

## McKEW PARR COLLECTION



# MAGELLAN and the AGE of DISCOVERY



PRESENTED TO
BRANDEIS UNIVERSITY • 1961



## DA ASIA

DE

## DIOGO DE COUTO

Dos feitos, que os Portuguezes fizeram na conquista, e descubrimento das terras, e mares do Oriente.

## DECADA QUARTA

PARTE SEGUNDA.



## LISBOA

NA REGIA OFFICINA TYPOGRAFICA,
ANNO MDCCLXXVIII.

Com Licença da Real Meza Cenforia, e Privilegio Real-

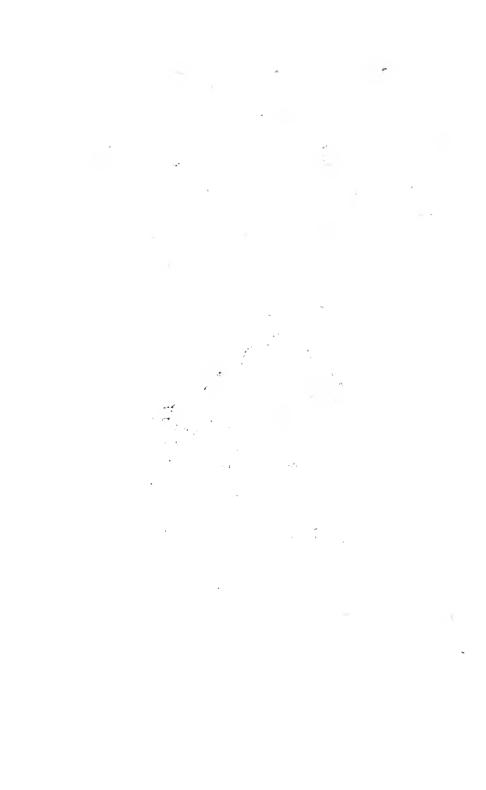

## INDICE

DOS CAPITULOS, QUE SE CONTÉM NESTA PARTE II.

DADECADA IV.

## LIVRO VI.

AP.I. Do que aconteceo ao Governador Nuno da Cunha, depois que partio da Ilha de S. Lourenço até chegar a Mombaca. CAP. II. De como Nuno da Cunha tomou a Cidade de Mombaça : e das coufas que lhe aconteceram em quanto esteve nella. 7. CAP. III. De como o Governador Nuno da Cunha foi a Ormuz : e de como Manoel de Macedo chegou aquella fortaleza, e prendeo Rax Xarrafo: e de como se alevantou o Guazil de Barem : e de como Nuno da Cunha mandou contra elle seu irmão Simão da Cunha. 14. CAP. IV. De como os nossos desembarcáram em Barem, e dos partidos que o Guazil mandou commetter, e de como lhe batêram a fortaleza, e das espantosas febres, que em todos os Portuguezes deram, e se embarcáram, e de como faleceo Simão da Cunha de nojo. CAP. V. Do que D. Jorge de Menezes Ca-

pi-

pitão de Maluco passou com Fernão de la Torre: e da vitoria que D. Jorge de Castro houve de huma Armada de Geilolo.

CAP. VI. Da Armada, que este anno de vinte e nove partio do Reyno: e de como Lopo Vaz de Sampaio se embarcou pera Cochim, e Nuno da Cunha chegou a Goa, e partio logo pera Cochim: e de como prendeo Lopo Vaz de Sampaio em ferros.

CAP. VII. Que contém a falla que Lopo Vaz de Sampaio fez a ElRey D. João em Relação. 46.

CAP. VIII. Das culpas que ElRey de a Lopo Vaz de Sampaio, e da sua resposta a ellas.

CAP. IX. De como Antonio da Silveira deftruio as Cidades de Surrate, e Reynel, e outras Villas, e povoações: e do que aconteceo a Diogo da Silveira Capitão mór do Malavar este verão. 89.

CAP. X. Das cousas, que acontecêram no Estreito do mar Roxo: e de como Mosta-fá Baxá, e ElRey de Xael foram cercar a Cidade de Adem: e do que aconteceo a Heitor da Silveira naquelle Estreito, e chegou a Adem, e favoreceo aquelle Rey, e o sez tributario ao de Portugal. 99.

CAP. XI. Das cousas que acontecêram em Ma-

#### DOS CAPITULOS

Maluco entre Portuguezes, e Castelhanos: e de como D. Jorge de Menezes o cercou na fortaleza de Tidore, e se deram a partido, com condição, que se sahissem daquellas Ilhas.

## LIVRO VII.

AP. I. Do concerto, e contrato, que ElRey D. João fez com o Imperador Carlos Quinto fobre as Ilhas de Maluco: e da Armada que este anno partio do Reyno.

Pag. 112

CAP. II. Dos grandes apercebimentos que o Governador Nuno da Cunha fez pera continuar na guerra de Cambaya : e da muito grande, e poderosa Armada com que partio pera Dio.

CAP. III. De como o Governador Nuno da Cunha commetteo a Ilha de Beth, e a entrou: e do espantoso caso que nella succedeo, porque se deo áquella Ilha o nome, que hoje tem, da Ilha dos Mortos. 130.

CAP. IV. De como chegou a Dio Mostasá Baxá, e todos os mais Turcos que estavam em Xael, e fortificáram aquella Ilha: e de como o Governador Nuno da Cunha commetteo a fortaleza de Dio, e se retirou com damno seu.

CAP. V. Da grande, e cruel guerra, que

Antonio de Saldanha fez por toda a enceada de Cambaya. 145.

CAP. VI. Das desavenças que o Accedecan teve com o Idalcan, e das preeminencias daquelle cargo: e de como deo a ElRey de Portugal as terras sirmes de Salsete, e Bardés.

CAP. VII. Das cousas que este anno succedêram em Maluco, até chegar Gonçalo Pereirà, e da morte d'ElRey Bayano: e das cruezas, e deshumanidades que D. Jorge de Menezes usou com os Ternatezes.

CAP. VIII. Da descripção de todo este mar do Levante, e quaes são as verdadeiras Ilhas de Maluco. E da divisão dos sinco Archipelagos em que se reparte: e dos costumes, e condições de seus naturaes. 166.

CAP. IX. Do que se tem da antiguidade, e povoação das Ilhas de Maluco, com as arvores do cravo, e dos nomes que estas drogas tem por todo o Mundo. 173.

CAP. X. De muitas cousas notaveis que ha nestas Ilhas de Maluco, e dos fogos que algunas lançam. 180.

CAP. XI. Da Armada que este anno de trinta e hum partio do Reyno: e de como Manoel de Macedo se perdeo em Calecare, e do que alli passou: e de como o Governador Nuno da Cunha partio com huma grosgrossa Armada pera o Malavar: e da grande batalha que D. Roque Tello teve com huma Armada de Calecut. 189.

CAP. XII. De como o Governador Nuno da Cunha chegou a Chale, e se vio com aquelle Rey sobre o lugar que lhe havia de dar pera fazer a fortaleza: e dos tratos que houve entre elle, e o Camorim sobre pazes: e de como se concluíram, e se começou a fortaleza.

CAP. XIII. Da Armada que o Governador Nuno da Cunha mandou ao Estreito de Meca, de que foi por Capitão mór Antonio de Saldanha: e da guerra que Diogo da Silveira fez por toda a costa de Cambaya.

CAP. XÍV. Do que o Governador Nuno da Cunha fez em Chale, e acabou a forta-leza, e a proveo de Capitão: e das ceremonias que os Nayres guardam no negocio das jangadas, e que cousas são Amoucos.

## LIVRO VIII.

AP. I. Das cousas, que este anno passado acontecêram em Maluco: e de como os da terra matáram o Capitão Gonçalo Pereira, e lhe succedeo Vicente da Fonseca.

Pag. 214.
CAP.

CAP. II. Da Armada, que este anno de 1532 partio do Reyno: e do que aconteceo a D. Estevão da Gama na costa de Melinde. É da grande guerra, que Diogo da Silveira fez no Reyno de Cambaya: e de como destruio as Cidades de Por, e Mangalor.

CAP. III. Das cousas em que o Governador Nuno da Cunha provêo; e da grande Armada com que partio pera o Norte.

CAP. IV. Do modo da fortificação da Cidade de Baçaim: e de como o Governador Nuns da Cunha defembarcou nella, e a entrou, e destruio de todo. 236.

CAP. V. De como Diogo da Silveira partio pera o Estreito de Meca, e o Governador Nuno da Cunha pera Goa, ficando Manoel de Alboquerque com huma Armada na costa de Cambaya, e do que lhe aconteceo.

CAP. VI. Das cousas, que este anno acontecêram em Maluco: e do grande aperto em que a Rainha poz aos da fortaleza: e de como lhe entregáram por partido seu silho ElRey Ayalo: e de como se passou pera Tidore, e Vicente da Fonseca alevantou por Rey seu irmão Tabarija.

248.

CAP. VII. De como ElRey D. João despe-

#### DOS CAPITULOS

dio este anno de trinta e tres tres Armadas pera a India, duas em Março, e huma em Outubro de dez caravelas, de que veio por Capitão D. Pedro de Caftello-branco: e do que aconteceo a Diogo da Silveira, que invernou em Ormuz. 252.

CAP. VIII. Da razão porque Soltão Badur mandou pedir ao Governador Nuno da Cunha, que se visse com elle: e da grande Armada, que se chamou das Vistas, com que o Governador partio pera Dio: e do desafio que houve entre Manoel de Macedo, e o Rumecan, de tantos por tantos. 258.

CAP. IX. Da differença que ha entre os Rumes, e Turcos, e porque se chamam Rumes: e do que fez o Governador Nuno da Cunha: e de como Diogo da Silveira foi com huma Armada ao Estreito. 264.

CAP. X. Do que aconteceo a Diogo da Silveira na viagem do Estreito: e de como chegou a Goa D. Pedro de Castello-branco com as caravelas.

CAP. XI. Do que aconteceo a D. Estevão da Gama até chegar a Malaca: e de como Lac Ximena Capitão d'ElRey de Viantana foi dar vista a Malaca, e Dom Paulo da Gama lhe sahio, e da cruel batalha que tiveram, em que D. Paulo foi morto, e desbaratado. 274. CAP.

CAP. XII. De como D. Estevão da Gama foi contra o Rey de Viantana, e lhe destruio a Cidade de todo: e dos proveitos que ElRey tem das Ilhas de Banda, e da qualidade de seus frutos. 283.

CAP. XIII. Das cousas que este anno succedêram em Maluco, e dos Senhores daquelle Archipelago, que se fizeram Christãos: e de como Tristão de Taíde prendeo ElRey Tabarija, e o mandou á India, e alevantou por Rey seu irmão Aeiro: e da crueldade que usáram com sua mãi por lho não querer dar. 293.

CAP. XIV. Da jornada que o Turco Soleimão fez contra o Xathamaz Rey de Perfia: e de como lhe entrou por feus Estados até á Cidade de Tabris: e de como ao recolher deram os Persas sobre elle, e o desbaratáram, e de outras cousas. 300.

## LIVRO IX.

AP. I. De como Martim Affonso de Sousa partio do Reyno por Capitão mór das nãos, e do mar da India; e de como o Governador Nuno da Cunha se fez prestes pera ir ao Norte: e dos recados que se passáram entre os Reys dos Magores, e o de Cambaya. Pag. 308. CAP. II. De como Soltão Badur mandou offerecer ao Governador Nuno da Cunha a Cidade de Baçaim: e dos Capitulos, e Condições com que se assentáram as pazes. 314.

CAP. III. De como Soltão Badur foi contra o Reyno de Chitor, e tomou aquella Cidade: e do que passou Simão Ferreira até se ver com o Badur: e das cousas, em que o Governador Nuno da Cunha provêo até partir pera Goa.

CAP. IV. Da conjuração que houve entre os Senhores das Ilhas de Maluco contra os nossos, e do grande aperto em que os puzeram.

CAP. V. De como Hamau Paxá Rey dos Magores foi buscar Soltão Badur, e lhe tomou os Reynos de Chitor, e Mandou, a que acudio Soltão Badur: e das grandes covardias que fez: e de como o Magor o destruio, e desbaratou.

CAP. VI. Dos limites que o antigo Reyno do Guzarate tem: e donde nasceo o erro dos Geografos lançarem o rio Indo na enceada de Cambaya. 343.

CAP. VII. De como Soltão Badur tratou de se ir pera Meca, e foi contrariado dos seus: e de como mandou pedir soccorro ao Governador Nuno da Cunha contra os Magores, promettendo-lhe fortaleza em Dio: e de como foi ter com elle Martim Affonso de Sousa.

352.
CAP.

CAP. VIII. Da Armada que este anno de 1535 partio do Reyno: e de como o Embaixador de Cambaya chegou a Goa, e o Governador Nuno da Cunha mandou com elle Simão Ferreira pera assentar com o Badur. o contrato das pazes, e dos Capitulos com que se concluíram. 359. CAP: IX. De como o Governador Nuno da

AP. 1X. De como o Governador Nuno da Cunha se vio com Soltão Badur, e de novo confirmáram as pazes, e se começou a fortaleza: e de alguns soccorros que o Governador deo ao Soltão Badur contra os Magores.

CAP. X. De como Hamau Paxá Rey dos Magores se recolheo pera seus Reynos, por lhe entrar por elles hum Rey dos Patanes: e de como Soltão Badur o foi seguindo, indo em sua companhia Martim Affonso de Sousa: e do que lhe na jornada aconteceo.

## LIVRO X.

AP. I. Da origem, e principio dos Magores, e Tartaros, e Provincias que possiram: e do tempo em que recebêram a Lei de Christo: e de como entre elles se constituio a dignidade do Preste João, a que chamam das Indias: e de como se traspassou no Imperador da Ethiopia. Pag. 382. CAP.

CAP. II. Que trata como estes Reys Christãos conquistáram o Turcstan, e das gentes que lhes foram fugindo até Asia menor, de que se senhoreáram, dando-lhe o nome da Grão Turquia: e dos Reys dos Magores que houve desde Grão Tamorlão até este Hamau Paxá.

CAP. III. Da razão porque se recolheo Hamau Paxá, e largou o Reyno de Cambaya: e de como se levantou nas partes de Bengala hum Patene chamado Circan, e dos Estados que conquistou: e de como destruio, e desbaratou Hamau, e lhe tomou seus Reynos.

409.

CAP. IV. Que trata de como os Mouros conquistáram o Decan, e de todos os Reys que houve até Ismael, que faleceo este anno em que andamos: e da antiguidade, e nomes da Ilha de Goa: e de como o Accedecan deo as terras sirmes de Salsete, e Bardés ao Governador Nuno da Cunha.

CAP. V. Dos recontros, que os nossos tiveram com os Mouros: e de como Dom João Pereira pelejou com elles, e os desbaratou: e das cousas em que o Governador Nuno da Cunha provêo em Dio, e em Goa.

CAP. VI. Das pazes que D. Estevão da Gama fez com ElRey de Viantana, e das

#### INDICE DOS CAPITULOS

cousas que acontecêram em Maluco todo este verão: e de hum raro caso que aconteceo a hum daquelles senhoresChristãos.440. CAP. VII. Dos Capitães, que o Idalcan mandou sobre as terras de Salsete: e da Armada que este anno veio do Reyno: e de como D. Gonçalo Coutinho Capitão de Goa passou em busca dos inimigos. 448. CAP. VIII. De como D. Gonçalo Coutinho foi morto, e desbaratado no Bory pelos Capitães do Idalcan. 454. CAP. IX. Dos recados que o Governador Nuno da Cunha teve de Dio: e das pazes que fez com o Accedecan, e lhe tornou a largar as terras de Salsete, e Bardés. 458,



## DECADA QUARTA. LIVRO VI.

Da Historia da India.

### CAPITULO I.

Do que aconteceo ao Governador Nuno da Cunha, depois que partio da Ilha de São Lourenço até chegar a Mombaça.



Artido Nuno da Cunha, como atrás dissemos, com a outra não da Ilha de S. Lourenço por dentro, sendo na altura da Ilha Zanzibar, sentiram terra, indo

navegando de noite, pelo que surgíram logo. E tanto que amanheceo, víram-se cercados de Ilhas, e restingas, sem poderem entender por onde alli entráram, nem verem por onde podiam sahir, porque de todas as partes rebentava o mar em slor; e certo que foi cousa milagrosa não se perderem, porque o boqueirão por onde ambas as náos en-Couto. Tom. I. P. 1I. A trá-

tráram era tão estreito, que quasi se não enxergava. Nuno da Cunha mandou Manoel Machado seu Capitão da guarda no esquise com alguns companheiros pera irem a terra ver le podiam tomar alguma pessoa, que lhes désse razão donde estavam, e se saberia tirar dalli as náos, porque os Pilotos estavam pasmados, e areados. Manoel Machado chegando a terra vio huma povoação ao longo da agua, e querendo desembarcar, acudiram os negros com fréchas, e páos tostados, e carregando nos nossos, os fizeram embarcar com morte de hum grumete, e dous feridos. O Governador ficou enfadado, e mandou feu irmão Pero Vaz da Cunha com alguma gente de armas pera dar na Aldea, indo com elle vinte e cinco companheiros todos Fidalgos, e Cavalleiros; e chegados á povoação, lhe fugiram os negros pera o sertão, e os nossos entráram nella sem acharem pessoa viva: de que Pero Vaz agastado, disse aos companheiros, que bem viam os riscos em que estavam aquellas náos, e que senão houvesse alguma pessoa da terra ás mãos pera os tirar dalli, que pereceriam todos: Que era de parecer ficassem alli alguns companheiros embrenhados, porque como fosse noite, forçado se haviam os negros de tornar pera a povoação, e que então se poderia tomar algum desmandado, e que

## DECADA IV. LIV. VI. CAP. I. 3

que como fosse noite, elle tornaria com o batel á praia pera os recolher, e favorecer, porque nisto ganhavam muita honra, e corriam pouco risco: e ainda que corressem muito, em que negocio se podia arriscar a vida melhor que naquelle? A isto se lhe offerecêram dous mancebos Fidalgos, irmãos, filhos do Abbade de Pombeiro João de Mello , chamados Diogo de Mello , e Tristão de Mello: o que Pero Vaz da Cunha estimou muito, por vernelles o animo com que se lhe ossereceram, e houve que fariam tudo muito bem feito, louvando-os, e engrandecendo-os com palavras mui honradas, e Ihes disse, que tanto que fosse noite, (porque era isto já sobre a tarde,) elle se viria pôr no mesmo lugar com o batel pera os recolher, e assi se deixáram sicar. Estes Fidalgos, e hum criado feu chamado João Rodrigues, com espadas, e rodellas se embrenháram alli perto da povoação, e o batel fe tornou pera a não; e tanto que anoiteceo, voltou logo pera a terra, e se poz no mesmo lugar prestes pera recolher os nosfos. Os negros tanto que víram recolher o batel, e que anoitecia, tornáram-se pera a povoação. Os nosfos que estavam embrenhados, fentindo que já vinha gente pera a povoação, fizeram-se prestes, e quiz Deos que viesse dar com elles hum Mouro velho, a A ii quem

quem arremettendo Diogo de Mello, o levou nos braços, tapando-lhe logo a boca pera que não gritasse, e assi nos ares soi levado á praia, e embarcado no batel, que estava muito prestes. E tomando o remo na mão, se foram caminho da náo, e apresentáram o Mouro a Nuno da Cunha, que lhe mandou dizer que não houvesse medo, que não queria saber mais delle, senão se havia remedio pera tirarem dalli aquellas náos. O Mouro lhe mandou dizer, que sua dita fora muito grande em o tomarem, porque elle só em toda aquella costa lhe podia ser bom naquelle trabalho, porque era o Piloto melhor, e mais antigo, que todos della. Nuno da Cunha recebeo aquillo como mercê da mão de Deos; e sabendo como Diogo de Mello o tomára, o abraçou muitas vezes, dizendo-lhe tantas palavras, e de tantos louvores, que caufáram inveja a todos os da náo, promettendo-lhe satisfação daquelle serviço que fizera a ElRey, que fora mui grande. Nuno da Cunha fez muitos mimos ao Piloto, e o mandou agazalhar, tendo vigia nelle, que não se acolhesse de noite; e ao outro dia tirou as náos fóra daquelles báixos, por hum canal tão estreito, que era medo vello, e as levou a ancorar na barra de Zanzibar. O Governador lhe mandou pagar muito bem, e dar-lhe muitas

### DECADA IV. LIV. VI. CAP. I. 5

peças, com que ficou tão satisfeito, que se offereceo levallo até Mombaça, aonde se assentou que fosse invernar, porque já não podiam passar á India. Em Zanzibar esteve Nuno da Cunha alguns dias tomando refresco, e por ter nas náos duzentos doentes, os mandou desembarcar em terra, pera se ficarem curando alli, deixando-lhes todos os provimentos necessarios, e por Capitão delles hum Fidalgo chamado Aleixo de Sousa Chichorro, que com muito gosto por serviço de Deos, e d'ElRey quiz ficar com elles. Dalli se partio o Governador pera Melinde, onde se vio com ElRey, de quem foi muito bem recebido, e agazalhado. Aqui neste Porto estava Diogo Botelho Pereira, Capitão de huma náo, que tinha partido do Reyno por mandado d'ElRey D. João em busca da gente da não de D. Luiz de Menezes, irmão do Governador D. Duarte de Menezes, que desappareceo indo pera Portugal, e se presumia dera á costa na paragem do Cabo das Correntes, ou por aquella costa toda, e que a gente toda estava em terra; porque em Portugal disseram algumas náos, que por aquella paragem lhes fizeram de noite fogos em cruzes, que parecia de gente Portugueza, que se por alli perdêra; havendo que não fería outra fenão a da não de D. Luiz de Menezes, de que Diogo Botelho

Iho não achou finaes, nem novas algumas. Delle soube o Governador o successo da sua viagem. Daqui de Melinde mandou recado a ElRey de Mombaça a pedir-lhe licença pera ir invernar no feu Porto, porque em Melinde não podia fer , porque era costa brava, e no inverno perigosa. ElRey de Mombaça como era Mouro desconsiado, pareceolhe que aquillo era invenção do Governador pera lhe tomar sua Cidade, e mandou-selhe escusar: de que o Governador se tomou muito, e assentou de o castigar, pois o não queria agazalhar, porque também não podiam as náos invernar em outro Porto fenão naquelle. Desta determinação deo conta aos Fidalgos, e a ElRey de Melinde, que lhe pera isso offereceo oitocentos Mouros; e fazendo o Governador alardo da gente que tinha, achou oitocentos homens, com os da não de Diogo Botelho Pereira, gente mui limpa, e mui lustrosa. E mandando El-Rey de Melinde negociar huma naveta sua, pera nella, e na não de Diogo Botelho Pereira se embarcarem os oitocentos Mouros; e despedindo-se o Governador d'ElRey, se fez á véla pera Mombaça, aonde chegou ao outro dia pela manhã, e furgio da banda de fóra.

#### CAPITULO II.

De como Nuno da Cunha tomou a Cidade de Mombaça: e das cousas que lhe acontecêram em quanto esteve nella.

D Epois do Governador Nuno da Cunha estar surto em Mombaça da banda de fóra, mandou fondar a barra por feu irmão Pero Vaz da Cunha, que o foi fazer em hum batel com alguns Fidalgos, que o acompanháram, e foi entrando no canal, onde acháram a agua bastante pera as náos. Na entrada da barra no mais estreito víram hum baluarte de pedra, que tinha oito bombardas, com que atiráram ao batel, sem lhe fazerem nojo, e passáram avante até defronte da Cidade, onde acháram melhor furgidouro. Alli lançáram ferro, e fizeram final a Nuno da Cunha , que tanto que a viração ventou, mandou dar á véla, e entrando pe-· la barra, foi furgir aonde o batel estava, tirando-lhe do baluarte muitas bombardadas, sem o Governador querer que lhe tirassem alguma, por lhes dar a entender, que queria amizades, e esperou aquelle dia, e noite por ver se mandava ElRey ter com elle algum cumprimento, porque desejava de invernar alli de paz. O Rey de Moinbaça, havendo conselho com os seus, assentou de

se não fiar dos nossos, e de lhes despejar a Cidade, porque depois de passado o inverno ahi lhe tornava a ficar: e affi o fez logo de toda a fazenda, mulheres, e meninos, que mandou levar dahi a huma legua, ficando nella só a gente que podia pelejar. Nuno da Cunha vendo que lhe não vinha recado, determinou de desembarcar em terra, e mandou a seu irmão Pero Vaz da Cunha de noite a reconhecer o fitio da Cidade, e onde havia melhor desembarcação. Pero Vaz da Cunha fe foi no batel com alguns Portuguezes, e chegou-se bem á praia, que foi costeando, e notando mui bem seu sitio. E como os Mouros tinham grandes vigias, foi logo fentido, e lhe atiráram fréchadas, de que lhe feriram alguns companheiros. Pero Vaz, depois de notar mui bem tudo, tornou-se pera a não, e deo conta a Nuno da Cunha do que víra, affirmando-lhe, que toda a face da Cidade era huma praia, em que fe podia desembarcar, mas com a agua pela cinta. E estando sem se determinarem na desembarcação, veio da Cidade hum Mouro fugindo a nado pera a Armada, que foi tomado por hum batel, e levado ao Governador, que o recebeo bem, porque esperava de se informar delle de tudo o que havia na Cidade ; e dando-lhe conta do que se tratava, lhe disse o Mouro, que era mui-

### DECADA IV. LIV. VI. CAP. II. 9

to perigolo o desembarcar na praia, porque pela detença que a gente faria em chegar a terra, se arriscavam a serem todos mortos ás fréchadas, de que elles se não poderiam guardar, porque haviam de ir mettidos pela agua, e envafados, pera fenão fervirem da espingardaria; mas que era de parecer, que desembarcassem abaixo da Cidade, junto de huma Mesquita em hum lugar que elle amostraria, onde os batéis podiam sem trabalho por as prôas em terra, por ser alcantilado. E disse mais, que na Cidade havia mais de tres mil homens de peleja, e que não tinha mais que huma estancia fóra de huma das portas, com finco bombardas de ferro: e que o bombardeiro era hum Portuguez arrenegado, e que entre todos era tamanho o medo, que lhes parecia, que em os Portuguezes pondo o pé em terra, haviam de desamparar tudo. Com isto resumio-se Nuno da Cunha em desembarcar na parte em que o Mouro dizia, mandando-o agazalhar mui bem, e ter a bom recado, pera lhes servir de guia; e ordenou que fosfe ao outro dia , dando a dianteira a Pero Vaz da Cunha seu irmão, com seiscentos Portuguezes, em que entravam duzentos espingardeiros, de que era Capitão Fernão Coutinho (que depois foi a Portugal por terra, e fez em Lisboa a quinta, que está jun-

F

to á Igreja dos Anjos) com quem haviani de ir mais trezentos Mouros de Melinde. Paffáram-se pera Pero Vaz da Cunha Manoel de Alboquerque, que hia na não com o Governador, Diogo de Mello, e João de Mello. Nuno da Cunha, e D. Fernando de Lima, e Diogo Botelho Pereira com toda a mais gente na retaguarda. E pondo as cousas necessarias em ordem, ao outro dia, tanto que foi manha, mettidos nos batéis, e nos esquifes, e em algumas embarcações pequenas dos Mouros, foram demandar o lugar da Mesquita, onde o Mouro de Melinde os guiou; e pondo as prôas em terra, faltáram os nosfos nella sem acharem resistencia, e a fom de tambores, e pifaros, e as bandeiras desenroladas, foram marchando em muito boa ordem pera a Cidade, pela parte onde estava a estancia com artilheria, cujo bombardeiro (que como dissemos era Portuguez) desparou alguns tiros, que não fizeram nojo algum nos nossos, e logo largou a estancia com todos os Mouros, que nella estavam, e se recolhêram á Cidade onde estava El-Rey, que vendo a determinação dos nosfos, a alargou de todo, recolhendo-se pera o fertão. Os da dianteira entráram nella fem acharem refistencia alguma. Nuno da Cunha tanto que se vio na Cidade, porque era muito grande, mandou cortar muita parte della,

#### DECADA IV. LIV. VI. CAP. II. II

la, e fazer logo tranqueiras, vallos, e cavas, em que poz Capitães com foldados, de modo que ficaram em huma parte della muito seguros. O Governador aposentou-se nos Paços d'ElRey, fortificados, e postas guardas, começáram a bufcar as cafas, e cavar chãos, onde se achou muito dinheiro, de que alguns ficáram mui ricos. O Governador mandou D. Rodrigo de Lima, irmão de D. Fernando de Lima, com alguns cem Portuguezes, que fosse tomar o baluarte da barra, que soi commettido, e entrado, e mortos os mais dos Mouros á espada, e todos os outros cativos, ficando alguns dos nossos feridos, em que entrou D. Rodrigo de Lima de huma fréchada hervada, de que morreo dahi a alguns dias, e a artilheria foi tomada. Feito isto por ser já sim de Dezembro, despedio o Governador pera Portugal o navio de Diogo Botelho Pereira, por quem escreveo a ElRey todas as cousas acontecidas até então, com quem se embarcáram alguns homens, que acháram muito ouro, dinheiro, e ambar no facco da Cidade. Diogo Botelho Pereira chegou a Portugal a falvamento no Junho feguinte, de quem ElRey foube as novas da India , e da jornada de Nuno da Cunha. Os de Mombaça estavam fortificados meia legua da Cidade, donde todos os dias vinham correr aos nossos, de dia a

dia, e de noite, com quem tinham algumas brigas mui accezas; porque se vieram a desavergonhar tanto, que entravam pela Cidade, e commettiam os nossos em suas estancias, tão continuos, que os traziam disve-lados, e quebrantados. E huma vez lhes sa-hio D. Fernando de Lima com tanta pressa, que não pode tomar hum capacete, e remettendo com os Mouros, lhe deram huma fréchada na testa, a que elle disse alto: Amores de minha mulher, e apertando com os Mouros, os fez fugir. O Governador estava affrontado com os continuos rebates dos Moures; e porque não fabia o modo de como estavam fortificados, nem quantos eram pera mandar dar nelles, dissimulava, desejando em extremo de tomar alguma lingua pera fe informar da verdade, o que encom-mendou a Diogo de Mello, (pela confiança que delle ficou tendo do successo passado de Zanzibar,) que lhe prometteo, que elle lha traria, e offereceo-se pera ir com elle Christovão de Mello, e dous homens de sua obrigação; e de noite se sahíram da Cidade com armas ligeiras, e se foram lançar em cilada perto do Arraial dos Mouros. Alli foram dar com elles alguns, a quem os nossos sahíram, e Diogo de Mello se liou com hum, que deo tamanhos brados, que foram ouvidos no seu Arraial, onde houve grande

## DECADA IV. LIV. VI. CAP. II. 13

de alvoroço. Diogo de Mello quizera lançar o Mouro ás costas, mas era tamanho, e tão gordo, que quasi o não podia suspender, nem com os outros o ajudarem. E porque dalli á Cidade era meia legua, e elles sentíram os Mouros que acudiam, matou Diogo de Mello o Mouro, e lhe cortou hum braço, com que se recolhêram pera testemunha do que fizeram, e á meia noite chegáram á Cidade; e por acharem Nuno da Cunha dormindo, deo Diogo de Mello o braço do Mouro ao feu Camareiro pera que lho désse pela manha, e se recolheo como senão fizera cousa alguma. Tanto que amanheceo, o Camareiro em acordando o Governador lhe deo conta do que passava, e lhe mostrou o braço. O Governador mandou chamar Diogo de Mello, e o abraçou com palavras mui honradas; mas elle moftrando estar magoado do pouco que sizera, se lhe offereceo pera ir tomar outra espia, de que não houve necessidade, porque os Mouros ficáram daquelle fuccesso tão escaldados, que nunca mais tornáram a inquietar os nossos, e assi ficáram quietos; mas como começáram a adoecer muitos, por fer a terra mui doentia, e em quanto alli estiveram, que foi até sim de Março, morrêram trezentos e setenta Portuguezes, em que entrou Pero Vaz da Cunha, que o Governador sentio

tio muito, por ser Fidalgo de muitas partes, e qualidades, pelo que (além de irmão) o amava muito, e era bem quisto de todos. Foi este Fidalgo casado com D. Brites, silha de André de Sousa Senhor de Miranda, e Alcaide mór de Arronches, de quem houve André da Cunha, e Jeronymo da Cunha, e ella por morte de seu marido se metteo Freira na Madre de Deos de Lisboa.

#### CAPITULO III.

De como o Governador Nuno da Cunha foi a Ormuz: e de como Manoel de Macedo chegou áquella Fortaleza, e prendeo Rax Xarrafo: e de como se alevantou o Guazil de Barem: e de como Nuno da Cunha mandou contra elle seu irmão Simão da Cunha.

Anto que começáram a ventar os Ponentes, que de ordinario entram de quinze de Março por diante, os Capitães das náos do Reyno Simão da Cunha, D. Francisco Deça, Francisco de Mendoça, que estavam em Moçambique, vendo que Nuno da Cunha não era chegado, havendo seu conselho, assentaram de irem pela costa de Melinde adiante até Mombaça a ver se havia novas delle, e quando não, passarem á India. E assi se embarcáram com quatrocentos homens menos, que lhes alli morrêram de

de enfermidades. E dando á véla, foram por fim do mez de Março tomar Mombaça, aonde acháram o Governador, que todos festejáram muito, e furgíram da banda de fóra, indo com elles Aleixo de Sousa, que em Zanzibar se embarcou com os que escapáram. O Governador estimou muito sua vinda, e os mandou metter pera dentro, e recebeo o irmão, e todos os mais Fidalgos com grande alegria, porque os tinha por perdidos, e receou que o fosse Antonio de Saldanha, e Garcia de Sá, de quem nenhuma pessoa dava novas. E sentio muito a perdição da não de Affonso Vaz Zambujo, e de Bernardim da Silveira, de quem já em Moçambique se sabia. E tomando conselho com os Pilotos, fe poderia ainda passar a invernar á India, assentáram todos que era muito tarde. Pelo que houve por melhor ir esperar a Ormuz a monção, que era em Setembro, por lhe não acabar de morrer alli toda a gente, por fer a terra muito doentia. E fazendo-se prestes pera se embarcar, chegou o navio de Bastião Freire, (que como dissemos o Governador Lopo Vaz de Sampaio despedio de Cochim, pera ir por toda aquella costa saber novas de Nuno da Cunha,) que elle recebeo mui bem, e vio as cartas que lhe levava de Lopo Vaz de Sampaio, por onde soube o estado das cou-

fas da India. E porque o navio era pequeno, o despedio logo com outras pera Lopo Vaz, em que lhe dava conta de sua jornada, e lhe pedia lhe tivesse toda a Armada prestes, porque lhe era necessario embarcarse logo. Este navio chegou a Goa já em Maio, e Bastião Freire deo as cartas a Lopo Vaz, que em estremo festejou as novas de Nuno da Cunha, porque andava já entre os Mouros hum alvoroço grande pelo haverem por perdido ; e logo mandou dar grande aviamento á Armada. O Governador Nuno da Cunha , tanto que despedio Bastião Freire, deo á véla pera Ormuz, e com vento prospero chegou a Mascate, onde deixou os doentes que eram muitos, e com a não de Simão da Cunha, em que elle hia, e a de D. Fernando Deça passou a Ormuz, deixando alli os mais navios; e em poucos dias chegou áquella fortaleza, onde foi mui bem recebido de Christovão de Mendoça, Rey, e Guazil, e se aposentou na fortaleza, onde começou a correr com as cousas dantre o Rey, e Xarrafo, que estavam differentes, apaziguando as, e mandando tirar devassas em segredo, porque determinava de castigar quem tivesse culpa. E assi o deixaremos agora, por continuarmos com Manoel de Macedo, que deixámos partido do Reyno: que seguindo sua derrota sem achar

contraste algum, embocou o estreito da Perfia, e tomou aguada de Tui, a que commummente chamamos de Teive, vinte e duas leguas do Cabo Rosolgate pera dentro, onde achou novas de ser Nuno da Cunha passado pera Ormuz; e abrindo alli seu regimento, achou nelle que lhe mandava El-Rey, que fosse prender Rax Xarrafo, e lho levasse pera o Reyno, o que fizesse sem alteração alguma. É receando que, se chegasse a Ormuz com a náo, lhe quizesse Nuno da Cunha tirar a honra de prender o Guazil, (por ser cousa que lhe ElRey tanto encommendava no seu regimento, ) determinou de ir em segredo, sem dar conta disso ao Governador; e tomando huma Terrada ligeira, embarcou-se nella com alguns de que se confiou, mandando ao Capitão que deixou, que se fosse apôs elle. È pondo-se ao caminho com muita pressa, chegou a Ormuz huma manha muito cedo, e desembarcando sem se dar a conhecer a ninguem, da praia despedio hum homem com huma carta para o Governador, em que lhe requeria da parte d'ElRey, que tanto que aquella visse, mandasse gente a casa do Guazil, porque cumpria assi a seu serviço, e elle se foi a casa do Xarraso, e sabendo que estava com ElRey, foi lá, e entrou com elle. O Guazil em o vendo o conheceo, e o abra-

Couto. Tom. I. P. 11. B çou,

çou, e recebeo com grandes gazalhados, porque era muito seu amigo. Manoel de Macedo lhe disse, que ElRey de Portugal tratava de o mandar levar prezo pera o Reyno, e que elle se offerecêra pera isso, porque não fiava o bom tratamento de sua pessoa senão delle proprio ; e já que ElRey o havia de mandar levar, folgasse que antes fosse por elle, que por outrem. O Xarrafo ficou embaraçado com cousa tão supita, e não imaginada delle. O homem que levou a carta a Nuno da Cunha lha deo, e estando-a lendo chegou Simão da Cunha, e lhe disse, que Manoel de Macedo tinha prezo Rax Xarrafo, e que andava já reboliço na Cidade. Nuno da Cunha ficou fobrefaltado, e lhe mandou que fosse muito de pressa tomar-lhe Xarraso, e que lho levasse á fortaleza. Simão da Cunha acompanhado de muitos homens entrou em cafa d'ElRey, e tomou o Guazil a Manoel de Macedo, fobre o que tiveram algumas palavras, e o levou á fortaleza, onde foi mettido na Torre da menagem; e logo lhe escrevêram sua fazenda, ficando ElRey de Ormuz muito affrontado daquelle negocio acontecer em fua casa, e em sua presença. Nuno da Cunha escandalizado de Manoel de Macedo commetter negocio tão importante, e arrifcado sem lhe dar conta, o mandou prender, com

# DEC. IV. LIV. VI. CAP. III. 19

com côr de dizer, que o fazia pera abrandar ElRey de Ormuz, e quietar a Cidade que andava revolta, por ser Xarrafo a segunda pessoa do Reyno, e muito poderoso, e aparentado. As novas desta prizão chegáram a Barem, onde estava por Guazil Rax Bardadim, cunhado do Xarrafo, a quem disseram como fora prezo em casa d'ElRey, havendo que fora em consentimento disso pelas differenças que tiveram : pelo que se alevantou com aquelle Reyno de Barem, que rendia a ElRey de Ormuz quarenta mil pardaos cada anno. Isto foi logo sabido por ElRey, e requereo a Nuno da Cunha, que pois elle era vassallo d'ElRey de Portugal, e pagava fessenta mil pardaos de pareas, que o tornasse a restituir à posse de Barem, senão que seria forçado abater nas pareas os quarenta mil pardaos, que aquelle Reyno lhe rendia, porque lhe não ficava donde as poder pagar. Nuno da Cunha poz este negocio em conselho com o Capitão de Ormuz, e mais Fidalgos da Armada, que ficáram repartidos em differentes opiniões. Porque huns diziam, que mais importava ir fazer fortaleza em Dio, como ElRey mandava, que todas as outras coufas da India, o que se podia fazer então mais facilmente, por quão destroçado ficára o Reyno de Cambaia com o desbarate, e perda da fua Ar-B ii ma-

mada, (de que já alli havia novas;) e que indo, ou mandando a Barem, pela ventura fuccederiam as cousas de feição, que lhes sería forçado deter-se, e não poder partir tão cedo pera a India, a que era necessario acudir-se, e que as cousas de Barem se poderiam fazer depois mais devagar. Outros foram de parecer, que se não dissimulasse por então com aquelle negocio, pela obrigação que ElRey de Portugal tinha de sustentar aquelle Rey em seu Reyno, como seu vassallo que era; e que o negocio de Barem muito melhor se faria estando elle naquella fortaleza, em que os Mouros tinham os olhos, e estavam tão atemorizados, que não haviam de bolir comfigo com o receio do castigo: e que se entendia daquelle Guazil, que se visse la Armada, logo havia de entregar aquella fortaleza, e Reyno; o que depois não faria, antes cobraria animo com ver, que estando elle naquella Ilha, lhe diffimulava suas cousas, e que o negocio de Dio a todo o tempo se faria: Que o bom era segurarem quarenta mil pardaos de renda, que ElRey de Portugal tinha naquelle Reyno, porque não se podia deixar de descontar áquelle Rey aquelles quarenta mil pardaos que Barem lhe rendia, em quanto estivesse alevantado. Com este parecer se foi Nuno da Cunha, que logo despedio seu irmão

mão Simão da Cunha em hum navio de hum Jorge Gomes mercador, e D. Francisco Deça no Galeão de Manoel de Macedo, e D. Fernando Deça no seu, e Manoel de Alboquerque em outro que alli estava, e Lopo de Mesquita no Camorim pequeno, e Aleixos de Sousa em huma naveta, e Tristão de Taide, que com elle vinha do Reyno, em huma Fusta. E nestas embarcações hiam quasi quinhentos homens, os mais delles Fidalgos, e criados d'ElRey. Levava Simão da Cunha per regimento, que recolhesse a si Belchior de Sousa, que andava com seis navios de remo por Capitão mór dentro no estreito, dando guarda ás terradas, que vinham de Bassorá pera Ormuz. Era este Belchior de Soufa Tavares Alcaide mór que foi de Portalegre, e Assumar, a quem ElRey tirou aquellas Alcaidarias por hum aggravo que delle teve, e lhe deo a renda do peixe de Aveiro, que então rendia pouco, e hoje importa muito, que anda em seus netos. E dando esta frota á véla entrada de Setembro, achando os ventos contrarios, andáram ás voltas alguns dias com muito trabalho, até lhes entrar tempo com que chegáram a Barem, falvo o Galeão de D. Francisco Deça , que por ser ruim de véla, não pode passar. Surtos em Barem, acháram alli já Belchior de Sousa Tavares com

com a sua Armada, que tanto que soube do alevantamento daquelle Guazil, dando de mão a todos os negocios, partio de dentro do rio Eufrates, onde se ajunta com o Tygres, ( que foram os primeiros navios nossos que alli chegáram, ) onde estava esperando huma cafila, que havia de vir de Bagadá, que nos chamamos Babylonia, por aquelle rio abaixo : e foi-se deitar sobre aquelle porto, defendendo-lhe os mantimentos, e fazendo-lhe toda a guerra que pode: que deo relação a Simão da Cunha, (que levava poderes do Governador,) do estado em que as cousas daquella terra estavam. E foi de parecer que logo se desembarcasse, e se commettesse a fortaleza, porque a terra era muito doentia, e em poucos dias lhe havia de adoecer toda a gente, o que Simão da Cunha determinou de fazer logo, começando a pôr em ordem as coufas necessarias pera isso.

#### CAPITULO IV.

De como os nossos desembarcáram em Barrem, e dos partidos que o Guazil mandou commetter, e de como lhe batêram a fortaleza, e das espantosas febres, que em todos os Portuguezes deram, e se embarcáram, e de como faleceo Simão da Cunha de nojo.

C Urta a nossa Armada defronte de Barem, Rax Bardadim, posto que estava na fortaleza com muita gente de guarnição, artilheria , munições , e mantimentos , quafi que estava arrependido do que tinha feito; porque qualquer mal que succedesse aos Portuguezes, o havia de pagar Rax Xarrafo seu cunhado; pelo que mandou logo alevantar fobre hum baluarte huma grande bandeira branca em final de paz, que vista por Simão da Cunha, mandou a terra hum lingua a faber de Rax Bardadim o que queria; e elle lhe mandou dizer, que não fe levantára senão pela prizão de seu cunhado, de que ElRey de Ormuz fora em consentimento, pois o deixára prender estando em fua casa; mas já que o Governador da India entrevinha naquelle negocio, e ElRey de Portugal o mandára fazer, que elle como servidor, e vassallo leal queria estar á obe-

obediencia do Governador da India, que estava em seu lugar, e por tudo o que elle Capitão mór ordenasse: Que se queria aquella fortaleza, elle lha largaria livremente, e se iria com sua mulher, e familia pera outra parte, deixando aquella Ilha livre, e desembargada a ElRey de Ormuz. Simão da Cunha vendo a justificação de Rax Bardadim, quizera logo concluir com aquelle negocio, e acceitar a fortaleza, pois lha davam fem custo, nem trabalho. Mas es Capitães, e Fidalgos da Armada lhe contrariáram fua tenção, dizendo, que não era bem ficar aquelle Mouro sem castigo de suas culpas, e que ao menos lhe acceitassem a fortaleza, com se sahirem della com só suas pessoas, deixando suas fazendas nella, que isso foi o porque lhes pareceo mal; porque a cubiça do facco daquella fortaleza, (que cuidavam que era muito grosso, ) lhes não deixava entender bem o que se lhe offerecia na entrega della, sem lhe custar golpe de espada, nem experimentarem as febres peçonhentas daquella terra, que em breves dias fez tal estrago nelles, que escapáram poucos, (que estes foram os frutos, que colhêram de sua cubiça.) Mas nem com tudo houvera Simão da Cunha de engeitar os partidos, se elles não disseram publicamente, que de medo o fazia. E dando-lhe a desconfian-

fiança, (cousa muito alheia de Capitão valeroso, e prudente, porque este he o inimigo mais forte, e poderoso, que todos os com que pelejam, de cujas mãos cada dia se vem sahir desbaratados, e perdidos.) Entendendo mui bem que hia contra sua obrigação, em se deixar entrar daquellas desconfianças, mandou dizer a Rax Bardadim aquillo que aquelles Capitaes votáram: e dando-lhe a lingua o recado, como elle era homem valeroso, e que não mandára commetter aquelles partidos por medo, fenão por fegurar a vida de seu cunhado Rax Xarraso; mandou logo arvorar junto da bandeira branca outra vermelha, (que era final de guerra, ) e disse á lingua, que aquella era a resposta que lhe dava, e que escolhesse o Capitão mór daquellas duas bandeiras qual quizesse. Dada a resposta a Simão da Cunha, vendo a resolução de Bardadim, por lhe requererem todos os Capitães que acceitasse guerra, e não estivesse em mais cumprimentos, começou a desembarcar a gente em terra sem haver resistencia. E pondo-se em lugar de bateria, mandou fabricar suas trincheiras, e vallos, e fazer suas cavas á roda, e poz algumas peças de artilheria nos lugares donde havia de bater a fortaleza, provendo as estancias de Capitães, e foldados, e começou a pôr as mãos á obra, e dar bateria to-

dos os dias. Rax Bardadim não bolio comfigo até os primeiros tiros; e vendo que o batiam, mandou tirar a bandeira branca, e deixar a vermelha, por mostrar aos nossos, que lhe dava pouco da guerra, e porém não tratou mais que de se defender, e repairar; porque qualquer ruina que se fazia no muro, era logo tapada, e concertada tão depressa, que quasi se não enxergava. Os nossos continuáram a bateria, e como levavam pouca polvora, foi-se-lhes acabando, do que Simão da Cunha andava bem descontente, e agastado, pelo pouco que tinha feito, e em não acceitar a fortaleza como lha davam. E logo despedio hum navio ligeiro com cartas a Nuno da Cunha, em que lhe dava conta do que era fuccedido, pedindo-lhe polvora, e munições. Este navio foi em poucos dias por lhe fervir o tempo, e dando as cartas ao Governador Nuno da Cunha, que vendo as cousas como corrêram, ficou muito apaixonado dos Capitães, que foram causa daquella desordem: e logo tornou a despedir o navio com tudo o que lhe pedíram, escrevendo a Simão da Cunha o erro que tinha feito, e pelo vento ser contrario foi muito devagar. Os nossos estavam esperando por elle sem fazerem cousa alguma, por não terem munições; o que foi entendido dos Mouros da fortaleza, que de cima dos

muros todas as noites davam aos nossos grandes matracas, zombando, e escarnecendo, dizendo-lhes, que pois os não quizeram deixar ir a elles da fortaleza, que haviam alli todos de ficar. E assi foi, porque deram logo as febres nelles, (por fer chegada a monção dellas,) de que começáram a morrer muitos. Rax Bardadim mandou dizer a Simão da Cunha, que pela obrigação que tinha aos Portuguezes, lhe aconfelhava, que se fosse logo daquella terra, porque era chegada a monção das febres, de que todos haviam de adoecer, e morrer; e que podia ser, que quando o quizesse fazer, não pudesse. Este conselho, que era mais de amigo, que de inimigo, não quiz Simão da Cunha acceitar por então; e ainda com verem adoecer tantos, diziam os Capitães, (que fizeram fazer aquelle desatino a Simão da Cunha,) que aquelle recado era de homem que estava com medo, e que desejava de os ver fóra da Ilha; mas como o Mouro fallava verdade, e os aconselhava bem, víram logo que não era medo; porque carregaram as febres de feição, que quando chegou o navio de Ormuz, eram já mortos muitos, e todos os mais estavam enfermos fem se poderem alevantar : do que Simão da Cunha andava enfadadissimo, e receava que sabendo-o Rax Bardadim, sahisse a dar nel-

nelles; mas elle como entendia que as febres os haviam de confumir, deixou-se estar fem lhes querer fazer outro damno. Simão da Cunha mandou fazer outra estancia perto do mar, pera onde mandou passar os enfermos, porque os ares delle eram mais fadios, e foi continuando com a bateria tão fortemente, que lhe derrubou hum lanço do muro todo, por onde quizera commetter a fortaleza, mas não achou mais que trinta e cinco homens sãos, de que ficou tão anojado, e triste, que pondo os olhos no Ceo, levantando as mãos, disse: Senhor, quão pouco vos custará dardes-me cem homens sãos, (porque sem dúvida se os tivera entrára aquella fortaleza:) e vendo quão mal lhe tinha succedido tudo, não quiz acabar de se perder, e levou mão daquelle negocio, mandando embarcar os doentes, e artilheria, o que fez com muito trabalho, por não haver sãos mais que trinta e cinco homens, (como dissemos,) que á força de braço, e com lhe arrebentarem as mãos em fangue, a embarcáram primeiro, e depois os doentes, porque eram muitos, e por não poder fer menos lhe atavam cordas nos pés, com que os levavam arrastos até á borda da agua, onde os marinheiros os recolhiam nos batéis. Foi este hum dos mais piedosos espectaculos, que se nunca viram, porque os

gemidos, gritos, fuspiros, e mágoas, que diziam os tristes dos enfermos, vendo-se levar arrasto, faziam arrebentar em pezar, e lagrimas a todos os que os viam. Neste trabalho ajudáram aos nosfos huns poucos de Mouros do Xeque de Angão, que sempre acompanhou Simão da Cunha, que depois de embarcado tudo, o fez elle por derradeiro com tanta dor, e mágoa daquella desaventura, que parecia que queria morrer de paixão. Chegando a bordo da não, foi o Mestre della a lhe dar a mão, e elle lhe difse: Mestre, huma cousa vos aconselho, que quando houverdes de fazer alguma de vossa honra, não tomeis o parecer de ninguem, Jenão o vosso. E dando á véla toda a Armada, foi seguindo sua jornada, lançando todos os dias ao mar quinze, ou dezoito homens, que morriam de febres. Simão da Cunha com sua paixão, e nojo se metteo na camara, sem querer fallar com pessoa alguma, aborrecido da vida, dando lastimofos ais, e suspiros; e assi se foi consumindo de tristeza de feição, que aos nove dias morreo, (sem ter febre, nem outra enfermidade alguma,) com grande dor, e sentimento de todos: e assi morrêram no seu navio setenta homens, ficando só dous, ou tres sãos; e chegou o negocio a estado, que não podiam marear as vélas, e andava o Galeão

á vontade dos ventos: e fem dúvida se perdêram, se Deos Nosso Senhor não trouxera Fernão Alvares Sarnache, (que alli andava em huma Terrada, ) que havendo vista da não a foi demandar, e vendo-a tão destroçada, se metteo dentro nella com os seus marinheiros, e a foi marcando até Ormuz, onde furgio. Nuno da Cunha foube do defastrado sim daquella jornada, e morte do irmão, cousa que muito o cortou, e recolhendo-se muito anojado, e triste, mandou desembarcar seu corpo que hia na não, pera ihe darem fepultura ; e foi acompanhado d'El-Rey com dó, conforme a seu costume, e assi de todo o mais povo daquella fortaleza: e juntamente foi levado com elle em outra tumba o corpo de Francisco Gomes, filho do Bispo do Funchal, que era falecido do dia dantes. Os mais navios da Armada foram depois chegando huns diante dos outros tão destroçados, que quasi não tinham quem os governasse. E os que escapáram por então das febres, que não morrêram logo, duráram depois pouco; porque as febres de Barem onde chegam, tarde, ou cedo matam, e muitos poucos escapam: ejuntamente com ellas se suspeitou, que foram os nossos ajudados mais depressa com peçonha, que lhes lançáram nas aguas. E por aqui se verá quantos erros nascem de hum só, principalmen-

### DEC. IV. LIV. VI. CAP. IV. 31

te dos da guerra, que nunca tem emenda; porque não fó fuccedeo deste tantas mortes, e defaventuras, mas ainda fez perder a Nuno da Cunha a monção de Agosto, em que lhe relevava passar á India. E por ser entrada de Outubro, deo expediente ás coufas daquelle Reyno, mandando entregar o Guazil a Manoel de Macedo pera o levar pre-zo pera o Reyno, que se embarcou com muitos criados, muita fazenda, grande, e rico serviço de sua casa, escrevendo o Governador a ElRey por Manoel de Macedo o successo de sua jornada até então, e mandando-lhe as devaças que tirou de Rax Xarrafo. O cargo de Guazil deo a Xeque Raxete, que o fora de Calaiate, e Mascate, pelos merecimentos de fua pessoa, e grandes serviços que tinha feito a ElRey de Portugal nos alevantamentos de Ormuz contra os nossos em tempo do Governador Diogo Lopes de Siqueira, defendendo todos os Portuguezes que estavam em Mascate, que ElRey de Ormuz mandava matar, dando com elles batalha a Rax Delamixa, irmão de Rax Xarrafo, (que áquelle negocio foi,) onde o matou, e desbaratou os Mouros de Ormuz, sendo de sua propria lei, e nação, por guardar lealdade, e fidelidade aos Portuguezes, que estavam debaixo de sua protecção: feito certo notavel, e digno de fer

engrandecido, e louvado em toda a escritura, mas mal satisfeito depois a seus filhos, como em seu lugar diremos. Nuno da Cunha passou a Xeque Raxete carta do cargo de Guazil de Ormuz em nome d'ElRey de Portugal; e porque em huma devaça que mandou tirar sobre a morte de Rax Hamede, (de que atrás démos conta,) achou culpado ElRey de Ormuz, o condemnou em quarenta mil pardaos mais de pareas, com que ficáram cem mil com os sessenta, que dantes era obrigado a pagar, e deixou Provisão ao Capitão da fortaleza Christovão de Mendoça, feita em 27 de Agosto deste anno de 1529, cm que lhe mandava, que no rendimento daquella Alfandega se entregasse de toda a quantia acima declarada. Esta he a razão destas pareas, e não a que dá Fernão Lopes de Castanheda no seu setimo Livro, onde diz, que Nuno da Cunha lhe accrescentou mais a ElRey de Ormuz quarenta mil pardaos de pareas, por lhe tornar á fua obediencia a Ilha de Barem, o que elle não fez: e nós temos em nosso poder na Torre do Tombo o traslado desta Provisão, e contratos. E porque Belchior de Sousa Capitão mór do Estreito tinha servido mui bem, e o Governador pelas partes que tinha se lhe affeiçoou, lhe deixou huma Provisão em fegredo, em que lhe mandava, que

## DEC. IV. LIV. VI. CAP. IV. 33

que falecendo o Capitão de Ormuz, lhe fuccedesse elle naquella fortaleza : e despedindo-se d'ElRey, e Capitão, se embarcou, indo em sua companhia os Galeoes de Dom Fernando de Lima, e de D. Francisco Deça, e de Francisco de Mendoça, e o navio de Jorge Gomes. E passando por Mascate, tomou, e levou comfigo os mais navios que alli invernáram; e dos doentes que alli ficáram falecêram muitos, e com toda a Armada junta foi na volta da India. Levava comfigo o corpo de feu irmão Simão da Cunha pera o enterrar em Goa, onde lhe fez huma Capella dentro na Sé. Foi este Fidalgo Trinchante d'ElRey D. João , e Commendador de Sampaio, e de Torres Vedras : foi calado com D. Isabel de Menezes, filha de Rui Gomes da Grã, Governador da Cafa da Excellente Senhora a Rainha D. Joanna, de quem houve estes filhos: Tristão da Cunha da Grã, e Rui Gomes da Cunha, e D. Antonia de Menezes, que cafou com Diogo Lopes de Soufa Governador de Lisboa.

### CAPITULO V.

Do que D. Jorge de Menezes Capitão de Maluco passou com Fernão de la Torre: e da vitoria que D. Jorge de Castro houve de huma Armada de Geilolo.

P Rimeiro que entremos nas coufas deste Verão, será razão que demos conta das que succedéram em Maluco este passado, porque daqui por diante seguiremos esta ordem, que será no tempo do Inverno darmos razão dellas, pelas não misturarmos com as outras, nem as contar por pedaços.

Deixámos as cousas de Maluco em nossos Portuguezes, e os Castelhanos ficarem em guerra declarada, e assi todo este tempo até agora passáram fazendo algumas vezes tregoas, que se concediam de parte a parte cada vez que se pediam, porque não fazia mais o que queria paz, que alevantar huma bandeira branca, e logo conversavam, communicavam, e se visitavam: e como se enfadavam, tiravam a bandeira, e tornavamfe a recolher. Mas de todas as vezes que se communicavam, sendo Fernão de la Torre hospede de D. Jorge, e D. Jorge seu, nunca elle lhe quiz dar os Portuguezes, que ti-nha em seu poder, pedindo-lhos elle muitas vezes. Estando as cousas neste estado, hu-

huma noite quasi no sim do quarto da Prima, foram ter á nossa fortaleza dous Castelhanos, que foram tomados pelas vigias em tempo que estavam de tregoas quebradas, e forain levados a D. Jorge, que os mandou prender pelos haver pôr de máo titulo, por não levarem carta, nem recado do seu Capitão. Sabido este negocio por Fernão de la Torre, mandou huma embaixada a D. Jorge com tamanho apparato, como fe fora de hum grande Principe, no que fe vio que era homem muito vão; porque o Embaixador hia ricamente vestido, e acompanhado de muitos, e diante delle porteiros, farautes, e hum Rey de armas desbarretado: e assentados lhe deo sua embaixada, cuja substancia era espantar-se muito de lhe prender os seus homens, sendo tão costumado entre elles, e os Portuguezes irem folgar huns com outros: que lhe pedia por merce lhos mandasse soltar, porque elle tambem o faberia fervir. D. Jorge ouvio a embaixada muito grave, e disse que logo lhe responderia, e o mandou agazalhar, fazendo-lhe muitas honras, e o entreteve dez, ou doze dias fem lhe responder, mandando-lhe todos os mimos, e iguarias; e hum dia lhe mandou hum pastel, em que hiam hum cão pequeno, e hum gato vivos: e o recado era, que pois aquelles dous animaes sendo C ii

tão

tão contrarios de sua natureza, cabiam em hum tão pequeno lugar tão pacificos; porque o não estavam assi os Castelhanos com os Portuguezes, havendo pera isso tanta razão, assi por serem Christãos, e estarem entre inficis, como por serem vassallos de dous Principes tão liados em parentesco, e amizade? O Embaixador abrindo o pastel, vendo o cão, e gato, lhe mandou perguntar, por qual daquelles dous animaes entendia os Castelhanos? D. Jorge lhe mandou dizer, que pelo gato, que até agora arranhára, mas que o cão havia de morder dalli em diante. O Embaixador diffimulou, e apertou pela resposta, que lhe D. Jorge deo, desenganando-o, que lhe não havia de dar os Caste-Ihanos, fenão depois que lhe désse os Portuguezes. Despedido o Embaixador, ficou Fernão de la Torre mui affrontado do desprezo com que D. Jorge tratára a fua embaixada. Pouco depois disto chegou D. Jorge de Caîtro, que vinha de Malaca com soccorro de gente, roupas, e munições, que hia em hum Junco, e em sua companhia Jorge de Brito por Capitão de huma Fusta. Foi este soccorro muito festejado, e temido dos Castelhanos, que já não ousavam de fallar. E porque soube D. Jorge de Menezes, que na costa de Moro andava huma Armada daquelle Rey de Geilolo, fazendo guerra nas

terras, e portos d'ElRey de Ternate nosso amigo, mandou negociar as Corocoras, que pedio a Cachil Daroes, e na Fusta que veio da India, em que mandou D. Jorge de Caftro com sincoenta homens, e a gente d'El-Rey: e encontrando-se a nossa Armada com a do inimigo, a investio, travando-se huma muito aspera batalha de parte a parte, em que D. Jorge mostrou bem seu esforço, e confelho, e por fim do negocio ficáram os inimigos destroçados, e desbaratados, com morte de muitos, e perda de algumas Corocoras que lhes tomáram, e as que escapárain foram bem destroçadas. Com esta vitoria, (que quebrantou bem aquelle Rey,) se recolheo D. Jorge pera Ternate, onde foi mui bem recebido. Gonçalo Gomes de Azevedo, e Lionel de Lima tratáram de se ir pera Malaca, querendo levar comfigo alguns homens, a que D. Jorge de Menezes acudio, e os tomou com muito trabalho, e com Îhes dar do seu dinheiro pera os contentar, e elles se foram com alguns criados seus. É porque receava o Capitão D. Jorge, que os Castelhanos tivessem cedo soccorro da nova Hespanha, e os provimentos que lhes vieram, que se fossem gastando, despedio D. Jorge de Castro no Junco pera ir a Banda esperar quaesquer navios de Portuguezes, que ahi fossem ter, ou d'ElRev, ou de par-

partes, e lhes tomasse os provimentos, que lhes achasse, comprados, ou a partido, e que a todos os Portuguezes que alli achasse requeresse da parte d'ElRey, que fossem soccorrer aquella fortaleza, e lhes tomasse os nomes a todos, e que não querendo vir, os mandasse ao Capitão de Malaca, e ao Governador pera os cassigar. D. Jorge deo á véla pera aquella Ilha, e de sua jornada adiante daremos razão.

### CAPITULO VI.

Da Armada, que este anno de vinte e nove partio do Reyno: e de como Lopo Vaz de Sampaio se embarcou pera Cochim, e Nuno da Cunha chegou a Goa, e partio logo pera Cochim: e de como prendeo Lopo Vaz de Sampaio em ferros.

Om as novas que Lopo Vaz teve do Governador Nuno da Cunha, mandou dar muita pressa a toda a Armada, pera a achar no mar quando viesse, como lho pedia na sua carta, mandando recolher muitos mantimentos, e fazer muita polvora, e todos os mais petrechos de guerra; e tudo tanto a ponto, que quando foi por sim de Agosto, estava no mar a mais poderosa Armada, que Rey Christão tinha, como adiante diremos. E deo expediente a muitas coufas,

las, e fez despachar pera fóra pera os Reynos do Decan, e Canará dous mil cavallos, dos que estavam em Goa, de que vieram a ElRey oitenta mil pagodes, porque pagava cada hum quarenta de direitos, que traziam Mouros, e outros mercadores dos portos da Arabia, e da Persia: á entrada de Goa são francos, e libertos, mas ao fahir pera fóra pagam aquelles direitos. He esta cousa de cavallos de tanta liberdade, que a não que trouxer de dez, ou doze pera cima, não paga direitos de todas as mais fazendas que traz, por muitas, e por mui groffas que sejam. Este costume, e liberdade sicou do tempo dos Mouros. E tendo Lopo Vaz de Sampaio tudo muito prestes, chegáram á barra de Goa, dia de S. Bartholomeu pela manhã, quatro náos, de que era Capitão mór Diogo da Silveira, que vinha provido da fortaleza de Ormuz. Os mais Capitaes eram Rui Gomes da Gra, Rui Mendes de Mesquita, Henrique Moniz Barreto, que faleceo no mar, e trazia comfigo dous filhos meninos Aires Moniz, e Antonio Moniz Barreto, que depois foi Governador da India. Tevé esta Armada tão boa viagem, que de quinhentos homens que trazia, só Henrique Moniz faleceo, e todos os mais vinham tão sãos, e bem dispostos, que parecia que havia quinze dias, que partíram

do Reyno. Lopo Vaz de Sampaio recebeo mui bem Diogo da Silveira. Pouco depois disto chegou hum Embaixador de Melique Saca, Senhor que foi de Dio, (de que em principio desta Decada démos razão, Capitulo sète, Livro primeiro, que tinha sugido pera Jaquete, ) que vinha muito bem acompanhado: o Governador o recebeo mui bem, e lhe ouvio sua embaixada, cujo theor era; que se quizesse ir tomar Dio, que elle se offerecia ao acompanhar por mar, e seu cunhado por terra com quinze mil de cavallo. Lopo Vaz de Sampaio lhe disse, que esperava por Governador novo, e que em seu nome acceitava a offerta, mandando-lhe dar casa, e todas as cousas necessarias, tendo guardado aquelle alvitre pera Nuno da Cunha; e porque por horas esperava por elle, não se quiz metter em cousa alguma. E todavia vendo que tardava, despedio as náos pera Cochim pera tomarem a carga, e esperou até á entrada de Novembro, e vendo que não vinha, foi-lhe necessario embar-car-se pera Cochim, assi pera dar aviamento á carga, como pera se negociar pera se embarcar pera o Reyno. E assi entregou toda a Armada com o Embaixador do Melique Saca ao Capitão da Cidade, a quem deixou cartas pera Nuno da Cunha, em que lhe dava conta de suas cousas, e lhe deixou hum

## DEC. IV. LIV. VI. CAP. VI. 41

hum rol da Armada, mantimentos, munições, e artilheria, que na India lhe ficava, de que tirou certidões dos Officiaes ; e assi fe embarcou em hum só Galeão, deixando toda a Armada negociada de verga de alto, deixando-se retratado na casa ein que estavam os mais Governadores em paineis do feu tamanho: onde com mais razão fe pudera pòr o retrato de Pero Mascarenhas, que foi o verdadeiro Governador da India, como todos; mas descuidos Portuguezes lhe roubáram esta honra, posto que muito bem fe póde dizer o que disse Catão quando vio tantas estatuas no Senado , não estando elle entre ellas, ( que mais queria que perguntassem, porque não tinha alli Catão estatua, que não porque puzeram alli estatua a Catão?) Havendo poucos dias que era partido, chegou á barra de Goa o Governador Nuno da Cunha, que logo desembarcou, fazendo-lhe a Cidade hum muito grande recebimento; e começou de dar aviamento a muitas cousas de pressa, porque lhe era necessario chegar a Cochim. E como achou a Armada no mar a ponto, despedio logo Antonio da Silveira com sincoenta e tres Fustas, de cujos Capitães não achámos os nomes, em que hiam novecentos foldados, mandando-lhe que fosse pelas costas do Reyno de Cambaya, e que fizesse toda a guer-

ra que pudesse. E em sua companhia despedio huma Galé, em que mandou embarcar o Embaixador de Melique Saca, a quem fez muitas honras, e deo muitas peças, assi pera elle, como pera Melique Saca, a quem escreveo, e pedio que se viesse ver com el-le a Goa naquella Galé pera tratarem so-bre os negocios de Dio. Esta Galé soi em poucos dias a Jaquete, e desembarcando o Capitão della com o Émbaixador , vio-se com o Melique, e lhe deo a carta do Governador, e recado que levava tambem de palavra, dizendo-lhe, que levava aquella Galé muito bem negociada pera elle fe ir ver com o Governador. Respondeo-lhe o Melique, que se fosse elle embora, porque não queria que lhe fizessem como a ElRey Xarrafo, (porque já fabia que o levavam prezo pera o Reyno. ) O Governador despedio mais Eitor da Silveira com quatro Galedes, duas Caravelas, e quatro Fustas pera ir ao estreito do Mar Roxo, e nisto gastou oito dias, e no cabo delles se embarcou, levando comfigo os navios que lhe pareceram necessarios; e na costa do Malavar deixou Diogo da Silveira por Capitão mór com duas Galeotas, huma Caravela, e seis Fustas, e de todos os Capitães destas tres Armadas não achámos os nomes, bufcando-os nós nos livros dos provimentos dellas, que são todos eftra-

## DEC. IV. LIV. VI. CAP. VI. 43

estragados de andarem aos tombos pelas casas dos Escrivães da Fazenda. O Governador Nuno da Cunha chegando a Cananor, furgio naquella barra, onde foi logo visitado de D. João Deça Capitão daquella fortaleza, e da parte de Lopo Vaz de Sampaio, que ainda alli eslava, mandando-lhe pedir desembarcasse em terra, e que lá lhe entregaria a India. Nuno da Cunha se lhe mandou desculpar, que a pressa que levava lhe não dava vagar, que lhe pedia muito se visse com elle no mar, porque tinha que fallar com elle cousas do serviço d'ElRey. Lopo Vaz se embarcou logo em hum navio de remo com Simão de Mello, Gafpar de Mello, e outros Fidalgos seus parentes, e amigos, e foi-se ao Galeão, onde Nuno da Cunha o recebeo bem, e alli presentes todos lhe entregou a India, de que tirou sua Certidão. E depois de lhe dar razão dos negocios todos, se despedio delle, e se foi embarcar: e estando já a bordo chegou Simão Ferreira, que o Governador trazia pera Secretario do Estado, e lhe notificou da parte do Governador, que se embarcasse logo pera Cochim em sua conserva. Lopo Vaz ficou tomado do recado, por lhe não dar vagar a sahir do seu Galeão, e lhe mandou dizer, que o faria: e dalli se foi metter no seu Galeão, sem querer ir a terra. O Gover-

nador mandou logo lançar pregões na fortaleza com trombetas, que toda a pessoa, que quizesse accusar, ou demandar Lopo Vaz de Sampaio por alguma cousa, fosse a Co-chim, que lá se lhe faria justiça. Isto sentio tanto Lopo Vaz, que se lhe mandou quei-xar, e dizer, que aquillo não eram pregões, senão dissamações: que quem tivesse delle queixas, não tinha necessidade de o espertarem com trombetas pera requerer sua justi-ça. Fazendo-se á véla chegáram a Cochim, onde Nuno da Cunha mandou pelo Ouvi-dor geral tomar a menagem a Lopo Vaz, e escrever toda sua fazenda, avalialla, e depositalla em mãos de pessoas abonadas pera a levarem pera o Reyno : o que tudo foffreo Lopo Vaz com muita discrição, e animo, e disse ao Ouvidor geral quando o prendeo: Dizei ao Governador, que eu prendi, e elle me prende, lá virá quem o prenda a elle; e assi houvera de ser, senão falecêra no mar indo pera o Reyno; porque nas Ilhas o esperavam com grilhões, como em seu lugar diremos. Feito isto, mandou-lhe Nuno da Cunha notificar, que se embarcasse na náo Castello, que havia de ser a derradeira de carga; mandando-lhe elle pedir que fosse antes na não S. Roque, que partia primei-ro, o que elle não quiz conceder: e assi se embarcou muito infamemente, e com poucos

cos gazalhados, não deixando embarcar com elle mais que dous criados pera o servirem, e dando-lhe de sua fazenda aquillo, que moderadamente lhe podia bastar, e a dez de Janeiro se fez á véla, sendo a sua não a derradeira. Nas Ilhas Terceiras achou hum navio com hum Corregedor, que lhe lançou huns bem grandes grilhões nos pés, e o levou ao Reyno, e foi desembarcado em cima de huma azemala, e levado á vergonha pelo Terreiro do Paço até o Castello, onde foi prezo em companhia de Rax Xarrafo Guazil de Ormuz, que Manoel de Macedo levou. Alli esteve dous annos muito avexado, e mal tratado; e porque os merecimentos, sangue, e culpas, que puzeram a este Fidalgo, se vem na falla que elle sez a El-Rey, nos pareceo bem polla aqui, porque he substancial, e hum summario das cousas de seu tempo. E porque he muito grande, e relata os ferviços que na India fez em quanto foi Governador, muito particularmente os deixaremos, porque ficam contados nesta Decada, sómente diremos todas as mais cousas. E posto que este Capitulo seja muito grande, não póde ser menos, nem o podemos escusar por ser notavel; porque não sabemos se ha hoje esta falla mais que em nosso poder, pelo estrago que o tempo tem feito em todas as antiguidades. Mas pera aÎli46 ASIA DE DIOGO DE COUTO allivio dos leitores o faremos por Itens, como pousos em que se descance.

#### CAPITULO VII.

Que contém a falla que Lopo Vaz de Sampaio fez a ElRey D. João em Relação.

Epois de Lopo Vaz estar prezo no Caftello dous annos, e o Procurador d'El-Rey vir com libello contra elle, e elle com sua defeza, que lhe não recebéram; mandando ElRey que se procedesse contra elle rigorosamente, e que lhe tirassem suas devaças, alcançou por via do Duque de Bragança, que o pedio de mercê a ElRey, que o ouvisse em Relação, aonde se apresentou como réo, estando ElRey em meza com todos os Desembargadores; e posto em pé lhe se esta falla:

» Muito alto, e muito poderoso Senhor.

» Por certo que eu hei esta por huma das

» móres assirontas que tenho passadas, haver

» de defender com a lingua, o que tenho

» ganhado pela lança com tanto trabalho:

» e porque a lingua eu a tenho pouco ex
» ercitada, e não sei como me ajudará neste

» feito, encommendar-me-hei ás verdades de

» que sempre usei. A principal razão por que

» Nosso Senhor o ungio em Rey soi pera sa
» zer justiça, e dar a cada hum o seu, e jus
» gar

#### DEC. IV. LIV. VI. CAP. VII. 47

» gar com muita clemencia, e animo pie-

» doso seus subditos; e com zelo, e amor

» de Deos os castigar, ou absolver de seus

» erros. E se isto assi he, quanto mór obri-

» gação terá de pagar ferviços, e mereci-

» mentos como os meus?

» Pelo que, muito excellente Principe, » lhe peço que lance de si todo o odio, e » rancor, e tudo o que mais póde damnar » sua limpa tenção pera me ouvir, e julgar;

» porque fazendo-o assi, usará do Sceptro

» como Deos o manda, e eu serei certo de

» justa sentença : e os que mal informáram

» V. A. Deos haverá por bem que não fi-

» quem sem castigo.

» Agora quero dizer a V. A. os mere-» cimentos de meu pai , e avôs , inda que » não sejam todos. Meu pai foi Diogo de

» Sampaio senhor de Anciães, Villarinhos,

» da Castanheira, e Linhares, e de dous mil

» vassallos : servio nas guerras de Castella

» com quatorze escudeiros, e quarenta ho-

» mens de pé. Na batalha de Toro foi der-» ribado, e ferido de feridas mortaes: e jou-

» ve aquella noite no campo, onde pela ma-

» nhã o acháram meio morto: e disto será

» sabedor Fernão Vaz de Sampaio, e não

» allego mais testemunhas, porque as não ha

» daquelle tempo. Foi na tomada de Arzi-

» la com cento e oitenta homens em duas

» Caravelas á sua custa, onde foi feito Ca-» valleiro por mão d'ElRey D. Affonso o » Quinto. Meu avô era Rui Lopes de Sam-» paio, e minha avó Costança Pereira era » fobrinha do Conde D. Nuno Alvares Pe-» reira, filha de seu irmão; e não nomeio » mais de minha linhagem, porque bem sa-» bida está quão antiga he neste Reyno.
» Meus avôs em tempo d'ElRey D. João de » boa memoria, tomáram dez Villas aos » Castelhanos por força darmas com seus pa-» rentes, e amigos, que entregáram, e obe-» decêram com ellas ao dito Senhor, e tem-» nas hoje seus descendentes, isto he, Fernão » Vaz de Sampaio feis, Rui Lopes de Sam-» paio tres: a huma se perdeo não por trai-» ção, (que nunca em minha linhagem a » houve,) mas por outras differenças. Mi-» nha mãi foi D. Briolanja de Mello filha » de João de Mello de Serpa, e de Dona » Beatriz da Silveira filha de Fernão da Sil-» veira Regedor, e Coudel mór. Este João » de Mello meu avô foi filho de Garcia » de Mello de Serpa Alcaide mór daquel-» la Villa. De seus honrados filhos não fal-» lo, porque notorio está, nunca Principe » no Reyno ajuntou gente pera guerras, e » Armadas, em que os Mellos não fossem » dos principaes Capitães, e Cavalleiros. E » no tempo d'ElRey D. João o Primeiro, no-

### DEC. IV. LIV. VI. CAP. VII. 49

» nomeado foi o grão Martim Affonso de

» Mello, de quem todos vimos. » Eu, Senhor, passada minha mocida-» de, e que fui pera tomar armas, logo me » lancei a esse uso militar, em que ElRey » vosso Pai, que santa gloria haja, continua-» mente me occupava. Depois de andar em » muitas Armadas, de que aqui não fallo, » fui com o Conde Prior na Armada de Tur-» quia, e sahi em Masarquebir, e sui dos » derradeiros que me recolhi. Conto isto, » porque naquella recolhida houve muita def-» ordem, affogando-se, e perdendo-se mui-» ta gente, e eu fui dos derradeiros, que » me fui recolhendo com bom tento, e re-» cado, como dissera Ruy Barreto, se vivo » fora, com quem me recolhi; e chegando » a Corfú, andando passeando pela Cidade, » se ateou huma briga, por se alevantarem » todos contra os Portuguezes, em que ma-» táram fetenta, ou oitenta: nesta revolta » me recolhi a huma cafa com quatro ho-» mens, que foi combatida de muita gen-» te, de que nos defendemos com muito tra-

» balho, e perigo de nossas vidas.

» Tornando a Portugal, mandou-me El-» Rey com o mesmo Conde Prior a Tan-» gere, aonde servi dous annos; e sazendo

» o Conde huma entrada em Alcacere Que-

bir, fui eu dos corredores, e por Fran-Couto. Tom. I. P.II. D » cif-

» cisco Pereira Pestana, eu, e outros nos a-» charmos diante, chegando ás portas de Al-» cacere Quebir, fomos atalhados de oiten-» ta Mouros de cavallo, de que nos defen-» demos, matando-nos hum dos companhein ros, e a Francisco Pereira o cavallo, com n lhe darem duas feridas, e a mim outras » duas, e com me matarem tambem o meu. » Dalli me vim a Portugal, donde me El-» Rey logo mandou a Alcacere Seguer com » D. Rodrigo de Sousa, onde estive tres an-» nos por me mandar ElRey que não me » viesse de lá, escrevendo-mo, e encommen-» dando-mo cada anno. E na entrada que » D. Rodrigo fez em Gualdião, fui eu por » Capitão dos Corredores, e me achei ao » pé de huma ferra com quatro Mouros de » pé: matei hum, e os tres o fizeram ao » meu cavallo, e feriram-me duas feridas » mui grandes, e deram-me huma pedrada » em hum pé de que o houvera de perder; » e disto são testemunhas o mesmo D. Ro-» drigo, e D. Antonio seu irmão. » Passados tres annos vim á Corte, e » tornou-me ElRey a mandar a Alcacere, on-

» tornou-me ElRey a mandar a Alcacere, on» de estive quatro annos, e tres delles ser» vi de Capitão por mandado d'ElRey; e
» na entrada que sez D. Rodrigo, em que
» se encontrou com Almadarim Alcaide de
» Tutuão, e por levar pouca gente, e to-

m dos

### DEC. IV. LIV. VI. CAP. VII. 51

» dos os nossos virem espalhados, começá-» ram a sugir, e indo nesta desordem, dis-» se a D. Rodrigo, que sizessemos volta, » e morressemos com os rostos nos Mouros, » e não pelos pescoços como patos. Voltou » D. Rodrigo, e soi tão proveitoso isto, » que logo os Mouros affrouxáram, e nos » deixáram: e por certo que se a volta não » fora, todos nos perderamos, e Alcacere » corria risco.

» Dalli me fui a Tangere, onde estive ou-» tros dous annos, em que ElRey de Fez » cercou aquella Cidade : neste cerco poz » D. Duarte de Menczes Capitão suas estan-» cias, em que me não occupou, deixan-» do-me de fóra pera acudir aonde houves-» se necessidade. Os Mouros pegáram logo » com o cubello do Bispo, que foi mina-» do sem lho poderem estorvar : a esta ne-» cessidade me mandou D. Duarte, e me met-» ti no cubello com fetenta homens, e os » Mouros nos combatéram tão rijo, que nos » derribáram hum lanço do cubello, por on-» de começáram de entrar: deitamo-los fó-» ra com morte de muitos, e grande risco » de minha vida; e foi tanta a pressa que » nos deram, que de setenta e tantos ho-» mens, que eramos, sicámos sinco, e destes » o mais são era eu, que fiquei com huma » espingardada por hum braço, e huma se-D ii ta-

» tada na cabeça, e muitas infindas pedra» das, e os que comigo esperáram, foram
» estes, Digo de Mello Mestre sala da Im» peratriz, Soto-maior Gallego de Tange» re, Martim Lopes de Azevedo, e André
» Pires Escrivão dos Cativos. E assi ferido
» estive no muro sem nunca me ir á pousa» da, alli me curáram, e siquei até os Mou» ros alevantarem o cerco. E além dos que
» nomeei, será boa testemunha Luiz da Sil-

» veira, que nos vio neste auto. » A Tangere me mandou ElRey chan mar pera me mandar á India, dizendome, que tinha lá necessidade de minha pes-» foa, o que logo acceitei, e fui fem parn tido algum, nem ordenado, ( que elle de-» pois me mandou lá, fabendo o como o » cu servia. ) Chegando a Goa achei Benas-» tarim tomádo de Mouros, e Goa cerca-» da ; e acudindo Affonso de Alboquerque » pera ir buscar os Mouros a Benastarim, » sahíram elles para lhes dar batalha, e não » a refusando o Governador, ordenou tres » esquadrões de toda sua gente, e indo-os » demandar houveram seu conselho, e tor-» náram-se a recolher á fortaleza. Affonso » de Alboquerque me mandou com a gente » da sua batalha que me mettesse na en-» volta dos Mouros, e visse se podia de » mistura com elles entrar na fortaleza, o ) que

» que eu fiz adiantando-me só, tanto que » cheguei á porta. E quando o primeiro dos » nossos chegou a mim, tinha eu já seis se- » ridas; e alli me lançáram muitas panellas » de polvora, e outros materiaes de sogo, » com que me queimáram estas barbas, e » estas pernas, e o meu guião, e assi seri- » do me recolhi com os derradeiros; e cer- » to que isto que siz soi causa de se aquel- » la fortaleza render tão cedo. Disto he boa » testemunha D. Garcia de Noronha, e Fran- » cisco Pereira Pestana, e Jorge de Albo- » querque, que se alli acháram.

» Fui a Adem com Affonso de Albo» querque, e subindo áquella sortaleza por
» huma escada, me derribáram com hum
» canto que me deo antre ambos os olhos,
» de que ainda hoje me sinto muitas vezes,
» a sóra outras pedradas que em baixo me
» deram, de que estive á morte. Testemu» nhas D. Garcia de Noronha, D. João de
» Lima, e Antonio Ferreira.

» Entrando o Estreito, deo Assonso de » Alboquerque com o seu navio em secco: » mandei surgir a minha náo o mais per-» to que pude delle, contra vontade dos » mais Officiaes, e no batel soi a sua náo que » me elle entregou, pedindo-me que o soc-» corresse se pudesse, que elle se hia para » a Armada, porque o tinhão por morto,

» o que eu fiz com muita diligencia, e tra-» balho, pelos mares ferem grandes, lan-» cando ancoras, levando outras, indo eu » sempre na prôa do batel, porque os ma-» rinheiros não queriam trabalhar, e com » huma espada na mão lho fiz fazer. Alli » fui mergulhado dos mares, e bebi muitas » vezes agua falgada, e aprouve a Deos que » falvei a não com toda a gente, e muni-» ções, e hiam nella quatrocentos homens. » Disto será boa testemunha D. Garcia de » Noronha, e Antonio Ferreira. » Invernámos em Camarão com muito » risco, trabalho, e fome, e nos morrêram » fetecentos homens. Dalli nos tornámos pe-» ra a India, e deixou-me o Governador na » costa de Cambaya, onde tomei huma não, » de que veio á vossa fazenda oitenta mil » cruzados, e outra carregada de marfim, » e de outras fazendas, que montou quin-» ze mil. E sabendo que em Dabul estavam

» ra irem a Adem, fui lá, e as pedi ao Ca-» pitão da terra, e pelos bons modos que » tive mas entregou com toda a carga, e » artilheria, e tinham dentro em si sete mil » quintaes de gengivre, que logo esse anno

» outras duas carregadas de especiarias pe-

» veio para o Reyno, e ás náos puz-lhe o » fogo. E assi naquelle verão siz serviço a

» V.A. em que lhe dei cem mil pardaos de

» proveito: Testemunha disto D. Garcia de

» Noronha, e Antonio Ferreira.

» O outro verão foi Affonso de Albo-» querque a Ormuz, e determinando de ma-» tar Rax Hamed Mouro, que estava alevan-» tado com aquelle Reyno, e ordenando de » se ver com elle com certos Capitaes, es-» colheo Affonso de Alboquerque dous, a » Pero de Alboquerque, e a mim, a quem » encarregou que o matassemos. E chegan-» do o Mouro a Affonso de Alboquerque, » o tomei por hum braço, e lhe dei huma » punhalada pelo coração, e desta, e dou-» tras que lhe logo deram foi morto: e com » isto ficou ElRey vosso Pai senhor daquel-» le Reyno sem contradição, onde fizemos » a fortaleza, andando todos com as padio-» las ás costas, e o dia que folgavamos es-» tavamos armados: Testemunhas disto, os » mesmos acima. Dalli nos fomos á India; » e sendo ElRey que Deos haja sabedor de » meus bons serviços, me mandou Ormuz, » ou Ceilão , qual eu quizesse , o que não » houve effeito por ser eu no Reyno, por-» que parti de lá no anno que Lopo Soa-» res foi á India. No Reyno fui bem rece-» bido d'ElRey, e me fez mercê de huma » Commenda, e me mandou pagar tudo o » que me era devido na Casa da India, di-» zendo-me, que me não satisfazia meus ser-

m vi-

» viços, e que me faria ainda mercê como » veria. Depois em Almeirim me commet-» teo, que fosse á China por Capitão de seis » náos, e que da vinda sicasse em Malaca » por Capitão tres annos, e por adoecer não » houve effeito.

» Depois me mandou chamar a Evora, » e me disse, que determinava mandar duas » mil lanças a Africa, e por Capitão dellas » Ruy Barreto, repartidas em quatro partes, » quinhentas em cada huma, commettendone com huma dellas, e a Jorge Barreto, » e a D. Rodrigo de Castro com as outras, » o que não houve effeito pelos annos se-» rem esteriles. E sempre este Rey mostrou n muitos desejos de me satisfazer meus ser-» viços, de me honrar, e accrescentar; mas » quiz Deos, e meus peccados, que fale-» ceo, e se perdeo todo o meu bem, e es-» peranças. È por V. A. não ter noticia dis-» to em começo do seu reinado, me man-» dou prender na cova, por sahir a estre-» mar hum arroido, (o que todos somos » obrigados a acudir por Lei deste Reyno, » fob graves penas, a qualquer que não acu-» dir a quem pedir vosso soccorro, bradan-» do á que d'ElRey, ) no que bem se vio » não ser V. A. sabedor de quem eu era, » nem de meus serviços, e trabalhos passa-» dos: pelo que determinei de me tornar » pe-

» pera a India a fervir de novo a V. A.

» porque se arrependesse do que me tinha

» feito, pelos bons ferviços que lhe espera-

» va fazer, como depois fiz.

» Fui á India por Capitão de Cochim,

» onde estive hum anno: os serviços que al-

» li fiz V. A. os fabe, pois me escreveo car-

» tas de agradecimento. E falecendo naquel-

» la Cidade o Conde Almirante, á hora de

» sua morte me escolheo por Governador

» até se abrirem as successões; e os serviços » que logo siz são estes. Despachei as nãos » do Reyno, em que estava o Governador » D. Duarte de Menezes bem devagar, e

» as náos que eram cinco bem desbarata-» das. Despachei huma Armada, que soi em

» busca de D. Henrique de Menezes, que

» fuccedeo na governança, por naquelle tem-

» po estar em Goa, e mandei a isso quator-

» ze vélas. Pera o Cabo de Guardafú tam-

» bem despachei Antonio de Miranda com

» outra Armada de sete vélas, e fez lá pre-

» zas de trinta mil pardaos. Fiz outra Ar-

» mada pera as Ilhas de Maldiva de seis vé-

» las pera esperarem as náos de Meca. Fiz

» outra pera Melinde de hum Galeão, e dous

» navios, e despachei quatro náos pera Or-

» muz: o que tudo fiz de dia de Natal até

» vinte de Janeiro.

» Por falecimento do Governador Dom

» Hen-

» Henrique de Menezes me elegêram por » Governador, e V. A. deve de ser lem-» brado, que eu nunca tal lhe requeri por » mim, nem por outra pessoa. O Duque de » Bragança, (que eu cuidava que nisto me » tinha alguma culpa, por razões que pera
» isso havia,) me escreveo huma carta em
» que dizia: Pois ElRey meu Senhor teve
» tanta lembrança de vossa honra, e forta» leza, por amor de mim Lopo Vaz que » lho pagueis na mesma moeda. E eu por » Ino pagueis na meima moeda. E eu por » certo, Senhor, que trabalhei de o fazer, » e assi o siz de maneira, que eu estou bem » satisfeito, que não ei inveja a nenhum Go- » vernador passado, presente, nem por vir, » fazendo sempre muita verdade, e justiça » a vossos amigos, e muita guerra a vossos » inimigos. E não se poderá com verdade » dizer, que eu dissimulasse nunca batalha, » que sumprisse a vosso servico. com pou-» que cumprisse a vosso serviço, com pou-» cos, ou com muitos, assi como me acha-» va, assi me offerecia: e nestas batalhas, e » affrontas, Deos seja louvado, em todas me » deo grandes, e notaveis vitorias. » Acceitei a India estando desbaratada, » e em grande risco de se perder, por ter

» Acceitei a India estando desbaratada, » e em grande risco de se perder, por ter » conquista com tres Imperadores, e hum » mui poderoso Rey, isto he, o Imperador » de Alemanha, e Rey de Castella sobre » Maluco; o Grão Turco Senhor de tres » Im-

» Imperios'; e o Rey de Calecut, que tam-» bem he Imperador; e ElRey de Cambaya, » que põe em campo sessenta mil cavallos » acubertados, e dos outros innumeraveis, » e de grande poder no mar, que até o meu » tempo nunca foi desbaratado. E cuido » que em acceitar a India desta maneira fiz » a V. A. hum dos mores ferviços do Mun-» do; e o primeiro que fiz foi emprestar de » minha bolfa oito mil cruzados pera o gaf-» to das Armadas, por não haver dinhei-» ro. E o primeiro verão fui a Bacanor fo-» bre setenta e tantos Paraos, a mór parte » d'ElRey de Calecut, carregados de espe-» ciarias com mais de feis mil homens de » peleja, e hum Capitão d'ElRey de Nar-» singua com vinte e cinco mil em seu fa-» vor; e não tendo eu mais que mil e cen-» to, desembarquei contra parecer dos Ca-» pitães, e lhe queimei todos os Paraos, e » lhe tomei muita artilheria, que foi huma » das mores pancadas, que o Reyno de Ca-» lecut teve.

» E não se póde dizer que estive ocio-» so o tempo que governei, antes o gastei » todo em o servir com a alma, e com a » vida, e acho que siz em todo o meu tem-» po trinta e oito armadas, em que pes-» soalmente me embarquei em tres dellas. A » primeira a que já disse, quando desbara-» tei

» tei os Paraos de Bacanor: A fegunda pe-» ra Ormuz, donde me mandáram chamar » com muita pressa, por estar Rax Xarrafo » alevantado contra ElRey, com arraiaes » formados, e Diogo de Mello em meio; » e concertei estas cousas que estavam mui-» to arrifcadas : A terceira , quando desbara-» tei as Galeotas de Cambaya. Fizeram-se » prezas em meu tempo, que valêram tre-» zentos e setenta mil pardaos. Paguei os » ordenados aos Capitães, e Feitores; gaf-» tei muito dinheiro em reedificar as forta-» lezas todas, sem tirar do cofre de V. A. » hum só real, e tudo das mercadorias, pre-» zas, pareas, dinheiro dos cavallos, e ren-» das de Goa; e mandei a Cochim por ve-» zes dinheiro pera as obras, por não bo-» lirem no cofre, que foram mais de cin-» coenta mil pardáos. » V. A. fe quiz fervir de mim no gover-

» coenta mil pardáos.

» V. A. se quiz servir de mim no gover» no da India, sem sho eu requerer por a» derencia alguma, sómente pelo meu bom
» nome, e não deixei de sho requerer, por
» cuidar que em mim não havia as qualidades,
» que cumprem aos Governadores, mas por» que nunca fui tão esquecido de minha hon» ra, nem tão minguado de juizo, que não
» tivesse sempre representado diante de mim,
» que onde tão honrados Capitães, e tão va» lentes Cavalleiros neste cargo perdêram as
» vi-

» vidas, honras, e fortalezas, e alguns del-» les arrifcáram fuas almas, eu não me aven-» turasse ao mesmo: e por isso quiz antes » seguir o exemplo Castelhano, que diz: » Mas quiero cardamos em paz, que po-» lhos con agraz. V. A. como digo, se quiz » servir de mim na governança da India, » e por certo que foi grande lembrança, é » grande mercê; porém prouvera a Deos » que nunca a eu víra em minha casa. » Já lhe tenho dado conta de meus ser-» viços, agora lha darei de como deixei a » India. Se V. A. bem olhar, achará que » em meu tempo não veio Capitão, nem Of-» ficial da India rico, como foiam vir; pois » este dinheiro que se fez delle em meu tem-» po, em que houve mais prezas, e mais » trato, que em nenhum outro? Por certo, » Senhor, que todo este dinheiro sicou no » vosso cofre, e no vosso thesouro; porque » as vossas fortalezas de pedra, e barro, fi-» las eu de pedra, e cal, e com cavas cha-» padas de mar a mar: por onde V. A. deve » dormir seu somno descançado, e seguro. E » mais tem em outro cofre trezentos mil cru-» zados, que lhe eu paguei de foldos. As » cousas que deixo entregues ao Governa-» dor Nuno da Cunha, são as feguintes: » Seis Galeões, feis Caravellas, oito Galés

» reaes, quatorze Galeotas, e cento e duas

» Fuf-

» Fustas, e Bargantins com toda sua mu» nição, (Armada que nunca Principe teve
» toda sua propria.) Deixei em Goa cincoen» ta pipas de polvora de bombarda, e duas
» de espingarda. Em Chaul quinze pipas de
» polvora de bombarda, e duas de espin» garda. Em Cochim trezentos quintaes de
» polvora. Em Cananor vinte pipas de pol» vora de bombarda, e duas de espingarda.
» Os mantimentos que deixei juntos pera a
» Armada são estes: Mil e quinhentos can» dís de trigo, e tres mil candís de arroz,
» seiscentas vaccas vivas, queijos, manteigas
» em abastança, muito ferro, muita madei» ra, e muitos ferreiros, e carpinteiros, e
» isto em todas as fortalezas.

» Ito em todas as fortalezas.

» De como ficam os inimigos lhe darei
» conta. No Imperador não fallo, porque a
» V. A. darei essa conta quando de mim
» a quizer saber. O Grão Turco fica com
» suas Armadas desbaratadas, pelas grandes,
» e muito poderosas com que todos os an» nos lhe mandei correr a terra do Estreito
» de Meca. E quando me entregáram a In» dia estavam suas Armadas mui possantes,
» com muita ousadia contra nós, trabalhan» do por virem de maneira, que nos botas» sem fóra da India: o que tudo em dita
» de V. A. e com meu trabalho, e astucia
» se dessez.

» O Çamorim ao tempo que me deram
» a governança punha no mar quantos Pa» raos queria, o que no fim do meu tempo
» já não podia fazer, porque todos lhe def» trui, e tomei, nem tinha artilheria, nem
» bombardeiros, que tudo lhe gastei, e des» fiz, pelo que cada dia pedia pazes.

» O grande Rey de Cambaya, podero-

» O grande Rey de Cambaya, podero-» fo no mar mais que todos os da India » juntos, veja qual ficava á minha partida,

» que lhe não ficariam dez Fustas.

» ElRey de Bintão, eu por certo o des-» trui, e desbaratei com a Armada, e gen-» te, que mandei a Pero Mascarenhas, en-» commendando-lhe, e pedindo-lhe, que se » não viesse de lá sem a destruir, o que el-» le fez mui bem.

» Em paga de todos estes serviços me » prendeo Nuno da Cunha em Cananor pe-» la maneira que se sabe, mandando lançar » pregões infames contra mim. Em Cochim » fui mal aposentado nas peiores casas da Ci-» dade, nos esteiros entre os monturos, o » que muito senti, por ser contra a huma-» nidade, e sidalguia, e em Cidade, onde » me sizeram Governador de V. A. Alli me » mandou prender, e tomar-me toda a fa-» zenda, que soi avaliada com toda a des-» ordem, como se eu sora traidor, e mal-» feitor, sosseros asserbas a meus

» meus inimigos, que todas as noites me pas-» savam pela porta com folías. Dalli me em-» barcáram com dous criados na peior náo » da carreira, e que partio derradeiro de to-» das, mandando-me dar huma camara de-» baixo da alcaceva, onde era a estancia dos » grumetes, e negros, onde eu comia, e » dormia ás chuvas até ás Ilhas Terceiras. N Veja V.A. e ponha diante de si tamanho » aggravo como este a hum homem de mi-» nha qualidade, e idade, e de tantos, e » tão grandes serviços, ser mandado em hu-» ma tão enfadonha viagem, em huma posn silga de porcos; que por certo eu tomára n antes muitas vezes de muito boa vontade » a sepultura, que ver-me avexar por tantas, » e tão injuriofas maneiras. E assi me man-» dou entregar a quem me não tinha boa » vontade, pera mais me martyrizar. » Chegando ás Ilhas Terceiras fui tor-

» Chegando ás Ilhas Terceiras fui tor» nado a prender, e me leváram em ferros,
» de que estive pera perder huma perna,
» porque ma cortáram de feição, que me
» appareciam os nervos. E chegando a esta
» Cidade me mandou V. A. tirar cercado
» de beleguins por meio do terreiro de seus
» Paços, defendendo a todos os meus pa» rentes, e amigos, que não chegassem a
» mim, como se eu fora hum traidor, ou
» malseitor; e aquella vergonha passei, es» tan-

» tando no terreiro toda a Corte, e eu cer-» cado de rapazes, e negros, e gente vil, » que foram cem mil mortes. Fui levado ao » Castello, onde me foram postas guardas, » e defezas, como fe se esperasse procede-» rem de mim grandes crimes, não me con-» sentindo ver, nem fallar certos dias com » meus parentes, e amigos; nem até o pre-» sente ver minha mulher, que ha sete an-» nos que está viuva de mim, por eu an-» dar occupado no serviço de V. A. e não » a deixarem fallar comigo, o que eu mais » senti que todos os tormentos outros que » me deram. Ora cuide V. A. se tanta des-» humanidade se usou nunca com homem de » minha forte, idade, e serviços neste Reyno.

» Processáram meu feito contra toda a » ordem de justiça destes Reynos : assi que » em mim se começáram a exercitar todos » os novos costumes , e novas leis pera » ser deshonrado. Tiram meus inimigos por testemunhas , e esteve ao perguntar dellas » Manoel de Macedo, que descubertamente he meu inimigo. Fui lançado de répliva ca, e de outros termos, que tinha de Dineito Divino, e Humano. Ora veja V. A. » o que me tem custado seu serviço, e a » honra que me deo de Governador, que » não sei homem que juizo tenha, que iscouto. Tom. I. P. II.

» to quizesse pelo preço, muitos frios, mui» tas calmas, muitas fomes, e sedes, mui» tos riscos de minha vida, dando a comer
» meu sangue aos tubarões no mar, aos adi» bes no Reyno de Fez, e ás gralhas da In» dia; de maneira que poucas conquistas tem
» V. A. onde se elle não derramasse: e não
» se póde presumir que possa mentir, por» que quem em sua mancebia não usou de
» máos costumes, e sez sempre o que de» via, em sua velhice, e no sim della, não
» usaria das miudezas que me põe, e mais
» tendo diante dos olhos taes pessoas.

» D. Duarte de Menezes, que em bem » tenra idade desbaratou dous Alcaides mui » furiofos, e mui guerreiros, ferviço mui » notavel, e digno de perdão de grandes » culpas, não lhe valeo nem ferviços do pai, » nem dos avós, prezo em carcere perpé-» tuo, tomada a fortaleza. Baliza era esta » pera Lopo Vaz, não sendo inhabil, se guar-

» dar.

» Diogo Lopes de Siqueira tantas vezes » cativo, e ferido, fugido por Reynos estra-» nhos, tomada sua fazenda, por mercê tor-» nado ao Reyno, e morreo, e assi Deos » sabe de sua alma. Vi mais Assonso de Al-» boquerque tantas vezes cativo, e de tan-» to serviço, que morreo quasi desesperado, » dizendo, mal com ElRey por amor dos » ho-

» homens, mal com os homens por amor » d'ElRey, acolhamo-nos á Igreja, e mor-» re Affonso de Alboquerque, que cumpre » á tua honra morreres, que nunca a elle » lhe cumprio cousa, que tu não fizesses; e » com estas palavras deo a alma a Deos, e » que lhe não valeo a muita guerra que fez » a Mouros, e Gentios, e sua alma corre » muito risco. Este bom velho mui sabedor » das cousas da India, muito vitorioso nel-» la, a quem todos os Governadores da In-» dia devem ter acatamento, não por com-» metter maiores feitos dos que eu tenho » commettido, mas por os seus serem pri-» meiro: Este costumava a dizer, sabeis quão » má gente he a da India, que me puzeram » que era puto, e prováram-mo; sendo el-» le tão honesto, que não dirá criado seu, » que alguma hora lhe visse a ponta do pé. » Todo este mal, e destruição dos Gover-» nadores todos he causado por homens bai-» xos dalmoface. Por certo, Senhor, eu não » fei como fe desculpará, nem que razão » dará, olhando aos homens com que V. n A. começou meus negocios, que lhe não » lembrava huma cousa tão devida, como » era dizer, faiba-se que homens são estes » que se queixam dos Governadores; e se » achar serem homens de bem, fazer-lhes » justiça mui inteira; e achando serem vicio-E ii » fos,

» sos, mandallos á cadeia, e não dar causa

» ao máo pera fazer mal ao bom.

» E quantos Fidalgos de mim testemu-» nháram a V. A. foi por esta razão. Eu esn tava em Cananor, onde me vieram buscar os Paraos, (como V.A. em meus ferviy cos ouvio, ) chamei a confelho esses Fidalgos, que foram de parecer não pele-) jasse: aprouve a Deos que me pareceo o contrario, e disse-lhes, que quem quizesn fe acompanhar o seu Governador, e a bandeira de V. A. se embarcasse comigo, o າ que elles não quizeram fazer, ficando nos » Galeões olhando como eu pelejava; e difn to ficáram tão corridos, e envergonhados, » como era razão; e havendo por certo que n eu escrevia a V. A. o feito como passava, » de quem bem, ou mal fizera; o que eu » delles escrevi V. A. o sabe mui bem, que não fe achará em carta minha escrever mal » de nenhum Fidalgo, senão requerer pera » todos honras, e mercês. Elles por me V. » A. ter por suspeito, e me não dar credi-» to, escrevêram, e testemunháram de mim » falsamente; e não temendo a Deos acqui-» ríram a si outros Fidalgos seus parentes, » pera que os ajudassem a affirmar suas da-» nadas tenções. Esta ventagem com ou-» tras muitas ha em mim, que o que disser u delles ha de ser na praça; e o que elles dif-

» disserem de mim, ha de ser mui escondi-» do, porque eu fallo verdade, e elles não. » De minha genealogia ouça V. A. hu-» ma cousa que me esquecco, de Vasco Pi-» res de Sampaio meu quarto avô, que he n digna de contar. No cartorio de Fernão » Vaz de Sampaio se achou hum perdão, que » dizia assi: Pelos serviços que tenho rece-» bido de Vasco Pires de Sampaio, e espe-» ramos receber, lhe perdoamos a morte de » quarenta escudeiros, que enforcou na sua » Villa de Moz, com huns poucos de homens » de pé. Veja V. A. que poucos poderiam » ser de homens de pé, onde morriam qua-» renta escudeiros. Certo merecimento devia » de ter tal vassallo, e necessidade devia de » ter ElRey delle, pois tal perdão dava. E » do grande Martim Affonso de Mello meu » avô notorias são fuas coufas. Se V. A. » deste par de Cavalleiros tem, ou tiver » necessidade, aqui está Lopo Vaz de Sam-» paio seu neto, (que trabalhou muito pe-» los arremedar, e escusar, ) que está em » mui boa idade, e em melhor disposição, n e mui experimentado por mar, e por » terra; e por certo, elles me perdoarám, » eu não lhes finto ventagem fenão nos » bons galardões que lhes deram, porque » por cada serviço lhes davam Villas, ju-

» risdicções, rendas, e honras, e a mim

» por

» por cada hum me deram hum tormen-» to.

» Pela tomada das Fustas de Cambaya, » que nunca foram desbaratadas, tão vito-» riosas que nunca perdéram hum remo, an-» tes desbaratáram per vezes muitos Galeões » de V. A., eu as venci, e metti no fun-» do; em pago deste serviço me mandáram » prender. Pelos navios que desbaratei de-» fronte de Calecut, em que matei dous mil » e tantos Mouros; em pago disto me man-» dáram tomar toda a minha sazenda. Pelos » Paraos que queimei em Bacanor, que eram » a principal força de Calecut; por este ser-» viço me mandou V. A. embarcar em hu-» ma não no aposento dos gruinetes. E por-» que subi pelos muros de Adem, donde me » derribáram com huma pedra, de que es-» tive á morte; em pago disto me lançáram » ferros, que me comêram a carne até aos » ossos. Pelo cubello de Tangere que defen-» di a EiRey de Fez; em pago disto me » mandou tirar V. A. á vergonha diante dos » seus Paços Reaes. Pela destruição que siz » no Arel de Porcá, e outros muitos servi-» ços, que aqui não digo; em pago delles » me mandaram que servisse, e partisse com » os Escrivaes, e Procuradores do meu di-» nheiro, que trazia ganhado com tanto tra-» balho, e com tanto fangue espargido pe-,, ra

» ra me remediar a minha velhice, e para » crear meus filhos. Veja V. A. se he bem » defviada esta paga , da que deo ElRey Dom » João de gloriofa memoria a meus avôs. » A foimma de meus ferviços são estes: » Onze annos em Africa; e na India, e nas » Armadas, que se fizeram neste Reyno, vin-» te e hum annos: não fallo no tempo que » andei na Corte, que este houve pelo mais » forte de todos, pela muita pobreza com » que a sostinha. Fui ferido cinco vezes, » huma em Alcacere Seguer, outra em Al-» cacere Quibir, outra em Benastarim, ou-» tra em Adem, e outra na Ilha Terceira » dos ferros, que me V. A. mandou lançar. » Em galardão disto fui prezo, avexado, e » perguntáram contra mim testemunhas in-» fieis, e meus inimigos capitaes, e aconfe-» Ihadores contra minha honra, que foram na massa de Pero Mascarenhas, e ordená-» ram diffamarem todos de mim, com da-» rem más informações a V. A. falías, e » mui contrarias da verdade, pelo indigna-» rem contra mim. E na India, onde o ser-» vi de Governador, me foi tomada toda » a minha fazenda, e fiquei sem ella, de ma-» neira que não tenho que comer, nem que » dar a quem me defenda minha justiça def-» tes grandes aggravos, que me são feitos: » contra toda a justiça, por serem sem cul-

» pa,

» pa, e sem erro no serviço de V.A. e pe-» los muitos, e grandes que lhe tenho fei-

» tos, dignos de grandes merces, a que V.

» A. deve de respeitar; pelo que devo de » ter muita esperança de me restituir á mi-

» nha honra, e de me fazer mercês pera

» exemplo dos que o bem servem.

» Ora, Senhor, isto he feito, não póde » V. A. deixar de o remediar com muita » clemencia, e como excellente Principe » creado fobre nosfos hombros, e nos crea-

» dos com fuas migalhas, com dar fenten-» ça que seja digna de lhe beijar a mão, com

» descanço pera minha velhice, e pera que

» possa crear meus filhos pera o servirem. » Aqui acabou Lopo Vaz sua falla, que ElRey ouvio mui bem, e depois lhe foi re-

citando as culpas que delle tinha, huma, e huma, a que hia Lopo Vaz respondendo pela maneira seguinte. Onde está esta letra P.

são perguntas, e o R. respostas.

#### CAPITULO VIII.

Das culpas que ElRey deo a Lopo Vaz de Sampaio, e da sua resposta a ellas.

P. P Orque deixastes regimento a Affonson fo Mexia, que não consentisse entrar Pero Mascarenhas em Cochim?

R. Senhor, Cochim, e Goa são duas for-

fortalezas as principaes da India, e quafi iguaes. Estando Pero Mascarenhas em huma, e eu em outra, eram dous Papas em Roma, e fora causa de nunca se deslindarem estas disferenças, e de muitas mortes de homens, e de perecer muito o serviço de V. A. e a prova disto he, que em nenhuma fortaleza deixei tal regimento, antes mandei aos Capitães que o recolhessem, e lhe sizessem muita honra, porque não tinha receio de em nenhuma outra se fazer máo recado, senão nesta.

P. Porque mandastes Pero Mascarenhas a Cananor, sem primeiro estar com elle a jus-

tiça, e direito?

R. Porque quando Pero Mascarenhas chegou a Goa, vinha com o coração já damnado, appellidando toda a India com cartas, e correios: e se entrára em Goa, fora muito mór união, porque elle vinha dizendo, que não queria mais que pôr os pés em terra, atrevendo-se nos Fidalgos que lhe escreviam ao caminho; e vinha fazendo taes estrondos, que houve por muito serviço de V. A. não o deixar entrar, nem me pôr então com elle em justiça, até primeiro não quebrar aquella suria: e as mais razões que pera isso tenho, trago-as por instrumentos, que mostrarei quando for tempo.

P. Porque jurastes de manter a promessa,

que entre vós, e elle era posta?

R. Jurei a primeira vez por força, e a outra quanto por direito o devesse manter, e assi o cumpri quanto com justiça devia; e se o em alguma cousa quebrei, diga-mo V. A., que eu lhe darei a razão disso.

P. Porque prendestes Pero Mascarenhas, sem primeiro vos pordes á justiça com elle?

- R. Pero Mascarenhas quizera entrar em Cochim por força, pera prender os Juizes, e o Feitor, e assi logo prendeo os que lhe foram ao mar publicar as Provisões de V. A., e sobre isto determinou de sahir em terra com varas alçadas, e Officiaes, e foi-lhe resistida sua entrada, como o eu tinha mandado, e recolheo-se ao seu Galeão, mandando logo a terra pregoar por traidores Capitão, Veador da Fazenda, e a todos os da Cidade. E dalli se foi a Cananor, onde lhe foram cartas de muitos Fidalgos, que viefse desconhecido, e se mettesse no Mosteiro de S. Francisco, e que elles o ajudariam, quer tivesse justiça, quer não; estas cartas tenho eu em meu poder: e por me recear difso, mandei guardar as barras, com regimento aos Capitaes, que se o tomassem desconhecido, o prendessem, por evitar mortes, e uniões, que com sua entrada estavam certas.
- . P. Porque razão fostes a Ormuz?
  - R. Fui chamado daquelle Rey, e por me

escrever Diogo de Mello, que estava elle, e o Guazil en campo, hum em hum cabo da Cidade, e outro em outro, pera se darem batalha: e se e u não chegára, estava apparelhado hum grande mal, e com minha ida não desamparava a India; porque o tempo que punha no caminho, e lá havia de estar encerrado por causa do inverno, e tornava de lá em principio do verão, o que tudo siz como cumpria ao serviço de V. A., e tudo soi com conselho de vossos Capitães.

P. Que presente vos mandou Rax Xar-raso a Calayate, e porque sizestes tanta hon-

ra a quem vo-lo levava?

R. Porque foi elle muito pera estimar em tal tempo, que era muita agua, e refresco, vindo nós já asiada d'agua, porque nos tomou muito ao mar, e ao Mouro por se ir mandei-o embebedar, e folgámos todos com isso.

P. Porque déstes licença ao Nacoda Xamerim mercador da terra, que se soi de Ormuz?

R. Porque aos mercadores não se lhes deve estorvar suas idas pera onde quizerem, pois disso vivem, e ennobrecem as Cidades: e mais me fora destranhar impedir-lhe a ida pera exemplo. Mas eu me assirmo, que lhe não dei tal licença, nem elle ma pedio.

 $P_{i}$ 

- P. Porque razão poufastes com Diogo de Mello?
- R. Porque todos os Governadores pousavam na fortaleza, aonde havia aposentos pera ambos, fem nos vermos hum ao outro.
- P. Porque puzestes Diogo de Mello á cabeceira de vossa meza?
- R. Porque Diogo de Mello era primo com irmão de minha mãi , e ficava-me em lugar de tio, o mesmo era de minha mulher irmão de sua mãi, e Capitão daquella fortaleza, e mais era de oitenta annos. E fempre foi costume dos Governadores fazerem-lhe muitas honras á sua meza. E eu podia honrar quem quizesse, sem diminuir no estado da governança.

P. Porque deixastes ir de Ormuz tres Mouros, que Rax Xarraso degradou?
R. Porque Rax Xarraso tinha alçada de V. A. pera matar, quanto mais pera degradar.

P. Porque não fizestes vir a Ormuz dous Judeos que foram degradados por Rax Xarrafo, e porque os não ouvistes com justiça?

R. Porque os Judeos foram degradados por fazerem moeda falsa, e merecêram queimados, e deram-lhes as vidas por aderencia, e foi mal feito não os queimarem, porque eram onzeneiros.

 $P_{\bullet}$ 

P. Se tinheis poder pera tomar joias a

Reys, e Principes?

R. Pois não tinha defeza disso, não me era tirado o poder; e se me algumas joias deram, bem lhas paguei em dobro; e se algumas tomei, V. A. as tem, e bem as póde tornar a seus donos.

P. Porque não fallastes com ElRey de Ormuz de parte, pera saberdes delle se tinha

algumas queixas de alguem?

R. Eu fallei com elle perante o Secretario Vicente Pegado, e mais se me devêra estranhar fallar com elle só.

P. Porque não fostes logo como chegas-

tes ver ElRey de Ormuz?

R. Porqué não he costume illo ver logo, que lhe hão de dar dous dias pera se aperceber, que elle mesmo o quiz assi, e o pedem. E illo ver logo assi, tem-no por desacatamento, e hão que lhes desprezais suas honras, e sestas, e eu não havia de ir lá pera o escandalizar com costumes novos.

P. Porque tirastes o cargo de Capitão mór do mar de Ormuz a D. Antonio da Sil-

yeira?

R. Eu não lhe tirei o cargo, antes o dei a quem V. A. o mandou dar. E quanto ao levar comigo á India, foi, porque lá havia muita guerra, onde os taes Fidalgos como elle haviam de estar, e assi lho dis-

se, que sería provído conforme a sua pessoa.

P. Porque tirastes o Galeão a Manoel de Brito, e o déstes a Fernão Rodrigues Bar-

bas criado do Marquez?

R. He verdade, porque dei a Manoel de Brito duas viagens, em que fez muito proveito; e porque V. A. me encommendava, que repartisse por todos o proveito. E porque Fernão Rodrigues he muito Fidalgo, e muito bom Cavalleiro, e criado de V. A. e muito pobre, e tinha muito bem servido naquellas partes, e seu pai em Ceita, e seu avô em Aragão, com sessenta de cavallo, por mandado d'ElRey D. Assonso, que era do Conselho do mesmo Rey.

P. Porque mandastes embarcar Vicente

Pegado tão depressa?

R. Elle me foi encampar o cargo de Secretario; e porque me revolvia toda a terra, lhe mandei que se fosse embarcar logo, por estar hum Galeão pera se ir, e dahi a muitos dias não houvera outra embarcação, por escusar escandalos: e tambem porque não tinha muitos escudeiros, nem fato.

P. Porque tirastes Calayate a hum Pero de Queiros, e o déstes a hum amo de Dio-

go de Mello?

R. O cargo he tão pequeno, que não fou lembrado disso.

 $P_{\star}$ 

P. Porque déstes hum Galeão velho a Francisco de Sá, em que se aventurava a gente, e artilheria, que se perdeo com elle?

R. Dei a Francisco de Sá o que foi ordenado por elle mesmo, com os do Conselho, dous Galeões, duas Galeotas, duas Caravelas, e finco Bargantins: e eu pera o melhor aviar lhe dei esse Galeão pera elle lá desfazer, e da madeira fazer a fortaleza da Sunda, com o taboado os fobrados, e com a pregadura, e pera isso foi primeiro visto por Christovão de Sousa, que o mandou correger em Chaul, e pelo mestre, e officiaes da ribeira, que todos affirmáram poder mui bem fervir aquella jornada; e eu lhe mandei dizer, que não mettesse mais que lastro, e servidores, pera lhe darem á bomba, se cumprisse; e se o sobrecarregou, que culpa tenho eu?

P. Porque déstes a João Rodrigues Pe-

reira criado do Duque hum Galeão?

R. João Rodrigues he Camareiro mór do Duque, e tinha muito bem fervido V. A. e por fua pessoa, e por amor do Duque, e por bom exemplo, que o vissem todos os criados dos Senhores, pera assi folgarem de fervir melhor V. A. e saberem que para todos he a India.

P. Porque vendestes huma náo em Ormuz, sem andar em pregão?

R.

R. Porque em Ormuz ninguem compra mercadoria fenão por mandado do Guazil, e eu o mandei chamar a minha cafa com todos os mercadores, e alli presentes os officiaes de V.A. Capitaes, e Fidalgos, a vendi, de que tudo se fez hum assento assignado por todos.

P. Porque déstes de alças a ruina a Chris-

tovão de Sousa da compra de duas náos?

R. Porque Christovão de Sousa comprou quarenta mil pardaos de fazenda com di-nheiro na mão, e por isso lha dei, respeitando a ser estilo em cousas desta qualidade fazer-se assi, porque de milagre se acha dinheiro junto, porque todos compram fiado, e da mesina fazenda vam pagando: e elle foi o que ficou peior do partido, com todas essas alças. Porque, em que pudera elle empregar tanto dinheiro em hum anno, que não ganhára mais de trinta mil? E por eu ser sabedor que a fazenda de prezas, que fica em mãos dos Officiaes, nunca V. A. come della bombocado, que com suas contas, e quebras desfalece tanto que nunca luz, por isso o siz, crendo que fazia hum grande serviço a V. A. por não ficar a preza nas mãos dos lobos. É porque lhes eu tirei este bocado, ficáram elles tão descontentes, que buscáram modos de baixas vinganças; mas aos Fidalgos, e Capitaes pareceo mui

mui bem o que fiz; e tenho em meu poder hum termo disso assignado por todos.

P. Porque tirastes a não a Martim Affon-

so de Mello Quadrilheiro mor?

R. Eu o tirei de Quadrilheiro mór, porque foi achado aboiando fazenda, e deitando-a ao mar, pelo que foi logo prezo, e condemnado em muita pena de dinheiro, e degredo; e mandei á náo o Ouvidor com toda a justiça, e isto trago por autos.

P. Quanto dinheiro vos deo ElRey de

Ormuz, e Rax Xarrafo?

R. Não me deram nenhum dinheiro, senão peças de ouro, e prata, que poderiam valer tres mil cruzados, de que logo houveram seu retorno de minha fazenda, que bem valia o que me deram, e mais.

P. Porque déstes huma sentença contra Estevão Boccarro Alcaide mór de Ormuz, e

logo a revogastes?

R. Esse poder tinha eu de V. A. pera condemnar, e absolver quando se offereces-sem cousas, que parecessem ser mais seu ser-

viço fazello affi.

P. Porque fizestes com Diogo de Mello, que emprestasse dinheiro a ElRey de Ormuz pera pagar as pareas sobre hum traçado? E porque mandastes tomar a Diogo de Mello o traçado que tinha d'ElRey em penhor do dinheiro?

R. Eu roguei a Diogo de Mello, que emprestasse dinheiro a ElRey, porque sempre trabalhei por V. A. ser pago de suas dividas; e se o elle ha por mal, perdoe-me. E quanto a lhe tomar o traçado, elle estava empenhado por outras dividas, que El-Rey de Ormuz devia a Portuguezes, pelo que o mandei pôr em mão do Feitor, até ElRey mandar satisfazer as dividas.

P. Porque não mandastes vir João de

Sant-Iago prezo como eu mandava?

R. V. A. não me mandou que o prendesse, senão que lhe mostrasse huma carta, que sobre isso me escreveo, em que dizia, lhe dissesse de sua parte, que folgasse de ir pera o Reyno, que V. A. lhe faria mercê, e me encommendava o entragasse a hum Capitão de huma não, que seguramente o levasse; porque lhe não sosse feita alguma sem razão, ou aggravo, e assi o cumpri, e elle o acceitou comboa vontade, e soi-se a Narsingua a empregar o seu dinheiro em pedraria pera se embarcar, e lá soi roubado, e ainda sica prezo.

P. Porque tirastes o Galeão do rio de Chaul, que estava em guarda da pimenta?

R. Mandei-o levar pera Goa pera se concertar, porque era velho; e deixei na costa o Capitão mór do mar com quinze vélas, que nunca tantas alli andáram.

P.

P. Porque não fostes, ou mandastes buscar os Rumes?

R. Eu, Senhor, houve conselho geral de cento e tantas pessoas, que votáram que não sos fosse aquelle anno; e o seguinte levantáramse os Capitães com as fortalezas, e não me sizeram mantimentos, nem enxarcias: e duráram tanto as pendenças de Pero Mascarenhas, que não tive tempo pera me aparelhar, e com tudo mandei Antonio de Miranda com huma grossa Armada, que bastou pera espantar os Rumes, que sez prezas, que soraráram bem os gastos.

P. Porque levastes a gente de Cochim

pera Goa?

R. Porque comiam em Cochim os cruzados do cofre de V. A., e em Goa comiam do cobre : e por me parecer melhor que a gente fosse com o seu Governador, que elle ir só: e assi he bem que se faça.

P. Porque déstes licença a João Fozilhão Francez, que fosse á Persia vender pedra-

ria?

R. Eu, Senhor, não tolhia aos mercadores usassem de seu officio, e irem, e virem pera onde fizessem seus proveitos, porque as su sa sustas descubrissem terras, que não era pequeno serviço de V. A. E mais elle tinha licença sua, e por seu Alvará lha dei, por elle a não tomar por si.

F ii P.

P. Porque déstes licença a Rax Xarrafo

pera ir a Meca?

R. Dei-lha, porque a tinha do Governador D. Duarte de Menezes, e usou elle de muita cortezia em ma pedir, que bem se pudera ir sem ella.

P. Porque perseguistes, e tratastes mal os

homens, que foram contra vós?

R. Informáram mal a V. A. porque tal não he, antes fiz tantos bens a todos os que estavam mal comigo, que os tornei meus amigos pela ventagem, e bom tratamento que de mim recebêram. E se alguem se queixou de mim que o maltratasse, eu darei a razão porque o siz.

P. Porque não quizestes ouvir a D. Antonio da Silveira as cousas, que vos queria

dizer de nosso serviço?

R. Defezo he em Direito, que a testemunha que se convidar, não seja ouvida, e elle era homem que tinha dito a outros, que não queria que me revolvessem a terra: e eu presumi, que queria elle fazer o contrario. E se elle alguma cousa tinha pera me dizer, elle o dissera a V. A.

P. Porque não tivestes a Direito o Camareiro d'ElRey de Ormuz, que foi degra-

dado com outros Mouros?

R. A justiça, que aquelle Rey faz com o seu Guazil, não lhe devem vossas justiças de

ır

ir á mão sem o elles pedirem, e requererem de vossa parte; e pois elles tem poder de degradar, e matar, ir-lhes á mão he levantar a terra, e são uniões por cousas, que não tocam a vosso serviço. Quanto mais, que esse Camareiro merecêra mór pena, porque elle, e dous Portuguezes foram a furtar, e os Portuguezes justicei-os por ladrões; e melhor o fizera ao Mouro se não olhára ao mais.

- P. Porque déstes em casamento a Capitania de Goa a vossa filha com Antonio da Silveira?
- R. Eu não lha dei senão por elle ser mui bom Fidalgo, que o merecia mui bem, por ter gastado na India mais que nenhum outro. E então ninguem a merecia melhor que elle.
- P. Porque déstes Cochim a D. Vasco Deça, e a não déstes a outro de mais merecimentos?
- R. Porque eu fabia que esse Fidalgo servio muito bem V. A. em Casim, onde gastou todo o seu casamento. Era casado, e com silhos, e eu tinha regimento de V. A. em que mandava provesse os Fidalgos. E havendo respeito a tudo, e a elle ter provado ser muito parente dos Reys de Portugal, lhe dei isso, porque o merecia muito bem.

P. Porque deshonrastes Vicente Pegado, por vos dizer cousas que cumpriam a nosso

serviço?

R. Eu, Senhor, nunca lhe vi dizer coufa que cumprisse a serviço de V. A., mas sempre a contrario, porque sempre foi medianeiro em pendenças; e porque disto o reprehendia muitas vezes, e de acceitar tantos convites, que não era de seu cargo, dizia que o deshonrava.

P. Porque prendestes os Fidalgos que vos disseram, que vos puzesleis em justiça com

Pero Mascarenhas?

R. Prendi-os, porque elles mesmos foram em conselho de eu prender Pero Mascarenhas, e elles foram os que me levantáram por Governador, e depois por peitas que lhes promettêram, se tornáram a desdizer, e juráram outro por Governador, tendo-me jurado a mim. E por evitar mores uniões, que claramente se ordiam, em que não podia deixar de haver muitas mortes se andáram soltos, os prendi.

P. Porque pagastes aos homens seus or-

denados em cobre?

R. Eu sempre os paguei como V. A. manda em seus regimentos, que se paguern aos quarteis, e se algum dava sobejo, era por satisfazer aos homens, e os ajudar ao serviço, como V. A. saz nas Armadas deste Rey-

no, que a muitos manda pagar quarteis adiantados com fianças, porque fem essa ajudas os homens perecem, e por isso fogem. E prouve a Deos que vos cahisse nesta culpa, e a elle prouvésse que vos cahissem todos os Governadores, que não haveria na India tantos Portuguezes seitos Mouros, que depois pelejam muito valentemente contra nós, e ensinam aos Mouros muitas cousas que não sabiam: a sóra a ser o que siz o mór descargo da consciencia, que a V. A. podia fazer. E tinha eu, que esse era hum dos mores serviços que tinha feitos, e pera me V. A. fazer muita mercê por elle.

P. Porque fizelles mercê a Simão de Mel-

lo de cento e trinta pardaos?

R. Se foi feita mercê a esse Fidalgo, a mim me parece que sersa de mór quantia, porque mais merecia, porque sempre foi Capitão, e deo de comer a muita gente: e algumas vezes foi Capitão mór de Armadas, em que sempre deo de si muita boa conta. E eu ácerca das mercês sui tão registado, que em quatro annos poderia dar por mandado de V. A. trinta e dous mil cruzados, (como se verá pelo livro do Secretario,) e do meu caixão siz mercê de mais de quatro mil e quinhentos cruzados, por suster homens que muito mais mereciam.

P. Porque déstes a Simão de Sousa a Al-

caidaria da Sunda, havendo na India outros

homens de mais serviço?

R. Ao tempo que isso dei a Simão de Sousa, não achava homem que lá quizesse ir, e elle se offerecco com oitenta homens que trazia de Portugal, e mores cargos cabiam nelle. E V. A. me escrevia, que o provesse nelle, lembrando-me seu pai Duarte Galvão, e dous irmãos, que morrêram na India. E por ao presente não haver com que o provesse, me mandava que o fizesse eu, e por isso she dei aquelle cargo, que elle não logrou.

P. Porque mandastes vir prezo Rax Xarraso de Ormuz, e depois o soltastes?

R. Porque o tinha Diogo de Mello prezo, e tanto que o soube, mandei por elle pera o ter o inverno na India, por ver que assento tomavam as cousas de Ormuz com sua prizão: e vindo o verão, puz suas cou-fas em justiça com os Officiaes de V. A., Capitães, e Cavalleiros, e soi julgado se tornasse pera sua casa, e sosse entregue de seu officio. Esta sentença, e assignados de todos se acharão nos meus papeis.

P. Porque fizestes merce de dinheiro a

Diogo de Mello?

R. Esse Fidalgo soi á India por Capitão de Ormuz, e o Governador D. Duarte não lhe quiz dar embarcação como era obriga-

do, e elle affretou por mil cruzados. E porque V. A. era obrigado a lha dar, e elle se houve nas pendenças d'ElRey de Ormuz muito a serviço de V. A., havendo respeito a tudo, lhe siz mercê desse dinheiro.

Acabadas estas perguntas, o mandou El-Rey levar outra vez ao Castello, donde se livrou; mas a sua sentença não a achámos neste Estado, nem quem della nos soubesse dar informação: sómente o que atrás temos dito, ser condemnado nos ordenados de dous annos da governança pera Pero Mascarenhas. O que nisto passou mais se verá na Chronica d'ElRey D. João o Terceiro, de cuja essencia são estas cousas.

#### CAPITULO IX.

De como Antonio da Silveira destruio as Cidades de Surrate, e Reynel, e outras Villas, e povoações: e do que aconteceo a Diogo da Silveira Capitão mór do Malavar este verão.

P Artido Antonio da Silveira de Goa com a Armada, entrou na enceada de Cambaya pera fazer toda a guerra que pudesse áquelle Reyno, como levava por regimento. E chegando á boca do rio de Surrate, que he maior de toda aquella enceada, e de mór trato, e commercio, em que havia po-

voações mui ricas, onde concorriam mercadores de todas as partes da India, determinou de dar alli hum papo quente a seus soldados, porque com maior gosto proseguisfem na guerra, porque a principal parte da vitoria eltá em homens contentes, e satisfeitos. E assentando com os Capitães dar naquella Cidade, deixou na boca do rio os navios maiores, e com os de remo entrou pelo rio acima, e de huma, e d'outra banda foi pondo a fogo, e ferro muitas povoações que havia por ambas as partes, porque tudo se despovoou logo tanto que víram a Armada; e seus moradores se reco-Ihêram pera a Cidade de Reynel, que estava pelo rio acima quatro leguas, fituada da banda do Ponente, em hum campo mui rafo, affastado da borda d'agua hum tiro de falcão. Chamou-se de Reynel, porque foi alli fundada pelos gentios Reyneis, que já foram fenhores de todo o Reyno de Cambaya, e então era povoada de Mouros Naitias, grandes ladrões, e cossairos, que he a mais baixa casta dos que seguem a lei de Mafamede; usam a arte do mar, e todos são marinheiros, Pilotos, e Mestres: seguem os Arabes em sua seita, e por estes entrou aquella falsa lei de Masamede naquelle Reyno de Cambaya, e dalli se semeou por toda a India, e por todo o Oriente, assi nos Rey-

## DEC. IV. LIV. VI. CAP. IX. 91

Reynos das terras firmes, como nos das Ilhas de Samatrá, Jaoa, Borneo, Banda, Maluco, e todas as mais aonde chegavam com suas náos, que como homens zelosos da falfa feita, fazendo fuas fazendas, prégavam fua lei, a que convertêram infinidade daquelles idólatras, e gentios. E tornando á nossa Armada: os naturaes de Reynel, tanto que tiveram della rebate pelos que hiam fugindo de seu açoute, sabendo a destruição que hiam fazendo, acudíram com muita presteza a se fortificar, ordenando nas bocas das ruas tranqueiras de madeira, e na praia na parte da desembarcação outras muito fortes, que guarneceram de muitas peças de artilheria, lancando-se quatrocentos de cavallo fóra pera defenderem a defembarcação aos nossos, que hiam pelo rio acima com a maré até chegarem de fronte da Cidade, donde lhes atiráram muitas bombardas, de que não recebêram damno algum. Antonio da Silveira ordenou a Armada em duas partes pera desembarcarem em differentes lugares; e chegando-se bem á terra, varejáram com os falcões a praia de feição, que fizeram recolher os de cavallo; e pondo logo a prôa nella, saltáram os nossos, lançando diante quatrocentos espingardeiros, que se puzeram em hum esquadrão, até desembarcar toda a mais gente; e sendo commettidos dos de caval-

lo, os fizeram affastar com morte de muitos. Postos os nossos em terra, fez o Capitão mór dous esquadrões, dando hum delles com a dianteira a Manoel de Sousa, filho de hum irmão do Prior de Rates, mancebo de grandes pensamentos, ficando o Capitão mór com o outro, em que levava a bandeira de Christo. Manoel de Sousa arremetteo com as tranqueiras com grandes gritas chaman-do por Sant-Iago, descarregando sua arcabuzaria nos que a defendiam, que por hum grande espaço fizeram brava resistencia; mas não podendo foffrer mais o estrago que os nossos nelles fizeram, largando tudo se recolhêram á Cidade. Os nossos sos foram seguindo até darem com as tranqueiras das bocas das ruas, e com aquella furia com que hiam, pondo-lhe os peitos, abolroáram por tudo até as cavalgarem, e entrarem a Cidade, em que fizeram grandes estragos. Os inimigos como hiam de vencida, não parando dentro, foram atravessando por ella, e varando pela banda do fertão, ficando a Cidade em mãos dos nossos com todo o seu recheio. Antonio da Silveira chegando á entrada da Cidade, porque não acontecesse algum desarranjo, fez alto com a bandeira de Christo, e tocou caixa a recolher, o que todos logo fizeram. E lançando espias fóra, sabendo serem os inimigos recolhidos, e que

tudo ficava despejado, entrou a Cidade, mandando alguns Capitaes tomar as entradas della pela banda do fertão pera maior fegurança, e mandou aos foldados que a faqueafsem muito francamente, o que elles começáram a fazer, entrando pelas casas que estavam macissas de fazendas, que escaláram, e roubáram ás suas vontades. E foi sacco tão grosso de dinheiro, marsim, roupas sinas, drogas, e outras mercadorias, que não baftáram os navios pera a quarta parte delle: e tudo o que sobejou mandou Antonio da Silveira queimar na praia, como tambem se fez á Cidade, com todo o mais recheio, que era muito grosso, que toda ardeo com espantosos terremotos; e a artilheria das tranqueiras, (que era muita) por não haver em que a embarcar, a mandou o Capitão mór lançar no pégo do rio, que foi mui grande perda pera os inimigos, porque era toda de bronze. E assi se poz o fogo a vinte náos que alli estavam, e a muitas Cotias carregadas de fazendas, mantimentos, e madeira: e foi o damno tal, que não perdoáram os nossos a jardins, hortas, quintas muito ricas, e frescas, que estavam ao derredor. da Cidade: o que tudo ficou tão assolado, que não se enxergáram mais que carvões, e cinza: isto poz muito grande espanto, e terror em todos os naturaes. Antonio da Sil-

veira como teve tudo affolado, fahio-fe pera fóra com fua Armada carregada de despojos, e foi correndo por toda a costa de Damão até Agaçaim, dando em todos os lugares, e Villas com tanta presteza, e crueldade, que parecia hum raio affolador, que andava fobre aquellas terras, queimando, destruindo, cativando hum grande numero de gente, de que se chusmáram as nossas Galés. Em quanto estas cousas passáram, succedeo huma desgraça mui grande a Francisco Pereira de Berredo Capitão de Chaul, e foi, que tendo o Tanadar de Chaul guerra com os Capitaes d'ElRey de Cambaya seus vizinhos, que lhe entráram por seus limites, e demarcações, fazendo-lhe mui grandes damnos; pelo que lhe foi forçado soccorrer-se a Francisco Pereira Capitão de Chaul, fazendo-lhe requerimentos, que pelo contrato das pazes estava obrigado a lhe dar soccorro, e ajuda contra seus inimigos : que sem ter licença do Governador, ajuntando cento e cincoenta de pé, e quasi vinte de cavallo, em companhia do Tanadar de Chaul com a fua gente, foram bufcar os inimigos dalli a mais de huma legua, que eram mais de duzentos de cavallo, e dous mil de pé: que vendo os nossos serem tão poucos, porque hiam na dianteira, arremettêram com elles; e posto que nos primeiros encontros si-

zeram os nossos mui grande resistencia, matando, e derribando muitos, todavia como o número era tão defigual, e de ventagem, e o Tanadar com os seus se poz logo em desbarate, ficando os nossos tendo o pezo da batalha, carregando o poder todo fobre elles, os rompêram, e puzeram em fugida, matando muitos, falvando-se Francisco Pereira com mui grande trabalho, e risco. Esta desgraça sentio tanto o Governador, que o mandoù levar prezo pera Goa. Antonio da Silveira, que estava no rio de Bombaim, tanto que soube deste negocio, que lhe logo chegou, acudio a Chaul com toda a Armada, com cuja chegada os inimigos fe reco-lhêram. E por concluirmos com as cousas deste verão de Antonio da Silveira, elle se deixou andar por aquella costa o resto do verão, fazendo cruel guerra a Cambaya, até ser tempo de se recolher a invernar a Goa, aonde o deixaremos por continuarmos com Diogo da Silveira Capitão mór do Malavar. Andava este Capitão por aquella costa

Andava este Capitão por aquella costa fazendo guerra aos Mouros; e vindo-se o Governador recolhendo pera Goa, depois de dar expediente ás náos do Reyno; deixou-lhe hum regimento, que se fosse a Calecut ver com o Çamorim a tratar sobre o negocio das pazes, com que a Cochim o mandou apalgar. Diogo da Silveira soi-

fe pôr fobre aquella bahia com toda a Armada, e mandou visitar o Camorim, e saber delle o modo que queria ter nas pazes, que mandára commetter ao Governador. O Camorim recebeo este recado mui bem, mostrando grandes desejos de amizades, mandando-lhe dizer, que sua vinda fosse boa, que logo lhe responderia; e na verdade elle desejava muito de acabar a guerra comnosco, porque lhe não vinha bem della; mas como os Mouros por quem se elle governava eram nossos inimigos mortaes, buscáram todos os modos pera estorvarem as pazes como fizeram, trastornando o Camorim de forte, que quando Diogo da Silvei-ra esperava por boa resposta, lhe acudio com despropositos bem grandes, de que elle tomado, ordenou de lhe queimar a Cidade. E fallando com alguns marinheiros nossos, commettendo-os que fossem em segredo áquelle negocio, enfaiando-os de como o haviam de fazer, contentando-os pera isso bem, offerecêram-se pera o que elle pretendia. Diogo da Silveira mandou affestar a artilheria de toda a Armada na frontaria da Cidade, e hum dia de madrugada se foram a terra certos marinheiros em huma almadia mui pequena, e apartando-se, puzeram fogo á Cidade da banda do mar com panellas de polyora; e como as casas eram de fo-

folhas de palma seccas, e o vento varejava do mar, assi se ateou, que parecia hum diluvio de fogo, recolhendo-se os marinheiros á almadia. A gente da Cidade saltou fóra das casas acudindo pera apagar o fogo, e andando todos apinhoados, descarregou a nossa artilheria em meio delles, e sez por toda a Cidade hum notavel estrago. O fogo foi crescendo, e sempre se consumíra toda, se o vento não acalmára; e pela muita diligencia que se poz, o apagáram, ficando todavia duzentas casas feitas em cinza. Acabado este negocio, de que o Camorim ficou muito affrontado, repartio Diogo da Silveira sua Armada pelas bocas das barras dos rios principaes por onde costumavam sahir suas náos pera Meca, pera lhe impedirem a viagem, (que he a maior guerra que se lhe podia fazer, ) como de feito não puderam lançar nenhuma fóra, no que todos recebêram mui grandes perdas, pelo que os puzeram em grandes necessidades. E passado o tempo da navegação, ajuntou o Capitão mór sua Armada, e se foi recolhendo pera Goa; é porque já hia avifado, que o fenhor da Cidade de Mangalor, vassallo d'ElRey de Bisnaga, que era amigo do Estado, mandava fazendas do Çamorim em suas náos pera Meca, o quiz cassigar por isso: e entrou aquelle rio de madrugada, sem se os da ter-Couto. Tom. I. P. 11. ra

ra recearem de cousa alguma; e chegados á Cidade, desembarcáram logo nella, e a commettêram, pondo-lhe o fogo por muitas partes. E posto que logo acudiram os inimigos, e se puzeram em defensão, tanto apertaram os nossos com elles, que com mortes de muitos os arrancáram da Cidade, ficando os nosfos no meio della, mandando-a escalar, queimar, e assolar, achando-se muitas fazendas de que se os nossos carregáram bem ; e as principaes foram, coral, cobre, azougue, roupas finas, de que se abarrotáram os navios todos. Acháram-se na Cidade perto de fessenta peças de artilheria, as mais dellas de bronze, que o Capitão mór mandou recolher, e depois de não haver que queimar, por tudo ser feito cinza, cortáram todos os palmares, e fazendas, que havia derredor da Cidade, deixando tudo tão escalado, e destruido, que muitos annos não tornou a seu primeiro estado, e com isto seito se recolheo a Goa. O Governador despachou no cabo do verão todas as cousas que haviam de ir pera fóra, Gonçalo Pereira Fidalgo, mui bom Christão, e muito bom Cavalleiro, pera a Capitanía de Maluco, de que era provido, dando-lhe hum Galeão, e outros navios, e muitos provimentos, assi pera Maluco, como pera Malaca, proveo Ormuz, Cananor, Cochim. Este Abril veio a Goz Mar-

## DEC. IV. LIV. IV. CAP. IX. EX. 99

Martim Affonso de Mello Juzarte com os Portuguezes, que com elle foram cativos de Codavascão, que foram resgatados por ordem de Lopo Vaz de Sampaio, que a isso mandou Coge Sabadim, que os resgatou por tres mil cruzados, que o Governador lhe mandou pagar mui bem, e recebeo aquelle Fidalgo com muitas honras, fazendo-lhe mercê de dinheiro a elle, e a todos os que com elle vieram pera se vestirem, e remediarem: e com isso se ferrou o inverno.

#### CAPITULO X.

Das cousas que acontecêram no Estreito do mar Roxo: e de como Mostasá Baxá, e ElRey de Xael foram cercar a Cidade de Adem: e do que aconteceo a Heitor da Silveira naquelle Estreito, e chegou a Adem, e favoreceo aquelle Rey, e o sez tributario ao de Portugal.

ga conta da Armada que o Turco mandava contra os Portuguezes, que não houve effeito pelas defavenças de seus Capitães, e morte do seu General; e de como Mostafá sobrinho do Baxá morto lançára mão de toda sua casa, escravos, thesouros, e em sinco galés se fora pera sóra do Estreito, por onde andou até Antonio de Mi-

G ii ran-

randa se recolher, ficando fazendo guerra ao Rey de Adem, em favor d'ElRey de Xael, como já atrás dissemos, que andavam em guerras travadas. E já o verão que Antonio da Silveira foi ao Estreito, se valeo o Rey de Xael de Mostafá contra o de Adem. profeguindo na guerra, os mandou chamar a Xael para juntos a fazerem. E vendo-se todos, tratou com Mostafá conquistarem aquelle Reyno, fazendo entre si seus partidos: pelo que desembarcáram sua artilheria, thefouros, munições, e gente, e ambos entráram pelas terras de Adem, fazendo-lhe toda a guerra que puderam, no que gastáram este anno passado. E neste em que andamos ajuntando exercitos de mais de vinte mil homens, tornáram a pôr cerco a Adem pela banda do fertão, onde fizeram feus vallos, e trincheiras, e assessam a artilheria que Mostafá tomou das galés, e começáram a bater aquella Cidade mui rijamente, mandando-lhe tomar os passos todos, porque lhe não pudesse entrar cousa alguma de provimentos, com o que puzeram aquelle Rey em tamanho aperto, que sem dúvida se perdêra, se não chegára áquelle porto a nossa Armada; de que era Capitão Heitor da Silveira, que como atrás dissemos, o Governador Nuno da Cunha despedio de Goa primeiro que se partisse pera Cochim, que se foi pôr a monte

#### DEC. IV. LIV. VI. CAP. X. 101

de Felix, onde as nãos que vam pera o Eftreito de Meca vam demandar. Alli lhe vieram cahir nas mãos algumas náos de Mouros carregadas de pimenta, drogas, e roupas, que foram commettidas dos nossos navios; e posto que fizeram bem de resistencia, foram entradas, e assoladas, não deixando de custar sangué de alguns que sahíram bem feridos. E passando as fazendas aos Galeões da Armada, deixáram-fe andar naquella paragem até fim de Março, em que se haviam de recolher a invernar a Ormuz, como levava por regimento. E fazendo-se á véla com as nãos de preza, chegando ao porto de Adem, surgiram, havendo seis mezes que aquella Cidade estáva de cerco. Sabendo Heitor da Silveira o aperto em que estava, mandou visitar ElRey, e dizer-lhe, que por saber o trabalho em que estava o vinha soccorrer com aquella Armada, cheia de muitos, e valerosos soldados, todos com muito grande desejo de se arriscarem por seu ferviço a tudo: que elle estava alli prestes pera o favorecer, e ajudar naquella guerra, e que estivesse de bom animo, porque elle o ajudaria a lançar os Turcos fóra da terra, porque sería muito grande damno de toda Arabia metterem pé em alguma parte della, porque eram gentes infames, e crueis, e onde quer que chegavam usavam grandes

tyrannias, e não guardavam fé, nem palavra a pessoa alguma. Isto the mandou dizer, porque se estivesse aballado pela necessidade em que estava a alguma cousa, o tirasse de sua determinação, com lhe representar os Turcos de maneira, que lhe ficassem odiosos, e avorrecidos. ÉlRey que estava medroso, e atemorizado, estimou muito os osserecimentos de Heitor da Silveira, mandando-lhe muitos agradecimentos, e dizer-lhe, que pois o soccorria em tal tempo, que elle por se não mostrar ingrato, se queria fazer vassallo d'ElRey de Portugal, com as condições que fossem justas, pera lhe sicar assi mór obrigação de o ajudar, e savorecer: que mandasse a elle huma pessoa pera assentar as pazes, e contratos. Heitor da Silveira mandou logo hum homem de recado, com apontamentos, e poderes pera assentar as pazes, que soi bem recebido. E praticando com ElRey sobre aquelle negocio, concluíram os Capitulos seguintes.

Que ElRey de Adem se fazia vassallo d'ElRey D. João de Portugal, e de todos seus descendentes, com dez mil pardaos de ouro de pareas cada anno, de que logo entregaria mil e quinhentos, (como entregou) pera com elles se fazer em Ormuz huma coroa de ouro pera ElRey, que se lhe man-

da-

DEC. IV. LIV. VI. CAP. X. 103

daria nas primeiras náos, em primicias da-

quelle tributo.

Que as náos d'ElRey de Adem, e de feus mercadores, poderiam livremente navegar pera todas as partes que quizessem, tirando pera Meca, sem nossas Armadas entenderem com ellas. E disto diz Castanheda, que se fizeram papeis, que nos buscámos bem nos Cartorios da India, de que não achámos rasto, nem no livro do Feitor desta Armada, que todo corremos, nem no do Feitor que então era em Ormuz achámos carregados estes mil e quinhentos cruzados, onde era obrigação estarem receitados: por onde não fabemos onde está a verdade disto, mais que acharmo-lo em algumas lembranças de mão, e referido em Castanheda, que concorreo neste tempo, e não havia de escrever sem fundamento.

E tornando á nossa historia, os Turcos tanto que alli víram a nossa Armada, levantáram logo o cerco, e se foram pera Xael, porque não fossem os nossos tomar-lhe a sua Cidade. Heitor da Silveira tanto que teve novas disto, que lhas enviou ElRey, mandou-lhe pedir licença, e a despedir-se delle, e deo á véla pera Ormuz, deixando alli hum navio de remo, pera fazer arribar as náos áquelle porto, de que era Capitão hum Foão Carvalho, sicando em Adem al-

guns Portuguezes, que se quizeram fazer mercadores. Chegou a Armada a Ormuz onde invernou, e quasi meio do inverno faleceo Christovão de Mendoça Capitão daquella fortaleza, e succedeo Belchior de Sousa, por huma Provisão que lhe deixou Nuno da Cunha. Partido Heitor da Silveira de Adem , chegou áquelle porto huma não de Portuguezes carregada de fazendas; e como aquelle Rey tudo o que fez foi com medo, e necessidade, tanto que se vio desassombrado assi da nossa Armada, como da dos Turcos, quiz-se pagar dos mil e quinhentos pardaos que dera, e lançou mão dos mercadores, e fazendas, mandando cortar as cabeças a todos; e assi tomou o navio de remo, e mandou matar todos os que nelle andavam.

#### CAPITULO XI.

Das cousas que acontecêram em Maluco entre Portuguezes, e Castelhanos: e de como D. Jorge de Menezes o cercou na fortaleza de Tidore, e se deram a partido, com condição, que se sahissem daquellas Ilhas.

T Emos deixado as cousas de Maluco em tregoas quebradas entre os nossos, e os Castelhanos, que de trezentos que eram, já não havia mais de cento, porque os mais gas-

## DEC. IV. LIV. VI. CAP. XI. 105

gastou a terra, e as enfermidades causadas das demazias a que se deram. Estes tornáram a reedificar, e fortalecer os balliões, e fortes, que Martim Inhegues fabricou sobre a bahia daquella Cidade, em que se recolhêram, porque tambem se não fiavam da gente da terra, tanto que se descuidassem. E como estavam já despezos, viviam com trabalho, e estavam tão enfadados, e não menos o estavam os nossos em Ternate, porque de nenhuma parte viam vir-lhes foccorro, nem da India, nem de Malaca, estando com os olhos longos esperando por D. Jorge de Castro, pera ver se lhe trazia algum de Banda, onde tinham ido, porque haviam que na India fe não fazia conta daquellas Ilhas. O que os tinha postos em muito grande desconfiança, porque totalmente estavam faltos de tudo, e na fortaleza não havia mais de cento e vinte homens. De maneira, que assim os nosfos, como os Castelhanos, estavam em hum estado tão miseravel, que se os naturaes daquellas Ilhas quizeram entender nelles, facilistimamente puderam extinguir ambas aquellas nações. Mas como todos estavam com o olho no grande interesse que do commercio de huns, e de outros tinham, não se lhes entrou nunca esta imaginação, antes parecia que por elle os amavam mais do que se amayam Portuguezes, e Castelha-

nos, sendo de huma mesma Lei, e tão conjuntos per natureza, e parentesco, que quasi eram huns : e cada Rey daquelles estava tão ocioso do que tinha em seu Reyno, que haviam que os ares lhos furtavam. Neste tempo chegou D. Jorge de Castro, (que como atrás dissemos foi á Ilha de Banda ver se achava alguns navios nossos, pera tomar alguns provimentos, e gente, ) que nada trouxe, porque alguns que achou de mercadores Portuguezes, zombáram delle, e não lhe quizeram dar suas fazendas, por quão mal os Viso-Reys, e Capitaes pagavam as que lhe davam pera suas necessidades. Em quanto esteve em Banda, ElRey de Tidore mandou alguns homens seus em companhia de alguns Castelhanos áquellas Ilhas a solicitar commercio, e amizades dellas pera ElRey de Castella, engrandecendo-lhe seu estado, grandeza, e poder, e abatendo no de Porjugal, e quasi que tiveram convencidos todos aquelles Bandezes a seguirem a parte de Castella: o que não bastou com o Rey de Bachão, (com que mettêram muito cabedal neste negocio, ) pera deixar o serviço d'El-Rey de Portugal, e amizades dos Portuguezes, o que fez ao contrario do Rey de Geilolo, que se lançou á parte de Castella, e os favorecia na guerra contra os Portuguezes. Succedeo neste mesmo tempo arribar a náo

# DEC. IV. LIV. VI. CAP. XI. 107

não de Alvaro de Sayavedra, que atrás deixámos partido de Tidore pera a nova Hefpanha, carregada de cravo, que por infortunios que no mar teve, e enfermidades que deram em todos, faleceo elle, e a mór parte da gente, e a náo com poucos que lhe ficáram, tornou a arribar ás Ilhas de Maluco, e não pode tomar senão o porto de Camafo da Ilha do Moro. Disto foi logo Dom Jorge de Menezes Capitão de Maluco avisado, e armando algumas Corocoras, e navios, que havia na fortaleza, embarcandofe com alguns Portuguezes, e Cachil Daroes com trezentos Ternates, deo comfigo no porto de Camafo, onde os Castelhanos estavam perdidos, e desbaratados, que logo fe entregáram a D. Jorge, e elle os trouxe com suas fazendas pera a fortaleza, onde os mandou curar, e agazalhar muito bem, mandando Fernão de la Torre pedirlhos, a que elle não respondeo a proposito. Isto conta o Clerigo Francisco Lopes de Gomara na fua historia das Indias, e de Mexico, fol. 282. por bem differente maneira, e muito fóra da verdade; porque diz, que D. Jorge cativou esta gente em Malaca, onde ella fora ter, e que dous annos tivera todos em carcere, em que morrêram dez Hefpanhoes, sendo a verdade o que temos contado; e D. Jorge de Menezes tratou tão bem

bem estes Hespanhoes, como se foram proprios naturaes: nem elles daquella arribada foram a Malaca, nem foi D. Jorge de Caftro o que os reteve, senão D. Jorge de Menezes; e o Reverendo Padre soi mal informado, ou teve pouco escrupulo de alevantar aos Portuguezes este aleive. Quasi nesta mesma conjunção se traváram alguns Senhores da Ilha do Moro em guerra huns com os outros, ao que acudio ElRey de Tidore, e seu irmão Cachil Radé com sua Armada a favorecer seus alliados, e amigos contra os dos Portuguezes; e em sua companhia mandou Fernão de la Torre cincoenta Castelhanos, pera que vissem aquelles Reys, com quem estava confederado, o co-mo acudiam a favorecellos. Disto foi logo avisado D. Jorge de Menezes; e sabendo que em Tidore não ficáram mais que quarenta, ou cincoenta Castelhanos, determinou de dar naquella Ilha, não descubrindo a pessoa alguma sua tenção, e sez prestes algumas embarcações, pedindo a Cachil Daroes, que o acompanhasse com suas Corocoras, porque determinava de ir pelejar com a Armada de Tidore, e de Geilolo, que andavam fóra, o que elle fez com a melhor gente que tinha. E D. Jorge de Menezes entregando a fortaleza a Gomes Ayres com vinte Portuguezes, embarcou-se, levando

# DEC. IV. LIV. VI. CAP. XI. 109

todos os mais de Ternate, cuidando todos que hia buscar o inimigo. E sem dar conta a ninguem de sua tenção, se fez na volta de Tidore, onde chegou de madrugada, e desembarcando em terra sem ser sentido, commetteo a Cidade, onde não achou quem lha defendesse, mandando logo pôr a ferro, e a fogo tudo. ElRey que era moço, com alguns que o seguiram, acolheo-se pera a serra, e esteve muito perto de ser cativo. Dom Jorge não fe fahio da Cidade até a deixar toda assolada, e seita cinza; e como não teve que sazer, soi pôr cerco ao sorte em que estavam os Castelhanos, a quem mandou requerer que se entregassem, que elle os deixaria ir livremente sãos, e falvos com suas armas, e fazendas, e não quizesfem que terras de gentes tão barbaras como aquellas fossem banhadas com sangue Christao: e que era mui grande escandalo pera todo o Mundo, fendo de huma mesma Lei, e quasi naturaes, estarem tão divididos, e tomarem armas huns contra outros em meio de inimigos, que desejavam de lhes beberem o sangue: que o Imperador não se havia de haver por servido disso, nem do direito daquellas Ilhas ficar nas armas, fenão na razão, e na justiça. A este recado respondeo Fernão de la Torre com palavras mui foberbas, e arrogantes: pelo que D. Jorge man-

mandou desembarcar algumas peças de artilheria, e affestallas na parte que lhe melhor pareceo, e mandou bater o forte, e ordenar escadas pera lhe dar assalto: o que visto por Fernão de la Torre, mandou pedir seguro a D. Jorge pera se ver com elle, que lho mandou, e logo veio acompanhado de alguns poucos. D. Jorge o fahio a receber, fazendo-lhe grandes honras, e gazalhados; e praticando sobre estas cousas, havendo alteração de parte a parte, vieram a se concluir em pazes entre ambos, com as condições seguintes:

» Que os Castelhanos se sahissem daquel-» las Ilhas, e se fossem pera o lugar de Ca-

» mafo, na costa do Moro, pera o que Dom

» Jorge lhe daria embarcações pera se pas-» sarem lá, onde estariam até vir recado de

» Hespanha, e de Portugal, pera verem a

» determinação que aquelles Reys tomavam » fobre as cousas destas Ilhas.

» E que estariam sem tratarem, nem com-

» prarem cravo algum.

» E que tornariam á Ilha de Maquiem. » que tinham tomado a ElRey de Ternate, » e não feriam contra elle, nem contra o

» de Bachão, nem ajudariam a ElRey de

» Tidore, nem ao de Geilolo contra Por-

» tuguezes, nem contra os Reys seus con-

b federados. 01 - 12

»E

#### DEC. IV. LIV. VI. CAP. XI. III

» E que se fariam entrega huns aos ou» tros de tudo o que tinham tomado na
» guerra. » De tudo se fizeram autos, e papeis assinados por todos, e juráram as pazes solemnemente: e logo se fizeram entrega das cousas que tinham, e D. Jorge lhes
deo embarcações pera todas suas cousas, e
os mandou pôr no lugar de Camaso, donde Fernão de la Torre despedio no Galeão
da carreira hum Pero de Montemór com
cartas pera o Governador da India, em que
lhe pedia embarcação, e despacho pera se
passar com todos os Castelhanos á India, e
assi os deixaremos até seu tempo.





# DECADA QUARTA. LIVRO VII.

Da Historia da India.

#### CAPITULO I.

Do concerto, e contrato, que ElRey Dom João fez com o Imperador Carlos Quinto sobre as Ilhas de Maluco: e da Armada que este anno partio do Reyno.

Omo o Imperador Carlos Quinto, que este anno passado de vinte nove se tinha coroado por Imperador de Alemanha, estava muito despezo pelas contínuas guerras em que andava, e as disserenças entre elle, e ElRey D. João de Portugal o Terceiro sobre as cousas de Maluco estavam cada vez mais accezas, e o grande parentesco, e amizade, que entre elles havia, era muito grande freio pera não romperem de todo; ordenáram de tomar hum meio honesto neste negocio, com que se acabassem as contendas todas, pera o que fizeram seus procuradores bastantes pera deter-

# DEC. IV. LIV. VII. CAP. I. 113

terminarem a causa, que se ajuntáram na Cidade de Çaragoça, onde concluíram sobre as cousas de Maluco, e sizeram hum contrato, cujo theor de verbo ad verbum he o seguinte:

» A vinte e dous dias de Abril de mil » quinhentos vinte e nove annos na Cidade » de Caragoça de Aragão, foram juntos » Mercurio de Gatinara Conde de Gatinara » Chanceller mór do Imperador Carlos Quin-» to Rey de Castella, e D. Fr. Garcia de » Loyassa Bispo de Osma seu Confessor, e » D. Fr. Garcia de Padilha Commendador » maior de Calatrava, procuradores de Sua » Magestade, e Francisco dos Covos seu » Secretario, e Escrivão, e Notario públi-» co, e o Licenciado Antonio de Azeve-» do Coutinho, Embaixador, e Procurador » d'ElRey D. João o Terceiro de Portugal: » E disseram os tres procuradores de Sua » Magestade, que em seu nome, e por vir-» tude de fua procuração vendiam, como » defeito o vendêram daquelle dia para fem-» pre a ElRey de Portugal, e todos seus » Successores da Coroa de seus Reynos, to-» do o direito, acção, dominio, proprie-» dade, possessão, ou quasi possessão, e to-» do direito de navegar, contratar, e com-» merciar por qualquer modo que fosse, que » o Imperador Rey de Castella dizia, e po-Couto. Tom. I. P. II.

dia ter, por qualquer via, modo, e maneira que fosse em Maluco, com os lugares, e terras, mares, segundo sería ao diante declarado, por preço de trezentos e cincoenta mil cruzados de ouro, e prata, que valessem em Castella trezentos e setenta e sinco maravedis cada hum. E que em qualquer tempo que o Imperador, e feus Successores tornarem o dito dinheiro fem lhe faltar coufa alguma a ElRey de Portugal, e seus Successores, sica a dita venda desfeita, ficando cada hum com o » direito que tinha dantes. E pera se saber » a repartição, haviam por deitada huma li-», nha de pólo a pólo, por hum femicircu-» lo que distasse de Maluco ao Nordeste, to-» mando a quarta de Leste dezenove gráos, » a que respondiam dezesete gráos escassos » em a Equinocial, em que montavam du-» zentas noventa e sete leguas e meia a Ori-» ente de Maluco, dando dezesete leguas e » meia por gráo Equinocial, em cujo me-» ridiano, e rumo de Nordeste, e quarta » de Leste estavam situadas as Ilhas das Vé-» las por onde passava a dita linha, e semi-» circulo. E fendo cafo que as ditas Ilhas » estivessem, ou distassem mais, ou menos de » Maluco, todavia a dita linha ficasse lan-» çada nas ditas duzentas noventa e fete le-» guas e meia mais a Oriente de Maluco: » do

# DEC. IV. LIV. VII. CAP. I. 115

» do que se fariam dous padrões iguaes as-» sinados por os Reys, e sellados de seus » Sellos, pera sicar a cada hum o seu, pe-» ra seus vassallos saberem por onde haviam

» de navegar.

» Que em qualquer tempo que ElRey » de Portugal quizesse que se visse o direi-» to da propriedade de Maluco, e as ter-» ras conteúdas no contrato, posto que o » Imperador não tenha tornado o preço, » nem o contrato fosse resoluto, cada hum » dos ditos Senhores nomeasse tres Astrolo-» gos, e tres Pilotos, que se ajuntariam em » hum dos lugares da arraia que lhe fosse » nomeado, aonde assentariam da maneira » em que se havia de ir ver o direito da pro-» priedade, conforme as capitulações feitas » entre os Reys Catholicos, e ElRey Dom » João o Segundo de Portugal. E fendo ca-» so que se julgasse o direito por Castella, » não se executaria, nem usaria de tal sen-» tença, fem primeiro tornar realmente os » trezentos e cincoenta mil cruzados. E que » fendo julgado o direito por ElRey de Por-» tugal, sería obrigado o Imperador tornar » o dito dinheiro, do dia da fentença a qua-» tro annos primeiros feguintes.

» E vindo de qualquer parte algumas » drogas, ou especiarias aos Reynos de Cas-» tella, ou Portugal, seriam depositadas até H ii

#### -116 ASIA DE DIOGO DE COUTO

» se saber se eram da parte que cabiam a » Portugal, ou Castella, e dar-se-hiam a » quem pertencessem. E sendo levadas a ter-» ra dos inimigos, cada hum dos Reys as » poderia pedir por autos, sem outro po-» der, nem procuração; o que se não en-» tenderia nas que sossem pera ElRey de Por-

» tugal.

» Que da dita linha pera dentro não po-» deriam as náos do Imperador, nem de seus » subditos, e vassallos, nem de algumas ou-» tras pessoas, entrar com seu favor, e aju-» da, nem fem ella tratar, navegar, com-» merciar, nem carregar cousa alguma de » qualquer maneira, e forte que fosse; e » quem o contrario fizesse, sería prezo por » gualquer Capitão, ou justiça d'ElRey de » Portugal, e por elles ouvidos, e castiga-» dos como cossarios, quebrantadores da » paz; e não sendo achados dentro da li-» nha, e indo ter a algum porto outro do » Imperador, as suas justiças os prenderiam, » e castigariam, como lhe fossem mostrados » autos, e pesquizas, porque fossem obriga-» dos.

» Que o Imperador por si, nem por ou-» trem, não enviaria ás ditas Ilhas, e ma-» res dentro da dita linha, nem consenti-» ria que lá fossem seus vassallos naturaes, » nem estrangeiros, posto que naturaes, nem » vaf» vassallos fossem, nem lhes daria favor, » nem ajuda, antes sería obrigado a defen-» dello quanto nelle fosse, e mandando, ou » dando favor, ou ajuda, e o não estorvas-» se, e desendesse, que o dito pacto de re-» tro vendido sicasse logo resoluto. E El-» Rey de Portugal não fería mais obrigado » a receber o dito preço, nem a retro ven-» der o direito, e acção que o dito Impe-» rador por qualquer maneira podia ter nel-» le : antes por virtude do contrato tinha » vendido, renunciado, e traspassado em El-» Rey de Portugal; e pelo dito feito a di-» ta venda fique pura, e valiosa pera sem-» pre. Nesta pena não incorreria quando al-» guns seus vassallos navegando por esse mar » do Sul, entrasse com fortuna, e tempo » fortuito a dita linha, porque então seriam » bem tratados, como vassallos d'ElRey de » Portugal, e do Imperador seu irmão, e » cessando a necessidade, se tornariam logo » a fahir. E passando a dita linha por igno-» rancia, não incorreriam por isso em pena, » até lhe não constar que estavam dentro; e » se não sahissem, e descubrindo-os que as-» si entravam algumas terras, ou Ilhas den-» tro da linha , seriam d'ElRey de Portun gal, como se as descubrissem seus Capi-» taes, e vassallos.

» Que as náos do Imperador, e de seus vas-

» vassallos, e naturaes, poderiam navegar » pelos mares por onde as Armadas d'El-» Rey de Portugal hiam pera a India, tan-» to quanto lhe fosse necessario pera toma-» rem suas derrotas pera o Estreito de Ma-» galhães; e navegando mais pelos ditos ma-» res d'ElRey de Portugal, incorreriam nas » ditas penas acima declaradas, e todos fe-» riam castigados pelos Capitaes d'ElRey de » Portugal, se por elles fossem achados. E » indo ter ás terras do Imperador, o feriam » por elle, e suas justiças, mandando-lhe as » culpas, em que incorreriam da notificação » do contrato em diante: o que se não en-» tenderia nas Armadas que o Imperador ti-» nha já mandadas áquellas partes, e do dia » da outorga do contrato em diante não po-» deria mandar outras de novo, sem incor-» rer nas ditas penas.

» Que ElRey de Portugal não poderia » fazer, nemmandar fazer dentro da dita li-

» nha nenhuma fortaleza de novo, nem

» fe faria na que estava feita obra de novo,

» mas poder-fe-hia sustentar no estado em » que então estava, e juraria de o assi cum-

m prir.

» Que as Armadas que o Imperador lá » tinha mandadas seriam bem tratadas, e » favorecidas, como se fossem d'ElRey de » Portugal, e não lhes fosse posto embara-

# DEC. IV. LIV. VII. CAP. I. 119

» ço, nem impedimento á fua navegação, » e contratação: e que fe damno algum hou-» vessem recebido, ou recebessem, ou lhe » tivessem tomado algumas cousas, sería obri-» gado ElRey de Portugal emendar, e sa-» tisfazer, e pagar logo no em que o Im-» perador, e seus subditos houvessem sido » damnificados, e de mandar punir os que o » fizeram, e de prover com que as ditas Ar-» madas pudessem ir quando quizessem sem » impedimento algum; e o Imperador man-» daria logo fuas provisões para os que ef-» tivessem no dito Maluco sahirem logo del-» le, e não contratariam mais cousa algu-» ma, e lhes deixariam trazer o que tives-» sem resgatado, contratado, e carregado. » Que nas provisões, e cartas que ácer-» ca deste contrato o Imperador havía de paf-» sar, diria o que dito era, se assentava, » capitulava, contratava, valessem bem co-» mo se fosse feito, e passado em Cortes ge-» raes, com o confentimento expresso dos » procuradores dellas; e que pera validição » disso, de seu poderio Real absoluto, de » que como Rey, e Senhor natural, não re-» conhecente superior em o temporal, hou-» vesse de usar, e usava, abrogava, e de-» rogava, cassava, e annullava a supplica-» ção que os Procuradores das Cidades, e » Villas de feus Reynos em as Cortes que » fe

n se celebráram na Cidade de Toledo o » anno passado de vinte e cinco lhe size» ram ácerca do tocante a contratação das
» ditas Ilhas, e terras, e a resposta que a
» ello dera, e qualquer Lei que em as di» tas Cortes se fez, e todas as outras que

» a isto pudessem obstar.

» Que ElRey de Portugal, (porque al-» guns subditos do Imperador, e outros de » fóra de seus Reynos que o hiam servir, » se queixavam que na Casa da India, e seu » Reyno lhes tinham embaraçadas suas fa» zendas,) promettesse de mandar fazer cla» ra, aberta, e livre justiça, sem ter respei» to ao nojo que delles pudessem ter.
» Que as capitulações feitas entre os Reys

» Catholicos, e ElRey D. João o Segundo » de Portugal, sobre a demarcação do mar » Oceano, ficassem firmes, e valiosas em to-» do, e por todo, como nellas era conteu-» do: tirando as coufas em que por este con-» trato lhe era dado, em modo que a ven-» da ficasse desseita, em tal caso as ditas ca-

» pitulações feitas entre os Reys Catholicos, » e ElRey D. João, ficasse em toda sua for-

» ça, e vigor.

» Que posto que o direito, e acção, que » o Imperador dizia ter em Maluco, que » assi pelo modo sobredito vendia, valesse n mais da metade do justo preço do que » por

#### DEC. IV. LIV. VII. CAP. I. 121

» por elle lhe davam, e fabia certo por » certa informação de pessoas que o bem » fabiam, e entendiam, que era de muito » maior estima da metade do justo preço, » e por muito mais grande valia que sesse; » o Imperador a diminuia de seus Succes-» sor e desmembrava da Coroa de seus » Reynos realmente, durando o tempo do » contrato.

» Que qualquer das partes que fosse con-» tra o contrato, ou parte delle, por si, ou » por outrem, ou por qualquer via, e mo-» do que fosse pensado, perdesse o direito » que tinha, e ficasse logo tudo applicado, » junto, e adquirido á outra parte que por » elle estivesse, e à Coroa de seus Reynos, » sem pera isso o que contra elle fosse ser » mais citado, ouvido, nem requerido, nem » ser necessario pera isso sentença de algum » Juiz, averiguando-se, e provando-se pri-» meiramente o mandado, e consentimen-» to, ou favor da parte que contra elle fos-» se. E além disto pagaria dezoito mil cru-» zados d'ouro, ou prata á outra parte de » pena, em que incorreriam tantas quantas » vezes contra elle fosse, em parte, ou em » todo, e a pena levada, ou não levada, » o contrato ficaria valioso, e firme já mais » pera o que estivesse por elle. Pera o que » obrigavam todos os seus bens patrimoniaes,

» e fiscaes dos constituintes, e das Coroas » de seus Reynos, e juráram solemnemente, » e promettêram de em nenhum tempo irem » contra o contrato, em parte, nem em to-» do, por si, nem por outrem, em Juizo, » nem fóra delle, por nenhuma maneira que » pensar-se pudesse. E que em nenhum tem-» po por si, nem por outrem pediriam rela-» xação do juramento ao Santo Padre, nem » a outro que pera isso o poder tivesse. E » posto que Sua Santidade, ou quem pera » isso poder tivesse, sem lhe ser pedido, de » feu proprio motu lhes relaxassem o dito » juramento, que o não acceitariam, nem » em nenhum tempo usariam da dita relaxa-» ção, nem se ajudariam delle por nenhu-» ma via, nem maneira que pudesse ser.,
Com isto sicou o Reyno desalivado, e ElRey mandou negociar seis náos pera man-

Com isto ficou o Reyno desalivado, e ElRey mandou negociar seis náos pera mandar á India, que partíram entrada de Março sem Capitão mór. Os Capitães dellas eram Francisco de Sousa Tavares, Fernão Camello, Vicente Pegado, Manoel de Brito, Pero Lopes de Sampaio, e Luiz Alvares de Paiva. E mandou os contratos de Maluco pera lá estarem registados. De sua jornada adiante daremos razão.

#### CAPITULO II.

Dos grandes apercebimentos que o Governador Nuno da Cunha fez pera continuar na guerra de Cambaya: e da muito grande, e poderosa Armada com que partio para Dio.

Omo o Governador a principal coufa que trazia encommendada d'ElRey era o negocio de Dio, determinou de pôr este verão as mãos áquella obra, pera o que mandou ajuntar, e negociar mui grandes apercebimentos pera aquella jornada, em que se havia de metter toda a potencia do Estado, e escreveo no inverno a Affonso Mexia Capitão, e Veador da Fazenda de Cochim, que lhe fizesse prestes todos os navios que naquelle porto houvesse, assi d'ElRey, como de partes, e pagasse toda a gente que pudesse achar pera elles, e lhes mandaria dar embarcações, foldos, e mantimentos, porque não queria que gastassem de sua fazenda cousa alguma: pera o que passou provisões ao Veador da Fazenda, e a todos os Officiaes pera fazerem estas despezas, encommendando a todos que á gente d'ElRey de Cochim fe lhes fizesse muitos mimos, e nenhum aggravo, gastando o Governador todo o inverno no apercebimento da Armada, e das COIL-

cousas necessarias pera a jornada, visitando todos os dias em pessoa a ribeira das náos, Galeocs, e Galés, em que havia mil homens Portuguezes ordenados pera seu serviço, entre mestres, pilotos, bombardeiros, calafates, carpinteiros, e marinheiros; vendo, e provendo os almazens de artilheria, munições, e mantimentos de todas as cousas necessarias pera a jornada, no que gastava os dias da semana, e aos Domingos á tarde se hia ao campo com toda foldadesca que ha-via em Goa, mandando fazer barreiras, a que todos atiravam com suas espingardas pera os adestrar, e exercitar, e o que dava no alvo levava hum certo preço que o Governador alli tinha logo pera isso, e o mesmo fazia aos bombardeiros, dando, e fazendo pagas a todos, com o que andavam contentes, e satisfeitos; e estimavam muito fuas armas, e espingardas, trazendo-as lim-pas, e assacaladas, e não empenhadas pelas tavernas pera comer, como nós em outro tempo vimos por lhes não pagarem. Nestes exercicios gastou o Governador todo o inverno; e tanto que o verão entrou, começou pôr a Armada no mar, e mandar embarcar munições, mantimentos, e artilheria, escadas, e todos os outros petrechos de bateria, e de escalar fortalezas. E nos primeiros navios de mercadores que foram pera Cam-

#### DEC. IV. LIV. VII. CAP. II. 125

Cambaya despedio dous mercadores gentios, que tinham suas casas em Goa, homens de recado, e confiança, pera irem a Cambaya, e a Dio espiarem as cousas como estavam, e verem a fortaleza, gente, e artilheria, que nella estava pera lhe saberem dar razão, avisando-os que lançassem fama da grande Armada, e poder, com que elle ficava no mar, encarccendo-lhes tudo o que pudessem sua potencia, porque com a fama deste terror se movesse Melique Tocão, irmão de Melique Sacá, ( que então era fe-nhor daquella Ilha, ) a fazer com elle pazes, e a lhe dar a fortaleza, dando-lhes por regimento, que até vinte de Janeiro seguinte fosse ter com elle á Ilha de Beth aonde os esperaria. Despedidos estes homens, ficou o Governador Nuno da Cunha esperando pelas náos que haviam de vir do Reyno, que não tardáram mais que até dez de Setembro, em que vinham dous mil homens, gente mui limpa, e mui lustrosa, com que o Governador folgou muito pera ajornada; e entre as instrucções que o Governador teve d'ElRey, era huma: que mandasse Affonso Mexia pera Portugal, e que lhe fizesse inventario de toda sua fazenda, que lhe mandaria repartida pelas náos, entregue a pessoas de confiança pera se dar no Reyno a quem ElRey mandasse, e que provesse o cargo de Veador

dor da Fazenda, a quem lhe bem parecesse, e isto mandou pelas culpas, e capitulos que Pero Mascarenhas deo contra elle. O Governador despedio provisões a Cochim sobre este negocio, enão achámos a pessoa a quem o encommendou, sómente a receita que se fez de toda a fazenda de Assonso Mexia, que era muita pedraria, perolas, pessas douro, e prata, alcatifas, e outras cousas ricas, que tudo se carregou sobre Manoel de Sá Feitor, e Thesoureiro de Cochim, e se entregou aos Capitães das náos, em que o mesmo Affonso Mexia se embarcou em Janeiro de trinta e hum, e o cargo de Veador da Fazenda não quiz o Governador prover, dizendo, que elle faria tudo, porque era homem que entendia mui bem a ordem della, como quem o era de todo o Reyno. Escreveo tambem a ElRey de Cochim, e aos Officiaes, que dessem pressa á gente que lhe havia de mandar, e á Armada toda que lá havia, porque só por isso esperava, que se fazia prestes com muita diligencia, porque tinha ElRey dados mil e quinhentos Naires pera a jornada, que se repartiam por quinze, ou vinte navios d'ElRey, e de partes, que Affonso Mexia tinha pera isso negociados. E o Arel de Porcá tambem se fez prestes com gente sua, e tres navios pera ir acompanhar o Governador nesta jornada; e assi

assi a elle, como á gente d'ElRey de Cochim, se lhe deo todo o necessario mui cumpridamente, e toda esta Armada partio até quinze de Novembro. O Governador deo grande expediente á escritura do Reyno, e ao despacho das náos, despedindo-as pera irem tomar sua carga. É ficando desoccupado, mandou fazer gente da terra pelas Ilhas de Goa, e de todas ajuntou mil e quinhentos Lascarins, os que lhe melhor parecêram pera as armas, que repartio por Naiques, e Capitaes, fazendo-lhes suas pagas, e dando-lhes seus mantimentos, e embarcações separadas. E fazendo alardo da gente Portugueza, que estava pera ir naquella jornada, achou quatro mil homens, em que entravam muitos Fidalgos, e Cavalleiros. E mandando embarcar tudo, e tendo a festa do Natal em terra, depois de estar aos Officios, em que commungou, e o mesmo sez a mór parte da gente, se embarcou, e se fez á véla com cento e oitenta vélas, em que entravam trinta náos, Galeбes, Caravelas, doze Galés, tres Barcassas, e tudo mais Galeotas, Fustas, Bargantins, Tauris, e outras embarcações da terra; e os Capitães que nesta jornada o acompanháram, dos que pudemos faber os nomes, são os feguintes: Antonio de Saldanha, Diogo da Silveira, Garcia de Sá, Antonio da Silveira, Manoel de Al-

Alboquerque, D. Vasco de Lima, Jorge de Lima, Tristão Homem, Francisco de Sá, Ruy Vaz Pereira, Antonio de Sá o Rume, Nuno Percira de Lacerda, Jorge Cabral, Manoel de Sousa, Martin Affonso de Mello Juzarte, Francisco de Vasconcellos, Miguel Carvalho, Vasco Pires de Sampaio, Henrique de Macedo, Martim de Freitas, Heitor da Silveira, D. Roque Tello, Gonçalo Vaz Coutinho, Manoel de Miranda, Manoel Rodrigues Coutinho, Christovão de Paiva, que hia por Feitor da Armada, Ruy de Meilo, Lopo Pinto filho do Bailio de Leça, Pero Botelho, Jorge de Soufa, Antonio da Cunha, Francisco de Sousa, Antonio da Silveira, Lopo de Mesquita, e outros muitos Fidalgos, e Cavalleiros. E da barra de Goa despedio o Governador alguns Catures ligeiros pera que fossem esperar a Armada que vinha de Cochim, e dar-lhe. pressa até Chaul, onde a esperava : e elle foi seguindo seu caminho até chegar áquella Cidade, onde foi mui bem recebido do Capitão, e povo, e visitado do Tanadar de Chaul de cima. Aqui se deteve o Governador alguns dias até chegar a Armada de Cochim, que não tardou muito, com o que perfez de ventagem de duzentas vélas, e com todas juntas foi a Baçaim, donde atravessou a outra costa, e em tres dias foi a

### DEC. IV. LIV. VII. CAP. II. 129

ver vista da Ilha de Beth, oito leguas de Dio; e de algumas embarcações que tomou naquella costa soube, que naquella Ilha estava hum Capitão d'ElRey de Cambaya, Turco de nação, com dous mil homens de guerra. E chamando os Capitães a confelho, lhes disse, que elle estava determinado de dar naquella Ilha, e metter todos os que nella estivessem á espada, assi pera terror, e espanto dos de Dio, (perque não aguardassem a experimentar outra tal crueza, e lhes dessem a fortaleza livremente, ) como pera terem menos aquelles dous mil homens, que eram os escolhidos de Cambaya: que forçado haviam de ir soccorrer Melique Tocão, e era bom não lhe deixar nas costas aquelle foccorro. Aos Capitaes lhes pareceo bem esta determinação, que foi causa de se perder a empreza de Dio, (porque se logo o commetteram, sem dúvida o tomáram.) O Governador mandou logo rodear a Ilha pelos navios ligeiros, porque se não sahissem della. Tinha ElRey de Cambaya esta gente nesta Ilha, porque se receava que mandasse o Governador fazer alli alguma fortaleza, por metterem pé no Reyno de Cambaya, como já por algumas vezes se tentou; e tinha este Capitão hum forte mui arrezoado sobre hum tezo no meio da Ilha pera seu recolhimento, e defensão, com muita artilheria, e munições. Couto. Tom. I. P.II.

#### CAPITULO III.

De como o Governador Nuno da Cunha commetteo a Ilha de Beth, e a entrou: e do espantoso caso que nella succedeo, porque se deo áquella Ilha o nome, que hoje tem, da Ilha dos Mortos.

S Urto o Governador derredor da Ilha, mandou recado ao Capitão Turco, que lhe entregasse aquella Ilha, e se puzesse em suas mãos com toda a gente, ficando á sua mercê, e que usaria com elles de piedade. O Capitão Turco mandou com a resposta hum Mouro honrado, que foi levado ao Galeão do Governador, e vendo a potencia daquella Armada, ficou enleado de feição, que por hum espaço não fallou. Passado aquelle primeiro termo, disse ao Governador, que o Capitão daquella Ilha lhe mandava dizer, que se espantava muito delle, indo com huma Armada tão potente sobre a fortaleza de Dio, querer-se embaraçar em coufa tão pequena como era aquella Ilha: que lhe fazia a faber, que elle, e todos os que com elle estavam haviam de morrer sobre sua defensão, e que não faria mais, ( querendo-os commetter,) que quebrantar os espiritos dos seus soldados; porque posto que elles matassem todos quantos havia naquella Ilha,

# DEC. IV. LIV. VII. CAP. III. 131

Ilha, não havia de fer tanto a feu-falvo, que lhe não custasse muito, e assi ficariam arrefecidos da furia que levavam contra Dio. () Governador o tornou a despedir, mandando-lhe dizer, que se senso entregasse á sua mercê, não ularia de piedade alguma com elles; por isso que se determinasse até o outro dia. Isto foi contra o parecer de todos os Capitaes, porque houveram que o Turco lhes mandava confelho de amigo, e assi differam alguns ao Governador, que lhes parecia bem dissimular com aquelle negocio, porque se alli lhe acontecesse hum desastre, ficariam os foldados tão medrofos, e quebrantados, que depois não poderiam fazer consa alguma em Dio, pera o que lhe era necessario os homens sãos, e muito affoutos. O Governador não acceitando aquelles conselhos, mandou dar ordem á desembarcação. O Capitão da Ilha vendo a refolução da resposta do Governador, (segundo diz Fernão Lopes de Castanheda, e outros,) tornou-lhe a mandar dizer pelo mesmo Mouro, que deixando-os fahir da Ilha com fuas pessoas, mulheres, armas, e fazendas, lha entregariam livre, e desembaraçada. Mas alguns homens casados de Dio, que se acháram nesta jornada, nos disseram, (invernando nós naquella fortaleza, ) que o Turco com todos os mais estavam tão obstinados, I ii que

que não quizeram commetter partido algum com o Mouro, que andava com os recados, os persuadir muito a isso, representando-lhes a potencia daquella Armada, e o perigo que todos corriam. Mas o certo he, que por tres vezes mandou o Capitão este Mouro a fallar com o Governador fobre concertos; mas não querendo nunca acceitar outros senão os que primeiro pedio, nem o Governador querer-se descer da sua primeira opinião. O que visto pelo Embaixador, da derradeira yez, vendo o desengano do Governador, deixou-se ficar no Galeão por salvar sua pessoa, porque sabia o proposito com que estavam os da Ilha. O Governador mandou fazer prestes as cousas necessarias pera ao outro dia defembarcar, dando a dianteira a Heitor da Silveira, e de toda a gente fez seis bandeiras, de que eram Capitães Heitor da Silveira, Antonio de Saldanha, Diogo da Silveira, Garcia de Sá, Antonio da Silveira, e a outra era a do Governador, que levava a bandeira de Christo. E deo ordem aos Capitães das bandeiras, que desembarcassem pela Ilha em roda, em differentes paragens, porque ainda que os inimigos se determinassem a lhes defender a desembarcação, não pudessem acudir a tantas partes. O Governador mandou mudar toda a gente aos navios de remos, e aos batéis das náos,

# DEC. IV. LIV. VII. CAP. III. 133

e Galeões, dando tantas embarcações a cada Capitão pera por fuas partes commetterem a Ilha. Ao outro dia pela manha foram commetter a terra, onde saltou Heitor da Silveira com a sua bandeira, pera quem se passáram muitos aventureiros, e sez em terra hum esquadrão de mais de mil homens. Os mais Capitaes tambem desembarcáram nas partes assinaladas a cada hum, e foram-se ajuntar a Heitor da Silveira, e o Governador desembarcou por derradeiro, sem haver em alguma deltas partes refistencia. Postos todos em terra, mandou o Governador desembarcar algumas peças de artilheria pera bater a fortaleza, e muitas escadas pera a escalar; negociado tudo, foram marchando pera a fortaleza, e a tiro de falcão della assentáram o arraial, fortificando-o logo á roda com feus vallos, e trincheiras fortes. Ao outro dia se começou a bateria com tanta força, que lhe derrubou algumas partes, por onde já se podia commetter; durou isto até á noite. Ao outro dia preparáram-fe pera lhes darem o assalto. Os de dentro vendo-se daquella maneira, desconfiados de todo o remedio, e entendendo bem que os Portuguezes lhe haviam de entrar a fortaleza por força, e que forçado todos os que dentro estavam haviam de morrer em sua defensão, e que suas mulheres, filhos, e fazendas não poderiam dei-

deixar de ficar por despojos aos Portuguezes, o que sentiam em extremo; e trazendo-lhe o demonio hum brutalissimo remedio á memoria, ajuntou o Capitão todos os Mouros, e lhes fez esta breve arenga.

» Bem vedes, amigos, e companheiros » meus, como tentei todos os remedios, » quantos a honra, e a obrigação me deram » lugar, por ver se podia salvar as mulhe-» res, e filhos de todos os que aqui esta-» mos, que he o que só desejava; porque » nós como fomos homens, mais havemos » de pertender huma morte honrosa, que » vida com vituperio, de que não podemos » escapar, segundo estes inimigos estam en-» carniçados contra nós. Mas porque depois » de todos acabados em nosso officio, e obri-» gação, não fiquem nossas mulheres, e fi-» lhos em seu poder, nem as fazendas que » com tanto trabalho adquirimos, fou de pa-» recer, que antes se consuma tudo a nos-» sas mãos, entregando-as ao duro fogo pe-» ra que as gaste, e consuma, e depois com » odio desta mágoa mais entranhavel, e com » a ira desta crueza mais acceza, sahamos » aos inimigos, e tomemos nelles vingança » desta deshumanidade, que havemos de » usar com nossas proprias mulheres, e fi-» lhos. E quando todos acabarmos a fuas nãos, não lhes ficará cousa de que se pos-» fam

# DEC. IV. LIV. VII. CAP. III. 135

» sam louvar de nós, e assi sicaremos hum

» raro exemplo ao Mundo. »

A todos pareceo bem aquelle confelho, e fahindo-se dalli com aquella furia, cada hum se foi a sua casa, e nos innocentes silhos, e mulheres, que estavam repousando, banháram as crueis elpadas, abrindo-lhes as entranhas sem piedade alguma, ( o que todos fizeram en hum melmo tempo, ) não perdoando a pais, mais, mulheres, filhos, irmãos, nem a toda mais gente, e familia. Esta crueza executáram sem lhes mover as entranhas o choro do tenro filho, nem as lagrimas, e piedofas lamentações da cara, e amada esposa. Acabado este sanguinoso, e cruel espectaculo, tomáram todas suas fazendas, ouro, prata, drogas, alcatifas, e todos os mais móveis ricos, e curiosos, e posto tudo em hum grande monte no terreiro da fortaleza, ajuntando-lhe muita lenha, e palha, lhe puzeram fogo, começando a arder tudo soberbissimamente. E tomando os corpos das mulheres, filhos, e mais familia, que estavam ainda palpitando, e revolvendo-se no quente sangue, os foram lançar no meio daquellas ardentes chammas, confumindo-se tudo em cinza em hum muito breve espaço, imitando nesta brutal façanha os antigos Numantinos. Foram vistas dos nossos aquellas chammas, e labaredas com mui-

to grande espanto, sem poderem cuidar o que fería. Feito aquelle barbaro incendio, ajuntáram-se setecentos dos principaes, e foram-se á Mesquita, e nella fizeram grandes votos a Mafamede de morrerem todos em vingança daquelles innocentes; e pera final daquelle voto rapáram logo alli as cabeças á mancira das tonfuras dos nosfos Clerigos, que he huma superstição que usam os que se offerecem a morrer, e a desprezar a vida, A estes homens chamam na India Amoucos, de quem em outra parte daremos mais particular razão, Passada aquella desesperada, e triste noite pera elles, em rompendo a luz da manha, puzeram-se os nossos em ordem de escalar a fortaleza, levando pera isso suas escadas, mantas, vaivens, e todas as mais cousas necessarias; e remettendo com os muros por quatro partes, arvoráram logo nelles suas escadas. Heitor da Silveira, que soi o primeiro esquadrão, soi demandar a porta com grande estrondo, e alaridos dos nossos, e encostando as escadas huns começáram a subir, e outros arrombar as portas. Os Mouros como estavam tão desesperados, apresentáram-se naquelles lugares porque se repartiram, pondo-se nelles em defensão, esperando alli a morte a pé quedo, ferindo, e matando tambem nos nossos bem á sua vontade. Depois da referta da subida durar

#### DEC. IV. LIV. VII. CAP. III. 137

por espaço de huma hora, cavalgáram os Portuguezes o muro, o que não foi tanto a seu salvo, que não custasse a vida a Heitor da Silveira, que ficou cahido de huma bombardada que Îhe deo por huma perna de que logo cahio: e sendo recolhido, e levado aos navios, foi curado, mas como tinha seu termo acabado, não durou mais de tres dias, ( o que foi grande perda pera a India, por ser hum dos Capitaes que em seu tempo houve, e digno por certo de ficar aquella Ilha mais famosa no Mundo por sua morte, que não pela causa porque hoje he conhecida nelle.) E tornando aos nossos, subidos nos muros foram matando, e ferindo nos inimigos, que não fugiam á morte, antes se offereciam a ella trabalhando pela vingar. Neste torpel foi morto o Capitão Turco, que primeiro fez espantosas cavallerias, e não achamos a certeza de quem o matou. Os seus tanto que se víram sem Capitão, começáram a defordenar-se, e os nossos a matar nelles, sem perdoarem a algum.

Conta-se aqui hum caso espantoso, e soi, que arremettendo hum soldado nosso com huma lança nas mãos a hum daquelles Amoucos, não sez elle mais que dar-lhe a barriga á lança, e mettendo-se por ella, soi correndo pela astea adiante até chegar ao soldado, e lhe deo huma cutilada por huma

# 138 ASIA DE Diogo DE Couró

perna que lha decepou toda, cahindo ambos mortos a hum tempo. A porta da fortaleza foi arrombada, entrando por ella todo o mais corpo de gente, com o que se acabou de averiguar aquelle negocio, não escapando de dous mil Mouros que eram, hum só. E desta crueza, e da que elles executáram com suas mulheres, e filhos, se deo novamente nome áquella Ilha chamando-se a dos Mortos. Todavia não foi isto sem perda, porque na entrada morrêram dezesete Portuguezes, em que entráram alguns Fidalgos mancebos, e feridos passáram de cento e vinte. Acabado este negocio, foram dar busca á fortaleza, e não acháram mais que a quente cinza de todas as riquezas, mulheres, e meninos daquella Ilha, e só das armas dos Mouros se aproveitáram.

#### CAPITULO IV.

De como chegou a Dio Mostasá Baxá, e todos os mais Turcos que estavam em Xael, e fortificáram aquella Ilha: e de como o Governador Nuno da Cunha commetteo a fortaleza de Dio, e se retirou com damno seu.

D Estruida, e assolada a Ilha dos Mortos, mandou o Governador embarcar algumas peças de artilheria, que se acháram com mui-

### DEC. IV. LIV. VII. CAP. IV. 139

muitas munições, e mantimentos. Feito isto, embarcou-se o Governador, deixando-se sicar naquelle porto esperando pelas espias que tinha mandado a Dio, com que não continuamos, porque o deixamos pera aqui. Foram estes homens áquella Ilha, onde andáram vendo, e notando tudo; mas pelas grandes guardas, e vigias que havia na fortaleza, não puderam entrar nella. E porque no mesmo tempo succedeo chegar áquella Ilha Mostafá Baxá, (como logo diremos,) ficáram-se entretendo, por verem a ordem que logo deo pera defensão della. O Governador passados oito dias, que se alli detinha, vendo que lhe não vinha aviso de cousa alguma, deo á véla pera Dio; e esta detença foi a total falvação da fortaleza, e Ilha de Dio, e perdição desta jornada; porque espalhando-se a fama da potencia da Armada Portugueza, ficou della tão affombrado Melique Tocão, e ainda o ficou mais depois que soube a crueza da Ilha dos Mortos, que acabante aquelle feito, se fora logo o Governador furgir sobre aquella Ilha, sem dúvida se lhe despejára toda, e alcançára o que tanto desejava sem golpe de espada. Mas quiz a fortuna que naquelles dias que se deteve esperando pelas espias, chegassem áquella Ilha os Turcos Mostafá, Coge Cofar, e outros, que como dissemos, depois de des-

cercarem Adem se foram invernar a Xael, e de duas náos que alli havia fizeram dous Galeões, em que se embarcáram com todos os feus thefouros, e artilheria, e entráram pela barra de Dio tres dias antes que o Governador chegasse. Melique Tocão os recebeo com grandes honras, e lhes deo conta da Armada Portugueza, e do negocio da Ilha dos Mortos. Mostafá sentindo nelle grande medo, e temor, lhe disse que se segurasfe, que elle lhe defenderia aquella fortaleza a outro mór poder, e Armada que aquella. Com isto ficou Mélique Tocão desalivado, e lhe deo o governo de tudo, que elle tomou á sua conta, começando logo a entender nas cousas que convinham pera a defensão da Cidade, deitando fóra della toda a gente inutil, deixando só a que podia tomar armas, que seriam dez mil homens, e mandou com muita pressa reedificar, e fortalecer os muros, e baluartes, guarnecendo-os de muita artilheria, pondo nelles por Capitaes Rumes de sua companhia, e por derredor dos muros da banda de fóra mandou fazer muitas minas cheias de polvora, pera se os nossos quizessem commetter os muros com escadas lhe darem fogo. Pela mesma maneira provêo o baluarte do mar, (que defende a entrada da barra, ) de artilheria, e de munições, pondo nelle hum Capitão Řu-

### DEC. IV. LIV. VII. CAP. IV. 141

Rume, com huma companhia de foldados. E a cadeia de ferro que Melique ordenou pera defensão da entrada do rio, mandou que se reformasse, e a atravessou do baluarte do mar até o outro da terra, que estava no lugar em que hoje está a nossa fortaleza, ficando a cadeia pouco mais de hum palmo escondida debaixo d'agua. E quando queria entrar alguma embarcação fua abaixavam tudo o que queriam, e a tornavam a alevantar com cabrestantes, que pera isso tinham sempre guarnecidos. Isto tudo estava feito quando o Governador furgio fobre aquella Ilha, que foi a quatro de Fevereiro; cubrindo todo aquelle mar com a sua Armada, que era cousa que não deixou de sazer temor, e espanto a todos. O Governador tratou logo com os Capitães fobre o modo de como se havia de commetter aquella entrada, porque depois de estarem dentro tratariam do que mais cumpria. Por todos foi assentado, que sem se ganhar primeiro o baluarte do mar fenão poderia fazer coufa alguma; que se tratasse de o ganhar, e o outro de sobre a barra, e que então depois Deos encaminharia aquelle negocio como fosse seu serviço. Com esta resolução encommendou o Governador a bateria destes baluartes a estes Capitáes, isto he, aos tres das galés, que eram Francisco de Sá dos ocu-

los, Antonio de Sá o Rume, e Nuno Fernandes Pereira mandou que se chegassem bem ao baluarte do mar, e furgisse perto delle pera o baterem, e tres barcassas que le-vavam pera isto, de que sez Capitães Dom Vasco de Lima, Jorge de Lima, e Tristão Homem, que estavam guarnecidas de fortes arrombadas com bazaliscos, e aguias reaes, mandou que batessem o mesmo baluarte por outra parte, e encarregou mais a nove Capitaes, que eram Manoel de Alboquerque de huma galeaça, Jorge Cabral, Manoel de Sousa, Martim Affonso de Mello Juzarte, Francisco de Vasconcellos, todos quatro Capitaes de galés, pera que commettessem o baluarte de Diogo Lopes de Siqueira, que estava pela banda da costa brava, porque se assentou que lançassem por alli tambem gen-te em terra. E o baluarte de sobre a barra da outra banda do mar encarregou a bateria delle a quatro Capitaes, isto he, Miguel Carvalho de huma albitoça, e Vasco Pires de Sampaio, Henrique de Macedo, e Martim de Freitas em outras tres barcassas com suas mantas, e arrombadas. E Antonio da Silveira com trinta navios de remo mandou que fosse favorecer os que batiam os baluartes da barra; e toda a mais Armada repartio por outras partes da banda de fóra pera divertir os inimigos. E todo aquelle dia

# DEC. IV. LIV. VII. CAP. IV. 143

que alli chegáram, e a noite feguinte gastáram todos em se fazerem prestes pera a bateria. E tanto que rompeo a luz da manhã, fez o Governador sinal aos navios, que arrancáram cada hum pera o posto que lhe era ordenado; e as barcassas que haviam de commetter o baluarte do mar foram endireitando com elle, e o dianteiro foi o D. Vasco de Lima Fidalgo mancebo, e desejoso de ganhar honra, que largou por pôpa hum estendarte todo negro com huma morte pintada tão fea, e medonha, como o ella he, divisa que entristeceo a todos; e parece que nella profetizou a morte que alli recebeo. Dos baluartes do mar, e da terra em vendo levar as embarcações, começáram a desparar aquella furia infernal de bombardas tão espessas, que parecia choverem pelouros do Ceo, e foi a fumaça tamanha, e tão grossa, que perdêram os navios a vista do baluarte, e os bombardeiros não viam onde apontar sua artilheria. D. Vasco de Lima com muito grande animo, sem lhe dar dos pelouros que choviam dentro na sua barcassa, mandou remar avante, e disse ao patrão della, que lhe puzesse a prôa no baluarte, que não se contentava o seu animo senão das cousas que pareciam impossiveis, porque elle lhas fazia todas faceis. Mas Deos, que tinha posto alli seu termo, permittio que she déſ-

désse huma bombardada pela cabeça, que logo lha fez em pedaços, e matou outro fol-dado, que estava junto delle; com isto se teve a barcassa, e tornou pera traz, porque já não tinha quem a mandava ir avante, e quem animava a todos os que nella hiam. Os outros Capitaes das barcassas não menos animosos quizeram passar avante, mas a multidão dos pelouros os deteve; e o mesmo aconteceo em todas as outras partes, que foram commettidas dos nossos, em que foram tão fultigados da artilheria, que se tornáram a recolher destroçados, e com alguns navios arrombados, e muitos mortos, e feridos. O Governador bem vio que tinha feito erro naquelle negocio, e que alli não faria mais, que arrifcar toda a Armada, porque tambem elle lá no seu Galeão não estava tanto a seu salvo, que lhes não ferissem as boinbardadas muitos homens, e fazendo final a recolher, elle se affastou pera fóra, tendo recebido nos navios grandes damnos. Recolhidos os navios, o Governador mui triste, e malencolizado pelo fuccesso, deo á véla, e fez-se na volta de Chaul, e do caminho despedio Antonio de Saldanha com quarenta navios ligeiros, pera ir fazer guerra por toda a enceada de Cambaya. Chegado o Governador a Chaul, despachou Antonio da Silveira pera ir entrar na fortaleza de Ormuz,

DEC. IV. LIV. VII. CAP. IV. E V. 145

e assi provêo em algumas cousas. Dalli se passou a Goa, e despachou logo Garcia de Sá pera ir entrar na Capitanía de Malaca, por acabar seu tempo Pero de Faria, mandando provimentos pera Maluco. Mostasá Baxá tanto que o Governador se partio de Dio, logo se partio pera a Cidade de Amadaba com todos os de sua companhia, e se apresentáram ao Soltão Badur, offerecendose-lhes pera o servirem, o que elle estimou muito, pela sama que delles tinha daquelle negocio de Dio, sicando Mostasá Baxá grande seu acceito, e lhe deo o titulo de Rumecan, que quer dizer o Senhor Rume, e o sez General de seu exercito.

#### CAPITULO V.

Da grande, e cruel guerra, que Antonio de Saldanha fez por toda a enceada de Cambaya.

Partado Antonio de Saldanha do Governador, como dissemos, tornou-se a passar á Ilha dos Mortos pera dalli começar a guerra. Dalli soi de longo da costa pela enceada dentro, queimando, destruindo, e assolando todos os lugares maritimos, como foram Madresaval, Taloja, Gengimel, não perdoando em todos estes lugares a sexo, nem a idade alguma, nem ainda aos Couto. Tom. I. P. 11.

brutos animaes, porque até estes sentíram a furia dos nossos. E porque teve por novas, que a Cidade de Gogá, que era huma das maiores, e mais opulentas em trato, riquezas, e poder de todas as de Cambaya, ordenou de dar nella, pera o que lhe foi necessario ir-se detendo, e esperando por aguas vivas, pera poder entrar dentro. Jaz esta Cidade quasi no cabo da enceada, da banda do Ponente, estendida em hum campo mui raso, e em algumas ruinas de edificios, que ainda hoje se vem, parece que soi antigamente cousa muito grande, e senhoreada de alguns estrangeiros, porque em muitas partes mostra ainda pedaços de muros mui largos, de que ella foi toda cercada, todos de cantaria, de huma pedra parda, que cada huma he de mais de quatro palmos de comprido, e muito perto de tres de largo, e outro tanto de alto, que se não liam humas com outras com betume, nem cal, semente feitas humas encarnas no meio de cada pedra em igual distancia, com humas méchas de páo ferro, em que as pedras de cima se vam encaixar, tão justas, e tão primas, que parece parede de huma só pedra. E no modo deste edificio, andando-o nós vendo, e notando, nos pareceo obra dos Chins, que deviam já de ser senhores de algumas partes daquelle Reyno, como vimos nos espanto-

### DEC. IV. LIV. VII. CAP. V. 147

sos edificios dos Pagodes da Ilha de Salcete, que sem dúvida se tem por obra sua. Está esta Cidade de Gogá affastada da agua hum tiro de berço, pera onde se entra por hum esteiro, que chega até bem dentro da povoação, de huma vafa tão folta, e delgada, que sumirá qualquer cousa que lhe lançarem. Este esteiro será de largura de pouco mais de hum tiro de pedra, e nas aguas vivas mettem por elle suas náos, porque fica tendo mais de quatro braças de fundo, e quando vasa sica tudo secco, e espraia alli a maré tanto, que escaçamente se alcança com a vista, e em certas partes tem canaes, e po-ços, onde as náos surgem. Este esteiro entra por derredor da Cidade, que quasi a cérca, e servem-se por algumas pontes pera fóra. Além deste esteiro, que lhe servia de cava, estava a Cidade fortificada com algumas tranqueiras nas partes quebradas, que hiam fechar no antigo muro, e por nenhuma parte se podia desembarcar senão entrando pe-lo esteiro, porque tudo á roda por todas as partes era alagadiço. Antonio de Saldanha tanto que as aguas vieram, tomando Pilotos que sabiam os canaes, e entradas, foi demandar a Cidade, entrando pelo esteiro dentro com toda a Armada, e chegando ao caes faltáram todos em terra com grandes gritos, e alaridos, posto que acháram em ter-

ra hum corpo de mais de dous mil homens, que acudirain a lhes defender a desembarcação, mas a artilheria das fustas os fez affastar pera fóra. Postos todos em terra arremettêram com os inimigos, com que traváram huma boa batalha, mas assi apertáram com elles, que com morte de muitos os arrancáram do campo, levando-os diante de si até á Cidade, em que entráram de envolta. Os inimigos como hiam cortados do medo, varáram logo pela outra parte do ferțão, deixando a Cidade em mãos dos nossos, que mettêram á espada toda a cousa viva que acháram, não perdoando nem aos tenros meninos nas tetas das mais, que apertando-os comfigo, eram passados ambos da cruel alabarda, e da aguda espada, usando nisto crueldade alheia de natureza Portuguez, mas pareceo assi necessario pera terror. Antonio de Saldanha mandou dar fogo á Cidade por fe não embaraçarem os feus foldados com os despojos della, de que alguns não deixá-ram de se carregar bem. Isto soi tão apressado, que antes que a maré se acabasse, tornáram a sahir pera sóra, dando sogo a vinte e cinco navios que estavam no esteiro carregados de roupas, drogas, e outras fazen-das, o que tudo se consumio em cinza, como tambem o fez á Cidade, ficando os mais dos moradores de Cambaya pobrissimos; porque

que como alli era a mór escala do Reyno, todos tinham alli suas fazendas. Antonio de Saldanha passou-se a outra costa por onde destruio muitos lugares, como foram, Bal-çar, Tarapor, May, Quelme, Agaçaim, até o rio de Bandorá, deixando tudo mettido a ferro, e a fogo, e a gente toda em pranto; porque os que puderam salvar suas pessoas, huns perdêram mulheres, outros si-lhos, outros fazendas, de sorte, que em todo o Reyno de Cambaya outra coufa não havia senão prantos, queixas, e lamentações, com que os miseraveis acudíram á Corte, sem haver quem lhes désse remedio a seus males; o que ElRey sentio em estremo, porque lhes não podia ser bom áquellas cousas. Antonio de Saldanha gastou por aqui todo o verão, e sendo tempo de se recolher a Goa, o fez, deixando Diogo da Silveira com vinte navios pera ficar por aquella costa o resto do verão, e pera ficar invernando em Chaul, como levava por regimento, pera no principio do verão tornar a conti-nuar naquella guerra. Diogo da Silveira tornou a voltar até Daman, fazendo muitos damnos por toda aquella costa, e tomando muitas embarcações que se recolhiam pera os portos de Cambaya, e como lhe deram ameaços do inverno, recolheo-se a Chaul.

#### CAPITULO VI.

Das desavenças que o Accedeçan teve com o Idalcan, e das preeminencias daquelle cargo: e de como deo a ElRey de Portugal as terras firmes de Salcete, e Bardés.

A segunda Decada de João de Barros se deo cónta daquelle Cuso Larrym, que em tempo de Assonso de Alboquerque veio sobre Goa a segunda vez que a tornou. E porque muitas vezes pelo decurso da historia havemos de fallar nelle, o daremos a conhecer.

Era este Mouro natural do Reyno de Lara, vizinho ao de Ormuz, seu proprio nome era Cuso; e porque era natural do Reyno de Lara, tomando o sobrenome da tera, sicou-se chamando Cuso Larym. Este sendo mancebo veio ter ao Reyno do Idalcan, e se poz com elle a soldo, servindo-o nas guerras contra os Portuguezes tão bem, que vagando o cargo de Accedecan do Reyno, (que em dignidade corresponde ao de Condestabre do Reyno,) sho deo a elle, e com isso inda mais o governo do Concan, pera onde se elle soi, e ordenou pera sua estancia a fortaleza de Pondá, que mandou fazer de novo pera sua segurança, porque si-

#### DEC. IV. LIV. VII. CAP. VI. 151

cava muito vizinho da Ilha de Goa. Este cargo de Accedecan neste Reyno he de tamanha preeminencia, que quem o tem, não entra em casa d'ElRey a lhe fazer cortezia, a que elles chamão zumbaia, nem guarda nisto a ordem dos outros Capitaes que he esta. Ha naquelle Reyno trinta, ou quarenta delles, em que entram alguns de dez mil homens, outros de tres, e quatro mil, outros de menos, conforme as terras que lhes dam; porque segundo seu rendimento, assi lhes assinam a gente que hão de ter, e sultentar. De maneira, que sempre nesses Rey-nos do Decan tem aquelles Reys perto de quarenta mil homens de cavallo, de ordinario pagos, e a todas as horas que quizer pôr-se com elles em campo o póde fazer. Estes Capitáes são obrigados a ir á Corte todas as Luas novas a dar vista a ElRey, e a lhe fazerem sua veneração, e zumbaia, por esta maneira. Assoma-se ElRey a huma varanda, que cahe sobre hum campo mui for-moso, e grande, por onde vam os Capi-tães passando cada hum por si, com suas infignias, e bandeiras de suas cores, com seus instrumentos de guerra, camelos, e elefantes, diante tudo por sua ordem, e emparelhando com a varanda em que ElRey está, fazem sua zumbaia, que he ir com a mão direita ao chão, e depois polla sobre suas

cabeças, em sinal que tomam a terra de debaixo dos pés d'ElRey, e assi como vam passando lhos vam dando a conhecer os que estam com elle. Só o Accedecan guarda outra ordem, porque não tem mais obrigação, que certas vezes no anno ir fazer esta zumbaia a ElRey, e ao dia que ha de ser, cavalga ElRey, e vai a huma quinta fóra da Cidade a folgar, aonde o Accedecan vai com dez, ou doze mil cavallos que sustenta, e faz sua zumbaia: se ElRey está a cavallo, a cavallo; se a pé, a pé: quando se assenta he á mão direita d'ElRey, acima de todos os Capitães, e Senhores do Reyno, porque precede a todos. Este Cufo Larym (como he natural em todos os Reynos serem invejados os que mais podem') foi mexericado com ElRey, que lhe começou a ter má vontade, do que elle foi avisado; e receando-se que viesse perder o lugar que tinha, e ainda a vida, ( porque pera hum destes Reys cortar a cabeça, não fó a seu Capitão, mas a seu irmão, basta hum pequeno mexerico, ) querendo segurar a sua com os Portuguezes, carteou-se com o Governador Nuno da Cunha, e lhe offereceo as terras firmes de Salcete, e Bardés, que já foram do Estado pela doação que dellas fez ElRey de Bisnagua, cujas foram, sendo o Governador Diogo Lopes de Siqueira no Estreito, e Ruy de

# DEC. IV. LIV. VII. CAP. VI. 153

de Mello Capitão da Cidade de Goa, que logo foi tomar posse dellas, como se verá na terceira Decada de João de Barros. Estas terras deo o Accedecan com condição. que se o Idalcan fosse sobre elle, que o recolhessem em Goa com toda sua fazenda, e familia, e lhe dessem seguramente embarcação pera se passar a Meca, ou a Cambaya. Disto lhe passou o Governador seguros Reaes, e fizeram seus papeis. E logo mandou tomar posse daquellas terras pelo Capitão da Cidade, e pelo Tanadar mór, a quem os officiaes do Accedecan as entregáram livremente, pondo nellas recebedores de sua mão, e recolhendo os foraes pera por elles se arrecadarem as rendas das aldeias. E para segurança dellas mandou o Governador fazer huma tranqueira no lugar de Mardor, junto da aldeia Verna, duas leguas de Agaçain, onde estava hum pagode muito forte, que o Capitão mandou cercar de paredes grofsas, ficando elle no meio como cavalleiro; e nelle deixou por Capitão Christovão de Figueiredo Tanadar mór de Goa, com duzentos Portuguezes, e muitos piaes da terra. Dalli começou a grangear os naturaes, mandando feguros a muitos, que andavam aufentes, e de sorte negociou isto, que acudíram todos com seus foros, mas não durou isto mais de tres annos, porque torná-

ram as terras ao Idalcan, como no fim defta Decada se verá. O Accedecan, depois que fez entrega das terras, fortificou-se na fortaleza de Pondá por estar mais perto de Goa, porque se o Idalcan fosse sobre elle pudesfe passar-se logo pera a Ilha. Nestas cousas gastou o Governador o inverno, e em preparar a Armada pera na entrada do verão se pôr no mar; porque estava assentado em conselho, que fizesse tanta guerra pela costa de Cambaya, e que assi lhe impedisse a navegação, trato, e commercio d'outras partes, que obrigasse a ElRey a lhe dar fortaleza em Dio, porque estavam desengana-dos os do conselho de se fazer por sorça, e que esta guerra se sizesse com catures ligeiros. E que elle Governador fosse ao Malavar fazer huma fortaleza como lhe ElRey mandava, assentando-se que sería melhor no rio de Chale, assi por ser duas leguas de Calecut, como pela commodidade do porto, que era capaz de recolher nossas Armadas até galés. Com esta resolução mandou o Governador fazer muita cal, e ajuntar muitos pedreiros, e cavoqueiros, e toda a mais fabrica pera aquella obra, trazendo suas intelligencias com o Rey de Chale, e Tanor, porque o Çamorim estava de guerra com o Estado.

#### CAPITULO VII.

Das cousas que este anno succedêram em Maluco, até chegar Gonçalo Pereira, e da morte d'ElRey Bayano: e das cruezas, e deshumanidades que D. Jorge de Menezes usou com os Ternatezes.

D Eixámos as cousas de Maluco o anno passado com as pazes feitas entre os Portuguezes, e Castelhanos, e elles sahidos de Tidore pera o lugar de Camaso. Depois disto, recolhido ElRey de Tidore pera aquella Ilha, vendo-se desabrigado dos Castelhanos com quem tinha cobrado bico, achando a sua Cidade assolada, e destruida, começou a puxar por pazes pera se quietar, e viver sem sobresaltos. E praticando-se nellas, vieram-se a concluir com as condições seguintes:

Que ElRey de Tidore pagaria certos bares de cravo, (cuja quantidade não achamos na verdade,) que nunca mais recolheria em seu Reyno Castelhanos, nem os favoreceria, nem ajudaria mais contra Portuguezes, nem contra seus amigos, e aliados. Estas pazes se juráram, e celebráram em ambos aquelles Reynos de Ternate, e de Tidore, começando dalli em diante a corter em amizade huns com os outros, e com

isto tiveram os Portuguezes mais algum folego, porque estavam trabalhados, e cansados da guerra. Pouco depois disto faleceo na nossa fortaleza ElRey Bayano, a que outros chamão Bohat, que foi filho de Boleife, o primeiro que nos agazalhou naquellas Ilhas, que faleceo os annos 1520, ficando-lhe tres filhos legitimos, isto he, este Bayano que a-gora faleceo, Ayalo, e Tabarija, que sicáram tão moços, que o mais velho não paf-fava de feis annos. Teve mais fete filhos baftardos homens, de que o mais velho era Cachil Daroes, que ficou por tutor dos irmãos legitimos, e Governador do Reyno com a Rainha sua mai, em quanto o Bayano não era de idade. E o anno de vinte e hum, que Antonio de Brito fez a fortaleza de Ternate, pera mór fegurança della recolheo o Rey Bayano, que era menino com suas amas, e aias pera o crearem, dando-lhe gazalhados separados pera isso: o que foi muito máo de soffrer á Rainha sua mai, que, como dissemos, governava o Reyno com o enteado Daroes. Com isto começáram logo a se pejarem os naturaes com os Portuguezes, e com a fortaleza, porque tanto que tiveram forte em que se recolherem, começáram a governar com severidade, tomando-lhe o seu Rey por força, pera os terem sopeados. Foi o moço creando-se na fortaleza, até ser

# DEC. IV. LIV. VII. CAP. VII. 157

de idade pera lhe entregarem o Reyno. Sendo este anno em que andamos o Rey de dezoito, e depois de tomar posse do Reyno, assi no cativeiro veio a falecer em poucos dias, e não sem suspeita de peçonha, e se affirmava, que lha mandára dar Cachil Daroes, porque lhe era muito doce o reinar. Por morte do Bayano, que a mái fentio muito, fez logo jurar o filho fegundo Cachil Dayalo, a quem D. Jorge teve modo pera tambem o recolher na fortaleza: requerendo-lhe a mãi que lhe désse seu filho, porque receava que hum, e hum lhes fossem todos morrendo daquella maneira. A isto lhe não diffirio D. Jorge, porque como Cachil Daroes lhe vinha bem governar, favorecia D. Jorge nisso, porque elle soi o que teceo aquellas meadas, e o que deo a ordem pera se recolher ElRey na fortaleza, pelo que lhe nisso hia. Succedeo depois disto arrufarse o Daroes do Capitão, porque favorecia muito hum homem principal chamado Cachil Vayaco, de cuja amizade elle andava muito cioso, porque receava que pela muita conta que delle o Capitão fazia, viesse elle a descahir, e a pagar suas maldades. E assi lhe veio a tomar tamanho odio, que tratou de o matar, do que elle logo foi avisado. E como tinha menos posse que o Daroes, acolheo-se á fortaleza pera segurar sua

vida. Daroes tanto que o foube, como o odio era entranhavel, mandou requerer a Dom Jorge, que lhe entregasse Vayaco, como a Governador daquelle Reyno, porque tinha delle culpas, e queria fazer justiça. D. Jorge, como era amigo do Vayaco, desejou de o salvar, e chamou o Alcaide mór, e Capitão mór do mar, e algumas outras pessoas principaes, e tomou com elles parecer fobre o que faria naquelle negocio. Alguns diziam que era obrigado ao entregar, outros que não, mas que tratasse de moderar Cachil Daroes, dando huns, e outros suas razões. Estava o Vayaco recolhido em huma camara, e sabia muito bem o que se tratava, e pode ser que o ouvisse, porque o negocio tratou-se hum pouco desentoado; e receando-se que o entregassem a Cacil Daroes, cousa que elle sentiria mais que a morte, quiz antes tomalla por si, que ir-lhe cahir nas mãos; e não achando com que se matar, remettendo a huma janella, lançouse della abaixo, e sez-se em pedaços. Isto fentio D. Jorge muito, e ficou tendo avorrecimento ao Daroes, desejando de se lhe offerecer occasião em que se vingasse delle. Succedeo poucos dias depois disto matarem huma porca pequena, que D. Jorge tinha, de casta da China muito formosa, que andava por derredor da fortaleza de día, do

### DEC. IV. LIV. VII. CAP. VII. 159

que D. Jorge ficou tão apaixonado, que mandou inquirir sobre a morte da porca, e achou-se culpado (ou quiz elle que se achasfe ) hum Cachil Vaydua muito parente do Daroes, e douto na lei de Mafamede, principal Cassis, e Sacerdote entre elles, a quem D. Jorge logo mandou prender na fortaleza. A isto acudio o Daroes com muitos principaes a lho pedir, o que fez quasi com união: D. Jorge mandou hum criado feu homem baixo chamado Pero Fernandes, que lhe fofse trazer Cachil Vaydua, e parece que ou D. Jorge o tinha enfaiado do que havia de fazer, ou elle de máo, ou gracioso tomou huma posta do toucinho da porca, e tirando-o do tronco lhe untou a boca mui bem com elle, não lhe dando dos gritos que o Mouro dava chamando por Deos, e pelo Capitão; e assi o levou aonde elle estava, que era á porta da fortaleza, com os que lho foram pedir. O Mouro tanto que vio o Daroes, lançou-se no chão, e começou a esbravejar, e a chorar, contando-lhe o que lhe fizeram com muitas lagrimas; o Capitão lho entregou, e o Daroes o mandou pera sua casa, onde sez grandes purificações, porque o porco he muito abominavel a elles; e sentio aquelle negocio tanto, que se foi daquella Ilha desterrado, e se passou por todas as outras, e por ellas andou prégando a affron-

ta, que os Portuguezes fizeram ao Sacerdo-te de Mafamede, pedindo, e requerendo a todos, que quizessem acudir por sua honra. Não paráram ainda nisto as cousas, mas ordenou o demonio ainda outro caso, pera a-cabarem os Portuguezes de ser avorrecidos naquellas Ilhas, que foi este. Como faltavam os mantimentos, e o Galeão da viagem tardava, e não havia com que fazer paga aos soldados, buscavam elles seu remedio por onde o achavam, entrando pelas tendas, e casas dos naturaes, e lhes tomavam os mantimentos sem lhos pagarem. Isto indignou tanto a todos, que mandou o Daroes, que se não trouxesse mais cousa alguma á Cidade pera se vender, e que se fechassem as tendas como sizeram. Começando a faltar tudo, e os da fortaleza padecerem tantas necessidades, que amotinados os foldados diziam grandes males do Capitão, e do Go-vernador da India, indo todos á porta da fortaleza, ao modo de motim, requerendo que lhe pagassem, e lhes dessem mantimentos, a isto lhe não podia ser D. Jorge bom, pela falta que havia de tudo na fortaleza, e foi-lhe necessario mandar Gomes Aires em algumas Corocoras, com alguns foldados por essas Ilhas a resgatar alguns mantimentos com alguma roupa que ainda havia. Este homem chegando a huma daquellas Ilhas

#### DEC. IV. LIV. VII. CAP. VII. 161

perto, desembarcáram certos foldados em hum lugar chamado Tobana, e como hiam famintos entráram pelas casas, e lhes tomáram o mantimento que lhes acháram, fem lho pagarem, não vendo quão poucos éram, e o risco que corriam. Tantos roubos, e desatinos fizeram, que não podendo os moradores já foffrer mais, deram nelles, e não querendo matar algum, os espantáram mui bem, e lhes tomáram as armas em paga de seus mantimentos. Assi espancados, e moidos se embarcáram, e se foram pera Ternate, e se apresentáram ao Capitão com os focinhos inchados, e escalavrados, contando-lhe o cafo. D. Jorge como era apaixonado, e de forte natureza, mandou chamar o Daroes, elhe disse, que logo lhe mandasfe trazer os authores daquelle negocio, pera os castigar conforme a como o caso requeria; affirmando-lhe que se logo o não fazia, que nelle havia de tomar satisfação daquellas affrontas. Cachil Daroes com ter já fabido que os Portuguezes tiveram a culpa daquelle desarranjo, calando-se, mandou trazer o Governador de Tobana, e dous homens outros principaes, e os entregou a Dom Jorge, havendo que se satisfaria com isso, e quando muito, que osteria prezos alguns dias. Mas D. Jorge usando de sua má natureza, mandou logo alli cortar as mãos a Couto. Tom. I. P. 11. L dous.

dous, e ao Governador da Ilha mandou matar de hum genero de morte muito cruel, e nunca usado entre os Portuguezes; porque assi como esta nação igualou a todas as do Mundo em adquirir, conquistar, e sustentar tantos, e tão apartados Reynos, e Imperios; assi se estremou na misericordia, e piedade, que sempre usou com os vencidos: cousa tão natural de animo nobre, e Christão; quanto o outro he de barbaros, e inhumanos. Cachil Daroes, e todos os mais da Ilha ficáram com tamanho odio contra D. Jorge, que tratáram de o matar, e o mesmo a todos os Portuguezes, e Castelhanos, por se verem livres deslas gentes, que por caso tão nesando tinham razão de lhes aborrecerem. E dando conta deste negocio a alguns seus familiares, aconselháram-se, que convocasfem todos os Reys daquellas Ilhas a huma liga geral contra todos os Christãos, o que logo Daroes poz em execução, despedindo pessoas de consiança a darem conta a Cachil Catabruno, que governava o Reyno de Geilolo, pelo Rey ser menino, e she mandou pedir, que em hum certo tempo se levantasse contra os Castelhanos, que estavam naquelle Reyno, e os matasse a todos; e que tambem o fizesse ao Rey menino, e se ale-vantasse por Rey, que elle o favoreceria em tudo; porque elle havia de fazer outro

# DEC. IV. LIV. VII. CAP. VII. 163

tanto aos Portuguezes, e ao moço Dayalo, e se havia de alevantar por Rey daquellas Ilhas, onde nunca mais havia de consentir Portuguezes por suas tyrannias. Estando es-te negocio assi ordenado, permittio Deos estorvar tudo, porque esperava ser ainda por todo aquelle Archipelago seu Santissimo Nome louvado, e exaltado, porque não ficasse parte no Mundo em que Elle não fosse honrado, e conhecido; e assi se veio a descubrir a conjuração. E como Cachil Daroes pera mais dissimulação nunca se ausentou, antes hia muitas vezes á fortaleza, assi por sua vontade, como chamado do Capitão, hum dia lhe mandou elle recado, que fe fosse pera elle, e levasse Cachil Tamarano, que era Capitão do mar, e Cachil Boyo, justiça mór do Reyno, porque tinha nego-cios que tratar com elles. Cachil Daroes innocente do que D. Jorge determinava, ajuntando os outros, se foi á fortaleza, e o Capitão os recolheo em huma camara, e lhes mandou dar tratos sobre o caso, e nelles descubriram a conjuração, do que mandou fazer hum auto judicialmente, porque os condemnou á morte. E logo mandou ordenar no terreiro da fortaleza da banda de fóra hum cadafalso alto, onde mandou tirar Cachil Daroes á vista de todos, e subido em cima hum pregoeiro, notificou em altas vo-Lii

zes suas culpas, porque fora sentenceado que fosse degollado, e logo hum algoz lhe cortou a cabeça. Dos outros dous não achámos em lembrança o que se fez delles, mas o certo he que tambem morreriam. A Rainha, e todo o povo ficáram tão escandalizados deste negocio, que logo despejáram a Cidade, e se recolheram a huma serra muito forte, e se aposentáram no lugar de Torúto. Dalli mandeu a Rainha pedir a D. Jorge o filho que lhe tinha prezo, ao que lhe elle não respondeo. Pelo que logo mandou lançar pregão por toda a Ilha, que fob pena de morte nenhuma pessoa vendesse aos Portuguezes mantimentos, nem outra coufa alguma. Com isto os puzeram em tão extrema necessidade de fome, que começáram a adoecer, e a cahir pelas ruas de fracos. E sem dúvida morrêram todos, se Deos não trouxera áquelle tempo o Galeão de Gonça-lo Pereira, que o anno atrás passado (como dissemos) tinha partido de Goa, com o que os homens tornáram a resuscitar. Gonçalo Pereira tomou posse da fortaleza, e sez paga aos foldados, que achou tão fracos, e debilitados, que se não podiam mover. A Rainha, tanto que soube que era chegado Ca-pitão novo, o mandou visitar, e fazer-lhe queixas de D. Jorge, a que lhe elle respon-deo muito bem, e que lhe faria justiça. E

## DEC. IV. LIV. VII. CAP. VII. 165

como elle levava por regimento do Gover-nador, pelas culpas que de D. Jorge lhe ti-nham mandado, que tirasse delle devaça, e achando-o comprehendido naquelles crimes que lhe apontava, o prendesse, o que elle sez, e o metteo na torre da menagem, o que lhe foi tambem necessario por apaziguar a Rainha, e deo mais liberdade ao filho da que tinha, fallando-lhe todos os que queriam, e passeando por toda a fortaleza; e com isto mandou pedir á Rainha, que se tornasse pera a Cidade, e corressem em amizade como dantes, porque elle lhe faria justiça muito inteira. A Rainha vendo que lha começava a fazer na prizão de D. Jorge, e na liberdade do filho, que dantes estava reteudo em huma casa, logo se tornou pera a Cidade com todos os seus, e mandou que corressem as cousas como dantes. Gonçalo Pereira achou a fortaleza mui desbaratada, e tratou de a reformar, mandando-lhe fazer baluartes, porque até então não era mais que huma parede tosca. E pera isto mandou pedir á Rainha ajuda de officiaes, e materiaes, promettendo-lhe, de como a fortaleza fosse acabada, de lhe entregar seu filho, com o que lhe ella mandou acudir com todo o necessario: e como foi tempo de o Galeão ir pera India, mandou embarcar D. Jorge prezo em ferros com os autos de suas cul-

pas. E neste estado ficam as cousas de Maluco até ser tempo de tornar a ellas.

#### CAPITULO VIII.

Da descripção de todo este mar do Levante, e quaes são as verdadeiras Ilhas de Maluco. E da divisão dos cinco Archipelagos em que se reparte: e dos costumes, e condições de seus naturaes.

Posto que João de Barros tenha escrito muito bem destas Ilhas de Maluco, de sua povoação, e principio de seus Reys, todavia quizemos aqui fazer esta nova descripção; porque depois que elle escreveo, viemos a alcançar muitas cousas, que naquelle tempo se não sabiam, que são cousas muito necessarias, e curiosas. E para melhor declaração, e entendimento desta descripção, dividiremos este grande Archipelago, e mar desta banda em sinco partes, dando-lhes termos, e limites a cada huma pera se poderem conhecer.

A primeira parte he o Archipelago de Maluco, a que os naturaes não fabem dar quantidade; mas o mais certo he, que começa passando Mindanão, e tudo pera lá chama-se Maluco, em cujo meio sicam as sinco Ilhas do cravo, Ternate, Tidore, Maquiem, Bachão, e Moutel. E posto que Bachão

## DEC. IV. LIV. VII. CAP. VIII. 167

chão he dividida em muitas Ilhas cortadas por muitos braços de mar, que se navegam com embarcações ligeiras, todavia por ser de hum só Senhor as nomeamos por huma fó. Por cima della córta a Equinoccial, e ao Norte della corre a Ilha de Ternate, que fe aparta hum gráo pera o Norte , ficando entre huma, e a outra as Ilhas de Moutel, e Maquiem, todas á vista humas das outras por espaço de vinte esinco leguas, e todas se correm Norte, e Sul. E posto que debaixo deste Archipelago se comprehendam outras muitas Ilhas, todavia quando se nomeam as de Maluco, não se entende mais que destas sinco Ilhas, por serem as senho-ras, e principaes de todas; e assi por excellencia se chamam Moloc, (que he o seu verdadeiro nome,) e não Maluco, que he corrupto delle, cujo nome na fua lingua pro-pria quer dizer, cabeça de cousa grande. Estas sinco Ilhas, etodas as mais que se comprehendem nesta primeira parte, ou Archipelago de Maluco, são fenhoreadas de tres Reys, o de Bachão, o de Tidore, e o de Ternate; este senhorea as tres principaes do cravo, que são Ternate, Moutel, e Maquiem. E posto que este Rey se intitule por de Ternate, não he por se chamar assi a Ilha, (cujo verdadeiro nome he Gape,) senão porque a principal Cidade della se cha-

ma Ternate. E pela mesma maneira a Ilha de Tidore se chama Duco, e a sua principal Cidade Tidore, de que aquelle Rey se honra, e intitula; assi como os Reys de Franca, de Senhores de París. Mas entre todos estes Reys, ao de Ternate só por excellencia intitulamos por Rey de Maluco, assi por ser senhor das principaes tres Ilhas do cravo, como já dissemos, (e de outras muitas deste Archipelago, ) como pela authoridade, e em certo modo superioridade, que com a nossa fortaleza alcançou sobre os ou-

tros Reys.

A segunda parte, ou Archipelago, heo do Moro, que fica perto de sessenta leguas de Maluco ao Norte, e começa nas Ilhas de Doe duas leguas á ré da ponta de Bicoa, e não adiante, como anda nas cartas de marear, no cabo de Batochina. São estas Ilhas povoadas de gentes filvestres. A Ilha de Batochina terá em circuito duzentas e cincoenta leguas, e nella ha dous Reys, o de Geilolo, e o de Loloda, algumas vinte e cinco leguas do outro, junto de huns Ilheos, onde acaba este Archipelago da banda do Norte. E este Rey he o mais antigo de todos os de Maluco, e de todos os daquelle mar; mas hoje he o mais pobre, e fraco de todos. Os habitadores desta Ilha da banda do Norte são falvagens, sem lei, e 1em

## DEC. IV. LIV. VII. CAP. VIII. 169

fem Rey, e não tem povoações fenão pelos matos. Mas da banda do Leste he povoada de longo do mar, e tem grandes, e bons lugares, que cada hum tem lingua fobre si, posto que todos se entendem. A esta costa chamam Morotia, que quer dizer o Moro da terra; e as Ilhas de defronte chamam Morotai, que he moro do mar, e a todas as Ilhas juntamente chamam o Moro. Seus habitadores são homens falfos, brutos, e pufillanimes; e entre elles ha hum povo chamado Momoja muito bellicoso: carecêram sempre de Rey, lei, escritura, praça, pezo, medida, moéda, ouro, prata, e de todo o outro metal; mas são todas estas Ilhas muito abastadas de mantimentos, e dellas se provê Maluco: as mulheres são lavradoras, e trabalham em tudo , governa-fe cada lugar por huma pessoa principal, que succede por descendentes, a que não pagam tributo algum, fenão algum peixe quando vem de pescar. Foram grandes idólatras, adoravam páos, pedras, e ainda a figura do diabo, que pintavam com grandes fealdades. Os Reys de Maluco tanto que foram Mouros, começáram a conquistar estas Ilhas, e cada hum tomou o que pode; mas o melhor quinhão tomou o de Ternate; e depois lhe tomou o de Tidore alguns lugares com o favor dos Castelhanos, como em seu lugar diremos.

Q

O terceiro Archipelago he o dos Papuas, que está a Leste de Maluco, que he pouco frequentado pelas Ilhas ferem muitas, e cheias de baixos, e restingas. Os naturaes destas Ilhas são pobrissimos, negros como Cafres, com cabello revolto, magros, feios, e de grandes, e crespas grenhas. Chamam-lhe Papuas, que em lingua dos naturaes quer dizer pretos : são homens rijos, e aturadores do trabalho, e muito habiles pera toda a maldade, e traição. Tem todas as Ilhas Reys, e ha nellas ouro, mas vem pouco ás outras Ilhas, porque não tiram mais que o que hão mister pera joias. Entre elles ha alguns tão alvos, e louros, como Alemães, e com o Sol são como cegos: ha entre elles muitos furdos, e fegundo a informação que ha destas Ilhas, correm de longo de huma grande terra, que dizem que fecha no Estreito de Magalhães, porque alguns Pilotos Castelhanos navegáram de longo della mais de quinhentas leguas.

O quarto Archipelago he o dos Celebes, que está a Loeste de Maluco: ha nelle muitas Ilhas famosas, de que as principaes são Mindanáo, e a propria dos Celebes, em que ha muitos Reys, de que em outra parte fazemos memoria. Tem mais as Ilhas Bisaya, que tem muito ferro, e Mascaga, Masbate, que ambas tem muito ou-

## DEC. IV. LIV. VII. CAP. VIII. 171

ro, que tambem fe acha em Mindanáo, e a Ilha de Sologo, que tem muitas perolas, que não sabem os naturaes tirar. Tem todas estas Ilhas, e outras muitas que não nomea-mos, muitos mantimentos, Sandalo, Aguila, Canela, Canfora, Tartaruga, Gengivre, Pimenta longa, e algumas destas Ilhas obedecem ao Rey de Borneo, e outras ao de Ternate, e Tidore : são feus naturaes muito atraiçoados, andam nús, encachados, e trazem os corpos pintados com muitos lavores: usam o cabello cortado nas fontes ao antigo Portuguez, e por detrás muito comprido, e atado no toutiço. Tem todos as testas muito batidas pera trás, por onde lhes ficam os rostos parecendo maiores; trazem os dentes limados, e pretos, e as orelhas furadas. São os Celebes tão cujos, e torpes, que tem mancebia de homens; tem pequenas povoações, e em cada cafa mora toda huma geração; e penduram ao redor de suas cafas as cabelleiras dos que matam na guerra, e quem tem mais he mais honrado. Ha nestas Ilhas muitas monstruosidades, de que não fallamos, e entre ellas huma arvore, que quem se poe á sombra do Ponente, mata logo, senão vam buscar a sombra do Levante, que he seu antidoto.

O quinto Archipelago he o de Amboino, que está ao Sul de Maluco, tem mui-

tas Ilhas, que se governam por suas cabeças: as proprias de Amboino são abastadas de mantimentos, e de muitas, e frescas ribeiras de fingular agua ; nunca foram fujeitas a alguem, mas depois foram conquistadas dos Reys de Ternate, e Tidore, a que ficáram fujeitas algumas daquellas Ilhas; mas pelas avexações que delles recebêram se rebeláram, e deram a obediencia á Rainha de Japara ; e alguns lugares que são de Christaos obedecem aos Portuguezes. Colher-sehão nestas Ilhas dous mil quintaes de cravo cada anno, que logram os Jaos, porque o vam refgatar em feus juncos, fem lho ninguem poder defender. Ha muitos póvos por estas Ilhas, em que os filhos comem os pais como são velhos: tem muitos ritos, e costumes barbaros, que nós não relatamos por fugir prolixidade. Dam-se nestas Ilhas humas vergas cumpridas, a que chamam rotas, que affirmam alguns homens verem algumas de fincoenta braças de comprido, e a mais grossa he como hum dedo meiminho delgado. Ao Sul de Amboino estam as Ilhas de Banda, e a Leste dellas perto de trezentas leguas, fegundo alguns affirmam, está huma Ilha de muito ouro, cujos naturaes não passam de quatro palmos de alto; e se assi he, são os verdadeiros Pigmeos.

#### CAPITULO IX.

Do que se tem da antiguidade, e povoação das lihas de Maluco, com as arvores do cravo, e dos nomes que estas drogas tem por todo o Mundo.

🌅 Stas Ilhas de Maluco , fegundo fe vê L. por seus habitadores, foram no principio povoadas de differentes nações; o que se infere da variedade das linguas que em todas ha, porque cada huma a tem de por si, só Maquiem, e Ternate deferem pouco, como Portuguezes, e Gallegos. Mas a lingua mais commum, e de que todos usam, he a Malaya, que por ser mais doce, e de melhor pronunciação, se lhe affeiçoáram todos. Os mais antigos descubridores, e povoadores destas Ilhas se acha serem os Chins, porque tambem se tem pelos primeiros inventores das embarcações, e da arte de navegar de todos os do Oriente. Alguns tem pera si, que os Jaos as descubriram, e que os Malucos procedem delles; mas o mais certo he procederem dos Chins, que passando ha muitas centenas de annos por aquelle mar em seus juncos, aportando naquellas Ilhas, vendo sua suavidade, cheiro, e fruto da terra, carregando de seu cravo, que até então não era conhecido no Mundo.

do, foram-se, deixando-se sicar muitos delles por aquellas Ilhas, que povoáram algumas partes dellas, cuja memoria ainda hoje dura, como se vê na Batochina do Moro, e em Bathocina de Muar, que quer dizer, terra dos Chins do Moro, e terra dos Chins de Muar, e em outras muitas partes. E como ficáram aquellas Ilhas conhecidas, e sabidas delles, foram buscar o seu cravo, que por seu cheiro, gosto, e mais qualidades, foi muito estimado de todos os que o víram. Pelo que continuáram aquelle trato, levando-o en seus juncos aos Estreitos Persico, e Arabico de envolta com outras louçainhas, e riquezas da China, que por mãos dos Persas, e Arabios passáram aos Gregos, e Romanos, que as estimáram, e cubiçáram tanto, que tratáram alguns Imperadores Romanos de conquistarem o Oriente. E como as mais das drogas foram ter á Europa, por mãos (como já dissemos) dos Perfas, e Arabios, e elles as houveram dos Chins que lhas levavam, não lhe sabendo fua origem, e nascimento, cuidando que tudo traziam da fua Provincia da China, deram-lhes seu proprio nome a muitas, como foi á Canela, que Avicena, e Rasis nomeam por dous nomes; Dareine, que quer dizer páo da China, fendo ella de Ceilão, e Cinnamomo, que quer dizer páo cheiroso da

## DEC. IV. LIV. VII. CAP. IX. 175

da China. He tão antigo este conhecimento do cravo, que já Plinio, ( que concorreo no tempo do Imperador Domiciano, ) teve delle noticia, porque no seu livro duodecimo capitulo fetimo diz, que havia na India hum grão semelhante ao de pimenta, senão quanto era mais comprido, que se chamava Cariofilum, e outros o nomeam por Gariofilum. Os Perfas o nomeam por Calafur. E fallando nisto com licença dos Medicos, nos parece que o Cariofilum dos Latinos he corrupto do Calafur dos Mouros, porque lá tem alguma femelhança; e comó esta droga passou á Europa por mãos dos Mouros com este nome de Calafur, parece que lho não mudariam. Os Castelhanos lhe chamáram Gilope, porque o que leváram foi da Ilha de Geilolo. Os Malucos lhe chamam Chanque. Os Medicos Bramenes o conhecem por Lavanga, posto que tambem o nomeam pelo nome dos Mouros: mas cada hum lhe quer dar o feu, como nós tambem fazemos; porque os primeiros nossos, que foram ter áquellas Ilhas, tomando-o na mão, e vendo a semelhança que tinha com hum cravo de ferro, lhe ficáram chamando cravo, por onde hoje he tão conhecido no Mundo. E posto que dissemos; que só nas sinco Ilhas, ( que no capitulo atrás nomeámos) ha cravo, não he porque

o deixe de haver em outras, senão pela grande quantidade que nellas se colhe: porque cada anno respondem com quatro mil bares, de quatro quintaes e meio, e vinte e quatro arratens o bar, que isso tem o de Ternate, e pela conta do terço que lhe tiram pelo bastão, (porque aquelles são limpos,) dam seis mil bares; mas tambem o ha nos Ilheos de Ires, e Meitarana, circumstantes a Ternate, e em Pulo Cavali, junto a Tidore, e em Geilolo, Sabugo, e Gamoconora, lugares da Batochina: e em Amboino, e na Ilha de Varenula, onde se dá mais cravo que todas, mas peior, e menos grado. E porque fallamos em cravo limpo, faremos declaração da disserença que tem de limpo a çujo.

Quando sacodem este cravo das arvores que se apanha, alimpam-no, e apartam-lhe a huma parte os páozinhos, a que os Castelhanos chamam suste, (que são aquellas pontinhas em que nasce o cravo, que tambem cheiram, e requeimam: e partes ha na India em que valem em igual preço do cravo, mas commummente dam por elle as tres partes menos;) e tambem lhe apartam outro cravo a que chamam madre, que he o que sicou de hum anno pera o outro, e por isso engrossou, e val bem na Jaoa; e tiradas estas duas cousas sóra, todo o mais cravo que sica he apurado, e lhe chamam limas

## DEC. IV. LIV. VI. CAP. IX. 177

po de páo, e de baltão, e este de ordinario val mais a terça parte, que por alimpar. Estes craveiros são muito grandes, versudos, e pontagudos, porque tendo os pés grossos, deitam muitos, e delgados ramos : a folha se parece com a dos loureiros, e quebrada entre os dedos cheira, e requeima alguma cousa, mas nada a casca, e a madeira, que he muito forte, e de muita dura. He esta arvore tão cálida, que não deita de si goma, como Avicena por má informação escreveo no livro segundo, capitulo trezentos e dezoito; onde diz, que a goma da arvore do Cariofiliom era semelhante á trementina em virtude : e muito averiguado, e experimentado está por todos os naturaes, que as arvores muito quentes, e muitos frias não deitam goma, e só as do meio a produzem, como vemos nestas arvores, e nas de páo preto, e páo ferro, e em outras em que se nunca achou. Nasce o cravo em cachos como mortinhos, e depois de maduro, que se conhece pela côr que he roxa, o tiram, e o seccam ao Sol por espaço de tres dias, em que toma aquella côr preta sobre cinzenta, que sempre tem. Mudam-se estas arvores em suas novidades como maleitas, o que lhe procede do muito Sol, e da muita chuva, que contino tem, por estarem de-baixo da Equinoccial. Começam a abrolhar Couto, Tom. I. P. II. M em

em Fevereiro, e em Março, e de Setembro por diante a colher: e conhece-se a quantidade de pouca, ou muita novidade, pela flor muita, ou pouca. Os craveiros nascem sem beneficio algum, como todas as arvores do mato, porque este he o destas Ilhas: e he tamanha fua quentura, que chupa toda a humidade da terra, e não lhe deixa virtude pera produzir herva alguma ao der-redor. E não fó acontece isto nas hervas, pera quem não he necessaria muita humidade, mas ainda em todo o arvoredo; porque se querem dispôr hum craveiro, buscam parte onde estam outras arvores, pera que chupando-lhes o humor, cresçam. È assi como vam fubindo, vam as outras á roda seccando-se, até de todo perderem a virtude, e assi vem a mesma qualidade em seu fruto; porque se metterem em huma adega de pipas de vinho quantidade de cravo, chu-pa a si todo o vinho, e por tempos deixa-rá as pipas vazias. E se na casa onde está lançarem muita agua, em breve tempo a forve toda de maneira, que fica a casa secca, como fe nunca lhe lançáram agua. E assi os homens na India que o guardam, mandam aguar as cafas em que o tem com agua do mar, (que lhe he mais natural, e o conserva, o que a doce não tem, que o damna,) pera que lhe não falte. O cravo

## DEC. IV. LIV. VII. CAP. IX. 179

que fica nas arvores, que chamam madre, dizem que depois de grosso o comem os pombos torcazes, que ha muitos em Geilolo , e que dos caroços que purgam nafcem os craveiros que lá tem. Estas arvores aos sete annos dam fruto, e de tres em tres annos a novidade grande; porque sempre tomam hum anno de folga, como as oliveiras da nossa Europa, e as mangueiras da India pera crearem novos olhos, e folhas; mas nem por isso deixam de dar cada anno cravo, ainda que pouco. E alguns cuidáram mal que lhe vinha isso de o varejarem, com o que lhe quebravam os olhos, porque em Bachão lhos cortam pera dar mais cravo, o que se vê bem claro nos ramos baixos, que não são tão açoutados, e varejados, por se colherem á mão, porque nem nestes nasce o cravo senão quando he a monção. Alguns tambem tiveram pera si, que estas arvores não se davam perto do mar, o que foi engano, porque já se víram ahi tao fructiferas como as demais: mas não as haver á borda da agua, nasce da frequentação da gente as damnificar, e isto só na nossa Ilha de Ternate, que na de Tidore, e nas outras as ha muito perto do mar, porque a agua falgada as con-ferva. Do meio dos montes pera cima não fe eriam os craveiros, pelo grande escozimento do vento, e frio, que lhes são contrarios. M ii CA-

### CAPITULO X.

De muitas cousas notaveis que ha nestas Ilhas de Maluco, e dos fogos que algumas lançam.

E Stas finco Ilhas, a que propriamente chamamos de Maluco, são todas de huma feição, e grandeza, porque nenhuma dellas passa de seis leguas em circuito. São redondas, e querem imitar hum chapeo cofcuzeiro, cujas abas são aquellas chans que todas tem em que nascem os craveiros, e que são povoadas de suas Cidades, e Villas; e do meio de todas se alevantam huns montes muito altos. São todas muito alcantiladas, e redondas, pelo que carecem de bons portos pera ambas as monções, Noroeste, e Sul ; só Ternate tem o porto de Talangame, huma legua da fortaleza, onde os nossos Galeőes invernam. Tem outro huma legua deste, chamado o Toloco, em que podem as náos estar com prancha em terra. E quando ElRey mandou que se fizesse forta-leza naquella Ilha, não se fez em algum destes portos, por ficar longe da Cidade onde o Rey vive. Tem ambos estes portos o rosto a Leste. Ha por todas estas Ilhas alguns arrecifes, que seus moradores abriram pera entrarem suas embarcações. E a Ilha de Ter-

#### DEC. IV. LIV. VII. CAP. X. 181

Ternate tem hum defronte da nossa fortaleza, o que tem entre a terra, e elle hum poço, onde podem entrar Caravelas de preamar, de aguas vivas descarregadas, e no poço estarem surtas á sua vontade. Todos estes arrecifes, principalmente este, são de pedra que se gera do coral, que depois de velho endurece, e com ter muitos ramos se ajuntam, e convertem em pedra, de que se faz muito boa cal. Está este arrecise posto por tal ordem, que quem vai do mar demandallo, parece que vê formosos edificios feitos alli pera defensão daquelle porto. Este monte de Ternate, que fe alevanta do meio da Ilha, será de altura de duas leguas, he todo cheio de arvoredo, e palmares: no cume delle tem huma estranha cova, que parece que desce ao centro, que he tão larga na boca que escassamente se enxerga hum homem de huma banda á outra, e por sua muita largura fe enxerga de cima huma praça direita, como huma grande eira de pedra, e terra movediça, que alguns homens foram ver, principalmente Gabriel Rebello, sendo alli Feitor, e Alcaide mór, e medio a altura com muitas linhas de pescar, que ajuntou humas ás outras, e achou ter quinhentas braças. Lá em baixo arrebenta huma formosa fonte, que corre pera huma parte, cuja agua ninguem chegou a provar, nem se sabe se he doce, se Sal-

salgada. Este chão que em baixo apparece, que como dissemos he de pedra, e terra movediça, como hum entulho,) ferve de contino com a força do fogo que tem por baixo, e lança pera cima muitas vezes hum tão espesso, e fedorento sumo, que parece cousa que se póde palpar, e fede a enxofre; e parece que por debaixo he este monte oco, porque neste tempo vai sumido aquelle entulho, que de cima se enxerga pera baixo, como saz o trigo na tremonha da atafona; e muitas vezes acontece, quando lança aquelle espesso fumo, fazer tamanhos terremotos, e trovões, que parece aos que estam em cima, que cahe todo o monte, e a voltas delles lança huma grande quantidade de pedras vermelhas como sogo, que se espalham pelos ares, como se sahissem de bocas de suriosas bombardas, e espalhando-se por toda a Ilha com grandes terremotos, cahem sobre a nossa fortaleza, e sobre a Cicahem sobre a nosia fortaleza, e sobre a Cidade: e algumas vezes se achou irem dar nas Ilhas dos Meaos, e dos Casures, dezeoito, vinte leguas de Ternate. O sumo que lança he de muitas côres, e esta he a razão por que esta Ilha he mais doentia que todas, por causa dos máos vapores, e corrupção do ar, e das aguas, porque muitas vezes cahem aquellas pedras nas sontes de que bebem. bem, que parece que as corrompe. Subindo

# DEC. IV. LIV. VII. CAP. X. 183

do por esta serra acima até hum terço della, será povoada: no mais alto faz grande frio, mas não tem bicho, nem ave mais que moscas. De cima apparece grande distancia de mar, e grande quantidade de Ilhas, porque a pureza do ar faz descubrir muito. No cabo da terça parte do caminho da serra, até onde he povoada, se acha huma formosa fonte de agua tão fria, que se não póde beber senão a tragos; e lá na altura affastado hum pedaço da boca que deita fumo, arrebentou o monte por huma ilharga, e lançou em dous dias muita agua, e huma quantidade de grandes penedos, que foram fazendo pela ferra abaixo grandes concavidades até o mar, levando comfigo montes, e arvores com grandes terremotos. Tem mais este monte em cima huma grande alagoa de agua doce, cercada toda de arvoredo, fobre que andam muitos lagartos de huma braça de cumprido até á ponta do rabo, e quando sentem gente, saltam de cima dentro na alagôa. No Moro ha outra cova em outro monte, que tambem lança fogo, e fumo. Nestas Ilhas todas não ha verão, nem inverno, e a chuva não tem tempo certo, mas he mais geral com o Noroeste, que com o Sul. Ha nestas Ilhas cobras de mais, e menos de trinta pés, e conforme a este comprimento he a grossura; não são daninhas, li-

ligeiras, nem venenosas; dizem que quan-do lhes falta o comer, mastigam certa her-va que conhecem, e trepando-se em algu-mas arvores que estam sobre o mar, a lançam mastigada nelle, a que acode grande cardume de peixes a comer, com que se em-bebedam, e sicam sobre a agua, e então se lançam as cobras de cima no mar, e fartam-fe daquelle peixe. O mar cria Crocodilos, que são mais daninhos na terra, e no mar tão covardos, que fe deixam amarrar debaixo da agua, quando descem a elles alguns negros juntos com matinada. E hum Padre da Companhia que esteve nestas Ilhas disse, que vira prender hum destes; tem quatro que vira prender hum deltes; tem quatro olhos, e muito pequeno coração. Ha huns bichos a que chamam Cuços, que habitam nas arvores, de cujo fruto se mantêm; são como coelhos, o pêlo espesso, crespo, e aspero, entre pardo, e ruivo, os olhos redondos, e vivos, mui pequenos pés, e mãos, e rabos compridos sem pelo algum, por onde se dependuram pera melhor poderem chegar ao fruto; sedem muito a rapozinhos, não se lhes enverga a natura as semeses não fe lhes enxerga a natura ás femeas, porque tem huma abertura na barriga que fenão enxerga de fóra, e apertada com as mãos, fica hum bolfo fem pêlo, como carne bem esfolada, e o corpo inteiro, em cujo meio tem huma tripinha, em que está pega-

## DEC. IV. LIV. VII. CAP. X. 185

do pela boca o filho quando andam prenhes, e alli gera, e cresce até nascer, e se perfeiçoar, e depois lhes fica aquelle bollo, e ninho, onde andam até se poderem sustentar por si : e quando andam no campo ao pasto, abrem os bolsos, e deitam os filhos a pascer, e se sentem gente, tornam a reco-Ihellos dentro, e fogem pera as arvores sem lhes cahirem. Nos matos ha muitas aves bravas, e domesticas, e algumas das que ha na Europa. Ha huma sorte de papagaios, a que chamam Nores, de côres muito formosas, e ainda que gritam muito, fallam algumas cousas bein. Contam os homens de Maluco de hum que estando são gritára alto, morro, morro, e batendo as azas, cahíra morto: e de outro, que vindo de Amboino no paiol de huma fusta, fora hum rato pera o tomar, e elle gritára chamando por Bastião, (que era hum moço que tinha cuidado delle,) e com isto se livrou. Ha huns passaros mais pequenos que patos, de grandes pescoços, todos ruivos, e todo o mais corpo muito negro, tem os pés muito curtos como papagaios, e andam de faltinhos, tem o bico grande, e com tantos debruns nelle, como quantos annos tem, porque cada anno lhe nasce hum. A femea quando choca não sahe do ninho todo aquelle tempo, e alli a mantem o macho: em quanto alli eslá, perde to-

da a penna, e lhe nasce outra de novo igualmente com os filhos, com quem juntamente sahe do ninho renovada. O macho he tão cioso, que em quanto a femea está no ninho, não deixa passar alguem por perto, e logo arremete a morder, principalmente mulheres prenhes que perseguem mais. Ha tamanhos morcegos, que diz Gabriel Rebello, que medio hum, que tinha sete palmos de huma ponta da aza á outra. Tem guinchos, andorinhas, zorzaes, arveolas, gaviães, mochos, corujas, e outras muitas fortes de pafsaros, e aves. No mar tem muitas sortes de pescados, baleas, botos, toninhas, peixe vaca, como o do Brazil. Nos arrecifes se tomam huns caranguejos mui conhecidos dos outros por certo pêlo, e comendo de huma certa parte, mata logo em vinte e quatro horas. Ha outros que por outro tanto espaço fazem grandes febres a quem os come, e huma muito alegre doudice, porque em todo aquelle tempo não deixa de saltar, bailar, sem comer, beber, nem dormir, e passado o termo, tornam em si como dantes. Estes caranguejos se criam aos pés de humas arvores que ha na praia, debaixo de cuja sombra adoecêram algumas pessoas da mesma doudice: estas arvores são mui conhecidas, e em todo o chão que sua sombra toca, he tão fecco, e escaldado, que nenhu-

## DEC. IV. LIV. VII. CAP. X. -187

ma herva produz. Ha outros caranguejos como lagostas, ainda que de menos pernas, com humas bocas de dentes brancos, com que quebram os caroços pera lhe comerem a amendoa : criam-le em covas no mato. tomam-os de noite com fogo, ou ao luar, e tem o corpo, e as pernas a mesma carne de lagosta: no rabo tem hum bolso de huma certa maça de mui grande gosto, pelo que são tão estimados, que valem tanto como huma gallinha. Em huma certa Lua perto da nossa Pascoa lança de si o mar do Moro huma grande quantidade de huma immundicia como minhocas, de que todo o mar fe coalha: e como os naturaes já esperam por isto com seus barcos, enchem-os muitas vezes daquillo, e fazem hum betume que os fustenta todo o anno, e em nenhum outro dia se vê mais. Ha na Ilha do Buro hum rio doce, e onde a maré não chega, faz hum pégo, em que andam muitos falmões mui bons, e gordos, que nas aguas vivas de outra Lua sahem dalli, e vam-se ao mar, que lançam então outra grande quantidade de peixe miudo, que he tanto, que se fartam elles; e os pescadores daquellas Ilhas enchem seus barcos, e os salmões se tornam a recolher a seu pégo, sem os naturaes lhes fazerem mal; porque dizem, que por seu respeito lhes dá Deos aquella multidão de pei-

peixe, que alli não apparece mais que aquelle dia, e o que tomam lhes dura secco, e salgado todo o anno. Ha nestas Ilhas de Maluco hum páo que tira a vermelho, que arde no fogo, e faz chamma, e braza sem se gastar, e parece que tem natureza de pedra, porque se desfaz facilmente entre os dedos, e tratado entre os dentes, trinca, e quebra. A porta da fortaleza de Ternate está huma formosa arvore chamada Catopa, de que cahem humas folhas mais pequenas que as geraes, cujo pé he cabeça de hum bicho, ou borboleta, e o talo, o corpo, c as veias, que procedem delle pés, e mão, e as folhas azas, com que logo voam, ficando perfeita borboleta, e folha. E quando esta arvore renova cada anno, lança algumas candeias como de Castanheiro: e do pedaço de huma, diz Gabriel Rebello, que vio hum bicho servindo-lhe os grãos á roda de pés, e o talo de corpo, e as folhas novas criam huns bichos como de hortaliça, que cahem de cima pendurados por fios como teas de aranha, que acodem a apanhar huma casta de bespas, e as mettem em seus ninhos, que fazem de lama dentro nas casas, e enchendo-as daquelles bichos, tapam hum pequeno buraco que tinham pera serventia, e vamse as bespas pera outro pouso : e destes bichinhos que ficam nos ninhos fe geram ouDEC. IV. LIV. VII. CAP. X. 189

tras bespas, que por tempos sahem dalli a buscar mantimentos. Fazem nestas Ilhas o sal de lenha das arvores que se criam ao longo do mar, e se lhes salta esta, da que dá o mato, que queimam, e vam coando o sogo com a agua salgada, e depois a cinza que sica poe-se em hum panno comprido, alto do chão quanto huma vara de medir, e vam-lhe lançando por cima decoada quente da mesma cinza, e vai gotejar em testos postos sobre brazas, e alli se coalha aquelle licor, e saz hum pão duro que salga muito bem. Outras cousas muitas ha muito notaveis, que deixamos por não ensastiar.

#### CAPITULO XI.

Da Armada que este anno de trinta e hum partio do Reyno: e de como Manoel de Macedo se perdeo em Calecare, e do que alli passou: e de como o Governador Nuno da Cunha partio com huma grossa Armada pera o Malavar: e da granda batalha que D. Roque Tello teve com huma Armada de Calecut.

Om as novas que ElRey teve por Manoel de Macedo, que levou Rax Xarrafo prezo, foube ficar o Governador Nuno da Cunha na India chegado de pouco, que determinou de prover nas coufas da India.

dia, sem embargo dos grandes trabalhos que no Reyno havia; porque este anno foram tamanhos os terremotos em todo elle, (principalmente em Lisboa, Azambuja, Almeirim, Santarem, e outras partes, ) que cahiam a mór parte dos edificios; e foi no mar a tempestade tamanha, que destrouçou, e quebrou todas as nãos que estavam no porto de Lisboa; e se affirma, que o rio Téjo se abrio pelo meio, apartando-se suas aguas, deixando caminho de feição, que apparecêram as arêas. Com isto foi tamanho o medo nas gentes, que se foram morar aos campos em lapas, e tendas. Os mesmos terremotos houve em Africa no Reyno de Tunes, e nos Estados de Frandes, e houve nos Ceos grandes, e espantosos sinaes, de que os homens andavam como palmados. Com todos estes trabalhos não se descuidou ElRey das cousas da India, mandando negociar sinco náos de que não fez Capitão mór, e nellas mandou embarcar mil è quinhentos homens. Esta Armada se fez á véla em Março. Os Capitaes dellas eram Archiles Godinho, Diogo Botelho Pereira , (que Nuno da Cunha mandou ao Reyno estando em Mombaça, como já dissemos,) João Guedes, Manoel Botelho, e Manoel de Macedo, que levou Rax Xarrafo, a quem ElRey fez mercê da fortaleza de Chaul. E indo seguindo sua der-

### DEC. IV. LIV. VII. CAP. XI. 191

rota, foram as quatro dellas á India a falvamento com tão prospero tempo, que se affirma que Achiles Godinho em menos de quatro mezes furgio na barra de Goa. Manoel de Macedo pela má navegação do seu Piloto se foi metter do cabo de Camorim pera dentro sem saber por onde hia, e foi varar com a náo na restingua da Ilha dos Jogues defronte do lugar de Calecare, que está na terra firme, antes de chegar aos baixos de Chilao. Este lugar he povoado de Mouros Naiteás grandes ladrões. Manoel de Macedo, tanto que se vio perdido, desembarcou na restingua, que era huma ponta de arêa, onde se fortificou com muita pressa com pipas, páos, tavoas, e madeira que tirou da não, mandando defembarcar todo o mantimento, e agua que havia, porque logo conheceo a terra. E aparelhando o esquise, embarcou nelle alguns homens de confiança com cartas pera o Capitão de Cochim, pera que lhe foccorresse com navios em que se pudesse salvar. As novas da perdição da não corrêram logo pela terra, com que os Mouros de Calecare, e dos mais lugares vizinhos, havendo que tinham huma grossa preza, ajuntando todos os navios que pudéram, foram demandar os nossos, que estavam nos baixos, e os começáram a bater com muitas peças de artilheria, cercando a ponta em

que estavam á roda, trabalhando por desembarcarem em algumas partes pera os commetterem dentro nas tranqueiras. Manoel de Macedo, que era muito esforçado cavalleiro, defendeo-se delles com muito valor, e esforço dez, ou doze dias, sem tomar repouso de dia, nem de noite, até lhe chegar o recado de Cochim, cujo Capitão em vendo as cartas armou com muita pressa duas caravelas, e alguns navios de remo, que despedio logo. E chegando a Calecare, que os Mouros viram o soccorro, foram-se recolhendo; e Manoel de Macedo fe recolheo nas caravelas com toda a gente, cabedal, artilheria, munições, e toda a fazenda da não, sem lhe sicar mais que o casco, e ainda a esse puzeram o sogo, porque se não aproveitassem os inimigos de cousa alguma, e dalli se foram pera Cochim. O Governador estava esperando pelas náos com huma Armada muito grossa, prestes, e preparada, pera ir ao Malavar, por estar assentado em conselho, que se fizesse huma fortaleza no rio de Chale, pera o que se tinha carteado com aquelle Rey pera lhe dar lugar naquelle rio, offerecendo-lhe grandes partidos que lhe elle acceitou. E tinha tambem negociado com ElRey de Cochim pera lhe dar dous mil Navres pera o acompanharem naquella jornada, a quem tinha manda-

## DEC. IV. LIV. VII. CAP. XI. 193

dado que se lhes dessem embarcações, e todas as coufas necessarias, com ordem ao Capitão de Cochim, que a gente que o havia de acompanhar a tivesse presses até ver seu recado. Todas estas cousas negociou por cartas no inverno, pera estarem preparadas como estavam quando as nãos surgíram na barra de Goa. E logo despedio Antonio de Saldanha pera ir até Cochim recolher toda a Armada, e gente, que lá estava prestes, dando-lhe por regimento, que por todo Novembro o esperasse sobre o porto de Calecut. E mandou dar muita pressa a toda a fabrica, que havia de levar pera a obra da fortaleza, que mandou embarcar em muitos Tauris, e Cotias. E tanto que entrou o mez de Novembro, poz-se o Governador no mar com cento e sincoenta embarcações, entre Náos, Galeőes, Caravelas, Galés, Fustas, Bargantins, em que embarcou tres mil Portuguezes, e mil Lascarins da terra. Não nomeamos os Capitães della Armada, porque os mais delles, ou todos, eram os que o verão passado acompanháram nella o Governador a Dio. Com toda esta frota se fez á véla, e foi feguindo feu caminho devagar. Antonio de Saldanha, que partio diante, tanto que chegou ao rio de Panane, foube que estavam dentro duas náos do Camorim á carga; e porque não fahissem, deixou sobre Couto. Tom. I. P. 11. N aquel-

aquelle rio D. Roque Tello Capitão do Galeão Lambea morim com alguns navios de remo, e elle passou a Cochim a fazer o negocio a que hia. Os Mouros, que são os que no Reyno Malavar nos fazem a guerra, foilhes máo de foffrer verem aquella barra tomada, porque perdiam muito em as fuas náos deixarem de fazer viagem; e azedado fobre este negocio o Camorim, offerecêramfe-lhe pera irem pelejar com o Galeão, fazendo-lhe muito facil renderem-no, o que elle acceitou, mandando com muita presteza armar quarenta navios; e as náos que estavam á carga se sizessem prestes pera darem á véla tanto que rendessem o Galeão. E primeiro que Antonio de Saldanha tornasse de Cochim, negociados os navios, e cheios da melhor gente que havia entre os Mouros, sahíram todos juntos huma manhã, muito crespos, e com muitos instrumentos de guerra. D. Roque Tello tanto que vio a Armada, assentou de a não esperar sobre amarra, e levando ancora, deo o traquete, e affastou-se hum pouco da terra, recolhendo as Fustas por derredor do Galeão, que preparou muito bem, fazendo sua artilheria lestes, e repartindo os homens de mais confiança pelos lugares mais importantes. Os inimigos vinham voga arrancada, e chegando ao Galeão o rodeáram, e começáram a des-

## DEC. IV. LIV. VII. CAP. XI. 195

carregar nelle fua artilheria, e arcabuzaria, e tão espessas nuvens de fréchas, que empenáram o Galeão pelos mastos, vergas, e por todas as obras de cima. O Galeão, que era muito grande, e possante, começou a laborar, e visitar com sua artilheria pera todas as partes, e foi tão bem empregada, que lhe arrombou muitos navios. As nossas Fustas, que eram finco, ou feis com as pôpas no Galeão tambem fizeram seu emprego nos inimigos, defaparelhando-lhes alguns navios, e matando-lhes dentro muita gente. O Galeão como andava com o traquete, mareavase pera onde queria, fazendo seus empregos muito á sua vontade. O Capitão mór da Armada Malavar, vendo que o hiam destroçando, reforçou os maiores navios de sua companhia, e com grande determinação investio o Galeão pela banda das escoteiras, e commetteo a subida: os nossos acudindo alli lha defendêram com muito valor, lançando ao mar huns mortos, outros feridos, fazendo em todos grande eltrago. Vendo os Mouros o destroço que era feito nelles, houveram por seu partido affastarem-se, o que fizeram com mais de dez navios menos, e nos outros a mór parte da gente perdida: e destroçados, e desacreditados se tornáram a recolher, levando comsigo as nãos pera dentro, porque já hiam sahindo pera fóra. Nii

D. Roque Tello, posto que she feríram alguns homens, não recebeo mais damno, e tornou a furgir no mesmo posto, esperando por Antonio de Saldanha, que em Cochim deo pressa ao soccorro, e Armada que havia de levar, com que tornou a voltar pera o Governador.

### CAPITULO XII.

De como o Governador Nuno da Cunha chegou a Chale, e se vio com aquelle Rey sobre o lugar que lhe havia de dar pera fazer a fortaleza: e dos tratos que houve entre elle, e o Çamorim sobre pazes: e de como se concluiram, e se começou a fortaleza.

Eixámos o Governador dado á véla pera o Malavar, que foi continuando seu caminho muito devagar, por causa da grande frota que levava: e meado Novembro foi deitar ferro sobre a barra de Chale, mettendo tamanho terror, e espanto em todo o Malavar, que encolheo todos aquelles Reys. O Camorim como mais culpado se fortisticou, e repairou, porque não tabia aquelle negocio em que veria a parar. O Governador achou já alli Antonio de Saldanha com huma grande frota de muita, e muito boa gente, e deixando os Galeões, e náos fóra, passante.

## DEC. IV. LIV. VII. CAP. XII. 197

sando-se aos navios de remo, entrou no rio; onde foi logo visitado da parte de Unirama Rey de Chale; e depois de tratarem sobre as vistas, e ElRey eleger o dia que seus Bramenes lhe assignáram, vieram á falla á borda da praia, onde o Governador o esperou com todos os Fidalgos, e Capitaes da Armada, e as Fustas com os proizes em terra, com toda a gente posta em armas. El-Rey chegou ao mesmo tempo acompanhado de alguns Senhores vizinhos, e de todos os principaes de seu Reyno. O Governador o recebeo com grandes honras, e lhe fez muitos offerecimentos da parte d'ElRey de Portugal, e alli logo assentáram as pazes, e amizades, que juráram ambos a seu modo. E lhe prometteo ElRey em aquelle seu porto hum lugar pera fazer fortaleza na parte que elle escolhesse, de que passou suas ollas, e assinados. E logo o Governador deo a ElRey huma espada, e adaga de ouro muito rica, e algumas pessas de veludo de côres, e de brocado, assi pera elle, como pera seus Regedores, de que todos sicáram contentes. O Governador notou logo o sitio em que se poderia fazer a fortaleza, que era em huns palmares, que ficavam sobre o rio da banda do Sul, por terem alguns poços de agua boa pera beber: e porque eram de partes, os comprou por ordem d'ElRey mui-

muito á vontade de feus donos. Logo alli mandou traçar a fortaleza, e derribar os palmares, o que se fez aquelle dia. Ao outro desembarcou o Governador, e poz toda a fua gente em terra pera começar a pôr as mãos na obra, assentando o seu exercito na parte que lhe pareceo sobre o rio, e por detrás o mandou fortificar muito bem , no que gastou aquelle dia. Ao seguinte mandou abrir os alicesses, sendo elle o que deo as primeiras enxadadas ao som de muitos instrumentos de alegria, e falvas de artilheria de toda a Armada, estando ElRey presente com os seus, que tambem sessejáram aquelle auto com outros instrumentos a seu modo. Os Capitáes, Fidalgos, e principaes da Armada tomáram á fua conta a obra do alicesse, repartindo-a entre si, em que os trabalhadores, que eram muitos, foram pon-do as mãos, correndo os Fidalgos, e foldados com os cestos do entulho que se ti-rava, tudo com tanto regozijo, e contenta-mento de todos, que era muito pera ver. Os alicesses foram abertos em poucos dias, pela multidão dos trabalhadores que havia, e logo começou a correr a obra de pedra, e cal, de que foram muitas cotias carrega-das de Goa. O Governador andava entre os trabalhadores apegando tambem das padiolas, e com a bolfa sempre aberta, dando a

## DEC. IV. LIV. VII. CAP. XII. 199

todos muito liberalmente. Aqui veio Nirange, hum Rey da outra banda de Chale, a visitar o Governador, que elle recebeo com grandes gazalhados, e lhe deo peças, e brincos, que he cousa em que estes Gentios todos trazem o olho. A obra hia crescendo a olho, porque os officiaes della eram repartidos pelos baluartes, e cada hum trabalhava no seu, de que éram os olheiros os Capitães mais velhos, pera assi virem todos juntos a hum tempo sobre a terra. E porque defronte do lugar em que se fazia a fortaleza estava huma mesquita de Mouros antiga, e grande, que lhe ficava em padrasto, tratou o Governador em fegredo com o Rey mandalla derribar: e primeiro que o acabaífe com elle, teve muito grande trabalho, e o peitou com muitas peças ricas, e contra vontade dos Mouros, que se a isso oppuzeram, a mesquita foi derribada, e a pedra trazida pera os muros que alumiou muito na obra, que hia crescendo a olho. O Camorim, que estava encolhido com ver o Governador em Chale, tanto que soube das pa-zes que tinha feitas com aquelle Rey, e que já se começava a pôr as mãos á fortaleza, havendo seu conselho, pareceo-lhe que lhe convinha tratar de amizades com o Governador, porque com aquella nova fortaleza ficava tão sujeito todo o seu Reyno, que de

nenhum rio delle podia fahir náo fua pera Meca, o que sería total destruição sua. E não se descuidando nesta materia, foi-se ver com ElRey de Tanor, e lhe pedio que fos-fe terceiro entre elle, e o Governador, e os concertasse, o que elle prometteo de fazer. E logo se foi a Chale ver com o Governador, que o recebeo com grande apparato, e lhe deo huma espada de ouro esmaltada , com outras peças curiofas. E depois de passada a primeira vista, se tornou a ver com o Governador, e tratou com elle sobre as cousas do Çamorim, sobre o que o Governador o ouvio, e lhe concedeo tudo o que sobre isso lhe pedio, mostrando que o fazia com muito gosto, por elle ser o terceiro nellas. Logo vieram Embaixadores do Camorim, e affentáram, e juráram as pazes com o Governador, cujos capitulos não achámos neste Estado. O Governador despedio os Embaixadores, e com elles hum daquelles Capitacs, a quem não fabemos o nome, pera ir visitar o Camorim, e a ver jurar as pazes por elle, mandando-lhe hum rico presente, e muitas peças pera o Principe, e pera os Regedores. Este homem levou doze navios comfigo, e foi a Calecut, onde o Camorim o recebeo com muitas honras, e tornou a jurar as pazes de novo com grandes solemnidades, e alvoroço de todo o

#### DEC. IV. LIV. VII. CAP. XII. 201

povo pelo proveito que disso tinham. O Embaixador fe despedio do Camorim, e tornou-se ao Governador, que estimou muito as pazes por fazer aquella fortaleza mais á fua vontade. Com estas pazes começáram a vir alguns Senhores de Calecut a visitar o Governador, e entre elles foi Paná Ache pai do Principe herdeiro do Camorim, a que o Governador recebeo muito bem, e lhe deo muitas peças, porque com estes Gentios primeiro se ha de dar que negociar. A obra da fortaleza foi correndo tão apressadamente, que aos quinze de Dezembro já estava toda á roda em altura de hum homem; e escrevendo a ElRey o estado das cousas da India, despedio as náos pera irem tomar a carga a Cochim, porque até então as teve comfigo. Estas náos acháram a carga prestes, e tomando-a em breves dias, deram á véla pera o Reyno, aonde todas chegáram a falvamento.

#### CAPITULO XIII.

Da Armada que o Governador Nuno da Cunha mandou ao Estreito de Meca, de que foi por Capitão mór Antonio de Saldanha: e da guerra que Diogo da Silveira fez por toda a costa de Cambaya.

T Endo o Governador a fortaleza em es-V tado que já se podia defender, e que estava amigo, e quieto com todos aquelles Reys, despedio Antonio de Saldanha pera o Estreito de Meca a esperar as náos de Cambaya, e do Achem, a quem deo seis Galedes, de que eram Capitaes, elle, que hia em S. Mattheus, D. Roque Tello no Lambea morim, D. Fernando Deça o narigão em huma Galcaça, Antonio de Lemos da Trofa nos Reys Magos, e Francisco da Cunha em outro Galeão. Deo-lhe mais doze navios, cujos Capitaes eram Thomé Baiao, Fernão Lourenço, Diogo Gonçalves, João Correa, Tristão Dorta, Gaspar de Lemos, Christovão Rangel, Francisco Mendes, Antonio Fernandes, e outros. O Governador deo por regimento a Antonio de Saldanha que fosse invernar a Ormuz. Esta Armada se fez á véla por fim de Janeiro deste anno de 1532 em que entramos; e de sua jornada adiante daremos conta, porque he razão que

## DEC. IV. LIV. VII. CAP. XIII. 203

que continuemos com Diogo da Silveira, que deixámos invernando em Chaul, a quem o Governador escreveo que de lá se passasse á enceada de Cambaya, e fizesse por ella toda a guerra que pudesse, mandandolhe pera isso mais gente, e provimentos. Na entrada de Setembro sahio daquella barra com quarenta navios, de que a fóra elle (que hia na galé Conceição ) eram Capitães Manoel de Miranda, Joanne Mendes de Macedo, Pero Preto, Diogo Dalva, Antonio Borges, Jorge Pires, Gonçalo Fernandes, Antonio de Faio, Christovão de Castro, Filippe Alvão, Belchior da Veiga, Ayres Dias, Manoel Rodrigues Coutinho, Luiz Coutinho, Francisco da Silva, Affonso Alvares, Bartholomeu Vaz Zambujo, Henrique Amado, Francisco de Sousa, João Correa Feitor da Armada, Antonio Veloso, Nuno de Andrade, Paio Rodrigues de Araujo, Ruy Freire, Diogo Porsee, Jorge Dias, Diogo de Lemos, Rodrigo Girão, Balthazar da Silva, e outros: e com toda a Armada se passou á ponta de Dio a esperar as náos que haviam de vir de Meca, e de Ormuz, onde andou todo Outubro sem lhe ir cahir cousa alguma nas mãos, porque as náos de Meca eram chegadas a Dio primeiro que elle. Vendo que o tempo se lhe hia gastando, voltou pera a enceada de Cambaya, e foi

foi demandar a Cidade de Bandora, que he a primeira do Reyno de Cambaya da banda do Sul, que estava muito prospera, e rica, por ser de grande trato, e commercio. E assentando com os seus Capitaes de dar nella, a commetteo huma madrugada por duas partes; e pojando em terra acháram na praia perto de mil e quinhentos homens, que sahíram da Cidade a lhe defender a defembarcação, como fizeram; mas a nossa arcabuzaria os affastou de feição, que tiveram lugar de saltarem em terra, onde tiveram huma grande batalha; mas como a nossa ar-cabuzaria era muita, fez nelles tal estrago, que os arrancáram do campo, e os foram levando até á Cidade, em que entráram de envolta com elles tão apressadamente, matando, e ferindo nelles, que lhes não deram tempo pera se determinarem, antes com o medo que levavam foram fahindo pela outra porta fóra pera a banda do fertão, ficando a Cidade em mãos dos nossos com todo o seu recheio, de que foi saqueado o melhor, e a tudo o mais se deo fogo, em que a Cidade ardeo espantosissimamente. Diogo da Silveira se recolheo perdendo nesta jornada dous homens, a fóra feridos que houve alguns. Dalli se passou ao rio de Bombaim, e por elle dentro foi demandar a Cidade de Taná, que com as costas, e favor de

## DEC. IV. LIV. VII. CAP. XIII. 205

de Melique Tocão estava rebellada, e não pagava as pareas. E chegando a ella com a enchente da maré, desembarcou tambem em duas partes. E posto que acháram muitos Mouros pera lhe defenderem a desembarcação, todavia a pezar seu saltáram em terra, e commettêram a Cidade, em que acháram muito grande resistencia; mas os nosfos com grande estrago dos Mouros a entráram, e foi assolada, e destruida, e posta a fogo, e a ferro, o que tudo fe fez em tão breve espaço, que se tornáram a embarcar primeiro que a maré vasasse, porque alli fica tudo em secco. E sahidos do rio voltáram pera a enceada de Cambaya, e dalli até Surrate foram dando em todas as aldeas, e povoações que acháram fobre o mar, em que cativáram, e matáram muita gente, pondo tudo a ferro, e fogo, não perdoando a coufa alguma. Aqui defronte de Surrate deo hum tempo á Armada, que estava perigofa, com que o navio de Francisco da Silva soi dar á costa; mas salvou-se toda a gente, que foi tomada dos outros navios. Passado o tempo, e não havendo por aquella costa mais que fazer, passáram-se á outra de Dio, e o mesmo damno fizeram nos lugares do Castelete, Taloya, Madrefaval, queimando naquelles portos muitos navios carregados de fazendas. Em fim tantas crue-

zas fez esta Armada este verão, que todos os moradores do maritimo despovoáram seus lugares, e foram á Corte com grandes prantos, e queixas, que Soltão Badur sentio muito. Diogo da Silveira andou todo o verão por aquella enceada, e como foi tempo se recolheo com mais de quatro mil cativos, e carregados todos de riquezas, e despojos.

#### CAPITULO XIV.

Do que o Governador Nuno da Cunha fez em Chale, e acabou a fortaleza, e a proveo de Capitão: e das ceremonias que os Nayres guardam no negocio das jangadas, e que cousas são Amoucos.

Tinuando na obra da fortaleza com tanta pressa, que quando soi por sim de Fevereiro a poz em sua perseição, fazendo-lhe casas pera o Capitão, e pera soldados, almazens, Igreja, e todas as mais cousas necessarias. E pera mór segurança da fortaleza mandou derribar todas as casas, e palmares á roda, pera lhe deixar terreiro, o que tudo sez a poder de peitas, comprando a seus donos os chãos muito bem. E tendo tudo seito á sua vontade, provêo a fortaleza de Capitão; pera o que elegeo Diogo Pereira hum Fidalgo velho, e muito honrado, e lhe

## DEC. IV. LIV. VII. CAP. XIV. 207

assinou duzentos e sincoenta soldados de guarnição, com alguns Capitães pera lhes darem mezas, que deixou alli com seus navios, e guarneceo a fortaleza de boa artilheria, que mandou tirar dos Galeões, e de seus bombardeiros, e os almazens provêo de muitas munições, e mantimentos de trigo, e arroz pera aquelle inverno. E pera maior segurança da terra, tomou por Jangada da fortaleza ao mesmo Rey de Chale, dando-lhe por isso huma tença cada anno. E sendo tempo de se recolher pera Goa, se despedio delle, e o mandou sazer do Camorim, e deo á véla.

E porque este negocio de Jangadas não he entendido na Europa, daremos razão da ordem que nisso guardam os Nayres de todos estes Reynos. Esta Provincia Malavar he toda povoada de Gentios idólatras, mui supersticios, e disferentes em castas, e ritos. Huns delles chamados Nayres, (que são os principaes de todos, e mui dados ao exercicio das armas, em que todos são mui destros:) Outros chamados Tibas, que são lavradores, pescadores, e que usam toda a mecanica: Outros chamados Poleas, que he a mais infame de todas, e tão avorrecidos dos mais, que não podem viver entre os outros, nem communicallos, nem tratallos, (como antigamente eram os do povo de Sa-

maria com os Judeos.) Esta casta baixa usam os officios de magarefes, de lavandeiros, çapateiros, pedreiros, alimpadores de ruas, e que levam as immundicias das casas fora. Os Nayres como superiores de todos, são tão soberbos, e arrogantes, que pelas ruas por onde passam, vam bradando alto, ρό, ρό, que quer dizer, assassa, assassa. E assi tanto que são ouvidos de todas as mais na-ções inferiores, logo lhes despejam as ruas, e se escondem pelos becos, e pelas casas. Os Mouros, que são forasteiros naquelles Reynos, usam a arte do mar, e da mercancia, são todos Arabios, ou feguem fua feita, de huma casta chamada Naiteas. Estes vindo ter áquella Provincia, misturam-se em casamento com os naturaes, tirando Nayres, (que esta casta não se mistura com outra,) e dantre elles nascêram huns mestiços, de que toda aquella fralda do Malavar he povoada, os mais falsos, máos, e enganofos Mouros, que ha entre todos os do Mun-do: Estes vivem nesta Provincia como cativos dos Nayres, que tem liberdade pera lhes entrarem por suas casas cada vez que quizerem, quer estejam nellas, quer não, e elles não podem entrar na de algum Nayre. E em tudo o mais, no modo de fallar, no desprezo os tratam como escravos, porque cuida o Nayre que nasceo pera ser senhor de

## DEC. IV. LIV. VII. CAP. XIV. 209

todas as mais nações. E assi são tão soberbos, que andam sempre assoprando. Todos em geral são homens mui bem dispostos, de côr bassa, andam nús da cinta para cima, e cingidos com huns pannos brancos grandes, com que dam muitas voltas ao redor de sí até aos giolhos. As cabeças trazem descubertas, os cabellos mui grandes, e crescidos como mulheres, e apanhados no meio della; trazem de contino espadas, e rodellas, e nos braços manilhas de ouro, e pedraria lá em cima nos buchos; e isto trazem os que na guerra fazem feitos assinalados, que he a sua insignia de honra, como entre nós os habitos das cavallerias. As mulheres Nayras são formofas, e bem dispostas, vestem pannos alvos, e com huma volta por hum hombro, não cubrindo os peitos até á ilharga da outra banda, andam sempre limpas, e luzidias, untadas de azeites cheirosos. Ouvimos em Portugal no Paço contar aos homens velhos, que aquelles Embaixadores que ElRey de Calecut mandou a ElRey Dom Manoel, tendo-os em hum serão de festa por lhes mostrar a grandeza de sua Corte, estando as Damas, (que então havia muitas, e muito formosas, e ricamente vestidas, e adornadas,) lhes mandára ElRey perguntar, que lhes pareciam aquellas Damas? Ao que os Nayres respondêram, que muito bem; Couto. Tom. I. P. II. mas

mas que todavia não havia cousa como huma Nayra, que com huma bochecha de agua lhe lavavam todo o corpo. São estas mulheres commuas pera os parentes dos maridos, e assi vivem todos tão seguros de ciumes, que indo hum pera fua cafa, fe acha á porta da banda de fóra a rodella do outro, que está dentro com sua mulher, (porque he obrigado a deixar aquelle fignal fóra, ) torna a voltar, e vai-le a pallcar até que Îhe despejem a casa: e esta he a razão, por que seus filhos não são scus herdeiros, senão os de suas irmans, porque estes hão por de seu sangue, sejam seus pais quaesquer que forem. Guardam estas gentes hum costume com os estrangeiros mui digno de louvar, e engrandecer: Este he, que tendo hum forasteiro necessidade do favor de hum destes Nayres pera passar de huma parte pera outra, pera fegurar sua pessoa de ladrões, e salteadores, chega-se a hum Nayre, e lhe pede seja sua Jangada, e lhe dá por isso algum dinheiro, valía de meio cruzado: Este Nayre tanto que lhe toma o feu dinheiro, lhe dá a mão em final que o toma em fua guarda, e assi o leva comsigo até onde o outro lhe releva, muito seguro, e sem receber affronta de pessoa alguma. E se acaso este sorasteiro for avexado, ou affrontado de alguma pessoa, fica esta affronta, e injúria tan-

#### DEC. IV. LIV. VII. CAP. XIV. 211

to á conta deste Nayre, e de toda sua geração, que logo se ajuntam todos, e se of-ferecem a morrer até satisfazerem aquella affronta, usando certas ceremonias, como homens que se despedem da vida, rapando as barbas de huma ilharga, que he o final de homens determinados a morrer, a que elles chamam Amoucos, e juntos todos, dam naquelle lugar onde lhe fizeram a affronta, e o destroem, e abrazam. Pelo que he isto tão arreceado em todo o Malavar, que se hum Portuguez, (que he a mais odiosa nação de todas com os Mouros, ) quizer passar de Cananor pera Cochim por todo aquelle Malavar, posto que esteja de guerra, e por meio dos Mouros, que lhe beberáo o sangue, tomando fua Jangada, vai com ella tão feguro, como por Alentejo, sem lhe ninguem perguntar donde vem, nem pera onde vai. E se este Nayre que se sizer Jangada for menino, ainda esse he muito mais seguro; porque a affronta que se faz a hum destes, a satisfazem mais, que a que se faz a hum homem grande; porque dizem, que quanto menos força este tem pera se desender, tanto lie mór a obrigação dos parentes em acudirem pela affronta que se lhe fizer. Em outro negocio se fazem estes homens Amoucos, que he quando na guerra lhe matam o seu Rey, então todos os seus criados, fa-O ii

miliares, e todos os que delle tem tenças, ordenados, e comedías, logo se fazem Amoucos, e se determinam a morrer em vingança do seu Rey; que são tão receosos, e precatados, que por essa causa nas batalhas nunca fe atira bombardada, espingardada, nem fréchada aonde está hum sombreiro alevantado, que he a infignia d'ElRey, pera que saibam que está elle alli. E por esta razão as nossas fortalezas do Malavar tem Jangadas, a que ElRey dá tenças, que são obrigadas com todos os parentes, e criados acudirem ás affrontas que os vizinhos lhes fazem. Destes Amoucos achámos que Cefar no feu Bello Gallico fez tambem menção; porque diz, que andando Publio Crasso em Guiana, e estando sobre hum lugar dos Sonciates, fahíra de dentro Adjantana, que era alli Governador, com seiscentos Soldrios, que he o melmo que offerecidos, que tinham por lei morrerem, e acompanharem em todos os trabalhos aquelles a quem se offerecessem por amizade, ou serviço: e que já mais se achou escusar-se nenhum destes da morte, vendo matar aquelles a quem fe offereceram, que he o mesmo que tem estes Amoucos. Destas Jangadas dos Nayres faz tambem Sabelio menção, e diz que os Nayres do Malavar guardavam a ordem da cavalleria, e que andavam pelos caminhos deDEC. IV. LIV. VII. CAP. XIV. 213 defendendo as donas, e donzellas, e satisfazendo-as de seus aggravos. O Governador depois de chegar a Goa, despedio os provimentos pera Malaca, Maluco, e mais fortalezas, e com isto se serrou o inverno.





# DECADA QUARTA. LIVRO VIII.

Da Historia da India.

#### CAPITULO I.

Das cousas, que este anno passado acontecêram em Maluco: e de como os da terra matáram o Capitão Gonçalo Pereira, e lhe succedeo Vicente da Fonseca.

EIXÁMOS as cousas de Maluco em Gonçalo Pereira Capitão daquella fortaleza correr em pazes, e amizades com a Rainha, e com os Ternatezes, pela promessa que lhes tinha feito de lhes dar El-Rey, e lhe davam todas as ajudas necessarias pera a obra da fortaleza, em que hia trabalhando com muita pressa, por estar rota por muitas partes; e vendo que a terra estava de paz, começou a pôr em execução certos regimentos que levava sobre o cravo daquellas Ilhas, que nunca comprehendem

## DEC. IV. LIV. VIII. CAP. I. 215

os Capitaes das fortalezas fenão os pobres dos moradores dellas, que as fustentam no tempo das necessidades com seu braço, com seu sangue, e com seu dinheiro: e os Capitaes acabam os seus tres annos, e vam-se pera Portugal cheios de ouro, deixando as fortalezas estragadas, e os vizinhos escandalizados com suas desordens, e tyrannias, e a terra de guerra, e sem provimentos, e os moradores com os trabalhos, e sem proveitos; porque esses poucos que tem, ha homens tão zelosos do serviço do Rey, e tão amigos de sua fazenda, que lha querem accrescentar com diminuição da de seus vasfallos, dando alvitres pera isso, que todos vem a redundar em proveito dos Capitaes; e raramente neste negocio de accrescentar se falla verdade ao Rey; porque como tratam de seu particular ou pera enriquecerem, ou pera medrarem, mostram os proveitos, e encobrem as perdas; e as que os Reys mais fentem são as de seus vassallos, que todos desejam de apoupar, e conservar, porque Rey de vassallos pobres não póde ser rico, e as perdas que estes desejosos de enriquecer o Rey lhe encobrem, debaixo de hum pequeno de dourado, he como pirola dourada, que se o Rey a mastigar forçadamente, lhe ha de amargar, e como Catholico, e Christão ha de sentir as perdas de seus vasfal-

fallos: estas perdas, e crecensas nós alguma hora apontaremos se nos cahir a pêlo, posto que muito claramente o temos já feito no nesso Dialogo do soldado prático. E tornando ao Capitão de Maluco, como se vio quieto, e que não havia mister os homens, mandou lançar pregões, que nenhuma peffoa comprasse cravo em todas aquellas Ilhas fenão o Feitor d'ElRey, e com illo mandou pelos officiaes entrar pelas casas dos casados, e tomar-lhes todo cravo que lhes achafsem, pagando-lho pelo preço da terra: e todos os pezos, e balanças, medidas, e toda a outra cousa desta qualidade, que por todas as casas achou, mandou queimar publicamente. Esta cousa escandalizou tanto os moradores de Ternate, (porque ficavam sem remedio algum, e não tinham pera que viver na terra, se lhes tolhiam o commercio della,) que se ajuntáram todos em casa do Vigario da fortaleza, (que com o braço Ecclesiastico muitas vezes fazem tambem por todas as fortalezas bem de sem-razões, ) e alli tratáram sobre não consentirem aquelles aggravos, e injustiças, fazendo-se cabeça hum Vicente da Fonseca, e assentáram que se fosse fazer hum requerimento ao Capitão, que os deixasse viver na liberdade em que estavam; e que quando não quizesse, que deixassem todos a fortaleza, e se passassem

#### DEC. IV. LIV. VIII. CAP. I. 217

huns pera os Castelhanos, e outros pera a povoação dos Mouros. Isto houveram alguns que era caso mui rijo desamparar a sortaleza d'ElRey, e que menos mal fería folicitarem a morte ao Capitão por via dos naturaes. E andando assi indeterminados, succedeo mandar o Capitão prender Vicente da Fonseca por humas palavras que teve com hum fobre rolda: isto escandalizou tanto aos da conjuração, que logo se foram alguns em segredo a casa da Rainha, e com ella, e com seus Regedores tratáram os aggravos do Capitão, dizendo-lhes, que era hum tyranno, e máo, e que fora pera aquella Ilha pera destruição de todos, e que soubesse de certo, que o juramento que tinha feito de lhe entregar o Rey que tinha na fortaleza, que o não havia de cumprir, antes estava determinada de appropria alla compara de compris de determinado de a prender a ella, e aos Regedores pera se melhor segurar, porque outra vez com qualquer achaque lhe não tolhessem os mantimentos, como já fizeram; e que lhe certificavam, que se o não mata-vam, que elle poria todos os daquella Ilha no mais miseravel estado em que nunca se víram, e que todos os Portuguezes haviam de folgar com sua morte, e que quando lha quizessem ordenar a não haviam de impedir, antes favorecer. A Rainha, e os Regedores ficáram muito contentes de verem aquel-

aquellas divisões, porque esperavam de por ellas tornarem a cobrar a liberdade daquella Ilha, e lançarem fóra todos os Portuguezes: e vendo que se lhes offerecia tamanha occasião, não a quizeram perder. E fazendo a Rainha ajuntamento de todos os principaes da Ilha, lhes sez a todos esta falla:

» Bem vos lembra, amigos meus, a quem » eu sempre amei como filhos, que vindo » os Portuguezes ter a estas Ilhas perdidos, » os mandou ElRey Boleife meu marido buf-» car, e trazer pera esta Ilha, onde com hon-» ras, e mimos os recebeo, e agazalhou, » e deo fortaleza, perdendo por amor del-» les a amizade dos Reys vizinhos, e pa-» rentes. E depois que os recolheo nesta ter-» ra, pelos sustentar, e defender nella, teve » muitas guerras, perdas, e damnos, e ar-» riscou muitas vezes a vida, e o Estado, » tratando-os em quanto viveo com mais » amor, que a seus proprios filhos: mas el-» les em satisfação deste hospicio, gazalha-» dos, mimos, e favores, fechando ElRey » meu marido os olhos, quizeram logo lan-» çar mão de mim, que lhes escapei, andan-» do muitos tempos por matos, e por bre-» nhas, passando muitas miserias, e desaven-» turas, tomando-me meus filhos meninos » com engano ; e quando meu filho Baya-» no começava a entrar em idade pera to-» mar

## DEC. IV. LIV. VIII. CAP. I. 219

» mar posse do Reyno, matáram-mo com » peçonha, e póde bem ser que se não acu-» dir, o façam a essoutro que tem na forta-» leza, tão mal tratado, como se fora al-» gum malfeitor, e fugitivo. E além disto, » asli quizeram tratar nossas fazendas, ca-» sas, e ainda nossa propria patria, como » se fora todo seu, e nós foramos os foras-» teiros, avexando-nos fobre isto, fazendo-» nos guerra, usando as crueldades que ha » poucos dias vistes nos nosfos proprios na-» turaes, deitando-os aos caes, como alima-» rias brutas. Qualquer destas cousas era mui » bastante pera trabalharmos de sacudir de » nossos pescoços hum tão duro, e pezado » jugo, quanto mais tantas quantas pera if-» so temos. E sobre tudo isto, o que he » mais de sentir, a affronta que se faz á nos-» sa religião, avexando nossos Sacerdotes, » desprezando nossos templos, e vituperan-» do nossa lei. E pois o tempo nos offere-» ce tamanha occasião, como a que hoje ha » com a defavença dos Portuguezes com seu » Capitão, lancemos mão della, pois temos » em nosso favor todos os Portuguezes, e » então ahi nos fica depois matarmo-los a to-» dos, e darmos liberdade ao vosfo Rey, » e á vossa patria, e não consentir mais hos-» pedes, que tão mal nos hão de pagar o » gazalhado.

A

A todos movêram as razões da Rainha, a quem não faltáram lagrimas em quanto renovou as coulas passadas, e todos alli se lhes offerecêram pera dar á execução aquelle negocio, tratando logo alli o modo, e o dia, em que havia de ser. Assentando isto entre elles, pera mór dissimulação, mandava a Rainha correr com as coufas necessarias pera a obra da fortaleza em muita abastança, dizendo publicamente (pera que o Capitao o soubesse) aos officiaes, que dessem pressa ás obras, porque nisso estava haver seu filho, como lhe tinham promettido. E vindo o dia ordenado em que haviam de matar o Capitão, ajuntáram-se os Ternates com suas armas na força do meio dia, e foram-se huns poucos metter em huma mesquita, que estava detrás da fortaleza, e outros em hum bosque, que alli estava perto, com ordem, que como vissem sinal da fortaleza, arremettessem a ella por huma parte que ainda estava quebrada. E entre os officiaes que hiam á obra fe mettêram alguns com armas secretas, em trajos de trabalhadores; e os criados d'ElRey, que hiam, e vinham á fortaleza fallar com elle, e servillo, tambem leváram suas armas. Éstes entrados na fortaleza fem lho ninguem impedir, como homens que eram alli continuos, entráram aonde estava ElRey, e lhe deram

#### DEC. IV. LIV. VIII. CAP. I. 221

aviso pera que estivesse prestes. Dalli se foram a casa do Capitão, que estava dormin-do a sesta, sem haver ninguem nas casas, por serem todos os seus criados, e familiares recolhidos. Os Ternatezes puzeram os hombros ás portas, que estavam fechadas, e dando com ellas dentro, arremettêram ao Capitão, (que ás pancadas tinha já acordado,) e levando de huma espada, e rodella, se defendeo hum pedaço; mas como os inimigos eram muitos, carregáram sobre elle, e o atassalháram, fazendo nelle anatomias espantosas. E huma escrava ouvindo o reboliço, começou a gritar. Os Ternatezes que estavam detrás da mesquita sentiram tambem o estrondo, e sem esperarem o sinal sahíram fóra, e deram com hum Portuguez com quem arremêtteram pera o matar; mas elle foi fugindo, e gritando, Mouros, Mouros. Já neste tempo os criados do Capitão tinham acudido com suas armas aos gritos da escrava, e subindo á torre da menagem, onde o Capitão fe agazalhava, acháram dentro os que o matáram, e remettendo com elles os fizeram lançar pelas janellas fóra, fazendo-se em baixo todos em pedaços, e acudindo ás portas as fecháram com muita pressa. Os Ternatezes, que estavam emboscados, não ouvindo o final que lhes haviam de fazer, e sentindo o repique na fortaleza, (que

(que tanto que fecháram as portas logo o deram) havendo que eram descubertos, recolhêram-se pera a Cidade. Os Portuguezes da conjuração, que foram naquelles tratos, acudíram com suas armas pera dissimulação, e entráram na fortaleza, e acháram o Capitão morto. E acudindo o Alcaide mór, requereo a todos, que conforme ao Regimento d'ElRey de Portugal, o houvessem por feu Capitão, a que elles não quizeram defirir, antes se atravessou o Vigario da fortaleza, chamado Fernão Lopes, e fazendo-se cabeça de todos, fez eleger Vicente da Fonfeca (que estava prezo) por Capitão, que logo tomou posse da fortaleza. Isto foi cousa muito escandalosa, e contra o serviço d'El-Rey. Tanto que Vicente da Fonseca tomou posse da fortaleza por ordem do Vigario, sem haver quem fizesse justiça ao Alcaide mór, lançou logo mão d'ÊlRey, e o reteve, e a primeira cousa em que entendeo foi largar outra vez o trato do cravo como d'antes. E porque todos foram em consentimento da morte do Capitão, fez-se della pouco caso, porque nem devassa se tirou della, não deixando de correr em paz, e amizade com a Rainha, e Ternatezes. A Rainha mandou de novo pedir ao Capitão, que lhe entre-gasse seu filho, pois ella tinha dado toda a ajuda que lhe pedíram pera a fortaleza, que eſ-

## DEC. IV. LIV. VIII. CAP. I.EII. 223

estava acabada. Vicente da Fonseca poz aquelle negocio em parecer dos casados, e todos assentáram, que não era licito entregarem aquelle Rey, até se não fazer a saber ao Governador o que era passado. Disto se escandalizou a Rainha, mas dissimulou alguns dias, não deixando de requerer o silho com rogos, e com peitas. Neste estado deixaremos as cousas deste anno, de que avisáram ao Governador, pedindo-lhe que provesse nellas.

#### CAPITULO II.

Da Armada, que este anno de 1532 partio do Reyno: e do que aconteceo a D. Estevão da Gama na Costa de Melinde. E da grande guerra, que Diogo da Silveira sez no Reyno de Cambaya; e de como destruio as Cidadas de Por, e Mangalor.

Em embargo deste anno de 1532 andar ElRey D. João occupado em ajudar com dinheiro, e outras cousas ao Imperador seu cunhado, que se fazia prestes pera ir buscar (como foi a Vienna) o Turco Soleimão, que tinha entrado por Alemanha, com tenção de ganhar Austria; todavia não deixou de prover nas cousas da India, pera onde despachou huma Armada de sinco náos, de que deo a Capitanía mór ao Doutor Pero

Vaz do Amaral, que tinha despachado por Capitão, e Veador da Fazenda de Cochim. E porque a Christandade da India hia em grande crescimento, e á mingua de Bispos deixavam de se ordenar muitos em Sacerdotes, e de benzerem os Santos Oleos, e de administrar o Sacramento da Confirmação, elegeo ElRey pera isso ao Bispo Fr. Fernando Vaqueiro da Orden dos Menores, que devia ser Bispo de Annel do Bispo do Funchal, debaixo de cuja jurdição estava toda a India, como melhor ao diante diremos. Era este homem natural de Evora, Varão Religioso, e deo-lhe o Papa titulo de Bispo Aurense, e ElRey lhe passou Provisões pera como passassem tres annos se tornar pera o Reyno; e lhe mandou dar todo o necessario pera sua embarcação, e o mandou embarcar nesta Armada na náo de Vicente Gil. Esta Armada partio em Março, e os mais Capitaes eram D. Estevão, e D. Paulo da Gama, ambos filhos de D. Vasco da Gama primeiro Conde Almirante, que hiam provídos da Capitanía de Malaca hum apôs o outro; porque entre as mercês que ElRey D. João fez ao mesmo Conde, quando o mandou por Viso-Rey da India (segundo em Portugal ouvimos ) foi dar-lhe a fortaleza de Malaca pera todos os seus filhos que servíram os quatro delles, e nesta Armada vinham

## DEC. IV. LIV. VIII. CAP. II. 225

nham tres, estes dous, e D. Christovão da Gama, que hia embarcado com D. Estevão, que era o mais velho delles. E assi tinham naquelle tempo os Reys medidas, e registadas as mercês aos homens, que quando os despachavam com as fortalezas era pera entrar logo, e de maravilha fe achavam mais de dous provídos de huma fortaleza, porque gostavam os Reys de verem lograr a seus vassallos as mercês que lhes faziam. Isto se veio depois a corromper tanto, que de todas as fortalezas vimos despachados dezoito, evinte, que são quarenta, e sessenta annos. E por certo que por demais animo se devem de ter os homens, que vam vivendo em esperanças tão compridas, que por commetterem Elefantes, e Tigres bravos. E tornando á nossa ordem: os mais Capitães das náos da companhia do Doutor Pero Vaz do Amaral eram Vicente Gil, e Antonio Carvalho; e fazendo fua viagem apartadas humas das outras, como he ordinario nesta carreira, as quatro dellas foram tomar Goa entrada de Setembro. A outra, de que era Capitão D. Estevão da Gama, errando Moçambique, foi buscar Melinde pera fazer aguada, que tambem não pode tomar, pelo que foi demandar Sacotorá. E como as aguas alli correm muito, foi-os desviando, e vendo que não podiam tomar a Ilha, foram a Couto, Tom. I. P. 11. P Xa-

Xael, na costa de Arabia, cujo Rey era amigo do Estado; e conhecendo a não ser de Portugal, mandou a ella embarcações com refresco, que D. Estevão estimou muito. E vendo-se tão perto da terra, e que era forçado ir o batel fazer agua, como hia enfadado, desejoso de ver a terra embarcouse nelle, e levou comsigo D. Manoel de Lima, e D. Fernando de Lima, que hiam embarcados com elle, e chegados á terra estiveram na praia em quanto se fazia aguada; mas quiz a desaventura que naquelle tempo désse huma tormenta tamanha, que não a podendo soffrer a não, que andava ás voltas com o traquete, foi-lhe necessario virar em poppa, e ir correndo por onde pode. O vento era Levante, e quando alli começam são tormentolos, e assi sem poderem al fazer foram-se demandar a costa de Melinde, vendofe muitas vezes perdidos; e não podendo ferrar terra, porque ficaram os Levantes curfando, passáram avante, e foram tomar Moçambique com infinito trabalho, e com a maior parte da gente morta. Indo D. Christovão da Gama nella, que com ser mancebo assi corria com os homens, e assi se negociou, que elle foi a unica occasião de se salvar aquella não. E tornando a D. Estevão, ficou em terra esperando hum dia, ou dous conjunção pera ir buscar a sua não, e pasfa-

## DEC IV. LIV. VIII. CAP. II. 227

sada aquella primeira pancada, embarcoufe no batel, que levava cheio d'agua, carneiros, gallinhas, e outros refrescos, e foi ao mar a buscar a não, cuidando que andasse por alli ás voltas, e não a vendo ficou muito enfadado. E tomando parecer fobre o que faria, assentáram que fossem até Socotorá, porque forçado a haviam de achar lá, e assi foram demandar aquella Ilha, e nem alli a acháram, do que ficou mui apaixonado. Os officiaes da não que hiam no batel lhe disseram, que aquelle tempo era Levante, e que já alli havia de cursar até o inverno, que sein dúvida a náo havia de estar em Melinde , porque os ventos , e as aguas a haviam de lançar pera lá: que o bom fería ir demandar Melinde, e quando a desaventura fosse tamanha que a não achassem, que fizesse o que lhe parecesse. Assi se deixáram ir pela costa adiante, e depois que passáram o Cabo de Guardafu, indo Dom Estevão tão triste que queria morrer de pezar, chegados a Magadaxo, fizeram aguada. E sabendo o Rey da terra, que alli hia hum filho do Conde Almirante, de que todos tinham grande conhecimento, por fer o primeiro que descubrio, e navegou por aquella costa, o soi ver á praia, e lhe sez grandes offerecimentos de tudo o que houvessem mister. D. Estevão lhe pedio huma P ii em-

embarcação maior, e amarinheirada, e com algum Piloto pera o poder levar até Melinde, o que lhe elle logo mandou negociar, e lhe deo muito refresco da terra. Partidos daqui, chegáram a Melinde, onde estava por Capitão hum Cavalleiro honrado chamado Nuno Fernandes, que os agazalhou muito bem, e delle soube como a sua não era passada pera Moçambique, porque algumas embarcações que a víram passar muito ao mar, lho disseram. Com isto ficou D. Estevão desaliviado, e Nuno Fernandes lhe deo huma fusta mui bem concertada, e tudo o mais de que tiveram necessidade. Partidos dalli como liiam com Levantes rijos, em poucos dias foram a Moçambique, onde a não estava, e D. Christovão seu irmão desconsiado de poderem ser vivos; e acudindo á praia ao irmão, se festejáram grandemente. Alli se deixáram ficar esperando a monção de Agosto. As outras nãos chegáram a Goa, e o Doutor Pero Vaz do Amaral foi mettido de poffe da Capitanía de Cochim, e do cargo de Veador da Fazenda, e logo se embarcou pera dar ordem á carga das náos. Nesta Ármada mandou ElRey hum Alvará a Nuno da Cunha, em que lhe fazia mercê de quatro mil cruzados pera ajuda de fuas despezas. E mandou o cargo de Capitão mór do mar a Diogo da Silveira, com quem he razão que

#### DEC. IV. LIV. VIII. CAP. II. 229

que continuemos, em quanto o Governador

despede as náos pera Cochim.

Atrás temos contado como Diogo da Silveira ficou invernando em Chaul, que tanto que o verão entrou armou huma galé, finco galectas, e quinze navios, com que se passou á ponta de Dio a esperar as náos de Ormuz, e de Méca, que haviam de ir pera aquella Ilha, onde já eram recolhidas quasi todas as que esperavam, e todavia lhe vieram cahir nas mãos duas, que sem custo se rendêram, e despedindo-as com gente pera Goa, passou-se á costa de Por, e Mangalor, que estava ainda inteira, e sem se tocar nellas. Alli começou pelos lugares maritimos (que estavam descuidados de tal açoute) a escalar, destruir, e abrazar, matando, e cativando muita gente, e assi foi até chegar á Cidade de Pate, que tinha hum porto mui frequentado de náos, e navios de todas as partes, aonde concorriam muitos mercadores grossos, porque desejou de dar hum papo quente a seus soldados. E desembarcando nella huma madrugada com quinhentos homens, a commetteo, tendo huma muito aspera batalha com seus moradores, que sahíram a lhe defender a desembarcação, com quem apertáram de feição, que os foram mettendo pela Cidade, entrando de envolta com elles, destruindo, e assolando tudo,

do, usando espantosas cruezas, porque parecia ser assi necessario, pera o que o Governador pretendia, ou o permittio Deos, pela maldade do Soltão Badur, porque muitas vezes pelas dos Reys castiga seus póvos. Os foldados deram hum formolo facco á Cidade, onde acháram muitas riquezas, e tantas, que não foi possivel recolherem-se todas, mas tomou cada hum o que lhe me-lhor pareceo, e o que puderam levar. Tu-do o mais se entregou a hum cruel, e espantoso fogo, em que toda aquella Cidade fe confumio com grandissimo espanto, e terror dos naturaes; porque os que puderam escapar, estavam de longo vendo as labaredas, e fumaças em que le desfaziam suas fazendas. Pela mesma maneira se queimáram todas as embarcações que havia no porto carregadas de différentes fazendas. Feito isto, tornáram-se os nossos a embarcar sem custo mais que de alguns feridos. E passando pela costa adiante, foram assolando tudo até chegarem ao lugar de Patan, que tambem era huma escala bem grande de muitos, e mui ricos mercadores, onde tambem desembarcáram: e posto que acháram grande resistencia, a entráram, e fizeram nella outro semelhante estrago, que em Pate. Dalli passáram á Cidade de Mangalor, que era maior, e mais prospera de todas, e desembar-

## DEC. IV. LIV. VIII. CAP. II. 231

barcando nella com mais tento que nas outras, acháram tambem bem differente resistencia, porque tinha muita, e muito boa gente de guerra; mas por fim do negocio a Cidade foi entrada, e escalada, matando-lhe muita gente, e a mór parte della mulheres, e meninos, que não puderam fugir. Os nossos tomáram o que quizeram, e o mais entregáram ao fogo, em que toda a Cidade fe consumio. No porto havia muitas embarcações carregadas de mantimentos, de que toda a Armada se provêo, e depois as entregáram todas ao furioso, e espantoso fogo. Feito isto, embarcáram-se logo, e pasfáram-fe á costa de Cambaya, por onde fizeram cruelissima guerra.

#### CAPITULO III.

Das cousas em que o Governador Nuno da Cunha provêo; e da grande Armada com que partio para o Norte.

D Eterminava o Governador Nuno da Cunha de ir passar todo este verão pelo Norte, pera continuar na guerra de Cambaya, e ver se por alguma via lhe abria o tempo occasião pera lançar mão da fortaleza de Dio, pera o que deo pressa ás náos do Reyno, pera irem tomar a carga a Cochim. E despedio por Capitão mór do Ma-

lavar Manoel de Soufa, hum Fidalgo filho de hum irmão do Prior de Rates, que foi aquelle, que depois morreo no rio de Dio com Soltão Badur (como na quinta Decada fe verá.) Este Fidalgo partio em sim de Outubro com huma galé, em que elle hia, e quinze navios, de que eram Capitaes Dom Luiz, Gonçalo Pereira, Henrique de Sousa, Alvaro de Siqueira, Vicente Rodrigues, Dio-go Pires Deça, Martim de Castro, Fernão Villela, Fernão Gil Porcalho moço da Camara do Infante D. Luiz, e outros. Depois de despedidas as náos, e Armada, chegou a Goa Antonio de Saldanha com a sua Armada, de que não damos razão, porque não achamos informação do que fuccedeo na jornada; sómente tomar algumas náos ricas, com muitas prezas, e ir invernar a Ormuz, e fobre as prezas teve o Governador com elle algumas razões, de que se elle ensadou, e se foi embarcar pera o Reyno. Depois da fua chegada logo o Governador fe embarcou, e deo á véla com huma Armada de mais de cento e cincoenta vélas, em que entravam vinte galeões, e náos, muitas galés, e galeotas. Os Capitáes, que nesta jornada hiam, são os feguintes: Garcia de Sá, Dom Fernando Deça, Antonio da Silva, Manoel de Alboquerque, Jorge de Lima, Francisco de Sá, Ruy Vaz Pereira, Antonio de Sá

## DEC. IV. LIV. VIII. CAP. III. 233

Sá o Rume, D. Paulo da Gama, Nuno Pereira de Lacerda, Tristão Homem, Jorge Cabral, Martim Affonso de Mello Juzarte, Francisco de Vasconcellos, Vasco Pires de Sampaio, Henrique de Macedo, Martim de Freitas, D. Roque Tello, Manoel de Miranda, Manoel Rodrigues Coutinho, Christovão de Castro, Luiz Coutinho, Francisco da Silva, Paio Rodrigues de Araujo, Lopo Pinto, Pero Botelho, Jorge de Sousa, Antonio da Cunha, Francisco de Sousa, Pero de Mesquita, Affonso Figueira, Antonio Ribeiro, Francisco da Costa, Gaspar Luiz, Bartholomeu Vaz, João Fernandes o Taful, e outros muitos Fidalgos, e Cavalleiros. Nesta Armada hiam de ventagem de tres mil homens Portuguezes, e quasi mil e quiquinhentos Lascarins da terra, que hiam embarcados em dous Juncos, de hum delles era Capitão, e fenhorio Diogo Rodrigues de Azevedo, e do outro não achamos cujo era. E primeiro que partisse de Goa, entre-gou o Governador a Simão Caeiro Ouvidor geral hum irmão do Soltão Badur, que Antonio da Silveira Capitão de Ormuz tomou naquella Cidade, que hia fugido da ira do irmão, porque o queria matar. A este Principe não soubemos o nome, nem onde morreo, mas alcançamos homens nesta Cidade de Goa, que o víram andar este inverno pe-

la Cidade bebado em cima de hum elefante, o que fazia os mais dos dias, e não pela razão porque o fazia aquelle filho do Grão Turco, que estava em Roma cativo, que dizia que se embebedava por não sentir os desgostos do cativeiro: más estoutro embebedava-se, porque lhe soube muito bem o vinho do Reyno. A este Principe fez o Governador muitos gazalhados, e lhe deo cafa honrada, e despeza; mas não achamos (como já assima dissemos) em toda a India homem que nos dissesse do sim deste Principe; porque quando o Governador Nuno da Cunha matou em Dio ElRey Soltão Badur, como logo adiante se verá, vinha o Reyno a este homem, porque o Badur não tinha silhos, e em defeito de herdeiros elegêram os póvos Soltão Mahamede seu sobrinho, e não declaram as historias se era filho deste irmão, fe do outro a quem elle roubou o Reyno. E tornando ao Governador, foi feguindo fua jornada até á fortaleza de Chaul, onde estava Manoel de Macedo por Capitão, que lhe fez grande recebimento. Aqui tomou informação das cousas de Cambaya, e soube estar na Cidade de Baçaim Melique Tocão, fenhor de Dio, que Soltão Badur tinha mandado com dez, ou doze mil homens, pera fe metter naquella Cidade, pelas novas que havia dos grandes apercebimentos que fazia

## DEC. IV. LIV. VIII. CAP. III. 235

o Governador pera sahir fóra este verão. Melique Tocão estava muito fortificado, e soberbo pelo successo passado de Dio, de que o Governador andava bem desconsiado, e desejava de satisfazer aquella quebra. E tomando confelho fobre o que faria, fignificando a todos os Capitács o defejo que tinha de dar na Cidade de Baçaim, por ser das principaes do Reyno de Cambaya, e donde se provía de mantimentos. A todos pareceo bein, e lho approváram, sem embargo de lhe representarem no conselho o grande poder com que Melique Tocão estava, porque quanto maior lho pintavam, mais lhes crescia o desejo a todos de se verem ás mãos com os inimigos, porque os Fidalgos deste tempo não bulcavam outras fazendas, e fardos, fenão pelouros, e bombardas, honra, e fama. Em fim assentado no conselho esle negocio, logo o Governador despedio Manoel de Alboquerque no Galeão em que hia, com quinze navios mais de remo, pera se ir por sobre a barra de Baçaim, porque não entrasse, nem sahisse cousa alguma. E porque foube que Diogo da Silveira estava com toda sua Armada na ponta de Dio, o mandou chamar pera que o fosse esperar em Baçaim, e lhe mandou o Alvará d'ÉlRey, porque o fazia Capitão mór do mar da India. Com este recado se fez Diogo da Silveira á vé-

la , e atravessou a Baçaim , e surgio sobre aquella barra , aonde já estava Manoel de Alboquerque. O Governador depois que deo despacho a alguns negocios , deo á véla pera Baçaim , e surgio naquella barra com huma tamanha Armada que cubria o mar , e dando conta a Diogo da Silveira do que estava determinado , lhe mandou que sosse reconhecer o sitio , e fortissicação da Cidade , e que notasse a parte porque se podia desembarcar. Diogo da Silveira se fez prestes , escolhendo pera isso alguns navios muito ligeiros , pera ao outro dia de madrugada commetter aquelle negocio.

#### CAPITULO IV.

Do modo da fortificação da Cidade de Baçaim: e de como o Governador Nuno da Cunha defembarcou nella, e a entrou, e destruio de todo.

O outro dia em rompendo a manha fe embarcou Diogo da Silveira em hum navio muito ligeiro, levando comfigo alguns Capitaes, e Fidalgos da fua companhia, que pera islo escolheo, e outros alguns navios de remo, com alguns Pilotos da Armada pera irem sondando a barra, e o rio todo. E commettendo a entrada na reponta da maré, foi muito devagar notando o modo da for-

# DEC. IV. LIV. VIII. CAP. IV. 237

fortificação, que era por esta maneira. Sobre o canal da barra da banda do Norte estava hum baluarte muito grande com huma cava muito larga em roda, que se enchia com a agua do mar. Do baluarte corria hum muro pera dentro de longo da praia, que era a face da Cidade, que ficava pera o sertão. Por este muro havia muitas torres, e guaritas, todas guarnecidas de muita, e boa artilheria, e gente de guarnição. Entre este muro, e a Cidade havia huma boa fortaleza, posta sobre hum tezo grande, e formosa, com seus baluartes, e revézes, e não se podia passar pera a Cidade sem tomarem primeiro os baluartes, e fortes da praia, porque mettendo-se algum exercito em meio sicava arrifcado a se perder, por causa da muita artilheria que de ambas as partes lhe ficava. Diogo da Silveira foi vendo, e notando tudo, sem o perturbarem as muitas, e amiudadas bombardadas, que sobre elle choviam, e passando pelos fortes notou que adiante delles pelo rio bem assima havia hum lugar em que se podia desembarcar, e commetter a fortaleza, que estava entre a Cidade, e as fortificações da praia pela outra face, sem se metterem em meio dos fortes. Notando tudo muito bem, tornou-se ao Governador, sem lhe acontecer desastre algum: e presente todos os Capitães yelhos, lhe deo

relação do que vira, com que se assentou, que se commettesse a Cidade por aquella parte, e que fosse ao outro dia, pera o que se fizeram prestes, ordenando as cousas necesfarias pera o commettimento da fortaleza, no que gastáram todo aquelle dia, e noite feguinte. E tanto que amanheceo, poz o Governador em ordem a desembarcação, ordenando de toda a gente tres esquadrões. O primeiro, que era a dianteira, deo a Diogo da Silveira, pera quem se passáram todos os Fidalgos aventureiros da Armada. Do fegundo esquadrão era Capitão D. Fernando Deça. O terceiro tomou o Governador pera si com todos os Fidalgos, e Capitáes velhos: ordenando o Governador, que as galés, e duas barcassas que levava, se puzessem a bataria com os fortes da praia. Ao outro dia tanto que a maré começou a encher, foram entrando o rio com todos aquelles navios de remo, que eram mais de cento e vinte, formosamente embandeirados, tocando muitas caixas, e pifaros, trombetas, e charamelas, misturando com as cousas de guerra, outras de alegria, pera mostrarem o furor, e alvoroço que levavam. Diogo da Silveira hia diante com toda a sua Armada, e foi passando pelos fortes com grandes salvas de artilheria, arcabuzaria, e gritas de todos os marinheiros, com que mettêram mui grande

# DEC. IV. LIV. VIII. CAP. IV. 239

terror, e espanto nos inimigos, que acudíram aos fortes da praia cuidando que os quizessem commetter. Diogo da Silveira como hia despedido do remo, foi passando por meio de nuvens de pelouros, e de fumaças, que assi da terra, como da nossa Armada erão tantas, e tão espessas, que cubriam o rio, e parecia que a terra, e o Ceo se desfazia em coriscos. E passando adiante, foi pôr a prôa na parte que tinha notado, em que logo saltou com todos os seus, e formou em terra o seu esquadrão, que era de mais de mil e quinhentos homens, com suas bandeiras desenroladas, e ao som de caixas, e pifaros, foram marchando á fortaleza, donde lhes atiráram infinitas bombardadas, que todas davam em meio delles sem fazer damno algum, o que foi coufa milagrofa. Diogo da Silveira que hia demandando a fortaleza pela face da banda do Levante, achou já no campo Melique Tocão com dez mi**l** homens, posto em ordem de batalha. Diogo da Silveira animando os feus brevemente, appellidando Sant-Iago, remetteo com os inimigos, baralhando-se todos em huma cruel batatha, derribando-lhe os nossos daquella primeira falva da arcabuzaria mais de quatrocentos, e vindo á espada começáram a fazer nelles grande destruição, e como hiam com aquelle primeiro impeto, e furor, não

estimando os inimigos em cousa alguma, assi apertáram com elles que os fizeram voltar. Meliqui Tocão vendo-se desbaratado, não se quiz recolher pera a fortaleza, mas foi-se de longo della pera o sertão. Os que estavam na fortaleza, vendo ir Melique Tocão fugindo, não ousando a esperar os nossos, lançáram-se pela outra parte fóra, e soram seguindo os seus, deixando a fortaleza despejada. Diogo da Silveira chegando á porta, vendo que a victoria estava por sua, não quiz entrar dentro, e esperou pelo Governador. Isto tudo foi tão apressado, que quando chegáram os outros esquadrões era tudo concluido. O Governador chegou á porta da fortaleza, onde achou Diogo da Silveira com a fua bandeira encostado nella, e levando-o nos braços lhe disse muitas palavras de louvores , engrandecendo a Deos com huma tamanha victoria sem custo algum. E mandou a Diogo da Silveira que entrafse na fortaleza, e a désse a sacco aos seus foldados: á volta delles entráram todos, e a escaláram. O Governador mandou recolher toda a artilheria, de que se acháram quatrocentas peças, muitas munições, e petrechos de guerra. Depois de tudo escalado, mandou o Governador fazer algumas minas, que encheo de barris de polvora, e dandolhes fogo, arrebentou toda a fortaleza até os ali-

## DEC. IV. LIV. VIII. CAP. IV. 241

aliceces. Dalli se foram aos fortes da praia, que já estavam despejados, e lhes mandou fazer o mesmo, mandando primeiro lançar todos os corpos mortos dos inimigos (que eram mais de quinhentos e cincoenta) dentro na cava, e sobre elles cahio toda aquella máquina dos edificios, quando arrebentou. Feito isto, mandou o Governador talhar os campos todos á roda, e cortar os palmares, e destruir as povoações, que estavam pelo rio dentro de longo da agua de huma, e da outra parte. É deixando tudo affolado, abrazado, e feito em cinza, mandou dar em Taná, Caranja, Carapufa, Brundim, Galiana, Bombaim, e em todos os mais lugares d'ElRey de Cambaya, em que fizeram grandes damnos, e cativáram muita gente. Feito isto, recolheo-se o Governador pera Chaul.

#### CAPITULO V.

De como Diogo da Silveira partio pera o Estreito de Meca, e o Governador Nuno da Cunha pera Goa, ficando Manoel de Alboquerque com huma Armada na costa de Cambaya, e do que lhe aconteceo.

Epois de ser o Governador em Chaul, negociou Diogo da Silveira pera o Estreito de Meca ás prezas, que partio entra-Couto. Tom. I. P. II. Q da

da de Fevereiro, levando finco Galeões, de cujos Capitáes não achámos os nomes, mais que de Vasco Pires de Sampaio, e vinte navios de remo, de que eram Capitáes Ruy de Mello, Lopo Pinto, Affonso Figueira, Bartholomeu Vaz, Gaspar Luiz, Filippe Baião, Pero Botelho , Jorge de Sousa , João Fernandes o Taful, Gonçalo Estevens, Antonio Fernandes, Diogo Gonçalves, Alvaro Mendes, Belchior Gonçalves, Antonio Ribeiro, Francisco da Costa, Antonio da Cunha, e outros. E desta jornada adiante daremos razão. O Governador depois de prover em muitas cousas, e lhe era necessario ir-se pera Goa, ordenou huma Armada pera ficar naquella costa, de que fez Capitão mór Manoel de Alboquerque, a quem deo huma galé, e vinte e hum navios de remo, dando lhe por regimento que se fizesse pela costa de Cambaya toda a guerra que pudesse. Despedida esta Armada, deo o Governador á véla pera Goa, aonde chegou em breves dias, e tratou de prover nas cousas de Malaca, e Maluco; e porque achou cartas da morte de Gonçalo Pereira, e dos defarranjos daquella terra, a que lhe era necessario acudir, despachou Tristão de Taíde, que estava provído daquella Capitanía, pera ir entrar nella, e lhe deo por regimento, que lhe mandasse prezo em ferros Vicente da Fonseca,

## DEC. IV. LIV. VIII. CAP. V. 243

e lhe escrevesse toda sua fazenda, que viria entregue em mãos de pessoas abonadas. Em fua companhia mandou embarcar Pero de Monte mór o Castelhano, (que atrás dissemos,) que os perdidos que ficavam em Maluco da companhia de Sayavedra mandáram ao Governador a pedir-lhe licença pera se irem pera a India, a quem escreveo cartas de muita honra, e mandou que se lhe désse embarcação, e todas as cousas necessarias. E pera Malaca despachou D. Paulo da Gama, por não haver novas de seu irmão D. Estevão. Estes Capitães partíram entrada de Abril. O Governador mandou a Manoel de Sousa, que estava no Malavar, que se recolhesse, e deixasse alguns navios, e gente na fortaleza de Chale pera invernarem, e lhe mandou dinheiro pera pagas, e provimentos pera mezas. Com isto concluio o Governador todos os negocios deste verão: e nós o faremos tambem com as coufas que fuccedêram a Manoel de Alboquerque, e a Diogo da Silveira, o que tudo faremos neste Capitulo, por não gastarmos outro, pelas muitas cousas que temos com que continuar.

E tratando de Manoel de Alboquerque: Tanto que o Governador o despedio, logo se fez na volta da costa de Cambaya, por onde andou fazendo toda a guerra que pode, dando em todas as povoações que ha-

Lii via

via de Baçaim até Tarapor, queimando, e assolando tudo, e tomando-lhes muitas embarcações com fazendas : e á torna viagem achou na barra de Bombaim huma não, que havia pouco tinha vindo de fóra, e estava já descarregada com medo da nossa Armada: que tanto que foi vista da terra, receando que lha queimassem, veio hum Mouro em huma almadía com huma bandeira branca, e foi levado á galé do Capitão mór, e lhe disse, que era hum mercador estrangei-ro, que aquella não era sua, que lhe pedia lha não mandasse queimar, que elle daria quinhentos pardaos pera ajuda dos provimentos daquella Armada. Manoel de Alboquerque lhos acceitou, viíto fer estrangeiro, e elle logo os mandou buscar, e entregou. E deixando-lhe a sua náo, foi entrando por aquelle rio dentro, dando em alguns lugares da Ilha de Salcete, que já fe começava a povoar: e porque todavia o damno não fosse por diante, acudíram alguns Tanadares della , e offerecêram ao Governador pareas , com tanto que lhes não queimassem suas povoações, e pela mesma maneira as mandá-ram offerecer os Tanadares de Taná, Bandorá, Maym, Bombaim, e concertando-se com todos, promettêram quatrocentos pardaos cada hum destes Tanadares cada anno, e deste anno pagáram logo todos em prata, que

## DEC. IV. LIV. VIII. CAP. V. 245

que se vendeo a razão de nove Xerasins o marco, cuja quantia achámos carregada sobre o Feitor desta Armada, com declaração que era de pareas. Feito isto por se vir chegando o inverno, recolheo-se a invernar em Chaul, pelo assi mandar o Governador.

E continuando com Diogo da Silveira, foi seguindo sua viagem até o Cabo de Guardafúi, onde as náos que vam do Achem pera Meca sempre vam demandar. Alli lhe foi cahir huma nas unhas, que logo foi rendida, posto que com trabalho por ir forte, e com muita gente, e roi tomada com todo seu recheio, e os que escapáram vivos foram cativos. Aqui ficou a Armada até ser tempo de se recolher como fez pera ir invernar a Ormuz, como levava por regimento. E chegando a Cacotorá o galeão de Vafco Pires de Sampaio, que se adiantou da Armada, houve vista de huma não de Rumes, grande, e poderosa, que tanto que conheceo o Galeão, foi-se em outro bordo. Vasco Pires a seguio, porque o seu Galeão era veleiro, e alcançou-a em poucas horas, e deo-lhe huma formosa salva de bombardadas, e depois a investio com todas as vélas, commettendo a entrada com muito valor, e esforço, porque achou nos Mouros ( que eram mais de duzentos ) mui grande resistencia, havendo mortos, e feridos de am-

bas as partes; mas os nossos entráram a não a poder de golpes, e no convés della se travou huma formosa batalha, mas por sim do negocio os Mouros foram rendidos, depois de serem os mais delles mortos. E tomando a nío comfigo, ficou esperando pela Armada, que chegou logo, e fazendo aguada em Çacotorá, foram seu caminho. No cabo de Fartaque deo Vasco Pires de Sampaio com outra não, que tambem abordou, e rendeo, que levava muita fazenda. Diogo da Silveira deo com outra poderosa não, e atirando-lhe a amainar, o fez o Capitão della, e fe foi no batél ao Galeão de Diogo da Silveira, e lhe apresentou com grande confiança huma carta, que era de hum Portuguez, que estava cativo em Judá, que trazia como falvo conduto, por lha pedir o mesmo Mouro; abrindo a, vio que dizia assi: Peço aos Senhores Capitães d'ElRey, que encontrarem esta não, que a tomem de preza, porque he de hum muito roim Mouro, a quem passei esta por não poder fazer mais, e ao pé della se assinou. Vendo Diogo da Silveira a confiança do Mouro, e a velhacaria do Portuguez, pelo credito que convinha a Christão, approvou-lhe o seguro; e rompendo-lho, porque não soubesse o engano, e lhe sizesse damno com qualquer outro Capitão que achasse, passou-lhe outro em fórma, com

## DEC. IV. LIV. VIII. CAP. V. 247

que o Mouro se foi sem sentir o engano. Inda este foi maior feito que o de Scipião o Maior, que tomando huma não de Carta-ginenses, com que o Imperio Romano estava de guerra, e os que hiam nella por fe falvarem, lhe differam que hiam por Embaixadores a Roma; e ainda que elle entendeo, que por se salvarem do perigo se aproveitavam do nome de Embaixadores, sem lhes mostrarem mais authoridade, largou-os livremente, porque quiz antes que a fé dos Romanos fosse enganada, que deixalla em alguma maneira suspeitosa. E posto que isto fosse feito valeroso, o deste nosso Capitão se póde ter por maior, por ser menos cubiçofo, porque antes quiz perder huma não carregada de ouro, (o que os Carthaginenses não levavam, ) que quebrar a fé de nenhum Portuguez, vindo aquelle Mouro tão confiado nella. E tornando á nossa historia, Diogo da Silveira foi paffando adiante, e embocou o Estreito de Persia, e foi demandar Mascate, aonde haviam de sicar os Galeбes: no porto achou João Fernandes o Taful, que indo diante huma não. que lhe disse que trazia cartas, e pedindo-Iho o achou falso, pelo que a reprezou até chegar o Capitão mór que a julgou por perdida, e se vendeo naquelle porto, e montaria tudo o que tinha sete mil cruzados. O C3-

Capitão deixou os galeões em Mascate, e elle se passou aos navios de remo, e nelles foi a Ormuz, onde invernou. Aqui o deixaremos até tornar a elle.

#### CAPITULO VI.

Das cousas, que este anno acontecêram cm Maluco: e do grande aperto em que a Rainha poz aos da fortaleza: e de como lhe entregáram por partido seu silho El-Rey Ayalo: e de como se passou pera Tidore, e Vicente da Fonseca alevantou por Rey seu irmão Tabarija.

Ontinuando com as coufas de Maluco, por nos cabarem neste tempo: Depois da morte de Gonçalo Pereira, e succeder em feu lugar Vicente da Fonseca, (como atrás temos dito, ) vendo a Rainha quão mal lhe succedêra aquelle negocio, e que todavia seu filho ficava na fortaleza reteudo como dantes, cuidando que pelo avorrecimento que todos tinham a Gonçalo Pereira, e pela largueza que com elle tinha usado Vicente da Fonseca em lhes largar o commercio cravo, lhe concederiam seu filho, grangeando pera isso a todos os casados, mandou em fegredo peitas a Vicente da Fonfeca pera que lhe desse seu filho. Vicente da Fonseca receando de bolir naquelle negocio, des-

# DEC. IV. LIV. VIII. CAP. VI. 249

enganou a Rainha, que lhe cortariam a cabeça se tal fizesse, sem o Governador da India o mandar. Vendo a Rainha que não podia haver o filho ás mãos, nem por peitas, nem por rogos, determinou de o haver por força; pera o que convocou ajuda de todos os Reys vizinhos pera contra os Portugue-zes, e mandou recolher todos os mantimentos, pera que não fossem á fortaleza, nem por mar, nem por terra: com o que come-çáram os nossos a sentir grande falta de tudo. E assi chegou a cousa a tanto estremo, que assentáram pedirem pazes á Rainha, e concederem-lhe seu filho, que era o que ella pertendia, porque isso era menos mal que perder-se a fortaleza. E assi lhe mandáram fallar por algumas vezes, e seu silho lho mandou pedir por termos, que veio a conceder pazes com todas as condições que os nossos quizeram, com lhe entregarem seu si-lho, com o que ella sicou tão apaziguada, e quieta, que tornou logo a povoar a Cida-de, e a correrem os mantimentos em abastança, e os nossos a sahirem fóra das necesfidades em que estavam. ElRey como esteve em poder da Rainha, logo ella lhe entregou a governança do Reyno, em cujo princípio elle começou a mostrar severidade, e aspereza com os principaes, e a descubrir mocidades, que até então não pode, com o que

que se tornou a fazer tão avorrecido a todos, que já o tomáram antes prezo como estava. Estes desgostos nunca pode temperar fua mai, porque o moço não tinha natureza pera isso. Estando as cousas entre os Ternatezes assi arruinadas, succedeo irem huns tres homens Portuguezes de baixa sorte á povoação dos Ternatezes, ou a roubar, ou a fazer força a algumas mulheres (no que efta gente baixa he mui descomedida, pela pouca disciplina que nestas partes ha.) À isto acudíram alguns Mouros, e dando nel-les os matáram. Sabido este caso por Vicen-te da Fonseca, mandou tirar grandes inqui-rições daquellas mortes; e como ElRey estava odioso a todos, foram certos Ternatezes principaes á fortaleza, e em fegredo fizeram crer ao Capitão, que ElRey mandára matar aquelles homens, ajuntando a ifto outras culpas, e mexericos, com que o indignáram contra ElRey, tratando logo de o haver ás mãos pera o castigar. Isto não pode ser em tanto segredo, que elle não sos-se avisado, e como sicára escaldado da prizão, nunca mais quiz conversar á nossa fortaleza, andando mui precatado, e receofo do Capitão; porque como no peito maliciofo he muito natural imaginar em todo o outro algum engano como elle faria, assi este nunca mais se quiz fiar do Capitão. E vendo

#### DEC. IV. LIV. VIII. CAP. VI. 251

do elle que o não podia haver ás mãos, começou-se a declarar, e a lhe fazer guerra, porque bem entendeo que estava tão mal quisto, que o não haviam de ajudar os seus. É armando algumas embarcações, lhe mandou dar em algumas povoações, em que fizeram bem de damno, e cativáram muitas pessoas, e o mesmo fez o Capitão em pesfoa, fahindo da fortaleza a dar-lhe alguns affaltos na fua Cidade, com que o inquietou muito. E como elle estava odioso a todos, vendo-os retirar, e não ó ajudarem, receando-se que hum dia dessem nelle, e o entregassem ao Capitão, não se havendo por seguro naquella Ilha, passou-se a Tidore, onde aquelle Rey o recolheo contra o contra-to das pazes. Sabido isto por Vicente da Fonfeca, mandou logo chamar os Governadores de Ternate, e hum irmão do Rey fugido mais moço, chamado Tabarija, e o alevantou por Rey de Maluco, com as ceremonias entre elles acostumadas. Disto se escandalizáram alguns dos naturaes, e outros folgáram. Entre os Portuguezes não faltavam tambem desgostos, porque viam que Vicente da Fonseca fora injustamente eleito por Capitão, tendo culpas, e estando prezo por crimes: e mais haviam que elle fora o principal induzidor da morte de Gonfalo Pereira, e elle andava tambem tão pejado, que

como homem que lhe remordia a consciencia, não se quietava, nem largava as armas da mão temendo-se de todos, vivendo triste, e malenconizado, desejando de se ver fóra daquella obrigação. ElRey Tabarija tratou de proceder no governo mais suavemente que o irmão, correndo em amizade com. os Portuguezes, cousa que o irmão muito sentio: que como foi sempre inimigo dos Portuguezes, tratou de homiziar ElRey de Tidore, e os mais vizinhos com elles, e afsi teceo estas cousas, que começou ElRey de Tidore a se declarar por inimigo, lançan-do mão de achaques bem pequenos. Neste estado estavam as cousas de Maluco, quando chegou áquella fortaleza Tristão de Taíde, como adiante diremos.

#### CAPITULO VII.

De como ElRey D. João despedio este anno de trinta e tres tres Armadas pera a India, duas em Março, e huma em Outubro de dez caravelas, de que veio por Capitão D. Pedro de Castello branco: e do que aconteceo a Diogo da Silveira, que invernou em Ormuz.

Ra tamanho o cuidado que ElRey Dom João tinha de prover nas coufas da India, que tendo novas pela Armada que ef-

# DEC. IV. LIV. VIII. CAP. VII. 253

te Setembro de mil e quinhentos e trinta e dous chegou ao Reyno, de como Nuno da Cunha ficava sobre Dio, sem saber ainda o que lhe tinha succedido, mandou negociar fete náos pera lhe mandar este anno de trinta e tres, que repartio em tres Capitanías. Da primeira, que partio em Março, era Capitão mór D. João Pereira, pai de D. Martinho Pereira, que em tempo d'ElRey Dom Sebastião governou o Reyno, a quem Ei-Rey despachou com a Capitanía de Goa, e foi embarcado na não Flor de la mar; e os Capitães da fua companhia eram Vasco de Paiva na não Santa Barbara, Diogo Brandão na não Santa Clara, e D. Francisco de Noronha na não S. João. E logo na entrada de Abril deram á véla as outras tres náos, de que era Capitão mór D. Gonçalo Coutinho, que tambem hia despachado com a Capitanía de Goa; e os mais Capitaes de sua companhia eram Simão da Veiga, e Nuno Furtado. Nestas náos mandou ElRey hum Alvará ao Governador Nuno da Cunha, feito em Evora por Pero de Alcaçova Secretario, em que mandava a todos os Capitães das fortalezas da India, que acudissem com as menagens dellas aos Governadores, e lhe obedecessem como á sua propria pessoa: por onde parece, que até então eram todos izentos dos Governadores da India, e não co-

nheciam outro superior senão o Rey, em cujas mãos davam as menagens de suas fortalezas. Depois destas Armadas partidas, chegáram as náos da companhia do Doutor Pero Vaz de Amaral , por quem ElRey teve novas do ruim successo da jornada de Nuno da Cunha em Dio; e como estava assentado, que pera fegurança da India era necessario fazer-se fortaleza naquella Ilha, se determinou de mandar mais poder : e logo mandou tomar caravelas por Villa de Conde, e por Vianna, e ajuntando dez, as man-dou negociar com muita brevidade, e fazer por todo o Reyno dous mil homens pera mandar nellas; e por Capitão mór desta Armada elegeo D. Pedro de Castello branco, a que deo quatro annos da Capitanía de Ormuz. Esta Armada deo á véla entrada de Novembro: os mais Capitães eram Nicoláo Juzarte, Balthazar Gonçalves, Antonio Lobo, Lionel de Lima, Heitor de Sousa, Francisco Pereira, Gonçalo Fernandes, João de Sousa, e Francisco Leme. Todas estas caravelas eram Latinas, sómente D. Pedro hia no galeão Salvador, que era huma formo-fa peça, e todas hiam ordenadas pera ficarem na India; e de sua viagem adiante daremos razão. E continuando com as duas Armadas que partíram primeiro, tiveram ambas tão boa viagem, que foram em Setembro

# DEC. IV. LIV. VIII. CAP. VII. 255

bro tomar a barra de Goa: sómente a não. de que era Capitão D. Francisco de Noronha, que se soçobrou na paragem do Cabo de Boa Esperança á vista das outras, com hum tempo groffo que lhe deo. Nesta companhia veio D. Estevão da Gama, que estava em Moçambique de invernada. O Governador folgou muito com esta Armada, porque determinava de metter todo o resto nas cousas de Cambaya; pelo que logo mandou dar aviamento ás cousas de sua embarcação, porque determinava de se partir tanto que despedisse as náos pera Cochim, a que mandou dar muita pressa, e elle escreveo a ElRey o estado em que a India ficava, e metteo de posse da Capitanía de Goa a D. João Pereira. E em quanto o Governador se não embarca, continuaremos com Diogo da Silveira Capitão mór do mar, que deixámos invernando em Ormuz.

Tanto que entrou Agosto soi-se pera Mascate, onde estavam os galeões, e sazendo-lhes seus provimentos, deo á véla pera Goa com toda a sua Armada junta. E indo já demandar a costa de Dio, da outra banda de Por deo-lhe huma tormenta mui grande, com que toda a Armada se espalhou, correndo cada hum como melhor pode; e a susta de Filippe Baião, que era velha, soi comida dos mares sem apparecer mais cousa alguma

della. Vasco Pires de Sampaio, que foi no seu Galeão correndo á vontade dos ventos, tanto que a tormenta cessou, houve vista de huma não de Meca, a que deo caça muitas horas, e alcançando-a, a abordou, deitandofe logo dentro com os seus soldados, e depois de grande resistencia da parte dos Mouros a rendeo com grande damno dos inimigos ; e passando o Capitão da não com os mais que escapáram ao seu Galeão, mettendo alguma gente na náo que estava cheia de fazenda, a levou comfigo, e foi demandar a ponta de Dio, aonde toda a Armada se havia de ajuntar. E indo já perto, houve vista de alguns navios da Armada, que hiam correndo a huma náo de Meca; e como o tempo era grosso, por ser ainda em Setembro, prepassou hum dos Galeses da companhia, (que já se tinha ajuntado,) pela náo que Vasco Pires levava tomada, e deo-lhe huma pancada tamanha, que a abrio toda, e se foi logo ao fundo, salvando-se porém os Portuguezes que nella hiam, que eram finco, ou seis. Os navios que hiam seguindo a não de Meca foram apôs ella até á barra de Surrate, onde a alcançáram, e rendêram, e tomando-a comfigo a leváram pera Chaul. E quasi no mesmo tempo chegou tambem o Capitão mór áquelle porto, e defpedio os navios grossos pera se irem concer-

#### DEC. IV. LIV. VIII. CAP. VII. 257.

tar, e elle se embarcou na galé de Manoel de Alboquerque, e mandou negociar os navios de remo, e armou outros que alli achou, e prefazendo cópia de vinte, foi-se continuar na guerra de Cambaya, e se poz na enceada, e totalmente defendeo a navegação aos inimigos, com que os poz em grandes necessidades assi por lhes não entrar coufa alguma de fóra, como por não poderem levar suas fazendas a outras partes. E andando na paragem de Surrate, foi ter com elle hum navio ligeiro de Cambaya, em que hia hum pagem do Soltão Badur com huma carta pera o Governador, e dando razão ao Capitão mór de si, e ao que hia, lhe fez muitas honras, e gazalhados, e mandou em sua companhia dous navios; e chegando áquella Cidade, foi levado ao Governador, que o recebeo mui bem, e vio a carta de Soltão Badur, em que lhe pedia que se fosse ver com elle a Dio, porque cumpria assi ao serviço d'ElRey de Portugal. O Governador mandou agazalhar o messageiro, e pondo este caso em conselho, foi asfentado por todos os Fidalgos, e Capitães, que era necessario ir-se ver com aquelle Rey, porque poderia ser lhe quizesse dar fortaleza em Dio pela necessidade em que estava, e pelo aperto em que o tinham posto com a contínua guerra que lhe tinha feito. Com Couto. Tom. I. P. 11.

isto mandou o Governador lançar a Armada ao mar, porque queria metter nesta jornada todo o resto de sua potencia; e despachando as náos pera Cochim, escreveo de novo a ElRey a jornada pera que se sicava fazendo prestes.

#### CAPITULO VIII.

Da razão porque Soltão Badur mandou pedir ao Governador Nuno da Cunha, que se visse com elle: e da grande Armada, que se chamou das Vistas, com que o Governador partio pera Dio: e do desafio que houve entre Manoel de Macedo, e o Rumecan, de tantos por tantos.

Om as grandes guerras, que nossa Armadas fizeram estes tres annos passados áquelle Reyno de Cambaya, andava Soltão Badur tão assombrado, (porque cada dia tinha prantos, e choros de seus vassallos, que hiam fugindo das mortes, dos damnos, e dos incendios que recebiam,) que se não sabia determinar. E como era máo, cruel, e tyranno, e Deos o queria castigar, lhe chegáram tambem novas, que os Reynos de Chitor, e do Mandou, (que elle tyrannicamente tinha tomado aos vizinhos,) se lhe tinham rebelado. Isto acabou de o melanconizar de feição, que perdeo o conselho, porque se via

#### DEG. IV. LIV. VIII. CAP. VIII. 259

via em meio de duas tallas, que o não deixavam bolir comfigo: huma, a cruel guerra que o Governador lhe fazia; outra os Reynos que se lhe alevantáram, a que se quizesse acudir, havia de desamparar as cousas de Cambaya, e arrifcar a lhe tomar o Governador Dio, de que elle estava tão cioso, se se descuidasse dos outros Reynos, e visfem que se lhes não acudia, podiam-se rebelar os mais que tinha pera aquella parte, como Uzem, Agará, Nagaor, Agimir, e outros. E entendendo que a indeterminação naquelle negocio podia ser de muito damno, chamou a conselho Mostafá Baxá, Coge Çofar, Caracem, Aminacem, e todos os mais Capitaes grandes, e com elles tratou sobre o modo que teria pera nem perder os Reynos, que se lhes tinham rebelado, nem desamparar a Ilha de Dio, em que o Governador trazia tanto os olhos? E debatido este negocio, assentáram todos, que mandasfe chamar o Governador da India, e lhe concedesse a Cidade de Baçaim com suas tanadarias, e jurisdicção, que era cousa de mais importancia no rendimento que Dio, e que fizesse com elle humas firmes pazes, e que com ellas ficariam seus vassallos resfolegando , e tornariam a levantar cabeça , e elle poderia acudir ás outras coufas fem fobrefalto algum. Com esta resolução despedio o Rii

Badur aquelle pagem, que era hum dos do feu seio, com a carta que dissemos. O Governador depois de despachar as náos pera Cochim, e prover a costa do Malavar com alguns navios por não ficar defamparada, embarcou-se entrada de Dezembro em toda a Armada que a India tinha, em que levava de vantagem de sinco mil homens, e dando á véla, foi tomar Chaul, onde se foi ajuntar com elle Diogo da Silveira; e depois de dar despacho a algumas cousas, deo á véla pera Dio, e surgio sobre aquella barra com duzentos navios, que enchiam todo aquelle mar, dando a mais foberba mostra, e falva de artilheria, que podia ser. Soltão Badur que estava na Cidade de Novanager, dalli a duas leguas, mandou logo visitar o Governador, e elle lhe pagou a visita mandando-lhe o Secretario, e João de Sant-Iago por lingua, e a voltas disso mandou tratar com elle sobre o modo de como se haviam de ver. Sobre isto corrêram muitos recados de parte a parte, em que se detiveram alguns dias; e por não satisfazer ao Governador o modo que ElRey queria que se tivesse nas vistas, o não quiz acceitar. Sobre este modo ha differentes opinioes; mas a certa he, que queria o Governador que lhe fosse ÉlRey fallar á borda da agua, hum da terra, e outro do mar: ElRey que não, fe-

#### DEC. IV. LIV. VIII. CAP. VIII. 261

fenão que o fosse ver a terra na Villa dos Rumes em suas tendas, pelo que não se concluio em cousa alguma. Nestes dias que se detiveram succedeo este caso. Como os nosfos estavam em tregoas, vinham os grandes de Cambaya ver a Armada, e os Portugue-zes hiam a terra á Villa dos Rumes a ver o exercito que alli estava, (que era cousa for-mossissima de ver.) Entre estes foi hum dia Manoel de Macedo Capitão de Chaul, (que tinha ido com o Governador pera o acompanhar,) e andando vendo, e notando o exercito, encontrou-se com hum Rume, que fe chamava entre os Mouros o Tigre do Mundo, genro de Coge Cofar, homem façanhoio assi em corpo, como em forças, que era como Guarda mór d'ElRey, e andava fempre ao longo delle. Este como se prezava de grande Cavalleiro, e era muito soberbo, e arrogante, em passando pelos Portuguezes parece que os encontrou de má feição, e foi torcendo os bigodes por bizarrice. Tomado Manoel de Macedo daquelle negocio, foife pera o Galeão do Governador, e lhe contou o caso, pedindo-lhe licença pera mandar desassar Rumecan, porque convinha assi á fua honra: o Governador como tinha grande confiança em Manoel de Macedo, e aquelle negoció todo vinha a redundar em gloria, e honra dos Portuguezes, concedeolho,

lho, o que elle houve por mercê mui assinalada. Logo fez hum cartel de dezafio ao Tygre do Mundo em lingua Persia, e lho mandou por João de Sant-Iago, em que o desafiava de pessoa a pessoa, ou tantos por tantos, e que o lugar fosse entre a fortaleza de Dio, e o exercito, cada hum em fua Fusta de remo. O Tigre do Mundo acceitou o desafio de tantos por tantos, porque quiz nelle metter alguns Rumes seus amigos. Este numero de quantos foram não a-chámos na fortaleza, e neste negocio ha nos homens grandes desconcordancias; porque huns dizem que foram dez por dez, outros que trinta por trinta. Em fim como quer que fosse, começou a haver antre os Portuguezes grandes alvoroços, porque os mais dos Fidalgos, e Capitaes queriam ser do numero; mas o Governador mandou, que fossem os que primeiro se offerecêram a Manoel de Macedo, que foram Manoel Rodrigues Coutinho, Antonio de Sá o Rume, João Juzarte Tição, Gonçalo Vaz Coutinho. Estes Fidalgos fós achamos nomeados; e porque os foldados se não aggravassem de sicarem de fóra em negocio tão honrado, escolheo o Governador dous, hum chamado João Velho, e outro Francisco Gonçalves das Armas, pelas ter sempre muito boas, e se prezar muito dellas. È o dia aprazado se vestí-

# DEC. IV. LIV. VIII. CAP. VIII. 263

tíram todos muito rica, e louçamente, levando todos collares de hombros, medalhas, perolas, e espadas ricas, porque tudo isto Îhes deram com muito gosto os que o tinham. As armas que levavam eram espadas, e adagas, e rodellas. E assi muito custosamente ataviados fe embarcáram em huma galeota rija, e forte, que pera isto escolhêram, guarnecida com seu toldo de seda, e de formosas bandeiras de côres, com charamelas, e outros instrumentos de alegria, e foram falvar o galeão do Governador, e entráram nelle a lhes dar sua vista. O Governador os fahio a receber fóra da tolda, abraçando a todos mui alegre, folgando de os ver tão gentis-homens, e acompanhando-os até o bordo do galeão, ao despedir lhes disse : Senhores Fidalgos, e Cavalleiros, eu não tenho que vos lembrar, mas só vos lembro, que ides pelejar por honra de nossa nação: a vistoria está certa, vá Deos comvosco. Embarcados na galeota foram-se pôr no posto a esperar os inimigos. Na Armada havia grandes alvoroços, e invejas, e as enxarceas dos galeões, e as gaveas estavam todas cheias de gente pera verem o desafio, ainda que de longe. Os nossos esperáram todo aquelle dia sem os inimigos virem, e tanto que anoiteceo recolhèram-se pera junto da Armada, e em amanhecendo tornáram-se ao pof-

posto sem tambem os virem demandar, nem ao outro dia que soi o terceiro. E acabado o dia, havendo-se por desobrigados, salváram a Cidade com algumas bombardadas, e depois com charamelas, e trombetas, e soram-se recolhendo pera a Armada, e nunca se soube a razão porque os inimigos she não sahíram; mas soube-se que Rumecan Capitão geral do exercito sicára mui pezaroso, e sentíra muito aquella affronta, sicando desta yez os Rumes mui desacreditados.

#### CAPITULO IX.

Da differença que ha entre os Rumes, e Turcos, e porque se chamam Rumes: e do que sez o Governador Nuno da Cunha: e de como Diogo da Silveira foi com huma Armada ao Estreito.

A que fallamos em Rumes, (porque muito poucas pessoas sabem a disferença que ha delles aos Turcos,) e donde vem este nome Rume, o diremos brevemente. He de saber, que os verdadeiros Turcos são aquelles, que descêram dos montes Caspios, e soram conquistar toda essa Natolia, toda essa Grecia, e o Grande Imperio de Constantinopola; e porque a primeira parte que povoáram soi a de Natolia, se chamou delles a Grão Turquia, porque elles trouxeram já com-

## DEC. IV. LIV. VIII. CAP. IX. 265

comfigo este nome de Turcos, porque descêram da Provincia de Turchestan, como adiante melhor se verá, quando fallarmos da origem dos Magores, e reprovamos a opinião que alguns tiveram em dizerem, que os Turcos se chamáram assi dos Teucros, que foram os Troianos; ou porque povoáram aquella parte que os Teucros possuíram: esta opinião parece que tomáram da seme-Ihança do nome. Os Rumes são todos aquelles naturaes da Provincia de Tracia, e daquella parte de Constantinopola, que se chamou Romania, daquelle privilegio que o Papa Silvestre concedeo ao Imperador Conftantino, (fegundo Platina, ) que querendo gratificar áquelle Imperador, quando lhe largou a Cidade de Roma pera nella assentar a Cadeira de S. Pedro, mudando-se pera Constantinopola, mandou que aquella Cidade se chamasse dalli por diante Roma, concedendo-lhe grandes privilegios, e liberdades. Dalli por diante se ficou chamando toda aquella parte de Tracia, Romania, e feus naturaes Romanis: e os Turcos depois corrompendo-lhe o nome, lhe chamáram Rumeli, e nós depois Rumes. E não só os que se passáram á lei de Masamede, depois que aquelle Imperio se perdeo, mas ainda os de toda Grecia, que ficáram na fua antiga; porque como os Gregos eram muitos, e an-

davam misturados com hum mesmo trajo; fem fazer differença o Mouro do Christão, mandou hum daquelles Principes Turcos, que os Christãos trouxessem nas cabeças toucas pretas pera serem conhecidos, e differenciados, e assi o são tanto de todos, que os nomeão por este nome Cara Rum, que quer dizer os Rumes da divisa preta. E aos Judeos mandou que trouxessem toucas amarelas, e os Mouros todas brancas. Isto mudou Soltão Amurat filho de Soleimão, e neto de Selim; e mandou que os Christãos trouxessem barretes pretos, e os Judeos vermelhos, e os Mouros seus turbantes brancos. Estes Rumes como procedem dos Gregos, tem-se por mais honrados que os Turcos, e na verdade lhe são avantajados em costumes, limpeza, e valor; e onde quer que chegam logo se nomeam por Rumes á boca cheia; e a mór affronta que se lhe póde fazer he, chamar a hum destes Turco, por haverem a todos por baixos, torpes, e desprimorosos. Esta he a razão deste nome de Rume, e não a que dam alguns mal vistos nas historias, que dizem chamarem-se assi por procederem dos Romanos, que ficáram naquelle Imperio do Egypto depois que veio a poder dos Soltãos.

E tornando a continuar com o Governador: Depois de se deter na barra de Dio

## DEC. IV. LIV. VIII. CAP. IX. 267

alguns dias, vendo que Soltão Badur não queria consentir nas vistas, mandou-lhe pedir por João de Sant-Iago, que lhe fizesse mercê de Diogo de Mesquita, e de todos os Portuguezes que tinha cativos, que lhe elle negou; e não aguardando mais, fez-se á véla com toda a sua Armada, sem ter mais comprimentos, e foi tomar Chaul. Alli se deteve alguns dias em negociar Diogo da Silveira, que havia de ir ao Estreito de Meca ás prezas; porque naquelle tempo aquillo era o que sustentava a India, e tão grandes Armadas como então se fazião, porque os rendimentos das entradas eram poucos. Partio Diogo da Silveira de Chaul em Fevereiro com feis galedes, e vinte navios de remo. Dos galeões eram Capitães, a fóra elle que hia no Reys Magos, D. Roque Tello do Camorim grande, Antonio de Lemos da Trofa em outro. Dos mais Capitães não achámos os nomes. Os Capitães das Fuftas eram quasi todos os que levou da outra vez ao Estreito, que sempre o acompanháram, e de sua viagem adiante daremos razão. Despedida esta Armada, o Governador fe foi pera Goa, onde começou a entender nos provimentos de Malaca, e Maluco, despachando D. Estevão da Gama pera ir entrar na fortaleza de Malaca, por fer primeiro em tempo que seu irmão D. Paulo,

que lá estava, dando-lhe poderes de Veador da Fazenda, e huma Provisão pera seu irmão D. Paulo ficar por Capitão mór do Mar todo o seu tempo, até lhe tornar a caber a Capitanía que era apôs elle, porque estava o Rey de Viantana de guerra, e era necesfario acudir áquellas cousas, pera o que deo a D. Estevão tres galeões, de que a fóra elle eram Capitaes Simão Sodré, Antonio de Brito, que havia de ir a Banda, e alguns navios ligeiros, em que hiam André Casco de Evora, João Rodrigues de Sousa, irmão de Martim Affonso de Sousa, e Dom Francisco de Lima: nestas vazilhas iriam quatrocentos Portuguezes. Esta Armada se fez á véla de quinze de Abril por diante, indo embarcado com D. Estevão seu irmão D. Christovão da Gama, com Provisão, pera que se D. Paulo seu irmão não quizesse lá ficar por Capitão mór, o fer elle. Nesta conserva foi tambem Vasco da Cunha na não Santa Cruz pera em Malaca carregar de drogas, e de pimenta da Sunda, (que estava já feita em Malaca,) e ir-se pera Portugal lá pelo boqueirão da Sunda fóra.

#### CAPITULO X.

Do que aconteceo a Diogo da Silveira na viagem do Estreito : e de como chegou a Goa D. Pedro de Castello-branco com as caravelas.

P Artido Diogo da Silveira de Chaul com toda fua Armada junta, fem lhe acon-tecer defastre algum, foi haver vista da costa de Arabia, e a monte de Felix se deixou andar com os navios postos por paragens. Alli lhe foram dar nas mãos algumas náos de Cambaya, e do Achem, que logo foram rendidas, e algumas de pouco porte, e depois de lhe tirarem o substancial, lhes deram fogo por se não pejarem com ellas, e outras deixáram com as fazendas, que leváram comfigo até Mascate, onde ficáram os galeões: e o Capitão mór em os navios de remo fe foi invernar a Ormuz, levando as náos de preza, que se vendêram com as fazendas, o que tudo importou perto de oitenta mil pardaos, que fizeram as despezas da Armada. Aqui os deixaremos, porque he razão que continuemos com D. Pedro de Castello-branco, que deixámos partido do Reino. Seguindo esta Armada sua viagem ora com bonanças, ora com contrastes, foram em Fevereiro tomar Moçambique, aonde

de todas as caravelas se ajuntáram, reformando-se, e aparelhando-se de muitas cousas de que tinham muita necessidade, com os tempos que passáram, tomando agua, e refresco; e de quinze de Março por diante se fizeram á véla pera Goa, achando no caminho muitas calmarias, que lhes deram trabalho, e os deteve até entrada de Maio, que chegáram á barra de Goa, aonde surgíram. O Governador tanto que teve novas acudio á barra com muitos officiaes da ribeira, e muitas barcas, em que mandou descarregar o galeão, porque era grande, e mettello pera dentro com as caravelas, porque as não tomasse fóra o inverno, porque cada dia es-peravam. E recebeo D. Pedro de Castellobranco com muitas honras, e o levou comfigo pera a Cidade, onde o mandou aposentar mui bem, e aos Reynoes da Armada (que assim chamam a todos os que vam do Reyno o primeiro anno ) mandou o Governador pagar seus quarteis. Com estas Armadas, de D. João Pereira, D. Gonçalo Coutinho, e esta de D. Pedro, que toda veio ordenada pera ficar na India, ficou ella prospera de navios, e Officiaes. Esta he a razão por que naquelles tempos havia tamanhas Armadas, e porque a ribeira d'ElRey estava tão provída de Mestres, Pilotos, bombardeiros, marinheiros, calasates, e todos os mais

# DEC. IV. LIV. VIII. CAP. X. 271

mais Officiaes de que sempre havia perto de mil homens destes, e mantimentos. Que por regimento que havia, não podiam ser passados em algum tempo a titulo de soldados, nem servirem em outra cousa, senão nas Armadas, em que estes Governadores tinham tal ordem, que todas as náos, e galeões d'ElRey (que eram de vantagem de vinte e sinco) tinham Capitaes nomeados, que venciam ordenados todo o anno, quer fizessem viagem, quer não: e o mesmo o Mestre, Piloto, Bombardeiros, e mais Officiaes ordenados a cada navio, que eram obrigados a terem seus aparelhos lestes, e preparados de feição, que se em dous dias quizessem guarnecer todos os galeões, o po-diam fazer sem embaraço, porque cada Mestre com os marinheiros de sua obrigação acudiam ao seu galeão, sem ter cuidado de outra cousa, e assim era ElRey muito bem fervido, e os seus galeões reformados, concertados, e vigiados, e duravam muitos annos: E com a India não render mais que a metade do que depois rendeo, havia dinheiro pera isto, e pera se pagarem quatro mil soldados a quatro quarteis cada anno, e pera se fazerem náos, galés, galeões quasi todos os annos novos; e mais não havia tanto Véador, e Superintendente da Fazenda, como ha hoje pelas fortalezas, que os Goyer-

vernadores, e Vifo-Reys ordenam pera aproveitar a Fazenda d'ElRey, que nunca foi tão defaproveitada como em feu poder. E naquelle tempo ferviam os Officiaes feus cargos livremente, fem as vexações que hoje tem os Feitores, aslim dos Capitães, como dos Veadores da Fazenda, que muitas vezes não são nem de tanto fangue, nem de tanto merecimento. E neste tempo em que as cousas corriam via ordinaria, havia tudo de sobejo; mas depois veio isto a descahir tanto, que com render a India duas vezes mais que naquelle tempo, chegou a ribeira d'ElRey a não ter mais que sinco, ou seis Officiaes Portuguezes, e a se irem os galeões ao fundo com agua surtos no porto, por não terem quem shes desse á bomba, nem quem os vigiasse; e escaçamente se poderem fazer duas Armadas de navios de remo pera o Malavar, e pera o Norte muito mal provídas, com mil e duzentos homens que podem andar nellas, pagos a hum quartel cada anno; e com isto acontecer, deixar-se de prover Maluco por falta de hum galeão, pelo não haver na ribeira. A razão destas cousas não foi de alguma mudança dos Ceos, nem da terra, porque os elementos sempre foram huns, a terra, e os campos assim mesmo acodem com seus fruitos a sua fezão como dantes: por onde a mutos a fua fezão como dantes: por onde a

# DEC. IV. LIV. VIII. CAP. X. 273

mudança deve fer a dos homens, das leis, e dos costumes tão differentes em tudo daquelles com que a India se ganhou; porque diz Seneca, que os Estados he necessario sustentarem-se com as mesmas artes com que fe ganháram: Logo parece que tanto que nellas houver mudanças, estarão a risco de se perderem. A India ganhou-se com peitos desinteressados, e com o intento no serviço de Deos, e d'ElRey, com desejos de honra, e fama, com se estimarem os homens, com os Capitães não terem outros arreios, nem tapeçarias mais que muitos foldados em fuas casas com poucos Desembargadores, e Ouvidores: o que depois veio a fer tão differente, que já hoje ha poucos que pertendam fama, senão renda. Trocáram-se os ardis da guerra em ardís de fazenda, e recolher os foldados tem-fe já por doudice, e por isso andam muitos pelas portas dos Mosteiros. Costumava a dizer D. Antonio de Noronha, fendo Viso-Rey da India: Que ella não duraria mais, que em quanto nella houvesse doudos. E perguntando-lhe que doudos haviam de ser, respondeo: Que Fidalgos que Sabiam ricos de suas fortalezas, e tudo o que dellas traziam, tornavam a despender no serviço d'ElRey; e praza a Deos que não venha a ser verdadeira sua opinião, porque hoje assim se fechain os Capitaes com seu di-Couto, Tom. I. P. 11. n hei-

nheiro, que não ha poder entrar com elles mais que a morte, que parece que de proposito os espreita; porque em os vendo ricos, e prosperos, vem huma dor de cabeça, e acabam-se todos os seus castellos de vento. E pelo decurso da historia apontaremos tempo, em que nenhum Capitão logrou o que acquirio pelos meios que elles sabem. Deixemos esta materia que he perigosa, e continuemos com nossa historia.

#### CAPITULO XI.

Do que aconteceo a D. Estevão da Gama até chegar a Malaca: e de como Lac Ximena Capitão d'ElRey de Viantana soi dar vista a Malaca, e D. Paulo da Gama lhe sahio, e da cruel batalha que tiveram, em que D. Paulo soi morto, e desbaratado.

Partido de Goa D. Estevão da Gama, como atrás dissemos, tendo sempre boa viagem, soi a Malaca entrada de Junho, sendo muito bem recebido de seu irmão D. Paulo, que o tinha por morto, e logo she entregou a fortaleza, sem os inconvenientes, e embargos, que hoje tem os Capitães, e mais Officiaes, porque naquelle tempo todo o Capitão a todo tempo que chegava á India, sendo primeiro em tempo que o ou-

#### DEC. IV. LIV. VIII. CAP. XI. 275

tro que já estava na fortaleza o podia ir tirar, o que depois ElRey revogou com hum Alvará, em que mandava, que tanto que hum Capitão estivesse de posse o não fosse tirar outro vindo do Reyno, posto que fosse primeiro em tempo, o que sez por evitar muitos inconvenientes. E havendo perto de quinze dias que D. Estevão era chegado, succedeo a desastrada morte de seu irmão D. Paulo da Gama, que foi por esta maneira. O Rey de Bintão, que Pero Mascarenhas desbaratou, e destruio, (como atrás temos dito,) passou-se pera a terra sirme de Malaca, e fundou naquella ponta da terra, a que chamam Viantana, huma formosa Cidade; e como estava escandalizado dos Portuguezes, buscava todos os modos, e ardís pera se satisfazer delles, lançando Armadas por aquelles Estreitos de Sincapura, e Sabão, por onde corriam todos os mantimentos, drogas, e fazendas de todas as fortes, desde as partes da China até Malaca pera aquella fortaleza, impedindo-lhes a passagem, e recolhendo em seu porto todos os navios que as levavam, com que o engrandeceo muito, favorecendo aos mercadores assim em seus direitos, como em suas compras, e vendas: o que tudo foi em damno da fortaleza de Malaca, que começou a fen-

tir aquella mudança em suas entradas, e a Sii pa-

padecer falta de todas as cousas: com o que aquelle Rey andava tão soberbo, que quasi se tinha scito Senhor do mar, trazendo de continuo suas Armadas nelle, com que fazia guerra a Malaca. E porque todas foram como cossairo, e muito miudas, as não quizemos particularizar em feus lugares, por não enchermos esta nossa historia com cousas pequenas, tendo tantas, e tão grandes pera escrever. E como este inimigo se tinha já feito poderoso, e andava favorecido da fortuna, quiz festejar o novo Capitão de Malaca com ver se por ardil podia acolher alguns navios ás mãos : pera o que despedio Lac Ximena feu Capitão geral com huma Armada de setenta vélas, muito bem petrechadas, com que se foi lançar detrás da Ilha a que os nossos chamam das Náos, mas os naturaes Pongor, que está duas leguas de Malaca, e dalli despedio oito, ou dez lancharas, pera que corressem até á vista da fortaleza, pera verem se lhe sahiam algumas embarcações, como sempre faziam, e que lhe fossem fugindo até à Ilha onde elle ficava efcondido, o que tudo fuccedeo como elle imaginou; porque chegando os na-vios á vista de Malaca andáram fazendo algumas fobrançarias. D. Estevão da Gama acudio ao cais, e com elle D. Paulo seu irmão, e mandáram com muita pressa negociar

# DEC. IV. LIV. VIII. CAP. XI. 277

ciar alguns bantins, e tres batéis das náos, mettendo-lhes falcões, e muitas munições, e D. Paulo da Gama se embarcou em hum batél, e nos outros hiam André Casco, e Simão Sodré; e nas mais embarcações, que feriam perto de quinze, hiam João Rodrigues de Sousa, Balthazar Leite, Juzarte Freire, e outros Cavalleiros honrados; e tomando o remo, foram demandar os navios dos inimigos, que foram manquejando, e fugindo pera a cilada. D. Paulo da Gama os foi seguindo até dar nella; e sendo pegado com a Ilha, lhe fahio Lac Ximena com grandes gritas, e alaridos. D. Paulo vendo a grande cópia dos navios, entendeo o ardil dos inimigos; e posto que vio que alguns de sua companhia sem curarem de pontos de cortezia se foram recolhendo, não fez coufa alguma abalo em feu coração, porque era Fidalgo orgulhofo, e muito Cavalleiro. João Rodrigues de Soufa, André Casco, Simão Sodré, Juzarte Freire, Balthazar Leite, como eram homens de opinião, e que não haviam de largar o seu Capitão mór por todos os perigos da vida, chegáram-se a elle pera saberem o que determinava, sendo o primor de todos tal, que nenhum quiz ser o primeiro que perguntasse o que fariam, pondo-se todos em armas, negociando os seus navios, porque os dos inimigos já se hiam

hiam chegando. D. Paulo da Gama, que era todo cheio de opinião, estava apostado a morrer antes que fugir, e vendo que os da sua companhia se faziam prestes, e preparavam pera a peleja-, encadeou-se com todos, porque os inimigos os não rompessem, e dividissem. Alguns homens velhos de Malaca dizem, que vendo D. Paulo a grande Armada dos inimigos, bem entendeo que se havia de perder, e quando vio chegar a elle os outros Capitães, e lhe não diziam cousa alguma, começára a cantar assim em tom baixo aquella cantiga velha, que diz: Olival, olival verde, azeitona preta: quem te colhesse; o que dissera por ver se algum lhe dizia, que não cra siso esperar os inimigos, e que se recolhessem. Mas como nenhum quiz ser primeiro, (ou pera melhor dizer, tinha Deos alli ordenado o fim de D. Paulo, e de outros,) dando-lhe a desconsiança, vendo que todos se calavão, disse: Avante, avante, e foi remando pera os inimigos. Como quer que fosse, elles se investiram, dando-se primeiro sua salva de artilheria, mettendo-lhes os nossos alguns navios no fundo das primeiras falcoadas, e assim se começou antre todos huma muito cruel, e arrifcada briga, servindo-os os nossos commuitas panellas de polvora, e lanças de fogo, com que queimáram muitas das lancha-

### DEC. IV. LIV. VIII. CAP. XI. 279

ras. Da parte dos inimigos choviam nuvens de féttas hervadas, que encraváram os mais dos nossos, e matáram muitos. D. Paulo, João Rodrigues de Sousa, Simão Sodré sizeram este dia espantosas cavallerias, e o mesmo todos os mais, porque pelejavam em defensão da vida, obrando todos cousas não esperadas de homens, senão de leões bravos. E por não particularizarmos golpes, a crueza foi tamanha, que quando a noite os apartou, já dos nosfos eram mortos sessenta, e todos os mais feridos mortalmente. D. Paulo da Gama fez este dia o officio de hom Capitão, e de muito valerofo foldado, recebendo muitas feridas, e em quanto as forças lhe deram lugar, fempre o acháram diante obrando cousas dignas de seu sangue. Mas faltando-lhe elle pelas muitas, e mortaes feridas que tinha, cahio entre os bancos do seu batél. João Rodrigues de Soufa, e André Casco depois de fazerem grande estrago nos inimigos cahíram mortos de crueis fréchadas. Vindo a noite ficáram os inimigos em tal estado, que não pudéram levar os nossos batéis que andavam anhotos, e se recolhêram com a mór parte da gente morta, e Lac Ximena ferido mortalmente, ficando-lhe a mór parte de fuas emb reações mettidas no fundo, e destrocadas. Alguns dos nollos, que ficáram vivos, ainda que mal

feridos, vendo-se livres dos inimigos, (que os deixáram em estado, que quaesquer dous bantis os pudéram levar a todos, ) dando á véla chegáram a Malaca, aonde logo se soube a desaventura. D. Estevão acudio ao cais, e desembarcou seu irmão, que hia já na derradeira, e achou os batéis, e bantis alastrados de corpos mortos, coufa que muito o cortou. E com hum animo muito feguro mandou dar a todos fepultura; e a feu irmão mandou curar com muita diligencia, e os mais feridos: huns foram recolhidos no hospital, e outros pelas casas dos casados, aonde se curáram, e destes morrêram muitos. A João Rodrigues de Sousa negou-selhe a sepultura em sagrado, porque diziam que tivera humas paixões com hum Prégador, e que lhe dera huma bofetada. As peffoas principaes que aqui morrêram foram o mesmo João Rodrigues de Sousa, André Casco, Miguel Freire homem Fidalgo, Sancho Sanches filho do Commendador de Calatrava, que era cafado em Elvas com huma mulher do appellido dos Gamas, Bernardo Queimado, Jorge Fernandes Borges, Luiz Alvares, e outros. D. Paulo como hia ferido mortalmente durou poucos dias, falecendo depois de ter feito todos os actos de Christão. Deixou em seu testamento a seu irmão D. Estevão da Gama por seu herdei-

#### DEC. IV. LIV. VIII. CAP. XI. 281

ro, e testamenteiro, e nomeou nelle dous annos, que lhe ficáram por fervir da fua fortaleza, que depois ElRey lhe confirmou no mesmo tempo, servindo sinco a eito. Sentio D. Estevão muito a morte de seu irmão, porque o amava muito, e fez-lhe o officio funeral com o mór apparato que pode ser, promettendo-lhe em seu coração huma muito grande vingança de sua morte, como logo tomou. Foi esta batalha tão famosa, (e assim está hoje tão fresca na memoria dos Malayos, pelo grande damno que nella re-cebêram,) que se tem em cantigas, que elles muitas vezes cantam com grandes sentimentos. E porque começam logo em louvor de D. Paulo, nos pareceo bem pôr aqui os primeiros veríos, porque o testemunho dos inimigos he de mais fé que todos, e estes o são do valor deste Fidalgo. Começa a cantiga em Malayo assim:

Capitão D. Paulo, Baparam de Pungor, Anga dia malu, Sita pa tau dor.

Que quer dizer: Capitão D. Paulo pelejou em Pungor, e antes quiz morrer, que recuar hum palmo. Os ossos de João Rodrigues de Sousa mandou depois seu irmão Martim Affonso de Sousa, sendo Governador da India, levar pera Goa, e os foram desenter-

rar do campo dos Jaos onde estavam; com grande acompanhamento, e vaidade do Mundo. E porque havia muitos annos que acontecêra o caso, e depois se enterraram naquelle lugar muitos Jaos, e a cova de João Rodrigues tinha já perdido o final, e caváram onde lhes pareceo, e os ossos que acháram foram levados com grande pompa: indo Ruy Vaz Pereira, que então era Capitão, acompanhando-os, e vendo aquella pompa, e que os Clerigos hiam cantando aquelles Responsos costumados, disse alto: Cantai vós embora quanto quizerdes, Padres meus, que ahi levais vos os ossos de hum valente Jao. Basta, quaesquer que foram, se embarcáram pera Goa, onde foram recebidos com a mór pompa, é apparato funeral que pode ser, e depositados na Capella mór da Sé Matriz na parede da parte do Evangelho, aonde estam com huma formosissima pedra de marmore mui bem lavrada, e com suas armas, e letreiro, e em sima outra pedra mais pequena, que tem hum letreiro, em que diz, que o Summo Pontifice concede grandes perdoes a toda a pessoa que rezar hum Pater noster, e huma Ave Maria pela alma de João Rodrigues de Sousa. E foi a vaidade do Governador tamanha, que poz os offos do iruido assima da sepultura do Viso-Rey D. Garcia de Noronha, Fidalgo tão velho, DEC. IV. LIV. VIII. CAP. XII. 283 e tão honrado, que está lançado no chão da mesma Capella, e quasi aos pés de João Rodrigues de Sousa.

#### CAPITULO XII.

De como D. Estevão da Gama foi contra o Rey de Viantana, e lhe destruio a Cidade de todo: e dos proveitos que ElRey tem das Ilhas de Banda, e da qualidade de seus frutos.

P Osto que estas cousas acontecêram em Outubro que vem , por nos não sahirmos de Malaca, quizemos aqui concluir com ellas, por não pejarmos o verão em que entramos, porque temos muitas cousas que escrever. È assim continuaremos com D. Estevão da Gama, que não querendo deixar passar a paixão da morte do irmão, nem que lhe arrefecessem os desejos de sua satisfação, ordenou logo em fresco tomar della muito bastante vingança, pera o que se fez prestes pera ir em pessoa contra aquelle Rey, e deitallo fóra daquelle porto. E fazendo alardo da gente que havia pera levar, achou perto de quinhentos Portuguezes, e duzentos homens da terra. E entrando Outubro se embarcou levando sinco náos, de que eram Capitães, a fóra elle, Vasco da Cunha, Antonio de Brito, D. Christovão da Gama, e

D. Francisco de Lima. Levou mais doze fustas, de que eram Capitaes Balthazar Leite, Juzarte Freire, Thomé Raposo, Fernão Gomes Cabreira, Diogo da Cunha, Alvaro Carvalho, Lourenço de Abreu, Gaspar Soares Pimentel, Antonio Ferraz, Manoel Pinto, Manoel Mendes, Francisco Mendes, e Diogo Vaz Feitor da Armada. Hiam tambem alguns bantis, em que hia a gente da terra. E passando com toda esta frota o Estreito da Sincapura, (que alguns tem pela Zaba de Ptholomeo,) que he huma paffagem que se faz entre as Ilhas de Bintão, e à terra firme de Malaca, que por outro nome se chama o Canal de Varela; e passando o Estreito, foram surgir na boca do rio de Jor, onde aquelle Rey tinha feito seu posto. Fica este rio antes de chegarem áquella ponta derradeira da terra de Malaca, que está em altura de dous gráos do Norte, a quem os nossos, que por alli primeiro navegaram, chamaram a ponta de Romania, porque acháram sempre por aquella paragem humas frutas que pareciam romans pequenas. D. Estevão da Gama entrou no rio com toda a Armada, e a outro dia se embarcou em alguns navios ligeiros, e foi reconhecer a Cidade, que estava pelo rio dentro hum bom espaço ; e chegando á vista a notou , que estava toda estendida do longo do rio fo-

# DEC. IV. LIV. VIII. CAP. XII. 285

fobre hum tezo, hum pouco affastada da agua, e a face que daquella parte apparecia, era cercada de huma formosa tranqueira de mastos muito grossos de duas faces com feus entulhos, e tres baluartes de pedra, e terra, e mui grandes, e fortes, guarnecidos de muita, e muito formosa artilheria, de que por aquella face só havia de vantagem de quatrocentas peças, e na praia em baixo havia algumas tranqueiras de madeira com artilheria, e gente de guarnição. ElRey estava na Cidade com perto de oito mil homens, e andava-se fortificando a mór pressa, porque em a Armada partindo de Malaca teve logo avifo della. D. Estevão tanto que reconheceo bem o sitio, e a parte em que se podia desembarcar, que não havia outra senão aquella praia, nem se podia passar pera a Cidade senão por cima dos fortes, não lhe parecendo aquillo duvidoso a seu animo, mandou entrar toda a Armada, e furgio defronte da Cidade o mais perto que pode ser: e logo a mandou bater pelos galeões com grande terror, e espanto por dous dias continuos: em que ordenou com os Capitães o modo da desembarcação, que se assentou fosse por esta maneira. De toda a gente Portugueza fez duas batalhas de duzentos e fincoenta homens cada huma: A primeira que havia de ser a dianteira, deo

a D. Francisco de Lima, e com elle Dom Christovão da Gama, Simão Sodré, e os Capitaes das fustas que já nomeámos: A.outra batalha tomou pera si, sicando com elle Antonio de Brito, e Vasco da Cunha. E porque as particularidades desta desembarcação, e commettimento da Cidade não pudémos nunca achar a certeza dellas, nem alcançámos pessoas que nella se achassem, a contaremos assim em summa. Desembarcáram os nossos, e acháram Lac Ximena no campo com tres mil homens pera lhes defender a desembarcação, e com elle tiveram os da dianteira huma aspera batalha, em que houve grande damno de ambas as partes; mas a seu pezar, e com morte de muitos largou a praia, levando-o os nosfos de vencida até os fortes debaixo, aonde alguns fe recolhéram, e os outros foram passando pera a Cidade. Chegados os nossos aos fortes os commettêram com grande determinação, e depois de muita referta os entráram. Dom Estevão chegou aqui com o resto do poder, e formando seus esquadrões, foi marchando pera a Cidade, não cessando em todo este tempo a bateria assim do mar, como da terra, que foi a mais espantosa cousa que se podia ver, porque tudo o que se via, e ouvia eram trovões, relampagos, sogo, e sumo, em que a Cidade, e toda a Arma-

### DEC. IV. LIV. VIII. CAP. XII. 287 da estavam escondidas. D. Estevão commetteo a Cidade por huma ilharga, pelejando de fóra, e de dentro com grande valor, e esforço, cortando-se com machados alguns mastos, abrindo caminho por onde os nosfos entráram com grande damno, e custo, porque se perdêram muitos. Dentro tiveram huma muito cruel batalha; mas no fim della foram os inimigos desbaratados de todo, fugindo ElRey pera o sertão. Os noslos ficaram senhores da Cidade, que foi mettida a facco, achando-se nella muitas, e ricas fazendas, que foram roubadas por todos francamente. D. Estevão, entretanto que os feus foldados fe cevavam, mandou embarcar a artilheria pelos marinheiros. Depois da Cidade toda roubada, e escalada, lhe deram fogo, em que toda se consumio até os aliceces, que foi cousa temerosa de ver, por ser toda de madeira, cujas labaredas parecia que chegavam aos Ceos; e a todas as embarcações que estavam varadas, e outras no mar também se lhes deo fogo de maneira, que tudo ficou feito cinza. D. Estevão se recolheo de noite á Armada, por não haver já que fazer, deixando bem vingada a morte de seu irmão D. Paulo. O numero dos

nossos que morrêram não soubemos em certo, nem de pessoa assinalada que se alli perdesse. Foi esta huma das famosas vitorias que

os Portuguezes alcançáram na India, que foi muito festejada em Malaca, e D. Estevão recebido com triunfo, ficando aquelle Rey destruido de todo. D. Estevão da Gama depois de fer em Malaca, entendeo na carga da não Santa Cruz, que havia de ir pera o Reyno, de que era Capitão Vasco da Cunha, que logo partio o Dezembro feguinte, e teve muito boa viagem, e Vasco da Cunha foi bem recebido, e ElRey o despachou com a Capitanía de Chaul, e o tomou por Fidalgo, que até então o não era. Tambem despedio D. Estevão Antonio de Brito pera ir fazer as viagens de Banda. E porque até agora destas Ilhas, e de seu commercio não temos dado relação, o faremos agora aqui o mais abbreviadamente que pudermos.

Estas Ilhas quando foram descubertas por outro Antonio de Brito nos annos de mil e quinhentos e onze, fez elle hum contrato com os Regedores dellas, (porque eram então izentas, e governavam-se como Républica,) por este modo, que dariam aos Capitães do navio do trato que ElRey de Portugal mandasse áquellas Ilhas o bar da noz a tres cruzados de Malaca, porque em todas aquellas partes não corria outra moeda senão cruzados, e caixas, (que he moeda de cobre miuda como os nossos reaes, de

# DEC. IV. LIV. VIII. CAP. XII. 289

de que trezentos e sessenta fazem hum cruzado,) e com condição, que em cada fete bares da noz seriam obrigados a lhe dar hum de massa, e por elle she pagariam o que valessem sete de noz, que eram vinte e hum, cujo preço ainda atégora durava, e depois se veio a alterar pelas desordens dos Capitaes que lá foram. Elle commercio montava a ElRey cada anno fessenta mil cruzados, fem metter mais cabedal, que o galeão, que sempre era o de maior porte que havia na India, e de ordinario carregava mil e duzentos bares de noz, e massa, porque he droga que avoluma muito. Os proveitos que ElRey tinha eram estes. Toda a pessoa que na não d'ElRey carregasse os bares que quizesse de massa, ou de noz, tiraria em Malaca outros tantos pelo pezo daquella Cidade, que eram tres quintaes, duas arrobas, dez arrateis, e tudo o que sobejasse, e crescesse do pezo de Banda, que era sete arrobas em cada bar, fosse pera ElRey, porque o bar de Banda he de sinco quintaes, huma arroba, e dez arrateis: estes proveitos eram muito grossos, mas ao diante pelas defordens dos Governadores, e Vifo-Reys, das grandes, e largas mercês que vieram a fazer a parentes, e criados desta noz, e massa que vinha a ElRey, ou de liberdades pera não pagarem cousa alguma, veio Couto. Tom. I. P. II. T mui-

muitas vezes ElRey a pôr, como lá dizem, as linhas de sua casa, pelo que se largáram, como em seu lugar diremos. São estas Ilhas outras finco, como as de Maluco, Lontor, Neira, Puloay, Pulorum, e Gunuape, e jazem em quatro gráos e meio do Sul, e correm todas Norte, e Sul; e no numero, grandeza, perpétua verdura, e em tudo o mais se parecem com as de Maluco, só nos frutos differem. Estas Ilhas foram primeiro descubertas, e tratadas dos Jaos, Malayos, e Chins, que as de Maluco, porque em principio quando foram ter a estas Ilhas os das de Maluco, lhe levavam lá a vender o feu cravo, e ficavam aquellas Ilhas de Banda fendo de mór commercio, e trato que todas, por concorrerem nellas todas aquellas nações estrangeiras, que assima nomeámos. Pelo que mais antigo foi o conhecimento da noz, e massa dos Persas, e Arabios, que do cravo, posto que Plinio dá muita razão do cravo, e nenhuma da noz, e massa. Nem se acha, segundo soubemos de muitos, e bons Medicos que á India passáram, que os Gregos tivessem conhecimento da noz, e massa, porque o Macer de Galeno, que alguns cuidáram ser a massa, dizem os nossos modernos, que differe muito na qualidade, e só pela apparencia cuidaram ser ella, porque os Gregos pintáram

#### DEC. IV. LIV. VIII. CAP. XII. 291

este fruto vermelho. Nomea-se a massa entre todas as nações do Oriente por differentes nomes. Na sua propria terra lhe chamam á noz, pala, e á massa, buna pala. Os Dacanis chamam á noz, Japatri, e á massa, Jayfol: os Arabios lhe chamam, Geauzibanda, que quer dizer noz de Banda, e á massa, Bisbaefe. E posto que elles tambem chamam ao coco da India, geauz, todavia logo lhe ac-crescentam geauzi Indij, que quer dizer noz da India. E quem ler em alguns Medicos modernos, principalmente no Doutor Horta (no seu Tratado que sez de todos os simples da India) geauzi alindi, entenda que he grande corrupção, o que havia de nascer de traducção do Arabio. Estas arvores da noz são do tamanho dos nossos pereiros, alargam mais do que se alevantam, a folha he redonda, e quasi quer parecer com as das nogueiras. São todas estas arvores tão mimosas, que se lhes dão hum pequeno suro no pé; ou lhes mettem hum prégo, logo se seccam: dão tres, ou quatro novidades cada anno, e colhe-se muito grande quantidade, de que vam muitos Juncos da Jaoa carregados, com não vir á luz a mór parte do fruto, por cahir facilmente antes de madurecer com as trovoadas. Não dão estas arvores flor alguma, porque logo sahe fruto branco, e como amadurece fica amarello, e depois de maduro

incha, e rompe a primeira casca, que he da grossura de tres tollões, e como se abre toda, fica apparecendo a noz por dentro, que he hum bugalho cuberto todo de huma delgada casca preta, rodeada da formosa massa, e assim como vai o fruto crescendo, e abrindo, o vai tambem fazendo esta massa a partes, de feição, que parece huma muito formosa brosladura de ouro sobre preto. Da casca de fóra que he grossa, como dissemos, fazem conserva, ou de açucar, ou de vinagre, e o bugalho de dentro lançam-no ao Sol, com cuja quentura se despede a massa, mudado já a côr, e fica a outra casca do bugalho, que não aproveita pera cousa alguma; e o miolo de dentro, que he a noz, fello a Natureza tão mimofo, que como lhe toca agua logo apodrece, como tambem o faz á massa. Fazem em Banda hum oleo della, que depois de frio endurece, e quasi que guer imitar os sabonetes de Flandres, e he muito bom pera mal de frio, porque he quente, e esfregado entre as mãos untando, e correndo as partes aggravadas, mitiga a dor. E nós já ulámos della pera huma gotta artetica de frio, de que ha annos fomos enfermos; e posto que não tirou a dor de todo, abrandou-a, he quente, e secca no terceiro gráo.

OD 1707 1 170

#### CAPITULO XIII.

Das cousas que este anno succedêram em Maluco, e dos Senhores daquelle Archypélago, que se fizeram Christãos: e de como Tristão de Taíde prendeo ElRey Tabarija, e o mandou á India, e alevantou por Rey seu irmão Aeiro: e da crueldade que usáram com sua mãi por lho não querer dar.

J Á que estamos desta parte, bem he que continuemos com as cousas de Maluco. Deixámos atrás Tristão de Taíde partido pera aquella fortaleza, onde chegou, e tomou posse della, achando-a no estado em que o anno passado a deixámos. Vicente da Fonfeca logo fe embarcou pera a India, onde o Governador o prendeo por muitas culpas que lhe mandáram de Maluco, e o castigou por ellas. Tristão de Taíde achou aquella Ilha toda escandalizada, e em nenhuma outra cousa se occupou, senão em temperar a Rainha, e ElRey, quietando-os alguma cousa, e começando a correr alguns mantimentos, e a se concertarem as cousas; porque este Fidalgo entrou governando branda, e fuavemente, o que logo se lhe mudou, porque os máos homens, que vivem por todas estas fortalezas, são a principal causa dos trabalhos dellas com os feus Capitaes pelos

los mexericos, invenções, e ardís com que lhes vam, cuidando que os agradam, e todos em prol de suas fazendas, que he o que elles pertendem contra a obrigação da alma, e do serviço do Rey. Succedeo em principio do seu governo irem duas corocoras de Mouros a dar em huma Cidade do Moro, chamada Momoya, cujos naturaes eram idólatras, e a saqueáram, e destruíram, escapando o Senhor della, que era hum Sangage Gentio, homem moralmente virtuoso. e honrado. Estava naquelle tempo hum Portuguez chamado Gonçalo Veloso em hum lugar alli perto fazendo fuas mercancias. Este depois disto passado foi ter á Cidade de Momoya, e vio-se com aquelle Sangage, que lhe fez grandes queixas daquelles Mouros seus vizinhos, pedindo-lhe conselho de como se vingaria, e satisfaria delles, porque estava muito escandalizado. Gonçalo Veloso movendo-lhe Deos a lingua, lhe disse, que o remedio estava certo, se o elle quizesse tomar, que era mandar pedir ao Capitão de Maluco pazes, e correr em amizades com os Portuguezes, porque como os tivesse por amigos, nenhum Rey, nem Senhor lhe faria affronta, que lha elles logo não satisfizessem até aventurarem as vidas, e o Eslado , porque assim o mandava o seu Rey. Mas que pera aquillo se fazer

# DEC. IV. LIV. VIII. CAP. XIII. 295

melhor, e com mais gosto, era necessario fazer-se Christão, porque com isso segurava fua alma, (que era o que mais importava,) e possuiria seu senhorio em paz, e quietação. Com isto lhe fallou das cou-sas de nossa Fé tão altamente, que sicou o Sangage pasmado: e tocando-o Deos, cahio naquella verdade, e disse a Gonçalo Velofo, que lhe fallava como amigo, que lhe pedia quizesse ir a Maluco com alguns homens seus a pedir ao Capitão désse ordem como fosse baptizado. Gonçalo Veloso partio com este alvitre em companhia de alguns homens honrados, que o Sangage elegeo pera esta jornada, que foram em Ternate mui bem recebidos; e tão satisfeitos sicáram das honras que lhes fizeram, e do modo dos Portuguezes, que pedíram a Tristão de Taíde os mandasse fazer Christãos, o que elle logo ordenou, celebrando-fe aquelle auto com muitas festas, e alegrias, sendo Tristão de Taíde seu Padrinho, que os vestio á Portugueza mui bem. Depois os despedio, mandando louvar ao Sangage a vontade que tinha de receber a Lei da verdade, e de engeitar por ella as ceremonias feias, e abominaveis das idolatrias, em que até então vivêra: E que a ordem de como havia de receber o fanto Baptismo, e como, e onde, elle o havia de eleger, porque se faria co-

como elle quizesse, e ordenasse. Chegáram estes homens a Momoya, e disseram ao seu Sangage tudo o que era passado, e da resposta que lhe o Capitão mandava, e com isto the differam tantas cousas dos bons costumes dos Portuguezes, e dos gazalhados, e honras que lhes fizeram, que o movêram a se embarcar logo pera Ternate em algumas corocoras, em que levou algumas peffoas principaes da Cidade. Tristão de Taíde lhe fez hum grande recebimento, e o mandou agazalhar mui bem, e entregando-o a hum Padre virtuoso pera o catechizar a elle, e a todos os seus, em que gastáram al-guns dias; e como estiveram aptos, e suf-ficientes pera receberem o santo Sacramento do Baptismo, lho deram a elle, e a todos, pondo nome ao Sangage, D. João. Isto fe fez com as móres festas que Ternate podia dar de si. Depois de se desenfadar aquelle senhor Christao alli alguns dias, em que o Capitão o banqueteou, despedio-se delle muito contente, e se tornou pera o seu senhorio, levando comfigo hum Sacerdote, que fe chamava Simão Vaz, (que foi o que o catechizou,) pera o instruir bem nas cousas da Religião Christa. Este bom Sacerdote viveo naquella Cidade alguns tempos com grande exemplo, exercitando o officio da caridade, e com grande zelo, e amor de Deos

### DEC. IV. LIV. VIII. CAP. XIII. 297

Deos fez a mór parte dos moradores de Momoya Christãos. E porque era só, e não podia com tanto, (por ser a gente que corria ao Baptismo muita,) mandou pedir a Tristão de Taíde lhe mandasse outro Sacerdote pera o ajudar, que logo lhe mandou o Padre Francisco Alvares, e ambos em poucos dias fizeram Christãos todos os moradores daquella Cidade, e de outros lugares, derribando todos os Pagodes, e purificando os principaes; e das cafas que eram de abominação fizeram Templos, em que o Altissimo Deos começou a ser acatado, venerado, e louvado. Tristão de Taíde favoreceo tanto este Sangage novo Christão, que lhe mandou alguns foldados Portuguezes pera o acompanharem, e pera guarda de sua Cidade. Estando as cousas neste estado, e o Rey Tabarija odioso de alguns que lhe deseja-vam de urdir a morte, como logo fizeram, tratando em fegredo com o Capitão, e affirmando-lhe, que ElRey folicitava fua morte, como já fizera ao Capitão Gonçalo Pereira, e tomar aquella fortaleza, e lançar todos os Portuguezes fóra daquellas Ilhas; e como isto era cousa que tocava na vida, e no perigo da fortaleza, foi-lhe muito facil de crer, e mais tendo exemplo tão fresco, como na morte do outro Capitão; e dissimulando o negocio o melhor que pode,

ordenou com alguns Portuguezes, que trouxessem ElRey á fortaleza, como que o tomavam pera com elle por valedor, (como muitas vezes costumavam a fazer.) E sendo chamado de alguns, como elle estava innocente, e não se receava de cousa alguma, vindo á fortaleza foi logo prezo, e mettido em ferros, tirando devaça do caso em que testemunháram os mesimos inimigos que o accusáram: pelo que foi por sentença jul-gado, que fosse á India livrar-se; e assim o embarcou na monção seguinte. Mas permit-tio Deos per sua innocencia, que onde Tristão de Taíde cuidava que lhe fazia mal, lhe fizesse hum tão grande bem, como fazer-se Christão, (como em seu lugar diremos,) porque muitas vezes permitte males pera delles nascerem muito grandes bens. Tristão de Taíde tanto que o embarcou, mandou buscar outro irmão chamado Soltão Aeiro bastardo, filho de outra mulher de casta Jaoa, que sería de idade de doze annos. Os que o foram buscar a casa da mãi (que eram Portuguezes criados do Capitão) dizendo-lhe, que era para ser Rey: vendo a mãi o infelice estado que os passados tiveram, depois que os Portuguezes entráram naquella Ilha, querendo antes seu silho seguro em estado privado, que tão arriscado no de Rey, abraçando-se com o silho

# DEC. IV. LIV. VIII. CAP. XIII. 299

lho o não quiz largar, dizendo grandes laftimas, e dando tantos gritos, como fe lho leváram pera o matarem. Os homens que foram a este negocio, em vez de se compadecerem das lagrimas da triste mai, e confolarem-na, fegurando-lhe a vida do filho, irando-fe contra ella , lho arrancáram por força dos braços, e a ella lançáram por huma janela fóra, fazendo-fe em baixo em pedaços, e o filho foi levado á fortaleza, e alevantado por Rey com muitas lagrimas suas. Esta deshumanidade, e caso brutal foi tão avorrecido em todas aquellas Ilhas, que de novo tratáram conjuração contra os nosfos, carteando-se todos aquelles Reys huns com outros. E vindo ás vistas, os mais delles concluíram, que era intoleravel soffrer que homens que elles agazalháram, e deram fortalezas em suas terras graciosamente, viessem a tanta soberba, poder, e arrogancia, que dispuzessem, e alevantassem os Reys que quizessem, sem os naturaes nisso terem voto, nem parecer. ElRey ficou reteúdo na fortaleza, e com o medo de o matarem, estava tão humilde como se fora cativo do Capitão. A mãi foi enterrada pelos naturaes muito honradamente; e certo que se podiam fazer da morte desta mulher grandes excla-mações, mas falta-nos pera isso o talento, e o estilo, sómente diremos, que merece

fer mais engrandecida, (porque antes quiz morrer, que ver seu silho Rey,) que não a mãi daquelle cruel Nero, por dizer que reinasse seu silho, ainda que elle a matasse. As cousas de Maluco tornáram ao peior estado que podiam ter, porque por mar, e por terra lhe começáram a faltar os mantimentos. E assim o deixaremos.

#### CAPITULO XIV.

Da jornada que o Turco Soleimão fez contra o Xathamaz Rey de Persia: e de como lhe entrou por seus Estados até á Cidade de Tabris: e de como ao recolher deram os Persas sobre elle, e o desbaratáram, e de outras cousas.

Porque as guerras de antre o Turco, e o Rey de Persia foram em detrimento, e damno da Alfandega, e rendimento da fortaleza de Ormuz, e cousas que entram neste nosso Oriente, e sua Conquista, nos pareceo bem fazermos dellas menção, como faremos com o favor Divino pelo decurso de nossas Decadas adiante. Pelo que se ha de saber, que por falecimento do Grão Sosi Ismael, que foi nos annos de vinte e sinco, lhe sicáram quatro silhos, o mais velho que lhe succedeo chamado Xathamaz: O segundo Becramo, a quem sicou o governo de to-

#### DEC. IV. LIV. VIII. CAP. XIV. 301

da a Media, Hiberia, e Albania: O terceiro Hescaz, a quem o pai deo Babylonia, Assyria, e Mesopotamia: O quarto filho foi Osem Mirza, que ficou com senhorio dos Coraçones. Todos estes irmãos foram amigos, e muito grandes inimigos do nome Othomano, e affeiçoados todos aos Principes Christãos. E como o Grão Sosì tinha em fua vida feito huma muito honrada paz com o Grão Turco, desejou seu filho Xathamaz de a conservar, porque lhe era necessario assim pera o fazer a seus Reynos; e assim gastou nove, ou dez annos em os segurar, e em algumas guerras com os Hyrcados, e Thacataes tudo sobre pontos de sua lei. Mas como os Turcos são homens infolentes, e indomaveis, fizeram tal vizinhança ao Xathamaz, que escandalizados os Persas rompêram a paz, e fizeram algumas entradas pelas terras do Turco, em que elle recebeo bem de damno. O Turco Soleimão fendo destas cousas avisado, desejou de se satisfazer, e de fazer huma jornada de proposito contra Xathamaz, pera de huma vez lançar fóra aquelle vizinho em que o Imperio Othomano sempre teve tamanho, e tão importuno inimigo. E declarando esta sua tenção, achou grande contradicção em sua mãi, e em sua mulher Roxolana, a quem elle por sua formosura estava tão sujeito, que se não

ousava a apartar della. E assim por isto, como pelo natural odio que estas mulheres tinham ao nome Christão, lhe aconfelháram, que fizesse antes guerra a Ungria, ou a outro algum Rey Christão, e que não gastasfe o tempo, nem seus thesouros contra homens de sua propria lei; pois tinham por experiencia quao infelices foram sempre as jornadas, que seus passados fizeram contra a Persia. Só Abrahão Baxá seu grande privado foi de contrario parecer, porque fundava por muitas razões não lhe vir bem fazer guerra contra Christãos, ende havia hum Imperador tão bem affortunado, e tres nações (entre outras) tão valentes , e exercitadas , como eram Hespanhoes, Italianos, e Tu-descos: e que era muito necessario pôr de huma vez toda fua potencia contra aquelle Imperio de Persia, que lhe pertencia por di-reito, e tirar dalli hum vizinho, que se hia fazendo poderoso; e que depois quando o quizesse fazer, pela ventura que não poderia. Todas estas razões, e outras muitas que Abrahão Baxá lhe deo, além de lhe parecer convir-lhe assim, o principal intento seu era desviar o Turco de fazer guerra a Christãos, a quem era muito affeiçoado, como quem procedia delles, e desejava desviar todo o damno á Christandade, e por isso em todas as cousas dos Christãos elle as favorecia tan-

#### DEC. IV. LIV. VIII. CAP. XIV. 303

to, e assim lhes era affeiçoado, que escaçamente o podia dissimular; tanto, que a mai, e mulher do Turco lhe chamavam Turco fingido, e Christão dissimulado. Em sim, pela authoridade que elle tinha com o Grão Turco, que havia que lhe fallava sempre verdade, e o aconselhava como prudente, deixou a guerra de Ungria, e determinou de passar á Asia contra o Xathamaz. E logo começou a fazer suas preparações, e em pouco tempo fe poz em campo com trezentos mil homens, com que entrou pela Provincia de Licaonia, levando comfigo por guia a Hulamanes hum grande Capitão Persa, que se tinha passado pera elle: passou pacificamente, e sem damno por toda Mesopo-tamia, e em sincoenta e quatro dias chegou á Cidade de Coy, em Armenia maior, até onde não achou quem lho defendesse, do que se embaraçou, porque sempre imaginou que o Xathamaz o esperasse, e lhe apresentasse batalha; mas elle tomando melhor parecer, quiz que o mesmo Turco se desba-ratasse por si, e sem risco seu, e mettello bem pela Persia dentro, pera da volta dar sobre elle, e o desbaratar. E assim se recolheo pera as montanhas, mandando despovoar as Cidades, e talhar os campos, porque não tivessem os inimigos de que se prover, nem em que se cevar. O Turco foi por fuas

fuas jornadas contadas até á Cidade de Tabris, aonde foi recebido dos moradores fem contradição, por lho assim mandar o Xathamaz. E não se detendo alli, passou a Sulthama, por ser muito fertil, e abundante de tudo. Alli fe deteve alguns mezes, havendo que o Xathamaz desceria dos montes ao buscar. No tempo que aqui esteve, lhe succedeo huma brava fortuna de neve, e frio, que cahio huma noite fobre o exercito, que matou muitos, e esteve todo o exercito perdido, e ainda o Grão Turco se vio em muito grande perigo. E sempre os Turcos tiveram pera si, que lhes viera aquelle mal por encantamento do Xathamaz, porque o tinham por hum grande feiticeiro. Ao outro dia que foi muito claro, alevantou o Turco o exercito por conselho de Hulamanes, e foi marchando pera Babylonia, por ser falecido Berchamo irmão de Xathamaz, e ficára em seu lugar Mahometes grande amigo do Soleimão, que esperava que lhe entregasse aquella Cidade, o que não foi; porque chegando a ella não quiz Mahometes recolhello, antes se poz em ordem de se defender. Mas os naturaes receando a potencia daquelle barbaro, alevantáram-se contra Mahometes, e o lançáram fóra da Cidade, e recolhêram nella Soleimão com grande magestade, por se dizer ser aquella Cidade-a

# DEC. IV. LIV. VIII. CAP. XIV. 305

maior do Mundo; e tambem porque nella residia o seu Calipha, de cujas mãos tomou a coroa, e as infignias de Soldão de Babylonia, conforme ao antigo costume dos Soldãos passados. Alli foram Embaixadores de todas as Provincias comarcans a lhe darem obediencia, e reconhecerem vassallagem quasi todas as Cidades de Assyria, Mesopotamia, até Bacorá na boca do rio Eufrates. Abrahão, e Hulamanes apertáram com Soleimão, que seguisse a vitoria, e que fosse buscar o Xathamaz, porque nisso estava fazer-se senhor de toda Persia; com o que elle fahio de Babylonia na Primavera do anno de 1536, e foi-se na volta de Tabris, por fer avisado que o Xathamaz descêra já dos montes, e que estava naquella Cidade, como de feito assim era. E sendo avisado de como o Turco tornava a caminhar pera lá, tornou-se a recolher ás montanhas, e deixou em alguns passos difficultosos gente de guarnição, pera que inquietassem os inimigos como os vissem descuidados. Chegou o Turco a Tabris, e fabendo como alli estivera o Xathamaz, e que se recolhêra, ficou tão anojado, que mandou pôr a facco a Cidade, e derribar pelo chão todos os sepulchros, e ornamentos do grande Osembel, Oseucasan, e de seus descendentes que alli estavam. que eram soberbissimos, e sustrosissimos; e Couto. Tom. I. P. II.

tomando hum numero de cativos, tornou-se pera a Provincia de Mesopotamia. Desta retirada foi avisado o Xathamaz, e ajuntando sessenta mil cavallos escolhidos, o foi seguindo com muita pressa, porque se determinou de lhe dar na retaguarda. O Turco teve logo rebate de fua ida; e porque levava fuas gentes enfermas, gastadas, e debilitadas do caminho, deo-lhe aquillo grande cuidado, e apressado foi-se recolher na Cidade de Ceranuda. Xathamaz fabendo a pressa que o inimigo levava, e que hia tanto adiante, que não era possível podello alcançar, pela grande recovagem com que caminhava, recolheo-se na Cidade de Coy, aonde se fortificou: muito bem. Dalli despedio hum Capitão, chamado Delamethes, com vinte mil cavallos, pera que fosse em seu seguimento, e lhe désse nas costas. Este Capitão soi caminhando apressado com proposito de ir esperar os Turcos nas raizes do monte Tauro, aonde lhe sería muito facil dar-lhes hum grande toque; e assim como o traçou, assim The fuccedeo, porque chegando a Bethlis, hum lugar daquella Provincia, achou em hum valle certos esquadrões de Turcos bem descuidados, e sabendo que não era sentido esperou pela noite, e na força della deo de sobresalto nelles com tamanha furia, que antes que se pudessem revolver, lhes tomou -111

to-

#### DEC. IV. LIV. VIII. CAP. XIV. 307

toda a bagagem, e matou hum grande número delles, e cativou oitocentos Janizaros, e alguma outra gente lustrosa de sorte, que foi o damno tamanho, que de muitos annos até então se affirma, que nunca os Turcos o tal recebêram. Com esta vitoria se tornou o Delamethes pera o Xathamaz, que o recebeo honradissimamente, e mandou que pera sempre se festejasse aquelle dia entre os Persas, que foi a dez do mez de Outubro. O Turco Soleimão fentio tanto em estremo aquelle desastre, que sem se mais deter deo volta pera Constantinopola com grande ira, e paixão contra Abrahão Baxá por ser o principal author daquella jornada. E assim por isto, como por todos os Grandes, que andavam pejados com fua muita valia, (que lhe urdíram a morte,) veio a tanto avorrecimento do Turco, que o matou. O modo como não fe sabe, porque o mandou chamar á fua camara, e aquelle dia desappareceo, que nem vivo, nem morto lhe acháram mais seu corpo. Era Abrahão Baxá Albanez, de hum Îugar chamado Ponga, de pais Christãos, e em moço foi cativo, e vendido a Escander Baxá, grande privado do Turco Bajazeto, e depois por degráos lhe veio a Fortuna a dar tudo o que podia na cafa do Turco, porque chegou a ser Vizir, que he como Grão Condestabre, e o principal do Reyno.

V ii DE-



# DECADÁ QUARTA. LIVRO IX.

Da Historia da India.

#### CAPITULO I.

De como Martim Affonso de Sousa partio do Reyno por Capitão mór das náos, e do mar da India; e de como o Governador Nuno da Cunha se fez prestes pera ir ao Norte: e dos recados que se passáram entre os Reys dos Magores, e o de Cambaya.

Epois que ElRey despedio a Armada de D. Pedro de Castello-branco, como atrás dissemos, determinou de prover nas cousas da India mais de proposito, parecendo-lhe bem prover o cargo de Capitão mór do mar, pera ajudar nos trabalhos ao Governador, e pera elle elegeo Martim Assonso de Sousa Fidalgo em que havia muitas partes de prudencia, cavalleria,

ria, e outras, e mandou negociar finco náos, de que elle havia de ir por Capitão mór, pera o que mandou pagar dous mil homens. Esta Armada se fez á véla meado Março deste anno de 1534 em que andamos. Os mais Capitaes eram Diogo Lopes de Sousa, Antonio de Brito, Simão Guedes, (que hia provído da Capitanía de Chaul, ) e Tristão Gomes da Mina. Esta Armada chegou toda a Goa sem lhe acontecer desastre; e posto que o Governador se pejou com Martim Affonio de Sousa por vir provído daquelle cargo, não deixou de o receber bem. Com a chegada das náos mandou o Governador dar grande pressa á Armada toda, porque determinou de se embarcar logo por hum avifo que teve de Cambaya, de como Soltão Badur se fazia prestes pera ir a Chitor, e a Mandou, o que já o verão passado deixára de fazer pelos respeitos que dissemos. E como aquelles grandes apercebimentos, que pera aquella jornada tinha feito, foram logo foando por esse Industan assima, chegando ás orelhas da Rainha de Chitor, que havia poucos dias viuvára, ficando-lhe hum filho menino herdeiro do Reyno: e como era mulher fraça, e coitada, receando a ira de Soltão Badur, despedio recados a Hamau Paxá Rey dos Mogores, pedindo-lhe com grandes piedades lhe quizesse valer naquel-

le negocio, e livralla das mãos de Soltão Badur, pois só elle era poderoso pera isso. O Hamau Paxá tanto que teve este recado, despedio hum Embaixador apressado, por quem mandou dizer a Soltão Badur, que não quizesse mostrar sua potencia contra huma mulher viuva, e fraca, porque foubefse em certo, que a havia de ajudar, e favorecer pela obrigação que os Reys tinham de foccorrer as viuvas desamparadas. Soltão Badur como era o mais poderoso Rey que havia em todo o Oriente, teve em pouco a amoestação, e recado de Hamau Paxá, despedindo o seu Embaixador descontente, pondo-se elle logo em campo pera caminhar. E porque todavia não perdia os ciumes de Dio, (por onde já o verão deixára de pôr em effeito aquella jornada, por não acabar de concluir com o Governador nas vistas pera confirmar as pazes,) determinou de mandar Embaixadores ao Governador, e conceder-lhe Baçaim com todas as condições que quizesse. Destes recados, e apercebimentos teve o Governador logo aviso, pelo que determinou de se pôr no Norte com todo o poder, pera que em virando Soltão Badur as costas, visse se podia levar Dio nas unhas. E despedio diante Martim Affonso de Sousa com quarenta navios pera se ir pôr na enceada de Cambaya a ver o que succedia

### DEC. IV. LIV. IX. CAP. I. 311

dia até elle chegar. E em fua companhia despedio alguns mercadores Mouros pera a Cidade de Amadabá a espiar o que fazia Soltão Badur, e outros a Dio a notarem como ficava aquella fortaleza, dando-lhe por regimento, que fossem ter com elle a Baçaim, onde os esperaria. Martim Assonso de Sousa deo á véla entrada de Outubro; os Capitaes que com elle foram, dos que pudemos saber os nomes são os seguintes: Manoel de Sousa de Sepulveda, D. Diogo de Almeida Freire, Fernão de Sousa de Tavora, Francisco de Sá dos oculos, Martim Correa da Silva; todos estes que vieram com elle de Portugal; Pero Botelho, Jorge de Sousa, Antonio da Cunha, e outros. E correndo a costa toda, foi-se pôr na enceada de Cambaya á vista de Surrate, aonde se deixou estar. Alli foi ter com elle Diogo da Silveira, que vinha de invernar em Ormuz, aonde o deixámos. E fabendo que viera por Capitão mór do mar da India, entregou-lhe toda a Armada, e se passou a Goa em hum catur ligeiro, e despedindo-se do Governador se foi pera Cochim, e dahi pera o Reyno por Capitão mór desta Armada, em que Martim Affonso de Sousa veio, pelo mandar assim ElRey, em que tambem se embarcou Jorge Cabral, e outros Fidalgos. Todas estas náos chegáram a falvamento. O Go-

vernador depois de despachar as náos pera irem a Cochim tomar a carga, o fez tam-bem a D. Pedro de Castello-branco pera ir entrar na Capitanía de Ormuz, por acabar seu tempo Antonio da Silveira que lá estava. E dando expediente aos mais negocios, fe embarcou entrada de Dezembro em huma Armada de galeбes, galés, e fustas, que eram mais de cem vélas, e em poucos dias foi surgir na barra de Baçaim, onde se deteve esperando pelas espias que tinha mandado a Dio, e a Cambaya, que não tardáram muito, e lhe deram relação da jornada que Soltão Badur fazia, em que tinha em campo mais de quinhentos mil homens, e que Melique Tocão ficava em Dio com dez, ou doze mil de guarnição, e a Cidade muito fortificada, e provída de todas as coufas necessarias ; é que ficava despedindo hum Embaixador pera elle com negocios que elles não puderam alcançar, e que não poderia tardar dons dias. O Governador tanto que foube aquillo, mandou preparar a Armada pera o receber com grande magestade. Dahi a dous, ou tres dias chegou o Embaixador á Armada em tres navios ligeiros. Era este Embaixador pessoa principal na casa d'El-Rey, e chamava-se Xacoez, homem de grão prudencia', e conselho. O Governador sendo avisado de sua vinda, o mandou buscar

por muitos navios de remo, e foi levado ao galeão S. Diniz, que estava rica, e formosamente embandeirado, e paramentado por dentro. O Governador o esperou na tolda, que estava cuberta de pannos de ouro, assentado em huma rica cadeira, e todos os Capitaes, e Fidalgos velhos em pé, de huma, e outra parte, muito bem ataviados. E ao entrar do galeão falvou elle com algumas peças de artilheria, e logo toda a Armada com aquella tormenta de bombardas, que poz grande espanto nos Mouros. O Embaixador chegando a elle fe lhe lançou aos pés, o Governador o levantou com honras, e gazalhados, mandando-lhe perguntar (por Marcos Fernandes lingua do Estado ) pela saude d'ElRey, e a elle como vinha da jornada. O Embaixador respondeo com palavras geraes, humilhando-se por aquella honra. O Governador lhe disse, que se fosse descançar, que depois o ouviria devagar. Dalli foi levado ás suas embarcações com outra salva de novo, assim de artilheria, como de tambores, trombetas, charamelas, e de todos os mais instrumentos de guerra, e de paz.

#### CAPITULO II.

De como Soltão Badur mandou offerecer ao Governador Nuno da Cunha a Cidade de Baçain: e dos Capitulos, e Condições com que se assentáram as pazes.

Eixou o Governador descançar o Em-🌶 baixador dous dias, e por não mostrar tambem alvoroço o não quiz ouvir logo. Passados elles o mandou levar ao galeão, e o ouvio na fua camara, fendo presentes alguns Capitaes velhos, e o Secretario Simão Ferreira, e as linguas Marcos Fernandes, e Coge Peredi homem Parsio, e avisado por parte do Embaixador : que apresentou ao Governador huma carta de crença com o final, e fello d'ElRey Soltão Badur, e huma Procuração, em que lhe dava, e concedia todos os seus poderes pera tudo o que determinasse, e assentasse com o Governador em o negocio de pazes, e amizades que lhe mandava commetter. Depois de vistos estes papeis, e havidos por solemnes, o Governador mandou dizer ao Embaixador, que podia fallar tudo o que quizesse, com o que o Embaixador deo sua embaixada, cuja subilancia era : » Que ElRey Soltão Badur feu » Senhor desejava muito de ter paz, amiza-» de, prestança, e commercio com ElRey » Dom

### DEC. IV. LIV. IX. CAP. II. 315

» D. João de Portugal, e com elle Gover-» nador, que estava em seu lugar, e que em » começo deste amor, e amizade dava, e » doava de hoje pera todo sempre a Cidade » de Baçaim com todas fuas Tanadarias, e » jurdição a ElRey de Portugal, por fer cou-» sa grande, e que importava muito, e que » por isso não queria mais que algumas con-» dições que fossem justas, e honestas.» O Governador lhe mandou responder com palavras mui graves, tendo em mercê aquella visitação, que ElRey seu Senhor lhe mandava fazer, e que estimava muito aquelles desejos de ter paz, e amizade com ElRey de Portugal seu Senhor, e que acceitava por fua parte os offerecimentos da Cidade de Baçaim, não tanto por sua importancia, quanto pelo gosto com que lha offerecia, que não podia deixar de nascer de muito amor, como elle tambem lhe mostraria em todas suas cousas; e elle Governador como seu vassallo o serviria em tudo o que lhe mandasse. E que quanto ás Capitulações, e Condições, que pedia, que tudo remettia ao Ouvidor Geral, Secretario, e mais Officiaes d'ElRey de Portugal, pera com elle Embaixador as concluirem, e assentarem. Com isto se despedio o Embaixador muito fatisfeito, mandando-lhe dar algumas peças muito ricas. E ajuntando-se

per vezes com os Officiaes a quem o Governador o remetteo naquelle negocio, aprefentando-se Capitulos de parte a parte, vieram a concluir as pazes com as condições se-

guintes:

» Que ElRey Soltão Badur dava, e
» doava a ElRey de Portugal daquelle dia
» pera todo fempre a Cidade de Baçaim com
» todas as fuas terras, assim sirmes, como
» Ilhas, e mares, com toda sua jurdição,
» mero, e misto Imperio, com todas suas
» rendas, e direitos Reaes, assim, e da ma» neira que elle Soltão Badur Rey do Gu» zarate até então as possuíra, e possuíram
» seus Capitães, e Tanadares. E que dalli por
» diante desistia de todo o direito, que nas
» ditas terras, Ilhas, e mares tinha: e que
» todo traspassava, e applicava a ElRey de
» Portugal; e que havia por bem, que lo» go por seus Ossiciaes mandasse tomar pos» se de todo o sobredito.

» Com condição, que todas as náos que » partirem dos Reynos, e senhorios delle » Soltão Badur pera entrarem das portas do » Estreito pera dentro, iriam a Baçaim tomar » salvo conducto (a que elles chamam Car-» tazes) dos Capitães d'ElRey de Portugal, » que alli estiverem, e que da torna viagem » tornariam á dita Cidade a pagar seus di-» reitos sob pena de serem perdidas pera El-» Rey

### DEC. IV. LIV. IX. CAP. II. 317

» Rey de Portugal; e que as poderiam seus

» Capitaes tomar, como de boa guerra, sem

» Elkey do Guzarate o contrariar, nem ha-

» ver por mal.

» Que todas as náos do seu Reyno, que » navegarem pera todas as outras partes, não » sendo pera Meca, levariam os mesmos Car-» tazes, e que os Capitães lhes não levariam » por cada hum mais de huma tanga, e que » com isso navegariam livremente pera on-» de quizessem sem terem outra obrigação; » e que isto se não entenderia nas cotias, » galvetas, e vazilhas pequenas, que costu-» mavam a navegar de longo da costa.

» Que em nenhum porto, assim do Rey-» no Guzarate, como dos mais senhorios que » possuia, dalli em diante se faria navio al-» gum de guerra, e os que houvesse seitos » não navegariam mais, mas que poderiam » fazer todas as náos que quizessem a seu mo-» do pera seus tratos, e commercios.

» Que ElRey Soltão Badur não recolhe-

» ria em porto algum de seus Reynos, e se-» nhorios Rumes alguns, nem lhes daria man-

» timentos, favor, gente, ajuda, nem cou-» fa alguma, que em fuas terras houvesse.

» Que todo o dinheiro das terras de Ba-» çaim, que estava até então por arrecadar » do que Melique Az havia de haver, des-» que entrou o anno dos Mouros até aquel-

### 318 ASIA DE DIOGO DE Couro

» la hora, poderia o Governador mandar ar-

» recadar pera ElRey de Portugal.

» Que entregaria logo Diogo de Mesqui-» ta, Lopo Fernandes Pinto, Manoel Men-» des, João de Lima, e todos os mais Por-» tuguezes, que em seu poder estavam cati-» vos. » Estes sete Capitulos de Condições, que os Officiaes d'ElRey de Portugal aprefentáram, acceitou o Embaixador d'ElRey Soltão Badur, e se obrigou aos cumprir, ter, manter, e guardar em todo, e por todo, como se nelles, e em cada hum delles continha, sem engano, nem cautéla, com toda a verdade, e segurança d'ElRey; e logo o Embaixador aprefentou outros Capitulos por parte d'ElRey Soltão Badur, que são os feguintes:

» Que todos os cavallos que viessem do » Estreito de Meca, e das partes de Arabia nos primeiros tres annos, depois da fortalen za de Baçaim fer acabada, viriam a ella, » pera elle Soltão Badur, e feus vassallos os » inandarem alli comprar, pagando os direin tos delles a ElRey de Portugal, assim, e » da maneira que se pagavam na Cidade de » Goa, e que não iriam aos portos do De-» can, Canará, nem Malavar: e que não se » comprando os taes cavallos em Baçaim, » seus donos os poderiam levar pera onde

» Que

» quizessem.

» Que vindo alguma não do Reyno de » Cambaya com cavallos pera elle Soltão Ba-» dur, de qualquer parte que fossem, não » pagariam direitos até quantia de sessenta.

» Que vindo alguma não de mar em fó-» ra defgarrada, de qualquer parte que fosse, » tirando do Estreito de Meca, e com tem-» po fortuito fosse tomar Baçaim, vindo pe-» ra o Revno do Guzarate, depois que fos-» se dentro naquelle porto, ninguem enten-

» deria com ella, e se poderia tornar cada

» vez que quizesse.

» Que sinco mil tangas larins, que esta-» vam applicadas nas rendas de Baçaim pe-» ra as Mesquitas, se lhe pagariam sempre » nas mesmas rendas: e que com as Mesqui-» tas das terras de Baçaim, e prégações que » nellas se sizessem, não entenderia pessoa al-» guma, nem se faria nisso innovação algu-» ma.

» Que duzentos pardaos, que se pagavam » nas rendas de Baçaim aos Lascarins das duas » fortalezas, Aceira, e Coeja, que estam en-» tre as terras de Baçaim, e as dos Resbu-» tos, se pagariam sempre nas mesmas ren-» das, como até então se pagavam.»

Estes sinco Capitulos concedeo o Governador em nome d'ElRey de Portugal, e se obrigou aos cumprir, e guardar sem cautéla, nem engano algum, e logo com muito

grande solemnidade se juráram as pazes, asfim pelo Governador, como pelo Embaixador, cada hum em seu modo, de que se fizeram autos em Parseo, e Portuguez, assinados por elles, e pelos Officiaes d'ElRey. Declarou, e accrescentou mais o Governador, que elle Embaixador iria com elle pera Goa, aonde invernaria, e ficaria em refens do Embaixador, que havia de mandar a confirmar as pazes com ElRey de Cambaya, e pera tomar entrega dos cativos. O Embaixador despedio logo correios pela posta com recado de tudo o que era passado pera ElRey Soltão Badur, que já hia marchando pera Chitor. O Governador deo peças ricas ao Embaixador, e lhe fez muitas honras. Ao outro dia desembarcou em terra com o Embaixador, e elle lhe fez entrega da Cidade de Baçaim, acudindo á obediencia os principaes della, e o Embaixador mandou por todas as Tanadarias apregoar as pazes, e notificar aos Tanadares, e Pateis, que fossem dar a obediencia a ElRey de Portugal, e ao seu Governador. No mesmo dia que elle tomou posse da Cidade, foi logo com todos os Fidalgos, e Capitaes notar o sitio pera fazer huma fortaleza pera segurança da terra, que traçou hum pouco affasta-da da agua, porque a praia era toda de hum areal solto, e pera se começar a obra mandou

### DEC. IV. LIV. IX. CAP. II. 32r

dou desembarcar toda a gente, e assentou seu arraial, e o fortificou muito bem; e por ordem do Embaixador mandou trazer de todas as aldeias vizinhas muitos servidores, pedreiros, e cavouqueiros, e mandou cortar a pedra pera a fortaleza da outra banda do rio, aonde havia huma muito formosa pedreira, e huma aguada muito boa, de que toda a Cidade se provía pera beber, por ser

a agua em si excellente.

E aos vinte de Janeiro deste anno de 1535, em que com o favor Divino entramos, dia do Martyr S. Sebastião, deitou o Governador a primeira pedra no fundamento, vestido elle, e todos os Fidalgos muito louçamente, dando nome á fortaleza do Santo Martyr, em cujo dia aquelle auto se celebrou com as móres festas, e alegrias que podiam ser. E logo se começou a correr com a obra da fortaleza com muita pressa, sendo o Governador, e os Capitães, e Fidalgos os primeiros que apegavam nas padiolas, e que acudiam ao trabalho. Os Tanadares começáram a correr a darem a obediencia, levando comfigo todos os Pateis, e rendeiros com os foraes, que se apresentáram ao Governador, de que mandou fazer novos Tombos. A todas estas pessoas deo pessas, e cabaias ricas, com que ficáram mui contentes, e satisfeitos, mandan-Couto. Tom. I. P. II.

do que corressem os arrendamentos como estavam, sem innovar nelles cousa alguma. E porque a fortaleza hia crescendo, e o verão se hia acabando, despedio o Governador Simão Ferreira Secretario pera ir a Cambaya a ver jurar as pazes por Soltão Badur, que havia de vir, e invernar da jornada em que era. E delle adiante daremos razão, porque nos pareceo aqui bem continuarmos com Soltão Badur.

#### CAPITULO III.

De como Soltão Badur foi contra o Reyno de Chitor, e tomou aquella Cidade: e do que passou Simão Ferreira até se ver com o Badur: e das cousas, em que o Governador Nuno da Cunha provêo até partir pera Goa.

Anto que Soltão Badur despedio Xacoez, logo se poz no caminho do Mandou, e Chitor pera averiguar aquelle negocio primeiro que o inverno entrasse. Levava este barbaro o mais potente exercito, que podia haver no Mundo, porque passavam de quinhentos mil homens os que podiam pelejar, a sóra huma grande multidão de gente inutil, de camellos, bois, e mais serviço de recovagem, artilheria, munições, e mais petrechos de guerra. Deste grande ex-

#### DEC. IV. LIV. IX. CAP. III. 323

ercito era General Mostafá Baxá, que tinha o titulo de Rumecan, (como já dissemos.) Levava ElRey pera guarda de fua pessoa Diogo de Mesquita, Lopo Fernandes Pinto, Duarte da Gama, e todos os mais Portuguezes que lá tinha cativos, que seriam perto de seffenta, a quem deo armas, cavallos, servidores, e todas as cousas necessarias em muita abastança, porque tinha nelles tanta confiança, que os não apartava de si, e por suas jornadas foi ter á Cidade de Chitor, donde todo aquelle Reyno toma o nome. Está esta Cidade de Chitor em altura de perto de dezenove gráos do Norte, conforme a fituação que seus naturaes lhe dam, e assentada em sima de huma altissima serra, que a natureza fez tão inexpugnavel, que se não póde subir a ella senão por hum só caminho muito ingrime, que está fortificado de mui-tos, e fortes passos. A Cidade he grande, e cercada de formoso muro, e de grandes, e fortes baluartes, e ella tamanha em si, que tinha de vantagem de sessenta mil pessoas, e toda a ferra tão fresca, e viçosa, que lhe deram os naturaes o nome de Chitor, que alguns dizem que he o de hum passaro, que ha naquelle Reyno muito formoso, e de muitas côres; inda que outros Guzarates dizem, que Chitor quer dizer debuxo. Soltão Badur chegando á serra, assentou ao pé em ro-X ii

da o seu exercito, e soube estar a Rainha dentro com muita gente, e muitos mantimentos; e porque pera commettella pelo pafso era difficultoso, mandou por mais de vinte mil gastadores minar a serra por algumas partes, em que mandou metter muitas pipas de polvora, a que se deo fogo, e arrebentando a mór parte da serra por esses, deixou por ella assima muitas ruinas, por onde foram fazendo caminho até sima á força de braços. E com grandes engenhos, e forças leváram algumas peças de artilheria assima, e o Badur poz todo o seu exercito sobre a Cidade, e a começou a bater por algumas partes, por onde fizeram grandes entradas, por onde foi commettida, dando ElRey a dianteira a Diogo de Mesquita com todos os Portuguezes, que na entrada fizeram tantas cousas, que espantáram a todos. E ainda nos achámos em Dio, onde invernámos o anno de fessenta, Guzarates, que se acháram nesta jornada, e contavam disto cousas monstruosas, que deixamos, porque não foubemos as particularidades. Em fim a Cidade foi entrada, e a Rainha, e o filho cativos. Soltão Badur reformou a Cidade, e deixou nella alguns Capitães com fincoenta mil homens de guarnição, e depois disso andou ganhando as mais Cidades, e Villas daquelle Reyno, no que gastou até todo o mez

de Março, que se recolheo pera seu Reyno. Castanheda, e Pedro Masseo, que o segue, contam isto de outra maneira, e dizem que a Rainha com o filho desesperada de se poder defender fugiram huma noite, e que a mais gente achando-se ao outro dia sem o Rey, fizeram grandes fogueiras, em que se queimáram com todas suas fazendas, e que quando a Cidade fora entrada não acháram nella pessoa viva: cousa que não achámos na lembrança dos Gentios daquelle tempo, e achámos em hum livro de regimentos velhos, que andam na casa dos Contos de Goa, feita memoria desta jornada por Gaspar Pires de Matos, (que servia de Escrivão do Secretario Simão Ferreira, que de lá trouxe Diogo de Mesquita, e os mais Portuguezes, que lhe contáram o successo desta jornada,) que fallando nas cousas de Dio, diz estas pontuaes palavras: » Neste tempo par-» tio pera Chitor Soltão Badur com grande » exercito, levando comfigo Diogo de Mes-» quita, Lopo Fernandes Pinto, Manoel » Mendes, Duarte da Gama, e os outros » Portuguezes que lá estavam cativos, e poz » cerco áquella Cidade, e a commetteo, e » entrou, sendo os primeiros que subíram os » muros os Portuguezes que lá estavam ca-» tivos, que mostráram bem nesta entrada o » valor de seu esforço, cativando-se a Rai-» nha,

» nha, e seu filho. » A isto se deve dar muito credito. Soltão Badur chegando á Cidade de Amadabá achou nella o Secretario Simão Ferreira, e pelas cartas do Embaixador Xacoez tinha já fabido tudo o que era fuccedido, pelo que o mandou buscar por pessoas principaes de sua casa, e o recebeo com muitas honras, e mostras de grande amizade. Simão Ferre ra lhe deo as cartas do Governador, e o presente que lhe mandava, que eram peças mui ricas, e tratou com elle o negocio a que hia, pedindo-lhe que o despachasse pera tornar a invernar a Goa, o que ElRey fez, jurando logo as pazes com grande solemnidade, e confirmando os capitulos que por sua parte estavam concedidos, e mandando-os apregoar por todo o Reyno: e fazendo-lhe entrega de Diogo de Mesquita, e de todos os Portuguezes, dando-lhe muito dinheiro, e peças, os despedio, e foram-se embarcar a Cambayete, onde tinham navios ligeiros.

E tornando ao Governador, que estava em Baçaim, continuando nas obras da fortaleza, sendo já o mez de Março, lhe deram cartas de D. João Pereira Capitão de Goa, em que lhe dizia, que o Idalcan tentava novidades, e que fazia prestes Capitães pera mandar sobre as terras de Salcete, que devia acudir áquellas cousas. O Governador

### DEC. IV. LIV. XI. CAP. III. 327

tendo já a fortaleza em altura pera se poder defender, a guarneceo de artilheria, e proveo os armazens (que já estavam acabados) de muitos mantimentos, e munições. E andando pera eleger Capitão, chegou de Ormuz Antônio da Silveira seu cunhado, que acabára de fervir aquella fortaleza, e lhe deo a Capitanía de Baçaim , assinandolhe oitocentos homens pera ficarem com elle, e muitos Fidalgos, e Capitáes. Este Março em que andamos faleceo em Ormuz o Bispo Fernando Vaqueiro, que soi o pri-meiro Bispo que á India veio, e soi sepultado na Capella mór da Igreja de Ormuz, e tem huma sepultura de pedra branca mui boa com suas armas lavradas, que são huma vaca, ou touro; e o letreiro diz assim: Ferdinandus Episcopus Aurensis. Faleceo aos quatorze de Março de 1535. O Governador Nuno da Cunha quiz prover nas cousas de Ormuz primeiro que se partisse de Baçaim, porque Antonio da Silveira lhe trouxe novas de como era falecido o Guazil Xeque Raxete, e com elle tinham vindo procuradores de Mouros principaes a requererem o cargo, pelo modo que sempre se costuma a fazer; mas o Governador o deo a Xeque Hamed filho do morto, assim pelos merccimentos do pai, como pelas partes que pera isso tinha. Feito isto, despedio-se de An-

tonio da Silveira, e deo á véla pera Goa, aonde chegou em poucos dias, e começou a entender nos provimentos de Malaca, e Maluco, que logo despedio; e assim mandou invernar gente a Chale, e a Cananor. Depois disto chegou Simão Ferreira com os Portuguezes de Cambaya, que o Governador recebeo muito bem, fazendo mercês a todos. E logo despedio o Embaixador de Cambaya, que estava em Goa em refens, e lhe deo dous navios pera o levarem. Foi este Mouro tão satisfeito das honras que lhe o Governador sez, que depois o avisou de muitas cousas, como em seu lugar diremos.

#### CAPITULO IV.

Da conjuração que houve entre os Senhores das Ilhas de Maluco contra os nossos, e do grande aperto em que os puzeram.

Dois este he o tempo em que nos cabem as cousas de Maluco, continuaremos com ellas, que deixámos o anno passado em aquelle grande escandalo, que todos os Reys daquelle Archipélago tiveram dos nossos, pela grande crueza que usáram com a mái d'ElRey Aeiro, e prizão de Tabarija. E carteando-se, se ajuntáram todos, tratando de tomar satisfação de caso tão abominavel, ajuntando pera isso em segredo as cousas que lhes

### DEC. IV. LIV. IX. CAP. IV. 329

lhes parecêram necessarias. E pera mais fazerem odiofos, e avorrecidos naquellas Ilhas todos os Portuguezes, urdio o demonio outro caso tão escandaloso, ou mais a seu modo que os passados. O caso que novamente succedeo, que nos acabou de fazer avorrecidos, foi este. Mandou Tristão de Taíde nesta mesma conjunção hum Foão Pinto a descubrir as Ilhas de Mindanão, e as vizinhas a ella pera se prover de mantimentos, porque em todas as de Maluco lhes tinham tapados os portos por onde lhes corriam. Partido elle homem em huma naveta, chegou á Ilha de Mindanáo, aonde desembarcou, e vio aquelle Rey, que lhe fez muitos gazalhados, e assentando com elle pazes, e amizades, vendeo o que levava, e comprou o que quiz muito liberalmente, e á sua vontade. Dalli se passou á Ilha de Seriago, onde o Rey lhe fez os mesmos gazalhados, e assentou tambem com elle pazes, que celebráram com huma ceremonia entre elles guardada tão inviolavelmente, que nunca já mais se quebrava, que era, beberem, os que faziam a amizade, o sangue hum do outro, como penhor do amor que se haviam de ter; porque dizem, que assim mette cada hum em si a alma do outro: e assim sicáram dalli por diante correndo com os nossos em tanto amor, e amizade, que hiam á sua não

comprar, e vender sem receio de engano, porque elles o não tratavam com pessoa alguma depois daquella ceremonia celebrada. O Capitão do navio vendo quantos concorriam á sua náo, entrando a cubiça de fazer preza nelles, e de levar huma boa cópia pera vender, depois que fez seu negocio, o dia que se havia de partir foram perto de quarenta, poucos, e poucos, a venderem á náo suas cousas, que assim como entravam os levava abaixo da cuberta, como que lhes hia mostrar alguma cousa, e lá os fechava. Mas permittio Deos, que hum dos prezos debaixo, quando levavam outros, tivesse mo-do de escapulir, e se lançou ao mar, e soi a terra a dar conta a ElRey do que passava. ElRey cheio de paixão de quebrarem os Portuguezes assim aquelle tão sirme vinculo de amizade entre elles guardada como coufa religiosa, mandou com muita pressa metter muita gente em algumas embarcações que estavam no mar, e lançar a elle outras que estavam em estaleiro, e mandou commetter a náo, que foi rodeada, e combatida asperamente. O Capitão Pinto andava já levando ancora, porque tinha visto os navios, e a gente em terra, e acudindo ás armas com vinte e sinco homens que comsigo levava, poz-se em desensão, porque já o entravam por algumas partes, e os Officiaes foram largan-

#### DEC. IV. LIV. IX. CAP. IV. 331

gando as vélas; mas os Seriagos ferrados na náo trabalháram pela entrar, e sem duvida o fizeram fenão sobreviera huma ferração, descarregando logo huma trovoada tão soberba, e medonha em força, e carrancas, que parecia ira dos Ceos. Os Seriagos largáram a náo, e se acolhêram á terra: os da náo foram correndo com hum bollo de véla á vontade dos ventos, e mares que os comiam; e foi-lhes necessario alijarem ao mar todas as cousas que por sima levavam, e ainda toda a artilheria, porque se víram muitas vezes alagados, e foçobrados. Duroulhes este castigo alguns dias, deixando-os tão destroçados, desbaratados, e medrosos, que como homens que tinham visto tantas vezes a morte, estavam como alienados, e assim foram ter a Ternate tão cortados do tempr, que estando em terra, ainda lhes parecia que corriam as mesmas tormentas, que ainda alli a ira de Deos os ameaçava pelo peccado que commettêram em violarem a fanta lei do hospicio: cousa tão feia, e avorrecida ainda entre tão barbaros como estes. Sabendo todos os Reys daquellas Ilhas huma maldade tão grande, acabáram de se refolver, que lhes eram prejudiciaes os Portuguezes, e quão necessario era lançarem-nos fóra daquellas Ilhas; pelo que logo tratáram, e puzeram em execução huma liga geral

ral contra elles, mandando lançar por todas aquellas Ilhas hum edicto geral, pera que logo matassem todos os Portuguezes, que por ellas andassem, e que totalmente se recolhessem os mantimentos todos, e se tivesse nelles tal guarda, que nem por mar, nem por terra entrassem na nossa fortaleza, já que não tinham artilheria pera a bater, pera que a viessem tomar á some; e que quando isto não bastasse, e na fortaleza houvesse mantimentos pera se sustentarem até irem os galeões da India, então que os Ternatezes des-pejassem aquella Ilha, e se passassem pera as outras, cortando primeiro todas as arvores do cravo, e deixando-a deferta, porque não pudessem os nossos lograr-se de seus frutos, que era o porque elles tinham usado com elles tamanhas crueldades, e desordens naquella Ilha, e hiam de tão longe por tão grandes riscos, e perigos em busca delle: e que como elles se vissem sem poderem lograr do que tanto cubiçavam, forçados da necessidade despejariam a fortaleza, e se tornariam pera a India, e elles quictariam, e viviriam em luas terras sem aquellas oppressões, e tyrannia. Com isto começáram a pôr aquellas cousas em execução, fazendo cabeça da liga ElRey de Tidore, por andar com elle ElRey de Ternate, que lá estava homiziado pela morte de Gonçalo Pereira. Os Ter🛚 Ternatezes defpejáram logo-a Cidade , mandando fuas fazendas pera as outras Ilhas. E porque entendessem os nossos que de todo se defnaturavam, mandáram pôr fogo a toda a Cidade, em que se consumíram todos os edificios, que foram de seus antepassados, tantas centenas de annos atrás. Tristão de Taíde vendo aquella desesperação, quiz acudir a isso, mandando muitos recados á Rainha, e aos Regedores com promessas, e satisfações, que não aproveitáram cousa alguma. Postos os Ternatezes nos matos sahiam muitas vezes em ciladas a esperar os Portuguezes que hiam fazer lenha, e agua, matando, e ferindo alguns. Em todas as outras Ilhas se começou a executar o edicto, matando todos os Portuguezes que por ellas andavam. Na Cidade de Momoya matáram sete, ou oito, que estavam com o Padre Francisco Alvares, que escapou milagrosamente, e se recolheo a huma embarcação com muitas feridas. Na Ilha de Chião principal de Morotay matáram Simão Vaz outro Sacerdote: e hum Mouro daquelles tomou hum retavolo de Nossa Senhora, que o Padre tinha, e o quebrou em pedaços; e não soffrendo Deos esta offensa feita a sua Sacratissima Mãi, logo alli supitamente se lhe aleijáram as máos áquelle Mouro , e morreo em poucos dias. E ainda se notou mais.

mais, que dentro em hum anno morreo toda a geração que este Mouro tinha de defastres, e o derradeiro foi metter-lhe hum peixe agulha o bico por hum olho estando pefcando: e o lugar todo que era muito grande em mui poucos annos fe consumio, e desfez por guerras, e por defastres de maneira, que delle não ha já memoria alguma, o que notáram os Portuguezes que lá estavam, e outros de Maluco, de quem soubemos isto. Tristão de Taíde foi logo avifado de tudo, e o sentio em estremo, e bem entendeo que se lhe offereciam grandes trabalhos, e mandou pôr muito refguardo, e regra nos mantimentos que havia, deitando muitas espias pera saber dos desenhos dos inimigos; e em ElRey Aeiro que estava na fortaleza poz grandes vigias, e guardas, não lhe deixando mais que as amas que o creavain, e deitou algumas pessoas que apalpáram a Rainha com pazes, e o mesmo a El-Rev de Tidore, commettendo-se-lhe por sua parte muitos partidos, sem elles defirirem a coufa alguma. Neste tempo Catabruno Governador de Geilolo, e tutor do Rey menino, o matou com peçonha, e se alevantou por Rey: quizeram dizer, que Tristão de Taíde fora em consentimento disso, e que lhe mandára huma cabaia de veludo azul, com que se alevantou por Rey. E como era máo,

DEC. IV. LIV. IX. CAP. IV. EV. 335

máo, e tyranno, e começou a usar de sua natureza, mettendo-se logo na liga contra os nossos, foi o mór inimigo, e de quem mór damno recebêram os nossos, que de todos os outros. Neste estado deixaremos as cousas deste anno, que era o peior que podia ser.

#### CAPITULO V.

De como Hamau Paxá Rey dos Magores foi buscar Soltão Badur, e lhe tomou os Reynos de Chitor, e Mandou, a que acudio Soltão Badur: e das grandes covardias que sez: e de como o Magor o destruio, e desbaratou.

Endo Hamau Paxá Rey dos Magores o pouco caso que Soltão Badur fizera de seus recados, e que sobre elles fora contra o Reyno de Chitor, e o destruíra, sicou muito assentado; e como já estava escandalizado d'antes por recolher em seu Reyno Omir Mahamede Zaman, seu cunhado, irmão de sua mulher, (que soi o que urdio estes odios antre estes dous poderosos barbaros,) porque como era ambicioso, e desejoso de reinar, quiz ver se podia por este modo chegar ao que tanto desejava; porque entendia que se elles viessem a rompimento de batalha, hum delles sorçado havia de sicar quebrado, com o que lhe sicaria lugar

pera poder metter pé em algum daquelles Imperios, no que o não enganáram seus pensamentos, porque lhe veio a Fortuna a cumprir seus desejos, como logo diremos. Hamau Paxá (como hiamos dizendo) tanto que teve novas da tomada de Chitor, tomando aquella affronta muito á fua conta, partio logo da Cidade do Deli com trinta e finco mil cavallos, e tomou o caminho de Chitor mui apressadamente, cuidando que ainda alli achasse Soltão Badur. Pelo caminho Ihe foram acudindo vassallos, com que perfez o número de sessenta mil cavallos; e chegando a Chitor foube que estava pelo Soltão Badur, e logo lhe poz cerco. Os de dentro fabendo fer elle chegado, como o nome do Magor entre todas aquellas nações era hum terror, e espanto grande em seus ouvidos, logo lhe mandáram commetter partidos, e se entregáram. O Hamau sem se deter nada, como hum raio mui apressado foi passando adiante, entrando por todas as Cidades, e Villas com tamanho estrondo, e temor de todos, que tudo se lhe largou semachar impedimento, e assim foi correndo até o Reyno de Mandou, em que não teve que fazer; porque como todos hiam fugindo da ira dos Magores, e o medo lhes fazia parecer maior o número do que era, vinham apregoando hum tão grosso poder, que a

toda a parte a que chegavam achavam tudo deserto, e despovoado. Soltão Badur te-ve logo aviso do Magor, e com ter hum exercito o mais potente, que no Mundo podia ser, foi tamanho o seu medo pelo que via trazer aos seus que vinham sugindo, que de todo esteve pera se recolher, senão fora Rumecan que o fez sobreestar, animando-o pera ir buscar o inimigo como fez. E levando seu exercito, foi caminhando até á Cida-de de Arrayol, huma das principaes do Guzarate, onde foi avisado que o Magor se vinha chegando, encontrando por aquelles caminhos infinidade de gente que vinha fugindo, tão assombrados de suas cruezas, que com acharem o seu Rey com tão potente exercito não paravam alli, porque o temor lhes não dava lugar a se segurarem com coufa alguma. Soltão Badur vendo vir descendo aquella multidão de gentes com aquelle medo, e desatino, ficou embaraçado, e não quiz passar adiante, assentando seus exercitos ao pé de huma serra fortissima, onde se fortificou muito grandemente, mandando recolher a ella todos os mantimentos que pode. E como o Magor vinha descendo com tamanho impeto, e furia, (como costumam a trazer os arrebatados, e poderofos rios na força do inverno, que vem alagando tudo por onde passam,) assim este barbaro, tra-Couto, Tom. I. P. II.

zendo diante de si todas aquellas enchentes dos que vinham fugindo delle, chegou á vista do exercito do Badur, e não muito longe delle assentou o seu, travando-se logo entre elles algumas escaramuças com damno de ambas as parces, sem o Badur ousar a se bolir, nem dar batalha, tendo duzentos mil de cavallo, a fóra a Infanteria que era em dobro, quatrocentos Elefantes, e setecentas peças de artilheria de toda forte, (poder que se não fora governado por hum homem tão fraco, e pufillanime, pudera dar batalha a todo o Mundo, quanto mais a hum inimigo tão inferior em poder como temos dito, e em seu proprio Reyno, e terras.) O Magor entendeo logo a covardia do inimigo, quando vio, que com tão potente poder o não fahia a buscar, pelo que o commetteo rijamente na ferra, trabalhando pela entrar, o que não pode fazer pela difficuldade de seus passos, perdendo nestas commettidas alguma gente. O Badur como tinha já cobrado em seu coração tamanho medo, determinou de se defender na serra, e deixar-se estar, porque o inimigo não podia deixar de se recolher. Rumecan Capitão geral de seu exercito vendo tamanha covardia em hum homem tão poderoso, como era astuto, e experimentado no conhecimento dos casos da guerra, não duvidou per-

#### DEC. IV. LIV. IX. CAP. V. 339

der-se o Badur nesta jornada, e ficar o Magor senhor daquelle Imperio do Guzarate. E querendo segurar sua pessoa, e accrescentar seu Estado, teve modo com que se carteou com o Magor, fazendo seus partidos pera se passar pera elle. E depois de assentados á sua vontade, o mandou avisar, que tomasse hum passo da outra banda da serra, por onde se mettiam mantimentos nella, o que elle logo fez, começando elles logo a faltar no exercito do Badur. Rumecan, emquem Soltão Badur tinha todo seu remedio, e conselho, como vio tempo occasionado passou-se pera o Magor com sete, ou oito mil de cavallo de sua cevadeira. Isto acabou de descoraçoar o Badur de feição, que se houve por perdido, e logo tratou de falvar fua pessoa, buscando modos, e ardís pera isso, sem o dar a entender a pessoa viva. E como o passo por onde a serra se provía estava tomado, e a gente que na ferra estava era muita, começáram a faltar os mantimentos, e chegáram a estado, que comêram os elefantes, cavallos, hervas, raizes, e todas as mais cousas desta qualidade. Vendo-se o Badur de todo perdido, dando conta do que determinava a alguns Capitaes seus mais sieis, como o Magor não podia ter tanta vigia, que se não descuidasse, huma noite se sahio o Badur com os do seu seio, e pela posta

foi caminhando pera Cambaya, levando comfigo a mór parte dos feus thefouros de ouro, pedraria, e perolas, que era infinito. Isto não pode ser tanto em segredo, que não fosse logo sabido na serra, e todos os que puderam se foram por aquelle passo vasando-le por elle a mór parte da gente, que foram tomando differentes caminhos. Em amanhecendo teve o Magor rebate do negocio, e commettendo a ferra houve pouco que fazer em a entrar, porque os que nella estavam se lhe entregaram. Elle se apoderou daquelle poderofissimo, e riquissimo exercito, de tendas, elefantes, artilheria, e de todas as mais riquezas, em que os Magores se ceváram bem. O Badur tomou o caminho tão apressado como lho fazia levar o medo que tinha cobrado ao inimigo, e sem descançar, perdido o animo, e conselho, foi parar na Cidade de Champanel, que está situada em huma serra tão alta, que tem quatro leguas e meia de fubida, e no cume della está a Cidade muito forte, assim pelo sitio, como pela industria. Será esta Cidade huma jornada do Deberadora, ou Barodar, a que commummente chamamos Verdora. Alli fe deixou ficar o Badur, provendo-se de mantimentos, e de outras cousas necessarias, cuidando que o inimigo o não seguiria; mas não foi assim, porque depois

# DEC. IV. LIV. XI. CAP. V. 341

de o Magor se apoderar de seu exercito, começou logo a feguillo: havendo que estava o remate, e a honra da victoria em lhe não dar tempo pera se fortificar em parte alguma, (no que se póde ter por mór Capitão que Annibal, porque se seguira a victoria, fora senhor de Roma.) O Hamau Paxá não se embaraçando com cousa alguma foi pasfando avante até chegar a Champanel, onde o Badur estava, que teve logo rebate de sua vinda, e acabou de lhe cahir o coração aos pés de todo, mostrando nesta jornada bem differentes effeitos do que seu nome signisicava ; porque Badur na lingua Guzarata quer dizer Cavalleiro. E não querendo aguardar alli o inimigo, largou a Cidade huma noite, mandando primeiro queimar muitas riquezas, que comfigo não podia levar, e foi-fe caminhando pera Dio , porque era onde podia segurar sua pessoa. È com tamanhas desordens sez este caminho, que deo occasião aos seus pera o roubarem, usando nisto o que costuma a gente vil, que he desamparar com a Fortuna o seu Rey. E vendo elle como ella o perseguia, tomando suas joias, pedraria, e ouro, (que era huma fomma mui grande ) mandou tudo diante pera Dio: e a tudo o mais que lhe podia ser estorvo ao caminho mandou pôr o fogo, por não dar occasião aos que o seguiam a ou-

tra vez o roubarem. E assim acompanhado de alguns principaes, e de suas mulheres, que tinha mandado recolher, chegou a Dio. Alguns dizem, que mudára os trajos por não fer conhecido, mas os Mouros o negam; nem podia ser tal, porque se sóra só, pudera acontecer isso : mas elle sempre foi acompanhado de mais de dez mil cavallos, assim de sua guarda, como dos seus Capitaes. Chegado ElRey a Dio passou-se logo á Ilha, e mandou com muita brevidade recolher nella todos os mantimentos das aldeias vizinhas, e com a mesma fortificou os passos por onde a Ilha se podia entrar, pondo nelles artilheria, e gente de guarnição, deixando-se alli ficar com a tristeza, e mágoa, que era razão tivesse, por perder em tão breve tempo hum Imperio tamanho, e tão potente, como era o de Guzarate, tão nomeado no Mundo. O Magor foi logo a-visado de sua fugida, e desejoso de o ha-ver ás máos o foi seguindo com grande pres-sa, e chegou até á serra de Uná tres leguas de Dio, onde teve por novas ser já passado á Ilha, pelo que tornou a voltar pera trás, correndo todas as Cidades de Cambaya, que saqueou, destruio, e assolou, levando dellas grandissimo thesouro, usando todos aquelles Magores (que por natureza são torpes, e nefandos) as mais brutas deshumanidades,

des, que se podem imaginar, padecendo todo aquelle Reyno de Guzarate as mais piedosas miserias que le nunca viram, andando os Magores por todo elle (que era fertilissimo de tudo) tão derramados, que se Badur não fora tão acovardado, com muito pouco cabedal se pudera restaurar de suas perdas, sem lhe escapar hum só Magor vivo. Mas era tamanho o medo que lhe tinha cobrado todo o Reyno, que cento que chegavam a huma Cidade muito grande, e poderosa, a saqueavam, e destruiam, como se foram dez mil, tomando lhes as mulheres, e filhas sem ousarem a bolir comsigo. E asfim ficou o Hamau Paxá fenhor de todo o Imperio do Guzarate, tão antigo, e opulento, como aquelle, que sempre foi o mais rico de todo o Oriente.

#### CAPITULO VI.

Dos limites que o antigo Reyno do Guzarate tem: e donde nasceo o erro dos Geografos lançarem o rio Indo na enceada de Cambaya.

JÁ que estamos neste Reyno do Guzarate, razão he que mostremos os seus antigos limites, e que confundamos o erro de Abrahão Ortelio, e de todos os mais Geografos, que lançáram o rio Indo dentro na enceada de Cambaya, estando elle tão dis-

tante como he dalli a Cinde. Este Reyno do Guzarate teve sempre seus antigos limites da banda do Norte, na ponta de Jaquete, que he a que Ptolomeu chama, Maleo Promontorio, que fitua em dezoito gráos, e hoje anda verificado em vinte e dous e meio: por onde Barace, que elle mette em dezesete gráos, parece Dio, e assim o tem Nicoláo Veneto. Vai-se estendendo este Reyno pera a banda do Sul até o rio de Bandorá, que parece ser o rio Nanaguna de Ptolomeu, que elle situa em quatorze gráos, e onde mette a Cidade de Nitra em Porju, que sem dúvida temos pela mesma de Bandorá; porque nas antiguidades da India se acha ser esta a mais magnísica Cidade de toda ella, de que ainda hoje ha mui grandes vestigios. Aqui perto da Cidade havia hum campo de duas leguas, que ainda depois de nossa entrada na India era todo cheio de sepulturas com aquellas pedras redondas á cabeceira, como se costuma em muitas partes do nosso Portugal, ou em todo. E affirmam os antigos naturaes, que alli tivera o grande Alexandre com hum Rey muito poderoso da India huma grande batalha, e que o desbaratára, elhe matára muita gente, que toda se sepultou naquelle campo. E se tal he, devia de ser com Poro; posto que Quinto Curcio, e outros affirmam, que esta batalha fo-

#### DEC. IV. LIV. IX. CAP. VI. 345

ra muito mais pera o Norte. Em fim seja como for , tem este Reyno por costa pou-co mais de duzentas leguas : pelo sertão jaz estendido até á Cidade do Agará, que será por linha direita cento e fincoenta leguas. E vendo nós Abrahão Ortelio, e nos mappas communs, que vem da Europa, lançado o rio Indo na enceada de Cambaya, (fendo elle o verdadeiro que atravessa o Reyno do Cinde, e vem embocar no mar,) e os Guzarates lançados do Indo pera fóra, estando elles tanto do Indo pera dentro; e cuidando donde nasceria tamanho erro, nos parece que foi do Roteiro de Nearcho Capitão de Alexandre Magno da viagem que por feu mandado fez pela costa da India até o rio Eufrates, que Alexandre, fegundo conta Ariano author Grego, depois de vencer Poro, desceo até o mar, onde mandou ordenar huma Armada pera ir descubrir aquella costa, em que mandou por Capitão este seu grande privado Nearcho, que diz Ariano, que sahio pelo rio Indo fóra na costa dos Arbios, e como sempre tinham andado por derredor do Indo, que se divide em muitos ramos pera differentes partes, tomando differentes nomes, todos os rios que achavam, cuidavam ser o Indo, e por isso diz o Roteiro, que sahíra por elle fóra. E como não tinham ainda conhecimento das al-

turas, e gráos da elevação do pólo Artico, como depois veio a ter Ptolomeu, fez o Roteiro daquella viagem por número de estadios, e por singraduras, e segundo sua conta claramente se mostra não sahir pelo rio Indo fóra. E pondo nós nosso juizo, e fazendo nossas conjecturas, conformando-nos com o mesmo Roteiro de Nearcho, e com a conta dos estadios que navegou, nos parece que sahio por hum dos rios da enceada de Cambaya mais chegado a Dio, que he o de Madrefaval. E ainda faz parecer mais certa nossa conjectura o que diz o mesmo Nearcho, que querendo sahir pela boca do rio Indo fóra, achára a barra pequena, e de muita penedia, e que fizera huma fossa pera huma parte da boca onde havia areia, por onde fahíra ao mar largo. Do que se vê muito claro não sahir pelo rio Indo, que tirando o Gange, he o mais prospero, e de melhores barras, que todos os da India, e entram, e sahem por elle formosissimas náos; e Nearcho não navegou senão em navios pequenos de remo. Quanto mais, que o Roteiro nos está claramente mostrando isto; porque do rio por onde Nearcho sahio até entrar na Gedrosia, andou pela costa dos Arbios, e Oritios dous mil e seiscentos estadios, que são cem leguas nossas, a oito estadios por milha Italiana, e tres

tres milhas e meia por legua; e diz que chegou ao rio Arbio, onde começavam os Oritios, e se acabavam os Indianos. Do que se vê muito claro fahir com aquella Armada do rio Indo pera dentro todo aquelle caminho, e antes de se acabarem as terras do Guzarate, que está muito averiguado fenecêram na ponta de Jaquete, e todos os que dahi pera fóra sahem, já se não chamam Guzarates, como nós o averiguámos com os mesmos naturaes. E continuando com o Roteiro desta viagem, diz Nearcho, que passada a Provincia dos Oritios, e entrando pela Gedrosia, lhe ficára o Sol perpendicular, e as fombras fe mudavam, como acontecia no tempo do Solsticio na Ilha Meroe. Do que se vê começar-se esta Provincia hum pouco antes do rio Indo no rio de Cache, por fima de quem atravessa o Tropico. E como era em Agosto quando fazia esta viagem, e o Sol andava fobre o Tropico de Cancro, ficava-lhe sobre a cabeça, e achava differença nas fombras. Esta Provincia Gedrosia, fegundo Ptolomeu, ferá de cem leguas, porque começa na Cidade Rizana em vinte gráos, (que nós temos pela mesma de Cache, ) e acaba no rio Arbio em vinte gráos, em que ha a melma distancia das cem leguas. E fazer Nearcho esta Provincia de dez mil estadios, que são quasi trezentas e sincoenta leguas,

guas, devia de nascer ou do erro da traducção do Grego, em que Ariano escreveo esta jornada, ou do engano da estimativa; porque como fazia conta ás jornadas, dando tantos estadios a cada huma, e por aquellas paragens sempre ha impedimento de aguas, de cujo curso Nearcho não tinha noticia, achando as correntes contra si em algumas paragens, cuidavam que andavam avante, e tornavam atrás, dando fingraduras ordinarias, porque não tinham conhecimento da terra, nem de suas balizas, como nós hoje temos, porque por toda a costa da India dentro, e fóra do Indo pelas balizas, e conhecenças sabemos o que navegamos. E daqui viria Nearcho fazer esta Provincia tanto maior que a Carmania, fendo tanto mais pequena, como logo adiante mostraremos, quando particularmente tratarmos de ambas.

E tornando ao Roteiro, depois desta Armada entrar pela Provincia Gedrosia, andou por ella, e pela de Carmania, Persia, Sufia, até chegar ao rio Eustrates, dezoito mil duzentos e sincoenta estadios, que são mais de seiscentas leguas nossas, não havendo da boca do rio Indo até o Eustrates mais que trezentas e trinta. E querendo os Geografos modernos, Abrahão Ortelio, João de Cadamasto, Josefo Moletio, Jeronymo Ruscelli, e outros fazer suas tayoas, e mappas,

in-

DEC. IV. LIV. IX. CAP. VI. 349

indo buscar este rio Indo por onde Nearcho sahio, pela conta dos estadios que andou, assim em toda a jornada, como dantes de chegar a Gedrosia, deram comsigo na enceada de Cambaya, lançando-o da ponta de Dio pera dentro, e deixando os Guzarates da banda de sóra. Este erro lhes sez consundir o sino Cantincolpus de Ptolomeu com o sino Bragazeno, não lançando todos em suas tavoas mais de quatro enceadas da boca do Indo até o Gange, deitando Ptolomeu estes sinco.

Sinus Cantincolpus, em que o rio Indo descarrega com sete bocas, de que a mais Oriental he Linabare, que elle mette em vinte gráos do Norte, e a mais Occidental Sagapa em cezenove e meio, a que Plinio chama Sando, ou que seja corrupto de Cinde, ou que elle seja de Sando.

A segunda enceada he Sino Barigazeno, em que mette alguns rios, e os principaes são Gaoris, e Rende em dezeseis gráos, que parecem os de Baroche, e Surrate, a quem os naturaes chamam Narbenda, e Tapeti, que estam hum do outro na mesma distancia

em que Ptolomeu os poe.

A terceira enceada he Sinus Colchicus, onde mette Colchi em Porju, que por sem dúvida se tem ser Cochim, que naquelle tempo devia de ser hum grande seio; porque

das

das escrituras da India se tem, que já o mar naquella parte chegou até o pé do Gate, e que depois recolhendo-se em seu centro, deixou aquella faxa de terra, que hoje chamam Malavar.

A quarta enceada he o Sino Agarico, que elle mette do Cabo Comori pera o Gange, que he aquella, que ainda hoje se vê de

Beadala até Negapatão.

A quinta he o Sino Gangetico, em que vai descarregar aquelle samoso em nome, e foberbo em aguas Gange; e da confusão que depois os Geografos fizeram nos dous Sinos, Cantincolpus, e Barigazeno, fazendo de ambos hum, nasceo a Cidade de Consamba, que Ptolomeu mette no Sino Cantincolpus em vinte gráos, fazerem-na cabeça do Reyno de Cambaya, fendo esta a Barigaza, que o mesmo Ptolomeu mette no Sino Barigazeno em .... gráos; por onde fica confundido o erro dos mappas, e entendidos bem os termos, e fins do Reyno Guzarate, em que elles tanto variáram. E quando fallarmos em huma Armada, que foi de foccorro ao Cinde, sendo Governador Francisco Barreto, mostraremos claramente donde nasceo o erro dos modernos chamarem áquella Provincia Dyul Cinda, fendo Dyul huma coufa, e Cinda outra. Como também com o favor Divino pelo decurso da historia mostraremos muiDEC. IV. LIV. IX. CAP. VI. 351

muitos nomes proprios de Cidades, Villas, rios, promontorios, e muitas outras cousas, que andam adulteradas nos Escritores Italianos, que á India vieram antes dos Portuguezes, como foram Marco Polo Veneto, Micer de Conti, e outros; porque de traducção em traducção, vindo a mudar syllabas, e letras, perdêram de todo os nomes verdadeiros, e muito poucos dos que elles nomeam são hoje conhecidos neste Oriente. Deixamos Gregos, e Latinos, que isso he hum pégo infinito, do que tem nascido tão grande confusão nos nomes dos simplices entre os Medicos, e não nos tem dado pouco trabalho as informações que com os Mouros, e Gentios tomámos; porque escrevendo hum nome proprio de huma cousa com as mesmas letras que elles dizem, quando lha tornavamos a recitar, já pelo assento, e pronunciação o não conheciam, porque são linguas grosseiras, e os caracteres mui differentes dos nossos.

#### CAPITULO VII.

De como Soltão Badur tratou de se ir pera Meca, e soi contrariado dos seus: e de como mandou pedir soccorro ao Governador Nuno da Cunha contra os Magores, promettendo-lhe sortaleza em Dio: e de como soi ter com elle Martim Assonso de Sousa.

Tornando a continuar com as cousas de Soltão Badur, que deixámos reco-Ihido na Ilha de Dio, depois de tornar em si, e perder parte do medo que levou, que lhe não deixou sentir o que perdeo, veio a cahir na conta, e começou a entristecer-se por ver, que por sua fraqueza, e máo conselho perdêra em tão pouco tempo o mais poderoso, mais rico, e mais estendido Imperio, que todos os do Mundo naquelle tempo, que via em poder de hum inimigo cruel, e tyranno, e de que cada dia tinha novas, que sem piedade alguma punha tudo a ferro, e a fogo, e usando com seus naturaes as móres deshumanidades que se podiam imaginar. Isto sentia na alma, e lhe fazia de novo resuscitar o medo com que lhe sugio, porque temia o fosse ainda commetter naquella Ilha, onde lhe não poderia escapar, que quando a não pudesse entrar por armas,

o faria por fome; porque posto que nella tivesse muitos mantimentos, a gente era tanta, que receava faltarem-lhe. Com estas imaginações não fe quietava, cuidando no que faria. E como era fraquissimo de animo, e de condição vil, e baixa, tratava de prover mais a sua vida, que a seu Estado, fazendo muitos discursos pera a poder salvar. E em sim de todos veio a determinar-se de se ir pera Meca, tomando por escusa de sua fraqueza, que de avorrecido do Mundo desejava de ir servir Mafamede o que da vida lhe restasse; mandando pera isso com muita brevidade preparar sete náos, em que entravam dous galeões, pera se embarcar com suas mulheres, e thesouros, começando a mandar embarcar cousas necessarias pera a jornada, e quasi quatro milhões de ouro em moeda, e pedraria, com outras riquezas de peças, e louçainhas fem conto: e com ifto a fua principal mulher, com fuas donas, e donzellas. E querendo ultimamente embarcar-se, foi impedido de alguns Grandes, que ainda o acompanhavam, perfuadindo-o com muitos rogos, que não fizesse tal jornada, porque era cousa indigna de hum Rey tão nomeado no Mundo de rico, e poderofo, porque todos os que o soubessem, o haviam de attribuir mais a covardia, que a devoção: que elle tinha hum remedio mui-Couto. Tom. I. P. II. OJ

to á mão, e muito certo pera tornar a cobrar seu Keyno, que era o favor, e ajuda dos Portuguezes, que com lhes dar fortaleza naquella Ilha, que era o que o Governador da India tantos annos havia que pretendia, e que com os ter nella, podia quietar-se, e não receiar o inimigo; e que tanto que seus vassallos ouvissem, que se preparava pera tornar a cobrar seu Reyno, e que os Portuguezes o favoreciam, estava muito certo acudirem-lhe todos; e que pe-lo contrário, vendo-o embarcar, entregariam liberalmente o Reyno aos inimigos, e ficaria o Imperio do Guzarate (que tantos annos foi Senhor supremo) debaixo de jugo alheio. Com estas, e com outras muitas coufas, que lhes disseram, cobrou algum alento, e começou a respirar. E vendo que o aconfelhavam bem , como era máo , não deixou logo de conceber em seu animo, que posto que por então concedesse fortaleza em Dio , tanto que tornasse a cobrar seu Estado, todas as vezes que quizesse lha tornaria a tomar. E mudando parecer, como foi tempo despedio as náos que estavam de verga d'alto, e fez dellas Capitão hum Mouro muito seu acceito, chemado Cafarcan, a quem entregou seus thesouros, e sua mulher, dando-lhe por regimento, que se não partisse de Judá até não ver recado seu. A tenção do

## DEC. IV. LIV. IX. CAP. VII. 355

Badur mandar estes thesouros, e a mulher, foi, não lhe fahir de todo o medo, e a defconfiança de poder tornar a cobrar seu Estado; porque quando de todo em todo a Fortuna nisso o quizesse perseguir, ahi she ficava então lugar pera fazer a jornada que pertendia, e passar-se a Meca, ainda que fosse em trajos mudados, pera o que queria lá ter todas aquellas cousas. Despachadas estas náos, despedio logo por Embaixador Xacoez, que era já conhecido do Governador, com cartas pera elle, e procurações bastantes pera lhe poder offerecer huma fortaleza na Ilha de Dio, pedindo-lhe que logo se fosse pera elle com todo o poder que tivesse junto; dando-lhe por regimento, que passasse por Chaul, onde estava Martim Affonso de Sousa Capitão mór do mar da India invernando, e lhe désse cartas que lhe escreveo, em que lhe dizia, que logo sem fazer dilação se fosse pera Dio, porque importava allim ao serviço d'ElRey de Portugal. Xacoez partio logo em hum navio muito ligeiro, e em tres dias chegou a Chaul, e se vio com Martim Affonso de Sousa, e lhe deo as cartas de Soltão Badur, e seu recado, com que se alvoroçou muito; e porque tinha toda a Armada varada por ser ainda entrada de Setembro, embarcou-se logo em quatro navios ligeiros com muitos Fi-Ž ii

dalgos, e Cavalleiros, e deo á véla pera Dio, escrevendo ao Governador pelo mesmo Émbaixador a jornada que fazia, deixando em Chaul ordem pera logo ir apôs elle toda a Armada, que o Capitão de Chaul com muita pressa fez lançar ao mar, e embarcando-se seus Capitaes o foram seguindo. Martim Assonso de Sousa atravessou o golfo, e foi serrar a outra costa, e demandou a barra de Dio, e entrou por ella muito embandeirado salvando a Cidade, e foi surgir defronte dos Paços d'ElRey, que estavam hum pouco assima, donde hoje está a Alfandega; e logo desembarcou acompanhado de todos os que com elle foram, e entrou na Cafa d'ElRey, que o mandou receber pelos seus Grandes, e chegando a elle se lhe humilhou, mandando-lhe dizer, que era alli vindo pera o servir; e que por acudir a seu chamado deixára toda a sua Armada, que logo chegaria, com que elle eftava muito prestes pera o servir em tudo o que lhe mandasse; è que quanto aos Magores, que bem se podia segurar, porque em quanto alli estivessem os Portuguezes, elles não chegariam á vista daquella Ilha, e que o Governador não tardaria muito, e que então se faria tudo o que elle mandasse. Soltão Badur o recebeo honradamente, e lhe agradeceo seus offerecimentos, e lhe disse,

#### DEC. IV. LIV. IX. CAP. VII. 357

que elle estava prestes pera dar ao Governador o lugar que quizesse na Ilha, e que pera isso o mandára chamar: que entre tanto visse elle onde se queria agazalhar, que o sizesse, e que se lhe daria tudo o necessario. Martim Affonso escolheo a ponta de sobre a barra, onde estava hum baluarte, e alli esteve até chegar a sua Armada, que era de quarenta navios. E desembarcando toda a gente, poz estancias em terra, e arvorou suas bandeiras, e começou a correr com o serviço de Soltão Badur, mandando rodear a Ilha pelos catures pera defenderem os pafsos, se os Magores os viessem commetter, do que elles não tratavam, porque andavam espalhados pelo Reyno a roubar; e alguns Regulos Resbutos por remirem suas vidas, e Estados se foram pera o Magor, e se sizeram seus vassallos; mas outros que viviam em serras, e passos estreitos, fortificáram-se nellas, e se defendêram, e todos os mais foram destruidos dos Magores, e os que podiam escapar de suas mãos vinham sugindo pera Dio, onde estava Soltão Badur, cuidando que se seguravam; porque na verda-de, não ha cousa que mais anime os vassallos, que a presença do seu Rey, quando el-le não he tão fraco, e acovardado como este barbaro; que nisto passou tanto es limites da natureza, que nem com quantas se-

guranças o Capitão mór lhe dava, e por muito que trabalhava pelo animar, nada baftava; porque como cada dia vinham os pobres, è miseraveis sugindo de todas as partes pera aquella Ilha, atroando o Mundo com as cruezas dos Magores, assim se lhe resfriava o sangue, e lhe corria pelas veias hum humor frio, e malenconico, que quasi perdia o sentimento; e não havia momento, que não tivesse sobresaltos, e que lhe não parecesse que os Magores eram com elle. (Quanto póde hum animo fraco de hum Capitão, que elle só he bastante pera fazer perder tamanhos exercitos como estes que o Badur tinha, que sempre foram vencedores, e nunca vencidos!) Aqui se cumprio bem aquelle dito antigo: Que antes tomariam hum exercito de ovelhas com hum leão por governador, que não hum de leões com huma ovelha por capitão.

#### CAPITULO VIII.

Da Armada que este anno de 1535 partio do Reyno: e de como o Embaixador de Cambaya chegou a Goa, e o Governador Nuno da Cunha mandou com elle Simão Ferreira pera assentar com o Badur o contrato das pazes, e dos Capitulos com que se concluíram.

P Artido o Embaixador de Cambaya de Chaul, deo-fe tanta pressa, que chegou a Goa em tres dias; e sendo o Governador avisado de sua vinda, o mandou receber mui honradamente por algumas galés , e fendo trazido diante delle, o recebco mui bem, e vio as cartas d'ElRey, e do Capitão mór, de que soube tudo o que era passado. O Embaixador lhe disse de palavra, que ElRey feu Senhor ficava em Dio muito alvoroçado esperando por elle, porque desejava muito sua amizade, e de lhe dar fortaleza naquella Ilha pera mór liança della : que lhe rogava, e pedia, que sem fazer detença alguma fosse ter com elle, porque cumpria assim a serviço d'ElRey de Portugal. O Governador lhe agradeceo aquella vontade que ElRey tinha, e fez ao Embaixador muitos cumprimentos, mandando-o agazalhar mui bem. E vendo que aquillo não era negocio pe-

ra se dissimular, despedio logo o Embaixador, e com elle Simão Ferreira com poderes bastantes pera o Capitão mór Martim Affonso de Sousa com elle assentarem, e confirmarem de novo pazes, dando-lhe algumas instrucções, e apontamentos, dizendo-lhe que em Baçaim esperava por resposta sua, porque logo partia após elles; escrevendo a Soltão Badur grandes agradecimentos daquella mercê, e que se ficava embarcando com muita pressa pera o ir servir; e que entre tanto The mandava o Secretario, pera com o Capitão mór assentarem com elle as cousas, que cumpriam á fegurança da paz, e amizade, que já em seu animo sicava firme, e fegura. E ao Embaixador fez o Governador muitas mercês, e deo muitas pessas, e de sua jornada adiante daremos razão. O Governador mandou logo com muita pressa negociar galedes, e galés, tauris, e cotias pera levarem pedreiros, cavouqueiros, fervidores, ferramenta, e mais petrechos necessarios pera a obra da fortaleza, de que mandou ajuntar grande cópia pelas Tanadarias de Goa. Poucos dias depois do Embaixador partido, chegáram á barra de Goa as náos que este Março passado de 1535 tinham partido do Reyno, que eram sete, de que era Capitão mór Fernão Peres de Andrade, e os outros Martim de Freitas, Thomé de Sousa, Jor-

#### DEC. IV. LIV. IX. CAP. VIII. 361

ge Mascaranhas, Luiz Alvares, Fernão Camello, e Fernão de Moraes. Estas náos mandou ElRey cheias de muita, e boa gente, e com muito dinheiro, e cabedal: sem embargo de outra muito grande que em Portugal ordenava pera mandar de foccorro ao Imperador seu cunhado, que se fazia prestes pera ir restituir a seu Reyno ElRey Muça Âzei, Tunes , por lho ter tomado Barbaroxa. E o Infante D. Luiz desejoso de o acompanhar nesta jornada partio fugido, e afforrado pela posta. ElRey seu irmão depois que o soube, mandou-lhe huma grande Armada, de que foi Capitão mór Antonio de Saldanha, e dava Deos naquelle tempo dinheiro pera todas estas despezas, não rendendo a India a metade do que depois veio a render; e chegou o Reyno com isto a estado, que escassamente podia armar quatro náos pera esta carreira. Com a chegada desta Armada se embarcou o Governador, deixando encarregadas as coufas ao Capitão da Cidade D. João Pereira, com ordem pera despedir as náos pera irem tomar a carga a Cochim, porque elle havia de despedir de Dio as vias. Levou o Governador cem navios grossos, e miudos, em que hia embarcada muita, e mui lustrosa gente, e todas as cousas que lhe parecêram necessarias pera a fabrica da fortaleza, deixando

ordem pera se lhe mandar ainda mais, que fe lhe ficavam fazendo, e negociando. Dada á véla com esta frota, foi seguindo sua jornada, em que o deixaremos, porque he necessario continuar com Simão Ferreira, que tanto que partio de Goa em companhia do Embaixador de Soltão Badur, tanta prefsa se deo, que antes de quinze de Setembro chegou a Dio. Simão Ferreira se desembarcou na estancia do Capitão mór, e lhe deo as cartas do Governador, instrucções, e Procurações que levava. O Embaixador foi dar conta a ElRey da jornada, e da vinda de Simão Ferreira, a que elle logo mandou buscar pelo mesmo Embaixador, e por todos os Grandes de sua Casa, que o leváram, indo elle acompanhado de muitos Portuguezes. O Badur o recebeo com muita honra, e elle lhe deo a carta de crença do Governador, além de outra que lhe escreveo de cumprimentos. ElRey mostrou folgar com aquella pressa, e remetteo todos os negocios a Xacoez, e a Medinarrão Capitão da Cidade, e a outros Officiaes de sua Casa; porque todos com o Capitão mór capitulassem as pazes, o que logo se fez, ajuntando-se na estancia do Capitão mór, aonde se apresentáram os apon amentos de parte a parte, que vistos, e praticados se vieram a concluir na fórma leguinte:

» Que

## DEC. IV. LIV. IX. CAP. VIII. 363

» Que ElRey Soltão Badur fe obrigava » a dar logo hum lugar naquella Ilha na pon-» ta de fobre a barra, pera fe nelle fazer hu-» ma fortaleza da grandura, e tamanho que » o Governador quizesse.

» Que lhe concedia, e dava o Baluarte

» do mar fem a fua artilheria.

» Que de novo lhe dava, e confirmava » a Cidade de Baçaim com fuas terras, e jur-» dição, affim, e da maneira que já pelo ou-» tro contrato lhe tinha dadas. » Estes são os Capitulos que o Badur concedeo. Os feus que lhe concedêram, são os seguintes:

» Que todas as náos de Meca, que pe» lo primeiro contrato eram obrigadas irem
» a Baçaim, dalli por diante iriam á Ilha de
» Dio, assim como d'antes costumavam, ás
» quaes se lhes não faria força alguma; e que
» querendo qualquer dellas por sua vontade
» ir a Baçaim, o poderia fazer; e assim o sa» riam todas as náos de todas as mais partes,
» que navegariam assim á ida, como á vinda,
» pera onde quizessem livremente, mas que
» todas seriam obrigadas a tomar salvo condu» cto dos Capitães d'ElRey de Portugal.

» Que naquella Ilha de Dio não teria El-» Rey de Portugal nenhumas rendas, direi-» tos, nem entradas, nem jurdição alguma » fobre feus naturaes: e que fómente pof-» fuiria a fortaleza das portas a dentro.

» Que

» Que os cavallos da Persia, e Arabia, » que pelos contratos passados eram obriga» dos a ir a Baçaim, dalli por diante iriam
» a Dio, aonde pagariam direitos a ElRey.
» de Portugal, segundo o costume de Goa.
» E que os cavallos que se alli não compras» sem, poderiam seus donos tornar a levar li» vremente pera onde quizessem. E que isso
» mesmo todos os cavallos que viessem dos
» portos de Meca seriam livres, e não pa» gariam direitos alguns.

» Que ElRey de Portugal, e seus Go-» vernadores não mandariam fazer guerra ao » Estreito do mar Roxo, nem nos lugares » da costa da Arabia; e que todas as náos » daquellas partes navegariam livremente sem » as nossas Armadas entenderem com ellas. » Mas que havendo Armada de Rumes, e

» Turcos, então os poderiam ir buscar, e » fazer-lhes guerra.

» Que os Reys de Portugal, e os de Gu-» zarate feriam amigos de amigos, e inimi-» gos de inimigos. E que o Governador Nu-» no da Cunha feria obrigado a ajudar a el-» le Soltão Badur com todo o feu poder por » mar, e por terra contra feus inimigos.»

Estes contratos assignou Soltão Badur, e jurou de guardar, e cumprir perante o Capitão mór, Simão Ferreira, e Capitães da Armada, de que se passáram dous instrumen-

## DEC. IV. LIV. IX. CAP. VIII. 365

tos, hum pera ficar em poder dos Officiaes do Soltão Badur, e outro pera fe levar ao Governador a Baçaim, aonde havia de esperar por recado. Soltão Badur despedio logo o Embaixador Xacoez com o traslado dos Capitulos, e lhe escreveo elle, e o Capitão mór, pedindo-lhe que logo se fosse pera Dio. Chegado Xacoez a Baçaim, já achou o Governador, e dando-lhe as cartas, e Capitulos, os sestejou muito. E porque a carta do Badur he substancial, nos pareceo bem ir aqui junta, que continha o seguinte:

» Nomeado do Grande Rey, leão do » mar das aguas azuis, Nuno da Cunha por » mercê d'ElRey seu Capitão mór. Sabe-» reis que o Secretario Simão Ferreira fiel » privado em ambas as partes, e Xacoez fi-» lho dourado vieram a mim, e me deram » a carta que me enviastes, onde vi, e en-» tendi mui bem vossa vontade, e desejo, » o que antes disso Xacoez me tinha declara-» do; mas agora por boca de Simão Ferrei-» ra me acabei de certificar da vossa amiza-» de. Pelo que o que tantos annos ha que se » não póde cumprir, nem vos houvera de » vir as mãos tão cedo, (que he lugar pera » estarem Portuguezes em Dio, ) eu vos faço » mercê delle da banda que quizerdes, af-» sim como me mandais pedir com todas as » condições, que Simão Ferreira por virtu-

» de da vossa Procuração outorgou, como » sabereis por sua carta, e por palavra de Xa-» coez, que lá vai. Agora he necessario, que » tanto que esta vos for dada, sem dilação » alguma vos venhais com Xacoez. Eu ti-» nha escrito ao Capitão mór que se viesse » pera mim, e tanto que vio meu manda-» do, logo fe veio a minha cafa, com o » que eu folguei muito, e o detive pera me » servir. Feita em Dio a vinte e oito de Se-» tembro. » O Governador tanto que vio os Capitulos, e contratos, largando tudo, embarçou-se com muita pressa, e atrevessando aquelle golfo foi furgir aos dez dias de Outubro na barra de Dio, aonde logo foi visitado da parte do Soltão Badur, pedindolhe que desembarcasse em terra, que lhe dariam lugar pera se aposentar com toda sua gente. O Governador lhe respondeo, que logo lhe iria beijar as mãos, e fervillo em tudo, porque pera isso era alli vindo. Martim Affonto de Soufa logo fe vio com o Governador, e lhe deo conta do estado em que as coulas estavam, e chamando todos os Capitaes, e Fidalgos velhos a confelho, tratou com elles sobre o modo que teria nas vistas com Soltão Badur. E por todos foi affentado, que agora que elle estava quebrado, e em estado que se valia delle, que o fosse visitar a sua casa, sem outros pontos, nem

DEC. IV. LIV. IX. CAP. VIII. EIX. 367

nem ceremonias, porque tambem elle estava em cama mal desposto, e que agora já se viam como amigos. Concluido isto, mandou o Governador recado por toda a Armada, pera que todos se preparassem o mais custosamente que pudessem pera o dia da desembarcação.

#### CAPITULO IX.

De como o Governador Nuno da Cunha se vio com Soltão Badur, e de novo confirmáram as pazes, e se começou a fortaleza: e de alguns soccorros que o Governador deo ao Soltão Badur contra os Magores.

O terceiro dia da chegada do Governador, em que tinha ordenado ver-se com ElRey, passando toda a gente aos navios de remo com a enchente da maré, foi entrando pera dentro, porque até então esteve de fóra do baluarte no pouso das náos. Hiam os navios formosamente toldados, e embandeirados de sedas de cores, tangendo muitos instrumentos, até defronte das casas d'ElRey onde surgio, e salvou com toda a artilheria, e o mesmo sizeram os galeões de sóra, dando huma mui soberba, e sormosa mostra. O Governador mudou-se da galé em que hia a hum bargantim toldado

de borcado, e formosamente embandeirado, e foi-se entretendo até todos os navios pôrem os proizes em terra de longo da praia defronte dos Paços d'ElRey; tendo o Governador dado ordem a todos, pera que eftivessem prestes, e armados pera tudo o que succedesse. Depois de todos os navios terem chegado a terra, foi o Governador passando por entre elles, que o foram salvando por ordem, e pondo a prôa defronte dos Paços desembarcou acompanhado do Capitão mór, de Garcia de Sá, Pero de Faria, Fernão Rodrigues de Castel-branco Ouvidor geral, e de João da Costa Travaços, que aquelle anno chegára de Portugal provído do cargo de Secretario. A borda da agua achou o Governador a Xacoez, e a Medinarrão Capitão da Cidade, e com elles Alucan, Coge Çofar, Zengircan, e outros Capitaes que o esperavam por ordem d'ElRey, a quem o Governador fez muitos gazalhados, porque lhos deo Xacoez a conhecer; e assim acompanhado de hum grande tropel entrou em Cafa d'ElRev. Hia o Governador vestido á Hespanhola, calças inteiras ricas, çapatos de veludo, faio preto até os joelhos aberto, com mangas cortadas, tomados os golpes com pontas, e botões de pedraria, e os braços tirados pelos golpes do faio, e por dentro huma coura de seda rica guarneci-

## DEC. IV. LIV. IX. CAP. IX. 369

cida de ouro, aos hombros hum rico collar esmaltado, na cabeça gorra com plumas, e medalha, espada, adaga, e talabartes de ouro, e na mão hum bastão, assim, e da propria maneira que hoje está retratado na casa dos Governadores. E como era hum dos grandes, e formolos homens de Portugal, em pondo os olhos nelle, quem o não conhecêra, logo o julgára por quem era, e certo que em tudo parecia digno do cargo que representava. Ao entrar da camara em que ElRey estava, o não fez com elle mais que Xacoez, e os linguas Marcos Fernandes, e Coje Percoli, e Fidalgos Martim Affonso de Sousa, Garcia de Sá, Pero de Faria Ouvidor Geral, e Secretario. A casa, em que ElRey estava, era cuberta de alcatifas ricas por baixo, e as paredes de pannos de ouro, e seda. Jazia ElRey em huma camilha muito rica, vestido em huma cabaia muito fina, e com huma touca branca na cabeça, e nos dedos anneis muito ricos. O Governador foi entrando pela casa com grande continencia, repoufo, e gravidade, e antes de chegar hum pouco á cama d'ElRey, tirou a gorra, e lhe fez mefura ao modo Portuguez. ElRey se suspendeo todo da cama, e o gazalhou com hum repoufo alegre, e graciofo. Algumas peffoas dizem, que o mandou assentar; outros Couto. Tom. I. P. II. Aa nos

nos affirmáram que lhe fallára de pé, e que logo o despedira; mas as palavras pontuaes que lhe ElRey disse foram estas : Venhais embora, leão do mar, fólgo de vos ver, cousa que muito desejava. Como vindes do caminho? O Governador fazendo-lhe fua cortezia, lhe mandou responder pela lingua, que vinha mui bem pera servir a Sua Alteza, como amigo que era d'ElRey de Portu-gal seu Senhor, pera o que estava prestes com todo o poder que na India tinha. El-Rey mostrou folgar muito com aquelles comprimentos, e lhe disse que fosse repousar, que Xacoez, e Medinarrão correriam com elle em todas as cousas que fossem necessarias, porque pera tudo lhes tinha dado feus poderes. O Governador se despedio delle, e se tornou a embarcar, acompanhando-o até á praia todos os da Cafa d'ElRey, e levando ancora foi surgir com toda a Armada defronte da ponta onde estava o Capitão mór. Ao dia feguinte desembarcou, e mandou armar suas tendas, e logo foram a elle Xacoez, e Medinarrão, e começáram a tratar os negocios, e de novo tornáram a renovar as Capitulações, e se juráram as pazes aos vinte e finco dias do mez de Outubro, assim por ElRey a seu modo, como pelo Governador; o que se fez com a mór solemnidade, pompa, e magestade que podia ser, com mui-

## DEC. IV. LIV. IX. CAP. IX. 371

to gosto (segundo então parecia) d'ElRey, que na verdade o não tinha, como depois mostrou. E logo o Governador correo com Medinarrão, Xacoez, e mais Officiaes d'El-Rey, que foram ver, e marcar o lugar pera a fortaleza, que ó Governador escolheo á sua vontade, e lhe poz seus marcos, e balizas, de que foi logo mettido de posse pelos Officiaes d'ElRey, e assim do baluarte do mar, tirando-lhe primeiro a artilheria que dentro tinha conforme ao contrato. Esta posse se celebrou com grande apparato, e instrumentos de alegria, e de tudo se fizeram autos, e papeis assinados por ElRey, e por seus Ossiciaes, que devem de estar na Torre do Tombo do Reyno, porque na India não ha mais que algumas lembranças em alguns livros velhos de Regimentos daquella fortaleza, donde nós tirámos a substancia. Feito isto, mandou o Governador desembarcar as cousas necessarias pera a fortaleza, e toda a gente Canarim que de Goa trouxe, assim de armas, como de officiaes, que fe aposentáram em huma parte da Ilha separada, que de seu nome se sicou chamando Canarim Vará, que em sua lingua quer dizer: Povoação dos Canarins. E os Officiaes d'El-Rey mandáram trazer das aldeias vizinhas huma grande cópia de cavouqueiros, e pedreiros, com que logo mandou o Governador Aa ii pôr

pór mãos á obra dos alicesses, dando elle as primeiras enxadadas ao fom de muitos instrumentos, festas, e alegrias. Foram-se abrindo os alicesses de mar a mar com tanta pressa, que quando foi aos vinte e hum do mez de Dezembro, (dia do Bemaventurado Apostolo S. Thomé Padroeiro da India,) lançou o Governador com sua mão a primeira pedra do baluarte, a que se deo o nome do Santo, o que se fez com grande solemnidade de Prelados revestidos, que como he costume a benzêram. Começou-se com muita pressa a pôr as máos á obra, sendo os primeiros que apegavam das padiolas, e dos cestos de cal os Fidalgos, e Capitaes, achando-se sempre o Governador presente a tudo, e festejando-se tanto a obra da parte dos naturaes, como da nossa, andando sempre o Governador com a mão na bolsa, dando aos pobres, e miferaveis que trabalhavam, e fazendo mercês a muitos outros, com o que acudiam tantos que sobejavam. A hum Fidalgo honrado daquelle tempo ouvimos dizer, que vendo Nuno da Cunha o sitio da fortaleza, e a pressa com que se fazia, olhando pera certos Fidalgos que estavam junto delle, lhes dissera: Vedes vós, Senhores, esta fortaleza, que com tanto alvoroço se faz, sabei que ainda ha de ser sepultura de muitos Portuguezes: e praza a Deos

Deos que se tenha cumprido esta profecia nos que morrêram naquelles dous espantosos cercos, que adiante tratamos na quinta, e sexta Decada. Indo a obra crescendo, não deixavam de acudir a Dio os rebates dos Magores, que ainda andavam pelas terras do Reyno de Cambaya á fua vontade, e naquelles dias chegou hum catur de Baroche com carta daquelle Capitão, em que pedia a ElRey o soccorresse, porque tinha por novas, que os Magores determinavam de ir commetter aquella Cidade, pera o que elle se quiz valer do Governador, e lhe mandou pedir algum Capitão com soldados pera se irem metter nella, e savorecerem os feus, porque com verem Portuguezes fe animariam todos a se defenderem. O Governador encommendou aquelle negocio a Manoel de Macedo, a quem deo dous navios com setenta Portuguezes, mandando Soltão Badur em sua companhia hum Capitão seu com quinhentos homens em outros navios. E fazendo-fe á véla, chegáram a Baroche, e Manoel de Macedo se foi metter na Cidade, e com o Capitão della andou vendo os muros, e baluartes, provendo os de gente, e Capitaes, e renovando algumas partes rotas, e damnificadas, deixando fe elle ficar de fóra com os feus foldados pera acudir onde fosse necessario, animando, e esforçando

do os naturaes pelos ver acovardados, e atemorizados das coufas que cada dia ouviam dos Magores. Hamau Paxá, que andava já senhor de todo o Imperio Guzarate, estava na Cidade de Amadabá, e dalli despedio seu irmão Afcan Mirza com dez mil cavallos pera ir dar na Cidade de Berodora, e Baroche, que eram grandes, e ricas. Este pelo caminho foi destruindo todas as Villas, e lugares até chegar á Cidade de Berodora, que era riquissima, em que se fazem as mais sinas roupas de côres, e capas pera as colchas de todo o Guzarare. Esta Cidade tanto que teve novas de sua vinda se lhe despejou por ser toda de Gentios mecanicos, e entrando-a os Magores, sem resistencia a saqueáram, e roubáram, destruindo, e assolando seus edificios, que eram muitos, mui grandes, e sumptuosos. Depois de fartos de roubos, e cruezas foram caminhando pera Baroche, levando diante de si muita gente que lhe hia fugindo, que deo novas em Baroche como os Magores vinham apôs elles. Isto metteo tamanho medo nos naturaes, que sem esperarem ver o rosto aos inimigos, largando tudo começáram a fugir, e a desamparar a Cidade, que era cercada á roda de muros, e baluartes, e por nenhum caso os Magores os podiam entrar, se houvesse gualquer defensão. Manoel de Macedo vendo

do aquelle medo, e defatino tanto nos grandes, como nos pequenos, acudio com muita pressa aos deter, esforçando-os, e animando-os, e persuadindo-os a lhe ajudarem a defender sua Cidade, que elle com os Portuguezes que tinha a defenderiam até morrerem todos; e que era pouquidade, e covardia de animo fugirem sem verem de que: que esperassem os inimigos, e que quando vissem que elle os não rebatia, e affastava dos muros daquella Cidade, que então fizessem de si o que lhes melhor viesse; dando-lhes muitas razões pera não haverem de recear os Magores, e que de hum dia pera o outro teriam muitos foccorros do Governador. Mas como o medo tinha já entrado em seus corações, nenhuma destas cousas os quietou, antes desordenadamente se foram da Cidade largando-a, e deixando-a deserta assim os moradores, como o Capitão, e gente que ElRey mandou em fua companhia. Vendo Manoel de Macedo aquelle defatino, deixou-se ficar na Cidade até apparecerem os inimigos. E não fendo possível defendella, por ter mais de huma legua em roda, tambem se embarcou em seus navios, e se fez á véla pera Dio, e deo conta ao Governador de tudo o que passou, e elle lhe teve muito a bem o que fez.

# CAPITULO X.

De como Hamau Paxá Rey dos Magores fe recolheo pera seus Reynos, por lhe entrar por elles hum Rey dos Patanes: e de como Soltão Badur o foi seguindo, indo em sua companhia Martim Affonso de Sousa: e do que lhe na jornada aconteceo.

I Ia o Governador Nuno da Cunha continuando na obra da fortaleza com tanta pressa, que aos nove dias de Fevereiro, dia de Santa Apollonia, estava já toda em roda na altura do andar das ameias, e no mesmo tempo se acabou a cava; porque pela multidão dos trabalhadores se repartiram os baluartes de feição, que quando fe acabou hum, acabáram todos. Soltão Badur trazia grandes espias sobre os inimigos, e cada dia era avisado do que faziam, e perto dos quinze dias de Fevereiro teve rebate que os Magores se recolhiam pera suas terras mui apressados por lhes virem novas que os Patanes vinham sobre ellas. Com estas novas resfolegou o Badur, e começou a fazer preparamentos, e ajuntar a gente de cavallo, que estava recolhida pelas aldeias da outra banda pera ir apôs os inimigos, mandando diante alguns Capitaes pera que fossem a-juntando toda a gente que pudessem, como fi-

fizeram. Elle se poz em campo com dez mil de cavallo, que eram os ordinarios, e que o seguiam sempre; e mandou pedir ao Governador, que lhe désse Martim Assonso de Soufa com mil Portuguezes pera o acompanhar nesta jornada. O Governador vendo que pelo contrato das pazes cstava obrigado a The dar todo o favor, e ajuda que lhe pe-disse, e por outra parte entendendo que se lhe concedesse o que pedia, punha toda aquella gente a muito grande risco, e perigo, porque não fabia se aquella retirada dos Magores fería invenção, e ardil de guerra, pera ver se podia haver ás mãos o Badur; porque sendo assim, e voltando os inimigos, estava muito certa sua perdição por sua grande covardia, e que os Portuguezes haviam de ficar todos na cilada, porque não haviam de fugir. E praticando todas estas cousas em conselho com os Capitaes, e Fidalgos velhos, lhes pedio seu parecer. Mas primeiro que fallassem, como Martim Assonso precedia a todos por Capitão mór do mar, levantou-se em pé, e disse, que elle estava prestes pera naquelle negocio arrifcar a vida, honra, e liberdade, porque menos era perder tudo isto, que huma tamanha occasião de mostrar a lealdade, e valor Portuguez, e ganhar naquella jornada huma tamanha honra; e que quanto maior fosse o perigo, tan-

tanto maior era o desejo que tinha de se ver nelle. Quanto mais, que nada se arriscava em seguir homens, que já por si hiam desbaratados, e desmandados, acudindo a suas terras: que lhe fizesse mercê conceder-lhe aquella jornada, porque negando-lha, maior risco corria a fama do nome Portuguez, que fua vida, e mais estando tão obrigado pelo contrato das pazes, que tinha juradas de lhe dar todo favor, e ajuda necessaria pera tornar a cobrar seus Reynos, e que por sima de tudo só pela confiança, que aquelle Rey attribulado tinha nos Portuguezes, fe lhe havia de conceder o que pedía. O Governador Ihe louvou aquelle zelo, e vontade com que fe offerecia pera aquella jornada, assim por serviço do seu Rey, como por honra de sua nação, e assim lha concedeo, assinando-lhe quinhentos homens, o que lhe elle teve em mercê. E logo lhe acudíram a fe lhe offerecerem os melhores, e mais lustrosos de toda a Armada. Soltão Badur estimou muito aquelle foccorro, porque lhe foi Martim Affonso dar mostra com a sua gente, que soi huma cousa formosissima de ver; e mandou dar cavallos a todas as pessoas que os quizeram, e todas as mais cousas necessarias. ElRey passou-se logo á outra banda, e começou a marchar, levando sempre apar de si Martim Affonso com todos os Portugue-

zes, que tomou pera guarda de sua pessoa. Os Fidalgos, e petloas principaes que foram nella jornada eram Manoel de Soula primo com irmão de Martim Affonso de Soufa, Fernão de Soufa de Tavora, Francisco de Sá dos ocolos , D. Diogo de Al-meida Freire , Martim Correa da Silva , Manoel de Sousa de Sepulveda, Antonio Moniz Barreto, e hum Foão Freire, que era provído da Capitanía de Cananor, e outros. ElRey foi caminhando apressadamente, e antes de chegar á Cidade de Amadabá, teve rebate que os inimigos tornavam a voltar, e apôs o recado começou a vir o tropel das gentes das aldeias, que vinham fugindo. Soltão Badur ficou tão fobrefaltado, que perdido o animo perguntou a Martim Affonso de Sousa que faria, (que como estava fóra do medo que elle tinha, e naturalmente era resoluto, e de grande conselho) disse, que se recolhesse a hum monte grande que estava no cabo do campo em que elles estavam, (pera onde vio recolher toda aquella gente que vinha fugindo, que estava todo cuberto della,) e que alli no cume delle puzesse as infignias Reaes, porque vendo-as os inimigos, e cuidando que toda aquella gen-te era de guerra, estava certo não o ousarem a commetter. E posto que o quizessem fazer, o monte era grande, e accommodado

do pera se desenderem nelle, e que se segurasse, porque elle, e todos os Portuguezes o defenderiam ao Mundo todo, e que primeiro haviam de morrer diante delle por defensão de sua pessoa, que seus proprios naturaes. O Badur pareceo-lhe bem aquelle confelho, quietando-se com ver o animo, e segurança de Martim Affonso de Sousa, e foise recolhendo pera o monte sempre no meio dos nossos; e ainda não era bem em sima. quando arrebentou pelo campo Ascari Mirza irmão do Rey dos Magores com oito mil de cavallo escolhidos, que se vinha recolhendo de Baroche, por ElRey seu irmão lhe ter mandado recado que se recolhesse, e sicasse com aquella gente na sua retaguarda como o hia fazendo. E estando na Cidade de Amadabá teve aviso de como Soltão Badur hia apôs elle com pouco poder; pelc que tornou a voltar por ver se o podia colher; e tanto que chegou áquelle campo que vio a multidão de gente sobre o monte, conhecendo as infignias Reaes, cuidando (como Martim Affonso de Sousa disse) que toda era de guerra, foi dando vista pelo pé do monte, e cingindo o campo desappareceo delle. Martim Affonso de Sousa, contra vontade d'ElRey, com esses poucos de cavallo de sua companhia desceo abaixo pera tomar vida dos inimigos, e os vio entrar

trar por algumas aldeias a que deram fogo; 🕯 e vendo que não podia remediar aquelles dainnos por não ter gente, tornou-le a recolher muito pezarofo de lhe não poder dar hum toque. O Badur ficou alli toda aquella noite com grandes vigias, deitando espias apôs os Magores, e ao outro dia foube ferem recolhidos. É receando-se de outras ciladas, tratou de se recolher a Dio, mandando alguns Capitães com cavallos ligeiros pera feguirem os inimigos até de todo os lançarem fóra do Reyno. ElRey chegou a Dio muito contente dos nossos, e fez a todos muitas mercês, e entre tantos males hum só bem tinha, que era ser muito liberal, e grandioso, e tanto, que se assirma, que visitando-o Martim Affonso de Sousa dia de Reys , 🖖 lhe dera elle peças de ouro, e pedraria, que valiam vinte mil cruzados, porque lhe difse João de Sant-Iago, que naquelle dia se costumavam a dar Reys. Assim deixaremos agora estas cousas, por darmos a conhecer os Magores, em que até agora fallámos, porque he assim necessario pera a historia.



# DECADA QUARTA. LIVRO X.

Da Historia da India.

#### CAPITULO I.

Da origem, e principio dos Magores, e Tartaros, e Provincias que possuíram: e do tempo em que recebêram a Lei de Christo: e de como entre elles se constituio a dignidade do Preste João, a que chamam das Indias: e de como se traspassou no Imperador da Ethiopia.

Á que agora tratamos dos Magores, (de que muitas vezes havemos de fallar,) razão ferá que os demos a conhecer ao Mundo, e mostremos donde tiveram principio, e origem; porque nos não lembra termos visto escritura alguma, que nos désse verdadeiro conhecimento destes barbaros, posto que confusamente muitos Authores escrevessem delles, havendo-os por Tartaros, o que tudo logo apontaremos, e traremos a verdade á luz, porque a tirámos de suas pro-

# DEC. IV. LIV. X. CAP. I. 383

proprias historias, que em lingua Persica achámos em poder de huns Embaixadores dos mesmos Magores, que a esta Cidade de Goa vieram. E porque havemos de tomar a cousa de longe, e forçado nos havemos de estender, nos devem perdoar os leitores, posto que isto servirá só pera curiosos de antiguidades, que nos devem bem de agradecer o trabalho, que nisto tomamos, por tirar a confusão que até agora houve nestas cousas. Pelo que se ha de saber, que nas historias Tartaras, e Perficas fe acha procederem estas gentes de hum dos netos de Noé (a que elles chamam Noa) filho de Japhet, chamado Turc, que na repartição do Mundo dizem caber-lhe esta parte de Asia. Deste Turc não achamos feito memoria em escritura alguma outra; porque nem na Sagrada, nem em Josefo de Antiquitatibus, nem em Berofo, nem em todos os mais Authores, que escrevêram da povoação do Mundo depois do diluvio, não achamos nomeado a Japhet, mais destes sete filhos, Gomer, Magog, Medir, Javan, Tubal, Moscho, e Tiras, que povoáram toda a região que jaz do monte Amano, e Tauro até o Tanais. Deltes dizem, que o fegundo chamado Magog, e pela ventura, que este seja o Turc, formou de si os Magogas, a quem os Gregos chamam Scithas. Por onde pois dam

as escrituras Tartaras a este Turc seu principio, e affirmam ser filho de Japhet, deve. ser este o mesmo Magog, e pela ventura que. o Turc seja filho delte, que nisso vai pouco. Este Turc entre alguns filhos que teve, o mais velho se chamou Acharus, que tambem teve muitos filhos, e o maior foi Huncha, destes nascêram outros, o primeiro soi Debacu, este gerou a Cuive, com outros irmãos de Cuive nasceo Alangim, e outros filhos, porque elles não fazem menção mais que dos primogenitos, que ficavam antre el-les como cabeças, e juizes dos mais. Este Alangim teve muitos filhos, e os dous primeiros se chamáram Tartar, e Mongal. Estes sendo homens, (por haver já grande multiplicação, e hum grande número de homens, e mulheres, divididos em tribus, governados, e regidos pelos irmãos mais velhos,) tratáram de se dividirem, e apartarem; assim porque a parte em que viviam os não podia sustentar já a todos, como porque entrava já com elles a cubiça de reinar. E afsim o Tartar mais velho escolheo aquella parte debaixo do Norte, que jaz de sessenta e feis gráos pera fima fóra do Imao, a que Ptolomeu chama Scithia. E porque até então nenhuma terra daquellas tinha nome proprio, nem havia Cidades, nem povações, por viverem debaixo das Lapas, poz o Tar-

#### DEC. IV. LIV. X. CAP. I. 385

tar áquella parte que escolheo Tartaria. O fegundo irmão Mongal foi descendo pera baixo com fua familia, e com muitas tribus que o quizeram seguir, e foi parar do Imao pera dentro de fessenta gráos pera baixo, e parecendo-lhe a terra bem, deixou-se ficar nella, pondo nome a toda aquella Provincia Mongalia, e por tempos todos os seus povoadores della fe chamaram Mongales, que he o seu verdadeiro nome, e não Magores, como corruptamente lhe chamamos. E succedendo-lhes os filhos mais velhos no governo, vieram a formar povoações, e dividir toda aquella parte em Provincias, como a de Sanchion, Saccuir, Campion, Georza, Bargu, Carcorim, Tangut, e outras, que todas tomáram o nome de seus povoadores, ficando-se chamando Mongalia. Desta Provincia nos deram confusamente conheeimento os Padres Fr. Odorico de Frivli da Ordem dos Menores, que faleceo nos annos de 1331 Santo, e fazendo milagres; e o Padre Fr. Anfelmo Dominico, que nos de 1247 o Papa Innocencio IV mandou por Embaixadores ao Grão Cão Senhor do Cathayo, que era Christão, (como refere Marco Polo Veneto no seu Itinerario, ) que não fazendo differenças destas Provincias, Tartaria, e Mongalia, as fazem ambas huma, como se vê no primeiro capitulo do seu Iti-Couto, Tom. I. P. 11. Bb ne-

nerario, que daquella jornada fizeram, que anda junto ao de Marco Polo, onde dizem achar-se nas partes do Oriente huma Provincia chamada Mongal, ou Tartaria; e que estava situada naquella parte que o Oriente fe ajunta com o Aguilon, e que não tinha Cidades, nem Villas, ainda que sómente huma chamada Corcorim. Abifalda Ismael, que foi hum Senhor da Suria, grande Cosmografo, (que concorreo nos annos de Mafamede setecentos e quinze, que são de nossa Redempção 1308,) na descripção que saz da Provincia da China, diz, que da parte do Ponente tem a India do meio dia o mar Indico, do Levante o mar Oriental, e da Tramontana as Provincias de Magog. Mustero na sua Cosmografia diz no seu quinto livro, que Mongalia, e Tartaria são huma mesma Provincia. Marco Polo Veneto no fegundo livro do seu Itinerario fol. 16, fallando da Provincia Tendur diz, que junto della ha duas regiões chamadas Og , e Magog, e os que nellas moram se chamam Ung, e Mongal: em cada huma dellas ha huma nação de gente, e que os de Ung são Cog, e os de Mongal são Tartaros. Desta confusão (que havia de nascer da traducção do seu livro ) vieram os nossos modernos a fazerem os Magores, e Chaquetaes (de que logo fallaremos) Tartaros, sendo bem differentes nas Provincias, posto que todos descendam de huns mesmos avoengos; como por exemplo vemos nos Hespanhoes, e Portuguezes, que procedendo todos de Tubal, que povoou as Hespanhas, huns se chamáram Hespanhoes de Hispan, silho de Hispalis., e os outros Lusitanos de Luso filho de Siccelio, que foi o primeiro que naquella parte reinou antes da vinda de Christo 1505, fegundo Berofo. Assim todos os que ficáram povoando aquella parte, que já mostrámos, que coube ao irmão Tartar, se sicou chamando Tartaria, e seus naturaes Tartaros. E a que coube ao irmão Mongal fe chamou Mongalia, e todos os habitadores della Mongales. Estes foram sempre mais famosos, e poderosos que os Tartaros, e conquistáram mais Provincias, e Reynos que elles, como adiante se verá. Esta gloria lhe tem roubado o tempo pela confusão que houve em os haverem por Tartaros todos os que até hoje escrevêram. E deixando os descendentes do Tartar, continuaremos com os de Mongal.

A este nasceo hum filho com as mãos fechadas, e abrindo-lhas lhe acháram dentro postas de sangue; pelo que lhe puzeram nome Ogus, que quer dizer abrir. Este teve seis silhos, e o mais velho se chamou Gun, que foi o primeiro que começou a governar

antre elles com mais superioridade, tomando titulo de Can, a que commummente chamamos Cão, que antre elles quer dizer Senhor, ficando-se chamando Gunchan, Este teve muitos filhos, e o que lhe succedeo na governança se chamou Hiel-Dux-Chan, que quer dizer em sua lingua Estrella por ser formolo: e affirmam, que nasceo com huma na testa. A elle succedeo seu filho Mungel Chan, e a elle feu filho Tanguis Chan, e apôs elle succedeo seu silho Hil Chan. No tempo deste reinava na Provincia Tartaria hum Senhor chamado Feridum, Todos eftes Magores teve debaixo de seu dominio, e discorrendo pera o Ponente sujeitou toda aquella Provincia, que corre dos desertos de Lop até o rio Jasartes por quarenta e oito gráos até os fincoenta, onde deixou hum filho chamado Turc, que deo nome a toda aquella região de Turc, e Estan, que quer dizer Provincia de Turc; e sujeiton também pera o Ponente Asogdiana, Bactriana, Aracosta, e outras Provincias. E porque até então não havia Cidades, nem povoações por aquellas partes por serem todos os seus naturaes como brutos, edificou este barbaro de novo algumas. Na Mongalia fez huma formosa Cidade chamada Mavarena, de que hoje não ha noticia; mas por conjeituras julgamos que deve de ser a de Tendul, que fem-

Tempre foi cabeça, e affento dos Reys que alli reináram. Outra Cidade edificou na Sogdiana, a que chamou Comarcant, que até hoje conserva seu nome. Outra sez na Provincia Bac Triana, chamada Balc, aonde já residiram seus Reys, e hoje he mui conhecida, por ser huma das principaes Cidades do Imperio Coraçone, a quem depois os Husbeques a tomáram, como em seu lugar diremos. Desta feita ficáram os Tartaros fenhores de ambas as Provincias Tartaria, e Mongalia perto de duzentos annos; até que hum Senhor de Mongalia chamado Hiel Dux, ajuntando os Magores, que andavam derramados pelos campos, fazendo-se cabeça de todos elles, tornou a fenhorear toda aquella Provincia, e ainda parte de Tartaria, matando aquelle Rey em huma batalha. Tornáram assim os Tartaros a ficar sem cabeça, vivendo pelos campos sem ordem com seus gados, e familias, fazendo-se os Reys que foram succedendo na Mongalia muito poderosos, até que o Filho de Deos veio á terra a remir o genero humano, e seus Disci- 🦠 pulos fe espalháram pelo Mundo a prégar a Lei de Graça, que os Magores recebêram logo no principio. Mas como naquelle tempo não ulavam ainda de letras, nem caracteres, nem tinham conta de annos, nem entendiam as revoluções da Lua, não sabem di-

dizer em que tempo, nem por quem foram feitos Christãos. E revolvendo nós sobre isso muitos livros, por sem dúvida temos, que o Bemaventurado Apostolo S. Thomé foi o primeiro que lhes prégou a Lei Evangelica, e que deo ordem áquella Christandade, que se infere muito claro daquellas palavras de Santo Isidoro no seu livro de Ortu, & obitu Sanctorum, onde diz asim: » O Santo Apostolo Thomé prégou o Evan-» gelho aos Parthos, Medos, Perfas, Balo-» trianos, e passando adiante ás partes Orien-» taes, e á terra dos Indios, prégou até fua » morte, que foi ás lançadas. » E como os Tartaros, e Magores misturados andavam conquistando aquellas Provincias, de crer he que o Santo os converteria facilmente, porque até então viviam sem lei, e adoravam o Sol como author de todas as coufas creadas. Santo Antonino na primeira parte, fallando do Apostolo, diz estas palavras: » E » depois disto foi o Santo Apostolo á India » superior, onde fez muitos milagres, e con-» verteo muita gente. » Donde se vê claramente, que passou ás partes assima da India bem pera baixo do Norte, a que os Geografos modernos chamam India superior, ou India maior em differença da nossa que he a menor. E o que certifica mais esta nossa opinião, foi o testemunho de hum Bispo Armenio natural de Babylonia, que na Cidade de Meliapor foi perguntado por coufas do Santo em huma inquirição, que ElRey D. João mandou tirar da vida , morte , e milagres deste Santo, em cujo testemunho diz o Bispo estas palavras: » Que havia quin-» ze annos que estava naquella Cidade de Me-» liapor, e que ouvíra dizer a muitos Chri-» staos, e Gentios velhos de Bisnagá, e em » Babylonia, donde era natural, que o Apos-» tolo S. Thomé fora enviado por Deos Nof-» so Senhor a estas partes da India em com-» panhia de Judas Thaddeo, e que foram ter » a Babylonia, e que dalli se passáram atra-» vés de Baçorá a huma terra chamada Ca-» lacadaca, onde S. Judas ficára, e S. Tho-» mé se passára á Arabia, e fora á Ilha de » Sacotorá, aonde fez muitos Christãos, e » huma casa de oração; e que dalli se pas-» fára ao Reyno de Narfinga, e na Cidade » de Meliapor fizera muitos Christãos; e de-» pois de gastar alli alguns annos se fora pe-» ra as partes da China, e que estivera em » huma Cidade chamada Cambalia, aonde » hum Rey residia, e que alli sizera grande » Christandade, e alevantára Templos, e que adalli fe tornára a Meliapor , aonde fora » morto. » De tudo isto se vé bem claro, que aquella Christandade que sez por aquellas partes, a que chama pera banda da China, forain

ram estes Tartaros, e Magores; porque a Cidade de Cambalia que nomea, fabidamente he a de Cambalec, ainda que commummente lhe chamam Cambalu, mas o seu proprio nome he Cambalco, aonde hoje vivem os Imperadores do Cathayo, que são Christãos destes que fez S. Thomé; o que parece que antes que se tornasse daquellas partes, vendo que deixava muita Christandade, ordenaria alguns Bilpos, e constituiria aquella dignidade, ( a que commummente chamamos Preste João,) pera que tivesse superioridade sobre todos no espiritual; e com que nome o intitulou não o achámos, mas as escrituras Tartaras lhe chamam Hunchan, outros lhe chamam Jovano, dizem que de Jonas Profeta. Depois por tempos foram alguns Reys daquelles Christãos a conquistar terras, e affirmam que hum delles chegou até Suría, donde levou comfigo muitos daquelles Christãos Nestorianos, que o instruíram a elle, e a todos em seus erros. Este pode bem ser que lhe désse aquelle nome de Jovano. Este Pontifice, e cabeça desta Christandade levava diante de si, cada vez que cavalgava, huma Cruz alçada, como o escreve Antonino Arcebispo de Florença, e ainda hoje o usam aquelles Reys Christãos, senão quanto affirmam muitos que levam tres Cruzes, huma de ouro, outra de prata, outra de fer-

ro, ou metal. A fama deste Rey Christão da India, e que trazia diante Cruz alçada, fe estendeo pela Europa com este nome de Preste João das Indias, o que parece leváram lá alguns Italianos, que muito antes de nós entrarmos na India passáram áquellas partes. E quando ElRey D. João o II de Portugal quiz descubrir a India, pela fama de suas riquezas, mandou a isso por terra Pero de Covilha, e Affonso de Paiva, a quem deo por regimento, que buscassem hum Rey, que trazia huma Cruz alevantada diante. Estes homens apartáram-se, e o Covilha foi ter á Cidade de Ormuz, que era mui prospera, e continuada de todas as nações; e perguntando por hum Rey Christão, que trazia Cruz diante, não lhe fouberam dar a razão senão de hum que havia na Abassia. E passando em companhia de alguns mercadores á fua Corte, ficou nella, e ainda o achou lá D. Rodrigo de Lima, que Diogo Lopes de Siqueira mandou por Embaixador. Daqui se ficou este Rey da Ethiopia chamando Preste João das Índias, por outras razões mais que se verão em João de Barros Decada III Livro IV. E do pouco conhecimento que até agora houve destas gentes, nasceo entre os Escritores huma grande confusão, e maior em Pero de Mariz no seu Dialogo da varia historia dos Reys de Portugal, aonde fal-

fallando nos Tartaros, na vida d'ElRey Dom Affonso II, diz estas palavras: » Sahíram » de suas terras os Tartaros, e sizeram-se se- » nhores de todo o Oriente, e da grande E- » thiopia, extinguindo o nome do Imperador » della chamado Presle João. » Este erro nasceo a este Escritor de não ter conhecimento dos Tartaros, como nós aqui o damos, nem de saber o sitio das terras que habitáram, porque não sabemos outra mais apartada, que a Scithia da Ethiopia.

#### CAPITULO II.

Que trata como estes Reys Christãos conquistáram o Turcstan, e das gentes que lhes foram fugindo até Asia menor, de que se senhoreáram, dando-lhe o nome da Grão Turquia: e dos Reys dos Magores que houve desde Grão Tamorlão até este Hamau Paxá.

Porque capitulos muito compridos enfastiam, quizemos cortar este pera mór sabor, e clareza da historia que imos tratando, em que he necessario dividirmos os tempos, e as cousas. E continuando com este Rey Christão, que sicou tendo superioridade sobre todos, deixou assim o Estado, como a dignidade a seu silho, e assim o foram herdando os descendentes, que por tem-

pos le foram fazendo tão poderolos, que lugigáram todos os vizinhos; e ainda paffáram a tanto, que pertendêram metter debaixo de seu dominio toda Asia. E hum delles entrando pela Provincia Turcstan a sugigou toda, usando com os naturaes grandes cruezas, que por fugirem do seu açoute, ajuntando-se grandes multidoes delles com mulheres, e filhos, foram pera o Ponente buscar habitação, e chegáram até pararem naquella parte chamada Asia menor, que por llies parecer bem, conquistáram, e senhoreáram perto dos annos de oitocentos da vinda de Christo, segundo Othom Arcebispo de Florença, dando-lhe o nome da terra em que nascêram, e que deixáram, que era Turcstan, chamando-lhe dalli por diante Turquia, e a elles chamáram depois della Turcos. Esta he a origem deste nome, e não por descenderem dos Troianos, a quem chamavam Teucros, como alguns disseram. Guilhelmo Arcebispo de Tiro no livro que compoz da Conquista da Terra Santa, fallando do principio dos Turcos, diz, que sahíram das partes Septentrionaes, e que paráram no Turcstan, aonde vivêram muitos annos governados por cabeças de Tribus, e que depois se passáram á Persia, onde habitáram outra temporada, e alli foram crescendo, e multiplicando muito. E que vendo

do aquelle Rey o poder que hiam tendo em seu Reyno, temendo-se delles os lançou fóra, e sahidos dalli foram pera o Ponente, e paráram na Suría, onde se deixáram ficar. Depois por tempo ajuntando-se grandes exercitos delles foram conquistar a Persia, de que foram senhores muitos annos, e estes se ficáram alli chamando Turchimanes. Os que ficáram nas partes da Suría tambem por tempos se fizeram senhores de toda aquella Provincia da Asia menor, a que deram o nome de Turquia: alli receberam a falsa seita de Mafamede, porque a acháram conforme a suas barbarices. E favorecendo-os a Fortuna, em poucos annos fe fizeram fenhores do grande Imperio que hoje possuem, sendo sempre os móres perseguidores que a Igreja Romana teve. Elles são os que estavam figurados naquelle quinto corno, que vio o Profeta Daniel, que era o quinto Reyno que havia de opprimir a Terra Santa, porque o primeiro foi dos Babylonios, o segundo dos Persas, o terceiro dos Gregos, e o quarto dos Romanos. E parece que delles tambem já estava profetizado em Ezechiel aos vinte e quatro capitulos, aonde diz que Gog, e Magog dariam grandes trabalhos aos Fieis, porque entendem os Theologos innumeraveis gentes da Scithia. Como tambem o tinha profetizado S. João no Apocalypse aos vinvinte, dizendo: Será folto Satanás do feu carcere, e enganará as gentes que são fobre os quatro cantos da terra de Gog, e Magog, que são as Provincias que atrás temos mostrado, donde estas gentes em seu principio fahíram a conquistar o Turcstan, e de-pois a Asia menor, e a Terra Santa, e o grande Imperio de Constantinopola, até chegarem á Monarquia, em que hoje estam. E com o conhecimento que temos dado deftas gentes, e destas Provincias, parece que ficam melhor entendidas as profecias ditas. Posto que alguns Theologos tambem entendam por ellas o Anti-Christo, e seus sequazes, que como ha de fahir da banda do Norte, conforme ao que está profetizado, póde bem ser seja destas Provincias assima. E tornando aos Magores, ficáram estes Senhores Christãos poderosissimos opprimindo, e maltratando os Tartaros, que eram seus vassallos, tomando-lhes grossos direitos de seus gados, e criações, e obrigando-os a muitos serviços em que se gastavam, e consumiam. Vendo-se elles tão aperreados, tratáram entre si de sua liberdade, sahindo-se grandes multidões delles a povoar novas terras, e lançando-se pera o Ponente, tomáram aquella Provincia, ou parte, que se chamava Scithia Europea, em que se deixáram sicar, pondo-lhe o nome de Tartaria, como aquel-

aquella em que nascêram. Dalli se espalháram pera muitas partes da Europa, que senhorcáram, de que ainda hoje vivem aquelles que se chamam Tartaros Precopenses sobre o mar maior, povoando, e dando no-mes a muitas Provincias. E se havemos de crer a Berofo, Diodoro Siculo, Mestre Annio, e outros Authores gravissimos, tambem os Hespanhoes descendem destes Tartaros, e Magores; porque dizem elles, que quasinos annos de cento e oitenta antes da vinda de Christo, quando Dionysio Rey do Egypto (por outro nome Ofiris) foi a Hefpanha, e matou o tyranno Gerion, que já vinha de rodear toda Africa, e Asia, e os desertos, e ultimos fins da India, e que da Scithia levára humas gentes chamadas Hifpalos, e que indo ter á Provincia Bethica, fundára alli a famosa Cidade de Sevilha, que povoou daquellas gentes, e lhe chamou Hispalis. Isto refere Santo Isidoro, D. Rodrigo Ximenes na Chronica geral de Hefpanha, e ElRey D. Affonso o Sabio. Os Tartaros, que se não puderam apartar da su**a**: Provincia, nem seguir os outros, vendo-se tão aperreados dos vizinhos, elegêram entre si hum Capitão que os governasse, chamado Tamochim, (da casta dos antigos Reys que se extinguíram,) filho de Macuça, que teve vinte e nove filhos. Este ajuntando grandes

des exercitos fahio daquellas partes de Georzá, e Bargú nos annos de 1162 de Chriflo, (fegundo a conta de Marco Polo livro 1. fol. 14,) e entrando pelas Provincias Turcstan, e Cathayo, a poucos golpes os sujeitou com seu muito saber, e esforço, e asfentou fua cadeira na Cidade de Cambalec, que engrandeceo, e reformou. Alli se fez tamanho Senhor, que tomou o titulo de Can, que quer dizer Senhor sobre todos, como Imperador, mudando o nome proprio de Tamochim, em Chinguis, ficando-se chamando Chinguiscan. Blondo diz, que se levantou este barbaro nos annos de 1222, em que diz, que os Tartaros começáram a fer conhecidos no Mundo, fahindo da Scithia debaixo do seu Capitão Canguista, havendo de dizer Chinguiscan: e por não ter este conhecimento que nos temos dos Magores, os faz Tartaros. Este Chinguiscan por lhe Ohuncan Rey dos Christãos não querer dar huma filha (que ainda lhe era parenta) pera casar com ella, havendo-o por affronta, ajuntando fuas gentes entrou pela Provincia Tenduc, onde Ohuncan lhe sahio, e lhe apresentou batalha, em que Ohuncan ficou morto, e desbaratado, e o Chinguiscan se apoderou do Estado, e casou com sua filha. Esta batalha foi perto dos annos do Senhor de 1187, fegundo a conta de Marco Polo, porque de

então pera cá começa elle a contar a Genealogia dos Imperadores do Cathayo. Alguns Escritores dizem, que este Chinguiscan deo huma parte do Reyno ao filho de Ohuncan, e que recolhendo toda aquella Christandade, ficara elle, e seus herdeiros depois naquelle pequeno Estado, e que este Chinguiscan se affeiçoára tanto á mulher, que a seu rogo se fizera Christão. Isto não o havemos por muito certo, porque no Catalogo dos Imperadores do Cathayo não se faz menção de Rey algum Christão até Magucan, que foi o quarto do numero, que a rogo de Aiton Armenio, que foi á sua Corte, recebeo nosfa Lei quasi nos annos de duzentos e sincoenta e tres. Este foi o que mandou seu irmão Halaon á conquista da Terra Santa, que tor nou a arrancar das mãos dos Califas, matando ao Mustacem Mubila, perto dos annos de 1258, em que se acabáram os seus Califas. É tornando ao Chinguiscan, vendo-se tão grande Senhor, e tão poderoso, sahio a conquistar toda a Asia, sujeitando Asogdiana, Bactriana, Aracofia, Aria, Parthia, Perfia, Armenia, e todos os mais Estados que jazem de huma, e da outra banda do mar Corazu, ou Caspio, repartindo tudo com seus filhos; dando a hum o Estado da Persia, (de que depois daremos razão,) e a outro chamado Chachatay deo Afogdiana, e

ordenou por cabeça a Cidade de Camorcant. A outro filho chamado Husbeque deo a parte do Turcstan, que sicou senhoreando. Alogdiana ficou com tudo o que jaz entre o Oxo, e Jafartes (a que hoje chamam Chefer Ebiamu) chamando-se aquella Provincia dalli em diante Charchata, do nome do seu Rey, e os naturaes Chachatais, a quem todos os Geografos modernos corruptamente chamam Zagatais. E ainda ha mappas, que os mettem da outra banda do Jazartes pera a Tartaria, como tambem o tem para si Paulo Jovio, o que com reverencia he erro mui grande; porque muito averiguado he que a antiga Scithia, e a Tartaria se dividem da Sogdiana, da parte que corre da Volga pera o mar Caspio, e da banda do Turcstan pelo muito celebrado rio Jazartes, e tudo o que jaz fóra delle pera o Norte , e pera o Levante, tudo he Tartaria. A este Chinguiscan, que conquistou estas Provincias, nomea Ruy Gonçalves de Clavijo, (que ElRey Dom Henrique o IV mandou ao Grão Tamorlão com Embaixada) por Imperador da Cidade de Dorgancho, (como se vê no Itinerario que fez desta jornada,) e diz que este nome Dorgancho quer dizer thefouro do Mundo, de que não faz Marco Polo menção; mas havia de ser nome imposto pelos Cathaynos á Cidade de Cambalec, que elle Couto. Tom. I. P. II.

tanto engrandeceo; que se affirma, que era a maior, e mais formosa que se sabia no Mundo. Mas em tudo o mais como nos silhos, e em outras cousas, conformam ambos.

È tornando á nossa ordem, conquistada a Provincia Sogdiana, ficou nella reinando Chatay, que depois foi morto por hum Senhor que se levantou contra elle, que se fez Rey, sendo já seu pai no Cathayo falecido, e reinava seu filho Ocdacan, como lhe chamam as Chronicas Perficas, e Aiton Armenio Ocotacan, Marco Polo Sincan, e os Frades, que foram ao Cathayo, Cuican. Efte sabendo da morte do irmão, foi com grandes exercitos centra o tyranno perto dos annos de 1243, e vindos á batalha o matou, e lhe tomou o Reyno, em que deixou seu filho Sodochi, por cuja morte herdou o Reyno seu filho Barach; porque quando Miser Nicopolo, pai de Marco Polo, foi ter a Baçorá os annos de 1252, reinava este Barach, a este succedeo Chapar; a este Soltão Hamed, e a elle Incan, todos Reys Chachatais. No tempo deste se levantou o Grão Tamorlão, cujo proprio nome he Tamur, nos annos de 1390, segundo a mais commum conta; reinando no Cathayo Chuinscan, oitavo do numero daquelles Imperadores, cujos vafsallos sempre foram os Reys de Camorcant; porque Ruy Gonçalves de Clavijo estando

na Corte de Tamur nos annos de 1403, fallou com huns Embaixadores do Cathayo, que vieram pedir ao Tamur as pareas, o que elle tomou tão mal, que esteve pera os mandar enforcar. Era este barbaro Tamur natural de huma Villa chamada Quex, junto de Camorcant, da casta Chacatay, nobre, de pouca posse, mas de grandes pensamentos. E vendo-se já homem, e pobre, ajuntando alguns que o quizeram seguir, andou alguns annos pelos caminhos falteando as Cafilas, em que enriqueceo, e tão liberal fe mostrou na repartição dos roubos, que se lhe ajuntáram tantos, que veio a formar hum mui arrezoado exercito. Neste officio de salteador foi ferido em huma perna de que ficou aleijado: e porque naquella lingua, langar, quer dizer manco, lhe chamáram Tamur Langar, e vindo-se a adulterar este nome, lhe chamáram Tamorlão. Este vendo-se rico, e poderoso, chamando-o sua fortuna pera maiores cousas, sabendo que ElRey desejava de o haver ás mãos, entrou hum dia na Cidade de Camorcant com os que o seguiam, e tomando ElRey descuidado , entrou em feus Paços , e o matou , e como tinha posse, e cabedal, mandou commetter a todos os principaes grandes partidos, dando muito dinheiro a muitos, que logo lhe acudíram; em fim elle se fez Rey Cc ii

pacifico, e quieto. E por aqui se verá o erro que tiveram (Baptista Ignacio, e Baptista Fulgoso nas Collectaneas, e o Papa Pio na fegunda parte do livro da fua Geografia, e Platina na vida de Bonifacio, Mattheu Palmeirinho nas Addições a Eusebio, Cambino Florentino na Historia Turquesca, Paulo Jovio na de seu tempo, e ainda o nosso João de Barros na sua Asia) em o fazerem huns Partho, e outros Tartaro, sendo puramente Chacatay, como já dissemos. Este barbaro depois de se ver Rey, e tão mimoso da Fortuna, havendo ainda aquelle Estado por estreito pera sua condição, formando grofsos exercitos, sahio a conquistar as Provincias de Coraçone, Persia, Armenia, e todas as mais que jazem perto do mar de Abacu, (a que os Turcos chamam Danguis Xor, que quer dizer mar falgado, e os Armenios Xorguilan, que he o mesmo que mar de gilan, por huma formosa Cidade deste nome, que tem sobre suas ribeiras.) Todos estes Estados repartio com os filhos que tinha, deixando na Persia o mais velho chamado Mirza Miruxà, e dos outros logo fallaremos. Recolhido o Tamur pera Camorcant, fahio logo a conquistar o Industan, onde teve huma grande, e muito cruel batalha com hum Rey do Dely, que o fahio a buscar, em que o Tamur foi vencido por causa dos muitos elefan-

#### DEC. IV. LIV. X. CAP. II. 405

fantes que aquelle Rey trazia. O Tamur re-fazendo seu exercito, voltou contra o inimigo que o cíperou, e postos em campo pera romperem batalha, ao commetter della lhe lançou o Tamur diante grande número de camellos carregados de palha, a que fe deo fogo, que foi tão bravo, e medonho, que os camellos com aquelle impeto foram rempendo pelos inimigos, fazendo fugir os elefantes que traziam diante, que com o medo do fogo tão espantoso voltáram pera trás, e rompêram os seus. O Tamur, vendo o inimigo desbaratado, deo nelle, e o acabou de destruir, e vitorioso se recolheo a Camorcant, deixando hum neto seu chamado Pirmahomed, (filho de Janguir seu filho mais velho, que já era morto,) naquella parte, que ganhou, fóra do Oxo pera a banda da India, cujas principaes Cidades eram Bel, Nibab, e Cabul, e nesta assentou sua cadeira. Foi isto perto dos annos de 1394. Depois nos de 1396 tornou com grossos exercitos com tenção de passar á Europa, e sahindolhe ao encontro o Turco Bajazeto, vindos a batalha foi o Turco desbaratado, e prezo, e o Tamur lhe mandou fazer huma gaiola de ferro em que o trazia. E contente com esta vitoria se recolheo a Camorcant, onde logo morreo; tendo reinado onze annos, e faleceo nos de 1405. Ficáram-lhe tres fi-

filhos, Omar Miruxa, que estava na Persia; Xarola, a que deo o Estado do Coraçone; o outro Haomarxac, que alguns nomeam por Bálobo, que era moço, e ficou sem nada, porque os outros dous irmãos lançáram mão de tudo o que pudéram, ficando ainda em guerras travados fobre os Estados. Este Haomarxac, ou Balobo vendo-se desherdado determinou servir a Masamede, e sahindo-se dos Estados, que foram de seu pai, em trajos de Calandar (que he peregrino) foi caminhando pera as partes da India, e atravesfou todo o Industan, e soi parar no Reyno de Dely, donde se deixou ficar. Alli lhe acudiram outros Calandares a ouvir sua doutrina, a fama de fua vida, e religião, que era espantosa. Reinava naquelle Reyno hum silho daquelle Rey, com quem o Tamur teve as batalhas que assima contámos. Cobrou este Calandar tamanho credito, e authoridade naquellas partes, que o adoravam todos como a Santo; e assim cresceo o número da gente que o seguia tanto, que bem sepudéra della formar hum muito arrezoado exercito. E como este homem era astuto, e conhecedor dos tempos, entendendo que a Fortuna o hia favorecendo, tratou de se fazer Rey daquelle Reyno: e adquirindo fecretamente armas, sendo hum dia o Rey á caça afforrado, o falteou, e matou, e em frefco se foi apoderar da Cidade, onde se fortificou até se quietar como sez, acudindolhe todos os do Reyno a lhe dar obediencia. Dalli fah o a conquistar muitos Reynos do Industan, de que se fez senhor, sicando já poderoso. E indo estas noticias ter á Cidade de Camorcant, lhe acudiram muitos dos naturaes, fugindo das guerras que havia entre os filhos do Tamur, e alguns Capitaes dos principaes, que se pera elle vicram, eram de casta dos Magores, e o mesmo a mór parte das gentes que os acompa-nhavam. Estes naquellas conquistas se assinaláram fobre todos, ficando os Magores mui nomeados em todo o Industan, e assim os estimou o Balobo, que se intitulou Rey dos Magores. Este foi o principio deste Reyno, que veio a subir a tamanha Monarquia, como adiante se verá. E com isto sica confundido ó erro de Baptista Fulgoso nas Colle-Stancas, e o de Platina na vida de Bonifacio, que affirmam, que por morte do Tamur não ficára memoria de seu senhorio, nem de homem que procedesse de sua geração; sendo hoje os mais poderosos dous barbaros, que ha em todo o Oriente (Magor, e Husbeque) seus quintos netos. Por morte deste primeiro Rey dos Magores ficou herdando aquelle Reyno seu silho Abusseir, que ainda accrescentou mais terras a seu Estado. A

este Abusseir succedeo seu filho Babur, que herdou os Estados de Camorcant por morte de hum primo seu a que não sicaram herdeiros, e por sua morte succedeo seu filho Hamau Paxá, (que he este de que tratamos,) que tomou o Reyno de Cambaya, que foi homem muito valoroso, e que engrandeceo feu Estado muito. E por aqui temos bem dado a conhecer estes Magores, com quem (com o favor Divino) havemos de continuar por todo o decurso de nossa historia. São todos homens soberbissimos, e crueis, grandes archeiros, muito déstros a cavallo, e todos os seus são aquartelados, mui grandes corredores, e aturadores do trabalho, e alguns tão andadores, que muito fará hum bom ginete á redea solta se os aturar. Seguem aos Arabios em fuas maximas, e são Sonis, a que os Persas chamam homens desencaminhados, pelos haverem por taes em fua doutrina. São homens muito comedores, grandes de corpo, e espadaudos, de rostos mui largos, e barbudos.

#### CAPITULO III.

Da razão por que se recolheo Hamau Paxá, e largou o Reyno de Cambaya: e de como se levantou nas partes de Bengala hum Patene chamado Circan, e dos Estados que conquistou: e de como destruio, e desbaratou Hamau, e lhe tomou seus Reynos.

🐧 Ndando Hamau Paxá Rey dos Mago-Tres vitoriofo por todos os Reynos de Cambaya, como Senhor delles, acudindolhe muitos Regulos Resbutos a dar-lhe obediencia pera segurarem seus Estados, determinou de ficar alli invernando pela fertilidade, e abundancia da terra, tendo já juntos della muitos, e grossos thesouros. Mas a Fortuna, que se não descuida nesta parte, não tardou com seus escarneos, e revézes; porque estando este barbaro na mór felicidade, que podia ter, e desejar, bem descuidado de tão supito revéz, lhe vieram novas, que hum Rey dos Patanes lhe entrára pelo Reyno de Dely, e pelos mais, e se senhoreára delles, tomando-lhe fuas mulheres, e thesouros, e que tinha sua Corte na Cidade do Dely. Estas novas foram de tamanho espanto, e dor pera Hamau Paxá, que parecia querer arrebentar, e largando tudo, ajun-

ajuntando suas gentes, começou a caminhar pera seus Reynos com huma mui grande pressa, largando os alheios. Aqui entra o escarneo da Fortuna, e pera melhor fallar a Justiça Divina, que permitte, que por cubiça do alheio se venha a perder o proprio. E de todos os Estados de Cambaya não reservou este barbaro pera si mais, que a Cidade de Agará, e a do Mandou, em que deixou seus presidios; e soi continuando seu caminho, em que o deixaremos, por darmos razão deste Rey, que lhe tomou seus Reynos.

Andavam na Corte d'ElRey de Bengala estes annos atrás passados dous irmãos de casta Patanes, grandes cavalleiros, que de homens pobres, e particulares vieram a ser dos principaes, e mais poderosos daquelle Reyno. E por hum desgosto que ElRey veio a ter de hum delles por mexericos, (officio muito certo da inveja, a que os que privam andam sempre arrifcados,) lhe mandou cortar a cabeça; porque as leis de todos os Reys Mouros são como as de Draco, que todos os casos pequenos, e grandes castigam com morte. O irmão do morto, que se chamava Xircan, ficou tão escandalizado, que logo em seu animo tratou de sua satisfação; e foi dissimulando com o negocio o mais que pode, até buscar occasião, que a Fortuna nunça nega, porque pera estas cousas sempre es-

tá prompta, e aparelhada com seus favores: Este homem era muito rico, e tinha muita posse no Reyno, e muitos amigos, e como os homens todos o são de novidades, sentindo em alguns humor pera o que pertendia, lhes communicou sua tenção; e como todos eram estrangeiros, logo se lhe affeicoáram. Porque estes Reys do Oriente são todos governados por elles, que como não entram com amor natural neste negocio, senão com interesse proprio, andam sempre com o olho vigiando as occasiões da Fortuna, e todas as vezes que lhe ella dá geito, matão o Rey, e tyrannizam o Reyno. O que he tão ordinario, que em sete, ou oito Reynos de Mouros, com quem na India vizinhamos, todos estam em poder de estrangeiros; do que os naturaes escandalizados favorecem sempre a parte que mais póde, e a da Fortuna. Pelo que devem os Reys do Mundo trabalhar muito por trazerem no seu governo vassallos naturaes, porque estes sempre tratam as cousas com amor, e lealdade , estimando mais a vida de seu Rey, que a sua propria. E vai tanta disserença neste negocio de huma cousa a outra; como he a de escravos a filhos; porque estes arrifcam suas vidas pela do seu Rey, e os outros vem-lhe melhor Rey estrangeiro como elles, porque se lhes avorrece hum,

logo negoceam outro, porque não entram nesta materia senão com o olho em seu gosto, e interesse. Assim este Parane fiando-se daquelles estrangeiros como elle, achando-os facilissimos pera sua tenção, ajuntando gente da sua valía em segredo, andando ElRey hum dia folgando, deram fobre elle, e o matáram. E voltando pera a Cidade metteose o Xircan nos Paços, e apoderou-se dos thesouros, que começou a repartir tão liberalmente pelos que o leguiram, que em poucos dias se fez Rey daquelle Reyno por vontade de todos. Este, como era homem de gran-des pensamentos, e muito grande Cavalleiro, quiz agazalhar os mimos da Fortuna, e ajuntando grande poder foi sobre o Reyno dos Patanes donde era natural, e com grande industria o sujeitou todo, e assim a mór parte dos feus vizinhos, ficando hum dos mais poderosos Reys do Mundo. E estando na Cidade de Patane, donde o Reyno tomou o nome, soube que o Hamau Paxá Rey dos Magores era a conquistar os Reynos de Cambaya, e não se contentando com os Estados que possuia, querendo subir a mór Imperio, ajuntou muito grosso poder, e entrou pelo Reyno de Dely, que tomou logo, senhoreando-se daquella Cidade, em que estavam os thesouros, e mulheres do Magor, que logo teve aviso deste negocio: pelo que largou

gou tudo, e acudio com presteza, e com a diligencia que dissemos. Xircan, que estava no Dely, foi logo avisado como o Magor hia em busca delle com grosso poder, e ajuntando o mais que pode, o foi esperar ao caminho; e ajuntando-se ambos, traváram huma das mais crueis batalhas, que no Mundo se víram, em que de ambas as partes houve catos notavelissimos, que deixamos, porque não convem á nossa historia. Depois de durar hum dia todo, em que houve grandes estragos de parte a parte, sicou o Magor desbaratado, e destruido de todo, perdendo a mór parte de sua gente, e elle com muito trabalho falvou fua pessoa. O Magor vendo-se naquelle miseravel estado, como homem desesperado se foi com poucos, que o seguiram, tomando o caminho do Cinde com grande desconsolação, e tristeza, por fe ver em hum tão breve espaço de hum tão grande Monarca em tal estado, que não sabia aonde se recolhesse; e assim o levou a Fortuna até á Cidade de Thatha, aonde o Rey do Cinde tinha fua Corte. Era este Rey de casta Magor, e chamava-se Mirza Can Ocen, filho de Xabil Can, o primeiro Rey Magor, que conquistou aquelle Reyno, como em seu lugar diremos. Sabendo este Rey da vinda, e desaventura de Hamau Paxá, o lahio a receber com muita honra, confolan-

lando-o de sua desaventura, offerecendo-lhe feu Reyno, e thefouros. O que lhe Hamau Paxá agradeceo muito, dizendo-lhe, que fua intenção era passar á Persia a pedir ajuda, e favor ao Xathamaz , que só queria delle modo pera fazer esta jornada. ElRey lhe mandou negociar muitos camellos, e encavalgaduras, e lhe deo joias, dinheiro, e muito honrado serviço de sua casa, com o que fe poz no caminho da Persia. Não deixaremos de louvar, e engrandecer a grandeza do animo deste Rey do Cinde, que com lhe o Hamau ter feito muitas vezes guerras sobre pertenções daquelle Reyno, (como em outro lugar melhor diremos,) quando sou-be que hia perdido, e em tão miseravel estado, compadecendo-se da miseria, e desaventura de hum tamanho Rey, esquecido dos aggravos passados o foi buscar, e o negociou, e remediou, como dissemos; porque o animo Real de nenhuma cousa mais se compadece, que das infelicidades de outro Rey, posto que seja inimigo, porque bem sabe que não ha na vida quem esteja seguro dos revézes da Fortuna. Em fim este Hamau passou á Persia, (posto que alguns dizem que não, mas que mandou seus Embaixadores; mas todos os Magores, que até hoje tem vindo a Goa, e ainda Perías, conformam com o que nós dizemos.) O Xircan

## DEC. IV. LIV. X. CAP. III. 415

tanto que desbaratou o Magor, tomou-lhe todos os thesouros que levava de Cambaya, e a fua principal mulher, e com tudo se recolheo pera a Cidade do Dely. Era este barbaro tão grandiolo de animo, que visitando aquella Rainha cativa, vendo-a tão desconsolada, e miseravel, e que não havia cousa que lhe enxugasse suas lagrimas, entregoulhe todas suas joias, donas, donzellas, e todo o mais ferviço de fua cafa, dando-lhe camellos, carretas, e cavalgaduras, e a despedio com muita honra, dizendo-lhe que se fosse pera seu marido: avantajando-se nisto ao grande Alexandre, no que usou com a mulher de Dario. Esta Senhora foi tomando o caminho do Reyno de Cabul, aonde reinava hum irmão do marido chamado Aycan Mirza, que a recebeo muito honradamente. O Xircan vendo-se tão mimoso da Fortuna, em poucos tempos conquistou os Reynos do Magor todos, com o que ficou tamanho Senhor, que se affirma terem seus Estados mais de mil e quinhentas leguas em roda. E não tendo mais que desejar, tomou hum titulo soberbissimo, que soi o de Xá Holão, que quer dizer senhor do Mundo. O que tambem lhe durou tão pouco, como em seu lugar diremos.

### CAPITULO IV.

Que trata de como os Mouros conquistáram o Decan, e de todos os Reys que houve até Ismael, que faleceo este anno em que andamos: e da antiguidade, e nomes da Ilha de Goa: e de como o Accedecan deo as terras sirmes de Salsete, e Bardés ao Governador Nuno da Cunha.

P Rimeiro que tratemos das guerras, que este anno fez o Idalxá ao Estado sobre as terras firmes de Salfete, e Bardés, que deram muito trabalho ao Estado da India, nos pareceo bem darmos razão de todos estes Reys Mouros de Visapor, e do tempo em que se conquistou este Decan, posto que João de Barros o tenha já feito. Mas ficaram-lhe muitas coufas, de que o não fouberam informar, que nós alcançámos, e foubemos pela communicação de muitos annos, que tivemos nesta Cidade de Goa com os Embaixadores destes Reys, em cujo poder achámos as Chronicas daquelles Reynos. E tambem he necessario saber-se a razão por que se deram as terras firmes de Saltete, e Bardés ao Governador Nuno da Cunha, e em que tempo, porque de industria o deixámos para este lugar. Pelo que se ha de saber, que perto dos annos de nossa Redempção

pção de 1312 fe levantou hum Rey do Dely , que foi o maior Senhor que até então houve em todo o Oriente: e sahindo de suas terras com grandes exercitos, entrou pelos Reynos do Decan, que eram de Gentios sujeitos aos Reys do Canará, e a poucos golpes os sujeitou atodos; e nelles deixou por Governador hum filho feu, (ainda que outros dizem que sobrinho, ) chamado Thogalaça, que he aquelle, a quem João de Barros nomea por Abetxa, no que nos não embaraçamos, porque póde mui bem fer, que este fosse o nome depois de ser Rey, e outro o seu proprio que dantes teria, porque todos estes Reys tem muitos nomes; e todavia nas Chronicas dos Mouros nomeam a este Thogalaça pelo primeiro Rey do Decan, e foi o primeiro Mouro que nelle começou a reinar. Este semeou por todos aquelles Reynos a falsa lei de Masamede, que assim frutificou por nossos peccados, que já no tempo em que descubrimos a India era tudo untado della. Recolhido o Rey do Dely pera seus Reynos, dahi a alguns annos faleceo, fuccedendo-lhe seu filho, a que não soubemos o nome. Este foi o que teve aquella grande batalha com o Grão Tamorlão, que no Capitulo atrás tratámos. Morto o Rey do Dely ficou no Decan Thogalaca 😹 que já tinha Corte na Cidade de Ultadah, Couto, Tom. I. P. II.  $\operatorname{Dd}$ On-

onde depois de reinar dezenove annos faleceo, succedendo-lhe no Reyno seu filho Sol-tão Singabupa. Este foi o que intitulou estes Estados, e Reyno do Decan, donde os seus naturaes se chamáram Decanis, que em fua lingua quer dizer mestiços, porque quasi todos os que vieram com seu Avô, que alli ficaram, estavam misturados por casamentos com os naturaes Gentios. Este Singabupa reinou sinco annos, e dezoito dias. Suc-cedeo-lhe no Reyno seu silho Perú Soltão, que mudou fua Corte pera a Cidade de Cabum Bargui, aonde reinou dezoito annos, e quatro mezes; e affim foram succedendo os filhos huns aos outros por esta maneira. Singa reinou finco annos, e fete mezes e meio. Mahamede Alaudym vinte e sete annos, e tres mezes. Mugerdar dez annos, e seis mezes e meio. Soltão Daul fete annos, e dez mezes. Soltão Mahamede finco annos, e dous mezes. Xadom Dilagar Soltão quatro annos, e quatro mezes. A este succedeo feu filho Soltão Piros, que fundou huma formosa Cidade, a quem do seu nome chamou Piros Zobat, que hoje he das principaes do Reyno do Idalxá. Este andando á caça em huns matos bem ao Norte desta Cidade, deitando hum cão a huma lebre, em o ella fentindo virou, e remettendo a elle o fez fugir. O que visto por ElRey disse, que aquella

## DEC. IV. LIV. X. CAP. IV. 419

la terra era boa pera crear peitos esforçados, e mandou logo fazer naquelle mesmo lugar outra formofa Cidade, a que poz nome Xar Bedar, que quer dizer Cidade sem medo, por causa da lebre que o não teve do cão, e mudou pera ella sua Corte. Foi este Rey grande Filosofo, virtuoso moralmente, e amador dos pobres, e pequenos em tanta maneira, que ainda hoje quando fe nomea entre todos aquelles Reys, e em todos aquelles Reynos, lhe chamam pai dos pobres. Este fez huns versos na sua lingua, que mandou pôr á porta dos seus Paços, pera que todos os vissem, que ainda hoje duram, e conservam sua memoria. Estes por serem muito notaveis, de muita sentença, e muito pera todos os Reys Christãos os saberem, nos pareceo bem pôr aqui:

Com os grandes ser temeroso,
Com os pequenos amoroso.
Aos grandes dou eu o meu,
Os pequenos me dam do seu.
O grande sempre quer muito,
O pequeno solga com pouco.
Os peixes, que andam no mar,
Os homens, que andam na terra,
Aos pequenos sazem guerra.
Aos pequenos se ha de ter amor,
Que aos grandes não salta savor.

Dd ii

Envergonhem-se os Reys, e Grandes do Mundo de verem tanta virtude em hum barbaro, que a cousa que mais estimava em seus Reynos eram os pequenos, e pobres; de que todos, ou os mais dos Grandes fazem tão pouca conta, fendo tão obrigados pela Lei que professam aos favorecer, e amparar; cousa tão encommendada de Deos, como fua propria, dizendo por S. Mattheus no capitulo 25: O que a hum destes sizerdes; a mim o fazeis. Vejam agora os poderosos; e privados, que mandam tudo, o como se hão com estes pequenos, e o como tratam o negocio de hum pobre, porque assim se ha Deos de haver com elles. E deixando esta materia, em que havia bem que bradar, e tornando á nossa ordem: os Reys que succedêram a Soltão Piros em Xarbedar, que reinou finco annos, são os feguintes. Soltão Mahamede doze annos, e finco mezes. Homahu Soltão treze annos, e finco mezes e meio. Soltão Hamed hum anno, dez mezes, e seis dias. Homem Soltão quatro annos. Soltão Mahamed dezenove annos, sete mezes, e vinte dias. Valebur Soltão finco annos, e dez mezes. A este succedeo seu filho Daudar Soltão homem apoucado, e de pouco governo. Este repartio a Provincia do Decan em governanças, affinalando limites a cada huma por esta maneira. Em tudo o que

### DEC. IV. LIV. X. CAP. IV. 421

que jaz de Angediva até Cifardão, que são sessionale ferrare de la ferra dor a hum Capitão chamado Adel Can, que era Justiça maior de seus Reynos, a este chamamos corruptamente Idalcão. Na outra parte que jaz de Cifardão até Nagotana, que serão por costa perto de quinze leguas até vinte, poz outro Capitão, que era pagem de fua lança chamado Nizaman Moluc, que quer dizer, pagem de minha lança; a que tambem adulteradamente chamamos Iza Maluco. Estes dous sós sicáram tendo quinhão naquella parte, que se estende sobre o mar chamada Concan. E outro Capitão estrangeiro chamado Coth Moluc, que quer dizer, recebedor de rendas, porque era Thefoureiro mór d'ElRey de casta Coraçone, poz por Governador na Comarca dos Talingas, que são os Gentios mais apurados na linguagem, que todos os do Decan. Esta Comarca fica ao Levante de estoutras, e parte com o Reyno do Cannará pela banda do Norte, e com o de Orixá pelo Nascente, cuja principal Cidade se chama Palicondá; a este Capitão tambem chamamos erradamente Cota Maluco. Naquella parte chamasa vulgarmente Berara, sendo seu proprio nome Hada Verar, que quer dizer, terra de casamentos, (porque alli vam todos os Gentios do Decan fazer fuas vodas por ser de muitas ribeiras, e mui-

muito abastada de mantimentos, ) que fica ao Noroeste do Reyno do Tamaluco, e confina com os Estados do Mirão, e Virgi, que já são do de Cambaya: aqui poz outro Capitão chamado Idmad Maluco, que quer dizer, Capitão fiel, porque era Condestabre mór dos Reynos, de casta Charques, Christão arrenegado. Á estes quatro Capitães deo ElRey jurdição civel, e crime em suas Governanças. Reinou ElRey Soltão Daudar fete annos, e faleceo, ficando-lhe hum filho menino debaixo da tituria de hum Capitão chamado Virido, Ungaro de nação, Armeiro mór d'ElRey, em que elle tinha muita confiança, que ficou na Cidade de Xarbedar com o menino em seu poder. Mas como neste negocio de reinar não ha fé, vendo todos estes Governadores o Rey menino, fazendo a cubiça seu officio, carteando-se todos, de commum consentimento se alevantáram com o que cada hum governava, ficando o moço entregue ao Virido, que o tinha em huns formolos Paços em grande cuftodia, dando-lhe todo o necessario. Os alevantados tomáram titulos de Reys, e para encubrirem suas tyra ias mandavam todos os annos dar a fua obediencia por feus Embaixadores a este menino, nomeando-se to-dos por seus escravos. Este Principe como teve idade, o casou o Virido seu tutor, (que 1c

se appellidava Rey de Xarbedar) com huma filha fua, de que houve hum filho, que depois veio a herdar o seu Reyno por morte de seu avô Virido, porque lhe não ficáram filhos machos, este foi depois casado com huma filha do Idalxá. E este he o verdadeiro herdeiro de todos estes Estados, c ficou com o menor quinhão delles. Foi este alevantamento perto dos annos de 1491. E deixando todos os mais alevantados pera seu tempo, continuaremos com o Soltão Adelcan, que poz fua cadeira na Cidade de Vi--fapor. Andava na fua Corte hum Turco chamado Cufo, que em tempo de Daudar Soltão foi ter a Xarbedar em huma Cafila de mercadores, fendo ainda mancebo. Este Turco era de tantas forças, e tão grande lutador, que não havia em todo aquelle Reyno quem o derribasse, pelo que ElRey solgava muito com elle. Alguns dizem, que aquelles mercadores da Cafila lho deram de presente; outros que elle mesmo se vendeo a ElRey por se ver alli muito pobre, e desamparado. Isto não queria confentir seu si-Iho Meale, (estando em Goa, como adiante diremos,) com quem praticámos estas cousas: sómente confessava, que fora em moço lutador, e que tinha outras habilidades, com que ganhava sua vida. Este Cufo nos alevantamentos se passou pera o Adelcan, que se lhe

lhe affeiçoou tanto, que lhe encarregou cousas de muita importancia, de que deo sempre mui boa conta; e assim pouco a pouco o foi. a Fortuna encaminhando pera o que lhe tinha guardado, (o que elle com fua muita prudencia soube conservar mui bem,) até o pôr no fupremo lugar do Reyno, governando ElRey absolutamente. E como a Fortuna nunca fóbe a huns fem abaixar outros, permittio Deos que este Adelcan fosse morto á traição por huns Capitães seus, pela de que elle usou com o seu Rey; porque este he o fim, que todos os máos vem a ter, como o tiveram todos estes alevantados, que vieram a morrer mal, e seus herdeiros não lograrem seus Reynos, porque todos tornáram a poder de outros tyrannos, como pelo decurso da historia diremos. Morto o Adelcan achou-se o Cuso na Corte, e logo lançou mão de hum filho d'ElRey menino fazendo-se seu tutor, com cuja côr acquirio os Grandes de sua parte, tendo tanta astucia, e saber, que provêo as fortalezas principaes de Capitáes de fua valia, e como teve tudo feguro, e por fi, dizem que ajudou o: menino, que faleceo dentro em hum anno depois do pai morto, e logo se fez alevantar por Rey, no que houve pouco que fazer. Este Cufo estendeo ainda os limites do seu Reyno tudo o que pode, até ir em pesfoa

t

foa conquistar a Ilha de Goa, que era cousa muito grossa em renda, que possuia hum Senhor Canará chamado Savay, vassallo do Rey Canará, que naquelle tempo tinha fua Cidade na parte que hoje chamam Goa a ve-lha, onde sempre foi o assento dos Senhores todos antigos daquella Ilha até os annos de 1479, que entráram os Mouros nella, vindo fugidos de huma conjuração, que contra elles houve no Reyno de Onor, que seriam perto de quatrocentos homens; cuja cabeça era hum Mouro chamado Melique Ocem, que se concertou com o Senhor que então era daquella Ilha, e lhe deo a parte em que hoje está a nossa Cidade de Goa, que então era tudo mato, aonde os Senhores daquella Ilha hiam matar porcos, e veados: que os Mouros cortáram, e rossáram, fazendo suas povoações sobre o mar, ficando alli mais accommodados que em Onor, por ser o porto, e rio mais capaz pera as fuas náos. Nesta parte sendo ainda mato tinha o Savay Senhor de Goa humas casas, em que se elle aposentava quando hia á caça; e assim mesmo Cufo Idalcão o fazia depois de conquistar aquella Ilha. Estas casas con--fervam ainda hoje a memoria do Gentio Savay, chamando-fe as cafas do Savayo, que depois foram muitos annos aposentos dos Governadores da India. E porque não foube-

ram dar verdadeira informação ao nosso João de Barros destas cousas, confundio o nome do Gentio Savay com o de Cufo Adelcan, dizendo no quinto Livro da fegunda Decada, que quando entrámos na India era Senhor de Goa hum Mouro chamado Soay, a que commummente chamamos Sabayo vasfallo do Rey do Decan, Parseo, natural da Cidade Savá. Disto se ríram seus filhos bem, quando lhe liamos isto, dizendo que scu pai não era senão Turco, nem se chamava senão Cufo. Esta Ilha de Goa he tão antiga, que fe não acha nas escrituras Canarás (cuja sempre foi) o principio de sua povoação. Mas acha-se que foi sempre tão continuada dos estrangeiros, que andava entre elles por adajo, vamo-nos recrear ás frescas sombras de Goa, e a gostar da doçura do seu betre. E assim lhe chamavam por excellencia Goe moat, que na fua antiga linguagem quer dizer terra fresca, e fertil. E pela continuação do nome se veio a abbreviar, e a lhe chamarem Goe, e nós mudando-lhe a letra E, lhe chamamos Goa. Os naturaes Canarins della lhe chamam Tis Vari, que quer dizer trinta aldeias, por serem tantas as que esta Ilha tem, que todas, louvado Deos, são hoje povoadas de Christãos, e repartidas por doze, ou quinze Freguezias. Viveo este Cufo Adelcan até os annos de 1505. Ficáram-lhe dous fi-

### DEC. IV. LIV. X. CAP. IV. 427

filhos, hum chamado Ismael, e outro Meale. E deste havemos muitas vezes de fallar pelo decurso da historia, que por isso o damos aqui a conhecer, que estando o pai no artigo da morte pedio ao filho Ismael, que The fuccedia no Reyno, que a seu irmão Meale, que ficava moço, o não matasse, e o fizesse Religioso, (porque antre estes Mouros he melhor ser porco de Herodes, como lá dizem, que irmão d'ElRey, porque a primeira cousa, que fazem em herdando o Reyno, he matarem todos, ou quando menos tirarem-lhe os olhos por se não temerem delles.) A este Ismael tomou o nosso valeroso Capitão Affonso de Alboquerque a Ilha de Goa. Reinou este Rey vinte e oito annos, e faleceo este passado, antes de o Governador Nuno da Cunha partir pera o Norte. Ficáram-lhe dous filhos, hum chamado Malucan, e o outro Abrahemo. O Malucan que era mais velho havia-se por filho suspeitoso por ser muito negro, e assim o tinham seito crer ao pai: pelo que alguns Capitaes (de que era cabeça Icuf Xandivan homem poderoso) tratáram de alevantar por Rey ao Abrahemo; e o Accedecan, que era a maior pessoa do Reyno, com outros que o seguiam, trabalháram de assentar naquella cadeira a Meale Can irmão do Rey morto, sobre o que se atearam grandes bandos, ao que acudio

dio Babugi mulher que foi do Cufo Adelcan avó dos moços, que era huma Senho-ra muito valerosa, e tal manha teve, que contra o poder de todos fez alevantar o neto Malucan por Rey; e logo mandou metter ao irmão, e ao tio em malmorras, e perseguio o Accedecan, que favorecia o tio, que por se livrar delle passou-se a Pondá, e dalli se carteou com o Governador Nuno da Cunha, pera que fendo cafo que o Rey o perseguisse de todo, e o fosse buscar, o recolhesse na Cidade de Goa, e lhe désse livre embarcação pera Meca, pera o que deo ao Governador as terras firmes de Salsete, e Bardes, que eram suas, de que o Governador logo mandou tomar posse por Christovão de Figueiredo Tanadar mór de Goa, a quem mandou que fizesse hum forte em que se recolhesse, elle o sez assim. E achando em hum lugar, que se chama Mardor, hum grande, e forte pagode, o mandou cercar em roda de tranqueiras fortes, deixando-o no meio, e alli fe recolheo com duzentos homens que levou, e muitos piães da terra, e dalli sahia a recolher as rendas, e fóros das aldeias. Este Rey Malucan, que se tinha por adulterino, foi tão má cousa, tão torpe, çujo, e vicioso, que havendo pouco mais, de seis mezes que governava, foi morto este Agosto passado pelo Capitão Ícuf

# DEC. IV. LIV. X. CAP. IV. 429

Icuf Xandiyan, porque lhe trazia hum filho seu por manceba. E tanto que o matou logo entrou nas prizões, e tirou o Abrahemo, e o jurou por Rey. Este como era amigo do Accedecan, era bom homem, e pertendia de reinar pacificamente, não querendo vassallos descontentes, passou logo hum formão, e perdão geral ao Accedecan, confirmando-lhe as terras que ElRey seu pai lhe tinha dado, e o mandou chamar, e recebeo com muitos mimos. Vendo-se elle já reconciliado com ElRey, e que não havia mister o Governador pera cousa alguma, tratou de lançar mão das terras que lhe tinha dadas, em quanto o Governador andava no Norte, e despedio com muita pressa hum Capitão Turco chamado Soleimão Agá com nove mil homens de pé, e duzentos e sincoenta de cavallo, pera que se fosse metter nellas, como fez: e apoliando-se das aldeias de Cocolí, Afolona, e Margão se deixou ficar alli recolhendo os rendimentos.

### CAPITULO V.

Dos recontros, que os nossos tiveram com os Mouros: e de como D. João Pereira pelejou com elles, e os desbaratou: e das cousas em que o Governador Nuno da Cunha provêo em Dio, e em Goa.

Hristovão de Figueiredo, que estava por Capitão em Mandor, teve logo rebate de como os inimigos eram entrados nas terras, e fortificando-se mui bem, despedio Miguel Froes Feitor de Goa (que era feu genro, e viera alli arrecadar as rendas) com quinze de cavallo, e alguns piaes, pera que fosse espiar os inimigos, e ver que gente seria. Miguel Froes chegou á aldeia de Verná meia legua da tranqueira, aonde deo de rosto com os inimigos, e tão perto que não pode virar sem risco de se perder de todo. E em os vendo arrancou com os de cavallo com grande furia, e os foi commetter derribando alguns dos primeiros encontros. E como era grande homem de cavallo, e de muito animo, e esforço, tanto que quebrou aquella primeira furia dos inimigos, que se acháram embaraçados com aquelle atrevimento, foi-se recolhendo com grande ordem, levando todos os de pédiante, teno encontro dos inimigos porque do-lhes

os não rompessem, fazendo muitas voltas a elles, de que sempre escalavrava alguns. Todavia os Mouros apertáram tanto com todos, que lhes derribáram oito companheiros. Mas Miguel Froes com os poucos que lhe ficaram foi sempre sustendo o pezo da gente ás voltas até perto da tranqueira. Christovão de Figueiredo foi avisado do negocio por alguns piaes que foram fugindo, e fahindo fóra com toda a gente que tinha pera ir recolher o genro, achou-o já perto da tranqueira mui baralhado com os inimigos, e dando Sant-Iago nelles, com grande furia os fez parar, travando-se huma muito arriscada batalha, porque ficáram todos baralhados. Neste encontro fizeram os nossos o que fe delles esperava, e derribáram muitos Mouros; mas como elles eram tantos mais, tornáram a carregar sobre os nossos, que se foram recolhendo, ficando detrás o fogro, e genro, tendo-lhe o encontro; e affim chegáram ao forte já tudo tão baralhado, e travado, que houveram de entrar de envolta huns com os outros. Perdêram-se nesta jornada seis Portuguezes, e trinta piães da terra com dous Naiques valentes homens Gorça Naique, e Malu Naique, naturaes de Goa velha, que pelejáram como leões bravos. Recolhidos os nossos ao forte, foram cercados á roda dos Mouros, sem lhes darem

lugar pera poderem lançar hum pião pera levar recado ao Capitão de Goa, que não deixou de o ter por alguns piães que fugíram, que se não puderam recolher ao forte. Tanto que D. João Pereira Capitão de Goa teve aviso do trabalho, e perigo, em que os da tranqueira ficavam, negociou-se com muita pressa pera os soccorrer, mandando ajuntar todos os piães das Ilhas Goa, e moços dos cafados, que todos fariam hum corpo de mil e quinhentos homens, e provendo-os de lanças, espingardas, e outras armas, passou-se a Agaçaim com todos os casados, e alguns fronteiros que estavam em Goa, que seriam setecentos homens, em que entravam cento e oitenta de cavallo, e passou á outra banda, e foi marchando em muito boa ordem, levando diante alguns cavallos ligeiros pera descubrirem o campo. Gastou nisto oito dias, em que sempre de dia, e de noite o forte foi commettido por todas as partes, com que deram aos cercados infinito trabalho, porque não largáram em todos elles as armas das mãos, defendendo-se muito valorosamente, não deixando de haver mortos de parte a parte. Soleimão Agá teve logo avi-To da vinda do Capitão de Goa, e tomando parecer sobre o que faria, assentáram que se fossem pera Verná, que era hum cam-

433

👔 po mui largo , e grande , e que alli esperassem os Portuguezes, e pelejassem com elles, e assim o fizeram. D. João Pereira che-, gou a Mardor , fahindo-o a receber Chriflovão de Figueiredo, e Miguel Froes com os mais Portuguezes, e delles foube o que lhes era acontecido com os Mouros, e do . poder que era, e onde estavam, porque já os tinha mandado espiar. E tomando alli parecer, assentáram, que aquelle dia descansassem, e que ao outro fossem buscar os inimigos, e pelejassem com elles, pera o que se todos preparáram. Ao outro dia pela manhã ordenou o Capitão fua gente toda, fazendo da de cavallo duas batalhas, huma deo a Jurdão de Freitas, e a outra tomou pera si, com quem sicáram os Cidadãos, e Cavalleiros principaes, que se acháram nesta jornada, que eram os feguintes: Galvão Viegas Alcaide mór de Goa, e feu irmão Galaz Viegas, Vicente Colaço, Jorge Garcez Vereadores daquelle anno, Pero Preto fogro de D. Diogo de Almeida Freire, Sebaltião da Fonfeca, Gregorio Martins, Francisco de Mendoça, Manoel de Vasconcellos, Asfonso Pires do Vale, e outros. Da gente de pé fez tres batalhas, duas dos Portuguezes, de que deo a Capitanía a Christovão de Figueiredo, e a Miguel Froes; e a outra que era de toda a gente da terra deo, Couto. Tom. I. P. II.

e fez Capitão della Icuf Tanadar Mouro valente homem. Nesta ordem começaram a marchar pera Verná; e chegando a vista, achou já os inimigos em campo com as costas em huma serra, com toda a gente de pé em dous esquadrões de quatro mil e quinhentos cada hum; e em cada ponta cento de cavallo ; e sincoenta que eram acubertados na testa do exercito, pera sustentarem o pri-meiro encontro. D. João Pereira posto que visse o grande poder dos inimigos, e a boa ordem em que estavam, não fez abalo algum em seu coração, não deixando de o fazer nos mais dos da fua companhia, que ficáram embaraçados vendo tamanho exercito; o que D. João logo entendeo; e receando que mais o désbaratasse o medo dos seus, que o poder dos inimigos, foi discorrendo por todos com hum rosto mui alegre, dizendo-lhes: » Que he isto, Cavalleiros, e com-» panheiros meus, aqui temos estes Mouros » inimigos de nossa Lei, que são os mesmos » que vos desbaratastes muitas vezes, não haja » novidades, fegui-me, que Deos he comnos-» co, e a vitoria está certa. » E com isto despedio Jurdão de Freitas, pera que pegasse com os de cavallo de huma das pontas, e-mandou aos de pé que travassem a batalha, e elle com os da fua companhia remetteo com os cavallos acubertados, dando nelles Sant-Jago

# DEC. IV. LIV. X. CAP. V. 435

Iago com tamanho impeto, que daquelle primeiro encontro lhes derribou alguns, e os mais fez recolher aos esquadrões. Os de pé rompêram batalha com os Mouros, de que derribáram muitos das primeiras furriadas da arcabuzaria. Christovão de Figueiredo, e Miguel Froes andáram sempre diante de suas companhias, trazendo tanto o tento em os feus, como em os inimigos. O Tanadar Icuf Mouro com os piães, e escravos commetteo os inimigos por huma das ilhargas de hum esquadrão com que travou mui determinadamente, derribando logo muitos, andando elle diante de todos em hum formoso cavallo, fazendo maravilhas, matando, e derribando nos Mouros á sua vontade, mettendo-se tanto antre elles, que lhe matáram o cavallo de huma espingardada, ficando a pé cercado de muitos, que trabalháram pelo matar, porque era mui conhecido de todos; mas os feus piacs, e Naiques lhe acudiram com muita pressa, e lhe deram outro cavallo que levava a destro, em que cavalgou, e fez muitas maravilhas. Os escravos dos casados pelejáram aqui como leões, fazendo nos Mouros grande estrago, mas não sem damno seu. D. João Pereira sobre quem carregava aquelle negocio, depois de romper os cavallos acubertados, pegou com os outros, que estavam na outra ponta do esquadrão, fican-Ee ii

do assim todas as batalhas travadas com tamanha crueza, que não faziam fenão cahir de ambas as partes; mas como os inimigos eram tanto de vantagem, cercáram os nost sos de feição, que esteve a cousa tão arriscada, que alguns dos Portuguezes de caval-lo fe começáram a recolher, e não deixáram de fer vistos de D. João, que posto que pe-lejava como Cavalleiro, não deixava de ver, e prover a tudo como Capitão. E remettendo com es que se sahiam da batalha, os affrontou de palavras, e ainda deo com a lança, dizendo-lhes: » Voltai, Judeos, onde » vos ides? Porque quereis deshonrar a vos-» fa nação Portugueza? » Elles envergonhados disto voltáram pera os inimigos, pelejando de novo valorosamente. E por não particularizarmos tanto golpe, a batalha esteve muitas vezes declinada contra os nossos; mas Deos, que não tirava os olhos delles, deo animo, e esforço a D. João, e aos mais Capitaes, e Cavalleiros Cidadãos de Goa, (que foram os que fustentáram todo aquelle pezo,) que apertaram tanto com os inimigos, que os arrancáram do campo, fendo já quatro horas da tarde, (que tanto durou este conflito.) D. João Pereira que sentio a vitoria por si, esforçando os seus, lhes disse: » Ah esfor-» çados Cavalleiros, a vitoria he nossa, vós » a ganhastes por vosso valor, sabei-a seguir,

» e não perdoemos a estes Mouros nossos ini-» migos. » E arrancando apôs elles os foram feguindo todos com hum novo animo até de todo os desbaratarem, recolhendo-se Soleimão Agá ferido, ficando-lhe hum fobrinho morto com mais de oitocentos dos feus. E porque o dia se hia gastando, tocou D. João a recolher, o que os Portuguezes fizeram; mas os escravos, e piáes com o Tanadar Icuf seguiram os inimigos até o rio de Candor, no cabo das terras de Cocolym, (perto de tres leguas donde se a batalha deo,) e ao passar deste rio apertáram os nossos piães tanto com elles, que com a pressa fizeram affogar mais de quinhentos, matando-lhes inda mais no alcance, e daqui se voltáram. D. João Pereira tomou o arraial dos inimigos com todo o seu recheio, muitos cavallos, bois, tendas, e toda a mais bagagem, de que os nossos se carregáram. Morreriam nesta jornada sincoenta Portuguezes, e cem piães, e escravos, a fóra muitos feridos. Matáram dous cavallos a Pero Preto, e a Icuf outros dous, e oito, ou dez mais a Cidadãos, que o Governador depois lhes pagou mui bem. D. João Pereira proveo o forte de Mardor mui bem, e recolheo-se pera Goa, despedindo logo recado ao Governador do que era passado. Este chegou em poucos dias a Dio, e com elle deo o Governador mui-

ta pressa ás cousas daquella fortaleza pera acudir ás de Goa, e pera prover as forta-lezas de Malaca, e de Maluco, porque se hia acabando o verão. E tendo já a fortaleza em altura que se podia defender, ele-geo pera Capitão della a Manoel de Sousa, assim pelas partes, e qualidades de sua pesfoa, como por ser primo com irmão de Dom Antonio de Taíde Conde da Castanheira, que começava a privar com ElRey D. João, e todos o haviam mister. Ordenou oitocentos homens pera alli ficarem de prefidio, guarnecendo a fortaleza de artilheria, que tirou dos galeões, e a proveo de muitas mu-nições, e mantimentos, deixando alguns navios ordenados pera a serventia da fortaleza. E despedio Isac do Cairo Judeo pera ir por terra ao Reyno com cartas a ElRey de como tinha feito aquella fortaleza; e despedindo-se d'ElRey deo á véla pera Goa, aonde chegou em poucos dias. E logo começou a entender nas cousas da guerra, sobre o que tomou parecer, e assentou-se que se mudasse a tranqueira de Mardor pera Rachol por ficar sobre o rio, e em parte que por mar podia ser soccorrida com pouco, ou nenhum risco. Assentado isto mandou D. Gonçalo Continho, a que deo posse da Capitanía de Goa, (por ter D. João Pereira acabado seu tempo,) que fosse áquelle negocio, mandando

do com elle o Tanadar mór com todos os piães, e gente de serviço desta Armada, das Tanadarias, e muitas embarcações pelo rio assima. D. Gonçalo chegou a Mardor, e mandou tirar tudo o que havia na tranqueira, a que se deo fogo por não ficar em pé, e pasfou tudo a Rachol, onde fabricou logo outra sobre hum tezo, que cahia sobre a agua, que se fez de madeira grossa de duas façes com seus entulhos, e algumas guaritas fortes. Isto tudo se fez com muita presteza por haver já novas que descia gente do Idalcan. O Governador poz nella por Capitão Alvaro de Caminha Cavalleiro muito honrado com duzentos Portuguezes, e alguns Nayques, e piaes, e ordenou dez, ou doze navios de remo pera andarem naquelles rios, de que fez Capitão mór Ruy Dias Pereira. E porque era necessario acudir ás cousas de Maluco, despachou por Capitão daquella fortaleza Antonio Galvão; que posto que entendesse o pouco proveito que podia fazer, pelo modo de como aquella fortaleza ficava, não deixou de a acceitar pelo defejo que tinha de servir a Deos, e a ElRey. E porque faltava dinheiro pera os provimentos, emprestou dez mil cruzados da fazenda que achou na India, de seu pai, de que elle era herdeiro, com que se negociou o provimento. Pelo que se póde com mui a razão

dizer, que Antonio Galvão resgatou a sortaleza de Maluco com seu dinheiro, e com seu sangue, o que lhe soi tão mal pago, como adiante se verá. E porque desejou de povoar, e engrandecer aquella Cidade de Ternate, solicitou alguns casados pobres pera que se sossem com suas mulheres, e silhos viver a ella; e o mesmo sez a algumas mulheres Portuguezas que viviam mal, pera lá as casar, emprestando dinheiro a todos pera se aviarem, o que sizeram como soi tempo. E com isto concluimos com as cousas deste verão, e entramos nas de Malaca, e Maluco, que sempre guardaremos pera o inverno pelas não contarmos a pedaços.

### CAPITULO VI.

Das pazes que D. Estevão da Gama fez com ElRey de Viantana, e das cousas que acontecêram em Maluco todo este verão: e de hum raro caso que aconteceo a hum daquelles senhores Christãos.

Ao destruido ficou ElRey de Viantana das mãos de D. Estevão da Gama, e em estado tão miseravel, que nunca mais pode levantar cabeça, nem ousou a fazer povoação alguma, nem sahir dos matos onde estava. E lançando suas contas assentou, que pera viver quieto, e seguro lhe era necessão-

» Que toda a artilheria que houvesse por » todo o Reyno de Viantana com as armas » d'ElRey de Portugal de muitas embarca-» ções que por suas costas se perdêram, se-» ría logo tornada, e trazida a Malaca.

communicando tudo com os Embaixadores, concluíram as pazes com as Condições fe-

guintes:

» Que nunca mais ElRey de Viantana fa-» ria em porto algum dos feus lancharas, » nem outras embarcações de guerra, e to-» das as que fe fizessem sem o ElRey saber, » tanto que fosse á sua noticia as mandaria à » Malaca com os donos dellas. E que todas » as que ao presente estivessem feitas, assim » suas, como de seus vassallos, mandaria lo-» go entregar á pessoa que com elles Embai-» xadores pera isso havia de ir.

» Que nunca já mais faria tranqueiras, » nem fortes alguns em Bintão, nem em Vi-» antana, e que fe passaria logo pera o rio » de Muar por ficar mais perto de Malaca, » pera delle conversarem, e commerciarem » como amigos; e que naquelle lugar tam-» bem não faria tranqueira, nem forte al-» gum.

» Que todas as dividas que Tuão Mafa-» mede devia aos mercadores de Malaca das » fazendas que tinha tomadas antes da guer-» ra as tornaria logo a feus donos; e não » podendo fer tudo, fosse parte, e a dema-» zia pera o anno, de que elle Rey sicava » por siador.

» Que todos os escravos de Portuguezes » que estavam sugidos de Malaca, e dalli » por diante sugissem, se tornariam logo: e » se algum já sosse Mouro, o pagariam a seu » dono, e o mesmo se faria em Malaca aos » su-

# DEC. IV. LIV. X. CAP. VI. 443

» fugidos de Viantana. E se ainda houvesse » em seus Reynos alguns silhos, e silhas de » Portuguezes, que se perdêram havia annos » na sua costa em hum junco que hia de Bor-» neo pera Malaca, se tornariam logo com » todos os seus escravos, e escravas.

» Que deixaria navegar livremente todas » as embarcações de quaesquer partes que » fossem pera Malaca com fazendas, ou man-» timentos, sem as obrigar a tomarem seus » portos: e que entrando algumas nelles com » tempo fortuito, ElRey lhe daria toda a » ajuda, e aviamento pera irem pera Malaca.

» Que mandaria a seus vassallos que fos-» sem com suas fazendas a Malaca pera as » venderem, e comprarem outras como ami-» gos, a quem se faria favor, e amizade, » e o mesmo se faria em seus portos aos Por-

» tuguezes. »

Estes Capitulos de pazes juráram os Embaixadores em nome do seu Rey, e D. Estevão da Gama os mandou apregoar pela Cidade com grandes sestas, e alegrias. E logo negociou pessoas pera as irem ver jurar a ElRey em companhia dos Embaixadores, que despedio contentes, e satisfeitos, dandolhes peças, e brincos pera lhe levarem. ElRey os sestejou muito, e jurou as pazes, e as mandou apregoar por sua Cidade, mandando logo sazer entrega das cousas que es-

tavam capituladas. E elle se mudou pera Muar, aonde sundou nova Cidade, começando a correr em grande amizade com os Portuguezes. Aqui os deixaremos por continuarmos com as cousas de Maluco, que mettemos aqui por não fazermos Capitulos

pequenos.

Deixámos as coufas daquellas Ilhas com o tyranno Catabruno se alevantar por Rey de Geilolo, e com suas Armadas andar fazendo guerra por todas aquellas Ilhas aos Christãos dellas , a quem com ameaças fazia tornar atrás. E ajuntando seu poder foi contra a Cidade de Momoya, em que re-fidia hum Príncipe Christão chamado Dom João , de que já em outra parte fallámos. Este não ousando a lhe dar batalha se recolheo em hum forte com sua mulher, filhos, e familia; e alguns Portuguezes que Triftão de Taíde lhe tinha mandado, não oufando a ficar com elle, fe recolhêram aos matos, aonde logo foram mortos pelo edicto que era lançado da parte dos da liga. O Catabruno entrou na Cidade de Momoya sem achar refittencia alguma, e fez nella muito grandes cruezas, porque os pobres, e miseraveis não fe quizerão bolir, nem mudar della, fazendo retroceder todos os Christãos com tormentos, medos, e ameaças. E como teve feito nella o que quiz, foi cercar

D.

### DEC. IV. LIV. X. CAP. VI. 445

D. João no forte em que estava, dando-lhe grandes affaltos por todas as partes, a que elle como valorolo acudio defendendo-se mui bem; mas entendendo nos seus grande temor, e receando que elles mesmos o entregassem ao inimigo, quiz prover nas cousas da alma de sua mulher, e filhos, porque sabia que Catabruno o de que mais tratava era do zelo da lei de Mafamede, e de fazer tornar atrás todos os Christãos, receando que sua mulher, e filhos, de fracos se lhe rendessem, indo ter a suas mãos. E movido daquelle zelo, mas enganado de tão perversa opinião, matou com suas proprias mãos sua mulher, e filhos. E querendo ultimamente fazello a si proprio, foi estorvado dos seus, que pera se sanearem com Catabruno lho entregåram com grande mágoa, e dor de feu coração por não poder effeituar o seu desejo. Catabruno tendo-o em seu poder, sabendo o que fizera, lhe perguntou como tomára huma tão cruel, e barbara determinação, como a de matar fua mulher, e filhos, com tanta deshumanidade? Dom João com muita fegurança lhe respondeo 🕻 que naquella materia tratára mais da falvação de fuas almas, que do remedio de fuas vidas, porque receou que de fracos com medo viessem a negar a Fé de Jesus Christo, em cuja confissão estava a verdadeira salva-

ção das almas. Mas que elle como homem firme, e constante, e que não receava medos, nem tormentos, estava muito prestes pera soffrer todos os que se lhe déssem por fua Fé ; porque esses magoavam o corpo, mas faziam a alma muito formofa diante de Deos, onde logo hia gozar de sua Divina Visão, e de huma gloria que nunca já mais fe acabava. Catabruno cheio de colera, e irado daquella: liberdade com que lhe fallou o mandava- matar; mas os feus lhe foram á mão, pedindo-lhe que lhe désse a vida; o que elle fez a seus rogos deixando-o em seu senhorio. Caso foi este da constancia deste barbaro pera confundir, e envergonhar a tantos Christãos da Europa, criados, e sustentados com o leite da Santa Madre Igreja; de quem por bem pequenos, e particulares appetites se apartam, fazendo-se perseguidores della. E este sendo barbaro, nascido tantas mil leguas apartado da Igreja Romana, foi hum tão grande pregoeiro, e Confessor da Fé de Christo como se vê. Tristão de Taíde atribulavam-no muito estas cousas; e ainda mais a grande falta que havia na fortaleza de tudo, pelo que receava huma grande desaventura ; e certo lhe succedêra, se Deos não trouxera no mesmo tempo hum galeão, que D. Estevão da Gama lhe mandára de Malaca carregado de mantimentos, e mumunições por fer avisado do perigo em que estava. Deste galeão hia por Capitão Simão Sodré, que foi recebido de todos como homem que os hia refgatar. Com isto levantáram os noslos alguma cousa a cabeça, e começáram a entrar pela Ilha a fazer saltos na gente da terra, que estava toda recolhida na ferra. Queimáram-lhe desta vez as povoações de Trutupalete, Calamata, e Isico, posto que acháram em todas grande defensão, custando-lhes bem de sangue; e duas vezes sahíram a pelejar com a Armada de Tidore, que chegou até á vista da fortaleza, mas de ambas as vezes se recolhêram os nossos desbaratados com mortos, e feridos, não ficando porém os inimigos louvando-se muito da vitoria. Os da liga lançáram grandes Armadas no mar, com que encurraláram os nossos na fortaleza, aonde estiveram muito trabalhados até chegar Antonio Galvão, como adiante diremos. Este anno foi ter Alvarado Castelhano ás Ilhas dos Papuas, indo por mandado de Fernão Cortez ás de Maluco: e dam-lhe a elle a honra deste descubrimento, sendo ella de D. Jorge de Menezes, que a ellas foi ter o anno de vinte e sete, como atrás temos dito. Este -Alvarado descubrio nesta jornada outras Ilhas, a que chamam Gelles, em hum gráo da banda do Norre Leste Oeste com a Ilha de Ter-

nate, cento e vinte leguas do Moro. São os naturaes dellas da côr dos Malucos, e tem lingua fobre si.

### CAPITULO VII.

Dos Capitães, que o Idalcan mandou sobre as terras de Salsete: e da Armada que este anno veio do Reyno: e de como Dom Gónçalo Coutinho Capitão de Goa passou em busca dos inimigos.

Ssim sicou affrontado, e offendido o Idalcan com a perda, e desbarato de Soleimão Agá, que esbravejava contra os seus Capitaes, despedindo logo Accedecan com grosso poder pera ir tomar satisfação daquella quebra. O Accedecan chegou a Pondá, e dalli despedio pera as terras de Salsete hum Capitão chamado Badurcan com quinze mil homens. Este foi logo cercar o forte de Rachol; elhe deo muitos assaltos, achando em Alvaro de Caminha, que era Capitão, mui grande resistencia, tendo nos navios que andavam no rio mui grande favor, e ajuda. Era isto em Junho; e porque as terras estavam alagadas, tendo o Governador recado, mandou gente por mar pera anór fegurança da fortaleza, e despedio muitos navios pera irem pelo rio assima dar nas aldeias do Idalcan, como fizeram, queimando-

do-lhe muitas, e destruindo-lhe os campos, e as sementeiras. Vendo Badurcan, que em quanto os noslos navios tivessem passagem franca pelo rio assima com os soccorros que cada dia lhes vinham, não podiam tomar aquella fortaleza, deixou nas terras outro Capitão chamado Carnabet com oitocentos cavallos, e quatro mil de pé, e elle se passou com toda a mais gente por hum passo do rio que se chama o Bory, por ser o mais estreito do rio por causa de huma ponta de arêa, que da outra banda lança o mar, (que fe chama Lotilin;) e naquella parte aonde se poz havia hum grande penedo, que sicava fobre a agua, de longo de quem as embarcações que haviam de ir pera Rachol forçado haviam de passar. E sobre o penedo fez huma tranqueira, em que assestou algumas peças de artilheria, com que defendeo a passagem aos nossos, que todavia commettiam de noite, ainda que com risco. O que sabido por Badurcan mandou atravessar o rio desde o Bory até á ponta da arêa de Lotilin, (que era distancia de pouco mais de hum tiro de pedra,) com traves grossas mettidas na vasa; e de huma á outra mandou atravessar cadeias de ferro, com o que a passagem sicou de todo impedida; porque sua tenção foi defender os soccorros, e provimentos, porque lhe entregassem os nossos Couto. Tom. I. P. II.

a fortaleza. O Governador fendo avisado do negocio o fentio muito pelo rifco em que a fortaleza estava, e bem entendeo que lhe havia aquelle negocio de dar trabalho: e com muita pressa se foi pera o passo de Agaçaim pera acudir áquellas coufas, porque lhe ficavam mais de quatrocentos homens cercados, e arrifcados na fortaleza, e muitas fustas, e manchuas das estacadas pera dentro como em redes. Dalli se embarcou o Governador em algumas manchuas com alguns Fidalgos, e Capitães velhos, e foi reconhecer o sitio, e ver com o olho o que se poderia fazer pera se franquear a passagem. E notando tudo muito de vagar, vendo a ponta da arêa de Lotilin, que era delgada, mandou ver se se poderia cortar pera lançarem o canal pera aquella banda, que foram alguns homens práticos na terra com alguns Pilotos, que foram lançados em terra mui escondidamente, e vendo, e notando tudo, affirmáram ao Governador que fe podia cortar, e que ficaria alli canal ao menos pera almadias, e manchuas. E querendo pôr as mãos áquella obra, mandou levar duas grandes barcaças com mantas, e arrombadas, de que fez Capitaes Diogo de Azambuja, filho de Diogo de Azambuja o velho, e Lionel de Lima, que foi hum dos Capitaes das caravelas da companhia de Dom

Pedro de Castello-branco. Estes Fidalgos eram ambos mancebos de grande opinião. O Governador mandou que fossem surgir ás estacadas, e que batessem o Bory, e trabalhasfem por arrancar, ou quebrar os páos, e cadeias, e escreveo a Alvaro de Caminha Capitão de Rachol, que em hum dia que lhe limiton, mandasse os Naiques, e piães a Lotilin, pera ajudarem a cortar aquella ponta; e mandou ao Capitão de Goa D. Gonçalo Coutinho com doze, ou quinze navios, e muitos servidores com enxadas, e codilins, paz, e cestos pera correrem com aquella obra, deixando-se o Governador ficar em Agaçaim em hum palmar de hum Fernão Nunes natural de Meijão Frio, Cidadão honrado, e que se tinha achado na tomada de Goa, e em outras cousas: pelo que lhe deo ElRey a Capitanía daquelle passo de Agaçaim em sua vida, e pera casamento de huma filha, e ainda hoje vive hum seu filho chamado Jorge Fernandes neste mesmo palmar, que se achou nesta guerra do Bory, e dá della muito boa razão. As barcaças depois de furtas entre as estacadas começáram a bater o Bory com grande furia, e terror, e tambem recebêram delle sua resposta, matando-lhe alguns homens, e arrombando-lhe alguma parte dellas; mas os Capitaes dellas, que eram valorosos, não desistiram da Ff ii obra,

obra, antes foram continuando a bateria, desfazendo muitas das estacadas, e matando no Bory muita gente. Em quanto se isto continuava, D. Gonçalo Coutinho desembarcou abaixo de Lotilin, e foi caminhando por terra até á ponta da arêa, onde achou o Capitão do campo de Rachol com todos os piáes, e pondo mãos á obra cortáram a ponta de mar a mar com grande risco, e perigo, porque todo aquelle dia chovéram pelouros do Bory fobre os nosfos, que matáram alguns dos fervidores. Cortada a ponta, como aquella parte era muito baixa, acudio a agua com enchente, e ficou daquella feita hum canal, que de maré cheia podiam passar embarcações pequenas, por onde começáram a ir os soccorros a Rachol, mas sempre com risco por caufa da artilheria do Bory, que de dia, e de noite não cessava de varejar aquella parte. Este trabalho durou todo o inverno, em que os da fortaleza tiveram alguns assaltos, que por não ferem de substancia deixamos de escrever. Entrando o verão furgíram na barra de Goa finco náos, de que era Capitão mór Jorge Cabral, que tinha partido do Reyno o Março passado de 1536. de que a fóra elle eram Capitães Vicente Gil, Gafpar de Azevedo, Ambrosio do Rego, e Duarte Barreto. Este anno foi muito famo-

# DEC. IV. LIV. X. CAP. VII. 453

fo no Reyno por duas coufas. Huma, porque foi muito nomeado, que se chamou o de S. Braz, que foi de tanta secca, que todo o anno até o dia de S. Braz Bispo, que a Igreja celebra a tres de Fevereiro, não tinha chovido huma gotta de agua, e nelle por merecimento do Santo choveo tanta, que parecia hum diluvio, e as sementes que estavam lançadas á terra ( que parece se tinham nella fustentado com alguns orvalhos) foram rebentando tão prosperamente, que em toda a parte do Reyno respondeo a sesfenta por hum, e valeo o alqueire de trigo a vinte e sinco, e a trinta reis. A outra foi, que este anno entrou em Portugal a Santa, e Geral Inquisição, impetrada por ElRey D. João do Summo Pontifice, porque andava o Reyno mui iscado da peste Judaica. Pelo que movido da honra do Senhor Deos mandou por Embaixador a Roma D. Henrique de Menezes, filho do Conde Prior Dom João de Menezes, que em Roma folicitou este negocio com o Summo Pontifice, que movido do fanto zelo d'ElRey lhe concedeo a elle, e a todos os seus Successores o titulo de Zeladores da Fé. Este anno tambem casou o Infante D. Duarte irmão d'El-Rey D. João com a Infanta D. Isabel irmã do Duque de Bragança.

#### CAPITULO VIII.

De como D. Gonçalo Coutinho foi morto, e desbaratado no Bory pelos Capitães do Idalcan.

Om a vinda destas náos, que trouxe-ram muita gente, determinou o Governador de tomar conclusão nas coufas da guerra de Salsete, porque tinha muitas que fazer, e a fortaleza de Rachol estavamuito arrifeada, e feus foccorros davam grande oppressão ao Estado, porque custavam muitas mortes, damnos, e despezas, porque a mór parte do inverno esteve o Governador em Agaçaim, donde provía naquella guerra, que lhe consumia muito. E pondo em conselho de todos os Capitaes aquelle negocio, assentou-se, que se lançasse o inimigo do Bory, e que se desentopisse o rio, e se fizesse huma fortaleza em Rachol forte, e que fosse moderada, e capaz de só cem homens, porque não estivessem os Portuguezes arrifcados detrás de páos. Assentado isto, commetteo o Governador a jornada a D. Gonçalo Coutinho Capitão de Goa, a quem deo seiscentos homens, que partiram em muitos navios grandes, e pequenos, levando ordem pera desembarcar em duas partes: huma pouco antes de chegar ao Bory,

#### DEC. IV. LIV. X. CAP. VIII. 455

e outra adiante delle. Porque como aquelle penedo entrava pela agua, deixava de ambas as ilhargas calhetas a que os navios podiam chegar, e lançar gente em terra. Def-tas duas partes se mettiam já os inimigos, e tinham provído nellas desta maneira. Na parte antes do Bory, (que era huma preza de agua, que fahia alli ao mar, e que tinha humas portas, e huma ponte de grofsas traves, ) enceveram-nas mui bem : e na outra parte, que era chã, abriram grandes covas, e mui fundas, que tapáram por sima de canas, palha, e terra, e em estas ambas tinham gente de guarnição, e vigia. Chegado D. Gonçalo Coutinho ás barcaças , (que sempre foram continuando na bateria,) tomando a gente dellas, ordenou que fosse ao outro dia pela manha a defembarcação nesta fórma : Lionel de Lima, e Diogo de Azambuja com trezentos homens haviam de desembarcar nas portas, e o Capitão com todo mais resto no lugar mais assima. E preparando-se todos aquella noite, tanto que rompeo a manhã, começáram as barcaças fua bateria, e o mesmo fizeram as fustas, que foi huma cousa muito pera temer. E apartando-le os navios foram commetter os lugares determinados; os que haviam de commetter as portas da preza , puzeram nellas as prôas, e os primeiros que saltáram sobre

a ponte foram Lionel de Lima, e Diogo de Azambuja com alguns companheiros, e como hiam de falto dando no cevo, escorregando-lhes os pés cahíram no mar, onde logo foram affogados por causa das armas; e pela mesma maneira o fizeram mais de cento e sincoenta dos que alli desembarcáram. Destes huns foram affogados, e outros espedaçados dos inimigos, que assim ás espingardadas, como ás fréchadas não faziam fenão ensopar nos nossos, que estavam emba--raçados na ponte huns sobre os outros. Dom Gonçalo Coutinho passou avante, e foi pôr a proa na outra calheta, e arremeçando-se a terra, os primeiros que desembarcáram, que foram mais de duzentos, dando nas trapeiras foram-se com elles abaixo; ficando enterrados huns em sima dos outros. Alli acudíram os inimigos, e fizeram nelles matança bem a sua vontade. D. Goncalo saltou tambem em terra, mas ficou fóra com alguns que o seguiram, sobre quem carregáram os Mouros. E posto que D. Gonçalo, e os mais pelejáram valorosamente, foram logo desbaratados, e D. Gonçalo foi recolhido com trabalho com hum golpe por fima de hum hombro, que o escaláram todo, e assim se acabáram de desbaratar todos, ficando alli mortos mais detrezentos, e todos, ou os mais dos que escapáram, fo-

ram com muitas feridas de espingardadas, e fréchadas. Os das fustas, que ainda estavam por desembarcar, vendo tamanha desaventura, recolhendo-se foram tomando pelo mar muitos dos nosfos, aslim mortos, como feridos. E tomando as barcaças á toa, foramfe pera Agaçaim com os navios alastados de corpos mortos, e chegáram ao meio dia estando o Governador Nuno da Cunha pera se pôr á meza com todos os Fidalgos; e dando-lhe a triste nova, deo de pé ás mezas, lançando tudo pelo chão, foi-se apartado só, dizendo mal á sua ventura, mandando que se desembarcassem os feridos, e que os curassem, como se logo sez, e foram todos desembarcados, assim elles, como os mortos pera lhes darem sepultura, que enchêram todo aquelle palmar, que era cousa muito lastimosa de ver. O Governador acudio á cura, rompendo elle mesmo as toalhas; e guardanapos da fua meza pera fios, e ataduras, recolhendo D. Gonçalo pera a casa em que se agazalhava, mandando-o curar com muito refguardo, e o mandou pera Goa; mas como as feridas eram mortaes, durou pouco. Os mais feridos de--pois de curados os mandou pera Goa nos mesmos navios, e destes morrêram mais de ametade. De sorte que neste negocio se perdêram perto de quatrocentos homens, em que

que entráram muitos Fidalgos, e Cavalleiros, a fóra mais de quarenta que ficáram cativos em poder dos inimigos. Estes foram levados ao Accedecan, que acudio alli com muita pressa, e o primeiro homem que lhe apresentáram foi hum Francisco Dias, que elles primeiro despíram todo deixando-o nú. Accedecan vendo-o assim pezou-lhe muito dos seus usarem aquella deshumanidade. E tirando hum camarabando, que tinha sobre a touca lavrado de ouro, lho deo pera que se encachasse, como sez, reprehendendo os que lho leváram assim, dizendo-lhes, que os Portuguezes não se haviam de tratar daquella maneira.

### CAPITULO IX.

Dos recados que o Governador Nuno da Cunha teve de Dio : e das pazes que fez com o Accedecan, e lhe tornou a largar as terras de Salsete, e Bardés.

Stando o Governador com este grande ensadamento, ao outro dia lhe chegáram cartas do Capitão de Dio, em que she pedia, que em todo o caso acudisse ao Norte, porque Soltão Badur fazia grandes ajuntamentos de gente, e que sem dúvida era pera pôr cerco áquella fortaleza. Isto embaraçou o Governador, e o cortou muito, por-

porque o tomou com hum tão fresco nojo como o passado, não se sabendo por então determinar no que faria; porque se largava aquella guerra, perdia as terras de Salsete; senão acudia a Dio, que era mais importante, arrifcava aquella fortaleza: nestas talas andava sem se poder acabar de determinar, nem bolir. Não comia, nem repousava, porque via muitos mares alevantados por prôa. Mas acudio Deos logo a tudo, como elle fempre faz, porque estando na maior indeterminação, que se nunca vio, nem imaginou, chegou hum recado do Accedecan a The pedir licença pera the mandar hum Embaixador, porque tinha negocios que importavam tratar com elle. O Governador lho concedeo. E vindo muito bem acompanhado o ouvio presentes os Fidalgos do Conselho. Elle lhe propoz fua embaixada da parte de Accedecan, cuja substancia era: » Que » a elle lhe pezava muito do cafo passado, » porque era muito seu servidor, e affeiçoa-» do aos Portuguezes: que lhe pedia por » mercê quizesse escusar tantas mortes, e » perdas fobre cousa que elle não podia lo-» grar: que as terras de Salfete eram do Idal-» can, e que elle as havia de possuir, e ar-» recadar sem ter contenda com os Portu-» guezes: que quando elles lho quizessem » impedir, era forçado defender-lho, e que

» pera ficar só tendo fortaleza em Rachol, » não servia de mais, que de lhe fazer mui-» tas despezas: que elle não queria conten-» der com ella, que alli estaria, e os Por-» tuguezes encurralados dentro. Que lhe pe-» dia muito lançasse bem suas contas, e a-» chando que lhe fallava como amigo, e ser-» vidor, a mandasse tirar dalli, e desistisse » das terras, e que elle estava prestes pera » fervir ElRey de Portugal, e conceder to-» dos os partidos justos, e honestos que pu-» desse. » O Governador depois de ouvir o Embaixador, o mandou agazalhar em huma quinta perto até lhe responder. E pondo aquellas cousas em Conselho, debatendose bem, e dando-se muitas razões de parte a parte, vieram a concluir, que pois as terras sobre que se contendia se não podiam possuir, nem arrecadar sem mais despezas do que montava o rendimento dellas, e que o inimigo a despeito do Estado as havia de comer, que o bom fería largar-fe a tranqueira de Rachol, pois na substancia não era mais que tranqueira de páos, e não fortaleza, e que aquillo não servia de mais, que de fazer galtos, e despezas, e de embaraçar a elle Governador pera não poder sahir de Goa acudir ás cousas de que houvesse necessidades. E que a todo tempo que o Estado pudesse, e o Governador da India estivesse des-

occupado de guerras, ahi estavam as terras, que se poderiam tomar todas as vezes que quizessem. Com esta resolução respondeo o Governador ao Embaixador, que elle largaria a tranqueira de Rachol com condição, que havia de ser desfeita, e que em quanto se recolhessem os Portuguezes que nella estavam havia de mandar affastar seus Capitães, e desimpedir a passagem do rio pera se recolherem á sua vontade, e que lhe havia de entregar todos os Portuguezes, que em seu poder estivessem cativos. Tudo isto acceitou o Embaixador, e passou disso seus papeis, e assinados. E logo mandou o Governador hum Capitão com muitos navios pera recolher a gente, e artilheria de Rachol, o que elle fez achando já o rio desentupido. E depois de ter tudo embarcado, mandou dar fogo á tranqueira, em que toda se confumio. Feito isto, recolhêram-se pera Goa, e o Accedecan mandou logo todos os Portuguezes que lá tinha. Com isto se começou o Governador a preparar pera ir a Dio, dando expediente ás náos do Reyno pera irem a Cochim tomar a carga. E por aqui concluimos com as cousas desta quarta Decada, porque nos parecco melhor entrarmos na quinta com as cousas que começáram a succeder em principio deste verão, que são muitas, e muito notaveis.

FIM DO LIV. X. DA DECADA IV.

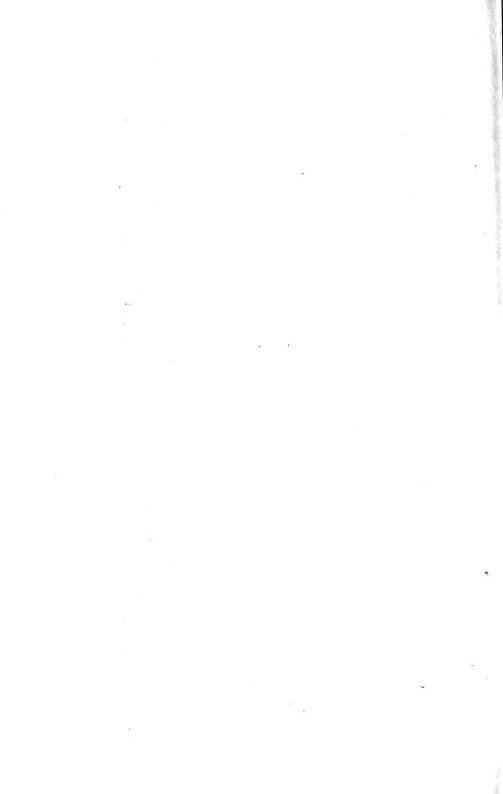





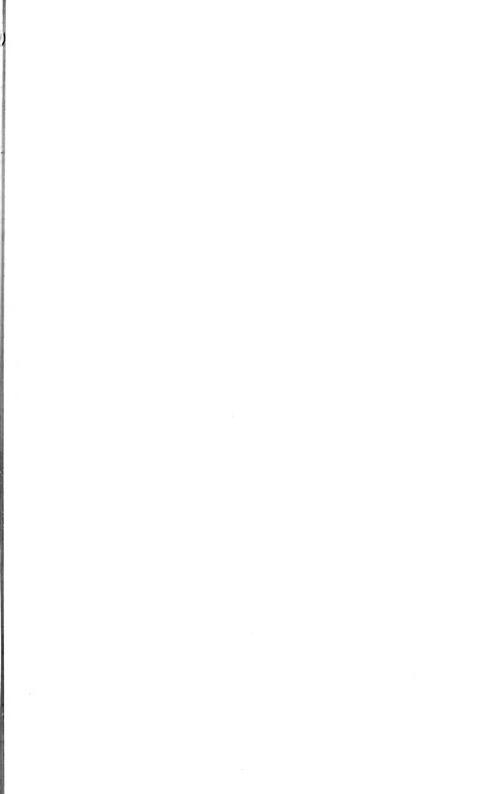



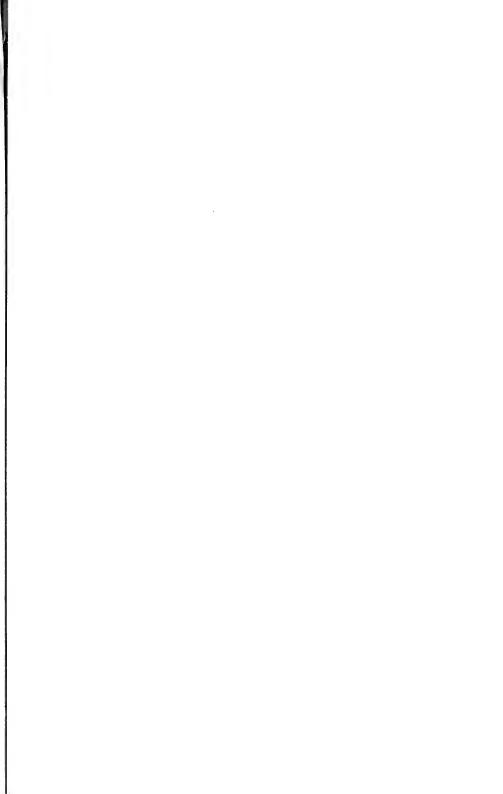

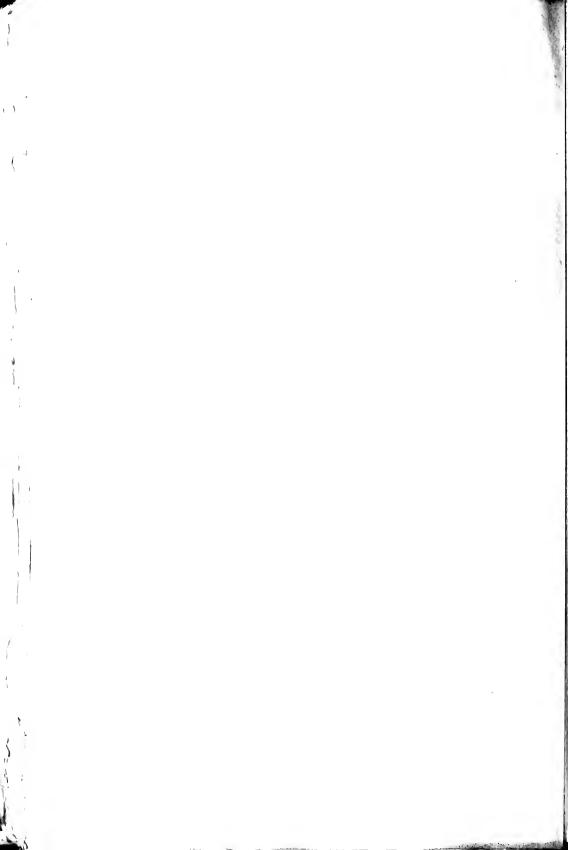

Pecd. 10/11/57 Livraria Coelho, Lisbon, \$209.40 (24 vols.)

TREASURE ROOM

